## LAVANGUARDIA

FUNDADA EN 1881 POR DON CARLOS Y DON BARTOLOMÉ GODÓ

MIÉRCOLES, 12 DE JUNIO DE 2024. NÚMERO 51.289

EL CONFLICTO CATALÁN

## El juez mantiene la orden de arresto a Puigdemont hasta tramitar la amnistía

El Supremo da cinco días a las partes personadas en el proceso para que se pronuncien sobre si el caso incurre en alguna excepción a la ley

POLÍTICA / P. II A I3 1/ DYNEONICE CONTENT



PROTESTAS CONTRA

Decenas de miles de personas, en su mayoría jóvenes, se manifestaron en la noche del lunes en Francia contra el posible ascenso de la extrema derecha al poder. En la fotografía, la protesta en Toulouse

## El líder de la derecha francesa rompe el cordón sanitario para pactar con Le Pen

La alianza electoral con Reagrupamiento Nacional pone a los gaullistas de Los Republicanos al borde de la escisión

Al seísmo provocado por Emmanuel Macron al convocar elecciones legislativas en Francia tras la debacle de su partido en las europeas siguió ayer otro. Los Repu-

blicanos, la derecha gaullista, está al borde de la escisión tras anunciar su líder, Éric Ciotti, que rompía el cordón sanitario y pactaba con Le Pen. Internacional / P. 3

#### Junts insta a Illa a ser el primero en presentarse a una sesión de investidura

Conscientes de que Salvador Illa aún no cuenta con el apoyo de ERC, Junts retó al líder del PSC a presentarse a una investidura antes que Carles Puigdemont, que tampoco tiene mayoría. POLÍTICA / P. 15

#### LA MESA DEL PARLAMENT

La negociación del PSC que topó con el bloque independentista

POLÍTICA / P. 16

#### 1.300 MILLONES

Plan estatal para cuidar a los mayores en casa

SOCIEDAD / P. 22 Y 23



#### BARCELONA

La construcción de vivienda sigue estancada

> VIVIR / P. 29 Y EDITORIAL



#### SELECTIVIDAD

La nueva PAU castigará las faltas de ortografía

SOCIEDAD / P. 27

## Otro reto para Sánchez



Jordi Juan Director

n aviso previo para los lectores: escribo este artículo desde Madrid. No sé cual es el motivo pero cada vez que llego a esta ciudad, no sé si producto de alguna sustancia que impregna el ambiente o porque mis agotadas neuronas pierden capacidad cognitiva, la atmósfera general que respiro es que el sanchismo está muerto. La política española es una montaña rusa continua y si el domingo por la noche parecía que los socialistas podían darse por satisfechos por haber resistido la embestida popular, el lunes fue un día muy negativo por el anuncio de la dimisión de Yolanda Díaz al frente de Sumar y por la victoria del independentismo minoritario en la constitución de la Mesa del Parlament.

El ciclo electoral iniciado en mayo del 23 y terminado este pasado domingo ha supuesto en su conjunto un triunfo incontestable del PP, como los dirigentes populares se apresuran a publicitar cada vez que pueden. Su problema es que en el Congreso existe una mayoría alternativa de partidos progresistas y nacionalistas que ha hecho imposible la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Este hecho objetivo, que beneficia a los socialistas, choca con la

fragilidad de estos apoyos. Sumar ya ha vivido la escisión de Podemos y ahora se enfrentará a la búsqueda de un nuevo liderazgo que puede cuestionar el pacto de gobierno con el PSOE. Y los independentistas catalanes, Junts y Esquerra, no parecen con mucho entusiasmo para seguir apoyando a los socialistas en el Congreso. Más bien al contrario, dan señales de querer castigar a Sánchez por la victoria de Salvador Illa en las elecciones catalanas, y obvian olímpicamente el desgaste que han sufrido los socialistas por la ley de Amnistía.

En Madrid se da por descontado que Sánchez no podrá aguantar mucho tiempo más en esta situación de debilidad y que su canto del cisne llegará después del verano cuando sea incapaz de aprobar los presupuestos para el próximo año por la oposición de

sus socios. El líder socialista ha dado muestras de resiliencia infinita, pero los frentes abiertos, incluso los judiciales que persiguen a su entorno personal, son cada vez más grandes. Igual es solo una percepción madrileña.



ONCE en Catalunya. / P. 26

los galardonados por su solida-

ridad con la sociedad en los pre-

mios que cada año otorga la

exfutbolista Juan

Carlos Unzué, enfermo

de ELA, ha sido uno de

LOS SEMÁFOROS

Juan Carlos Unzué

exfutbolista

Roger Tudó Miembro de Harquitectes

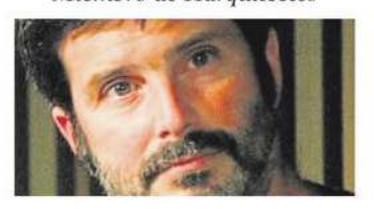

Harquitectes, despacho puntero en la escena catalana, con más de veinte años de trayectoria, ganó ayer su primer premio FAD de Arquitectura, gracias a la Casa 1763, en Sarrià (Barcelona). / P. 44

#### Marta Álvarez

Presidenta de El Corte Inglés



La cadena de distribución El Corte Inglés crece en el ejercicio fiscal 2023-2024 un 5,4% en ventas hasta los 16.333 millones de euros, en lo que suponen los mejores resultados ordinarios desde el 2009. / P. 52

#### **Hunter Biden**

Hijo del presidente de EE.UU.



Hunter Biden (54) mintió a la hora de comprar una pistola en octubre del 2018 y asegurar que no era consumidor de drogas duras, según determinó ayer un tribunal del estado de Delaware. / P. 10

#### ÍNDICE

| INTERNACIONAL3 |
|----------------|
| POLÍTICA11     |
| OPINIÓN18      |
| SOCIEDAD22     |
| NECROLÓGICAS28 |
| VIVIR29        |
| CULTURA39      |
| DEPORTES45     |
| ECONOMÍA50     |
|                |

LA IMAGEN



Yo, humano. La firma china Ex-Robots ha presentado varios modelos de sus robots humanoides, que son capaces de mostrar expresiones faciales gracias a componentes de silicona que simulan rostros y manos



LA MIRILLA

#### De Sant Antoni a Sant Joan

esc Casadesús está de despedida. Después de ocho años al frente del Grec, el director del festival encara su octava y última edición con una propuesta personal, en sintonía con lo que ha de ser este certamen barcelonés. Sobre el acierto del cartel de esta edición, con una bella imagen de una hoguera en el foso del anfiteatro de Montjuïc, Casadesús refiere que es obra de Sílvia Delagneau. El director le sugirió la idea de amistad y a la artista se le ocurrió fotografiar una hoguera, como símbolo

mediterráneo de fiesta y fraternidad. La ejecución se llevó a cabo con motivo de la festividad de Sant Antoni Abat, que se celebra en enero en Mallorca, y que ha sido exportada a Gràcia, con els foguerons. Cuando el fuego se convirtió en brasas, el director, que había traído sus propias parrillas y unas butifarras de Vic, las puso al fuego para agasajar a los presentes. Aunque la foto fue tomada en invierno, la imagen servirá para rememorar la otra gran fiesta del fuego, la noche de Sant Joan, cuando el Grec esté a punto de empezar..



CREEMOS QUE...

#### Envejecer en casa

Consejo de Ministros ha aprobado la estrategia estatal de cuidados 2024-2030, la hoja de ruta de un nuevo sistema de atención a las más de 5 millones de personas que precisan ayuda. El objetivo es acabar con las macrorresidencias de mayores, en las que la masificación impide la atención personalizada. También que las residencias se conciban como apartamentos para 15 personas, con su cocina y su salón, y donde el residente pueda disponer de intimidad y, sobre todo, tenga capacidad de decisión. Para reformar los más

de 22.000 centros habrá una financiación de 1.300 millones de euros procedentes de fondos europeos de aquí al 2027. Pero la gran mayoría de las personas no quiere ir a una residencia, quiere vivir en su casa y recibir los cuidados que precisa en su hogar, rodeados de sus cosas, sus recuerdos, sus vidas... Ese es el principal objetivo de la estrategia para el 2030, que requerirá un incremento tanto de los profesionales de cuidados (con mejora clara de sus condiciones) como de presupuesto. Para ello, todas las instituciones deben ir a una. Hay mucho en juego.

## Internacional

Crisis política en París

## La derecha francesa se rompentiles

#### Rebelión contra el líder de Los Republicanos tras anunciar una alianza con Le Pen



SARAH MEYSSONNIER/REUTERS

Éric Ciotti, líder de Los Republicanos, asaltado ayer por la prensa al salir de la sede de su partido en París

EUSEBIO VAL París. Corresponsal

El seísmo provocado en Francia por el presidente Emmanuel Macron al convocar elecciones legislativas anticipadas registró ayer una réplica importante. El líder de Los Republicanos (LR), Éric Ciotti, el partido continuador de la derecha gaullista tradicional, propuso una alianza con Reagrupamiento Nacional (RN, extrema derecha). De inmediato hubo una avalancha de dirigentes que se opusieron con vehemencia a dar este paso.

Ciotti actuó, al parecer, sin consultar a los otros líderes y ocultando sus intenciones. Algunos lo acusaron de traición, si bien de todos era conocida la opinión del presidente, muy cercano a las tesis de Le Pen desde hace años, sobre todo en cuestiones como la inmigración y el orden público. Ciotti llegó a la cúspide de LR por el voto de los afiliados, en diciembre del 2022, y él sostiene que la gran mayoría de los militantes cree que ese acuerdo es la mejor opción ahora,

Para Ciotti, el entendimiento con Le Pen es algo obligado por las circunstancias, a pesar de que se rompa un tabú. El argumento es que LR "es demasiado débil" para oponerse a los grandes bloques que formarán la izquierda, dominada por su sector radical, y el macronismo, La única alternativa, por tanto, es hacer piña con Le Pen, dejando atrás viejos prejuicios que a su juicio ya no tienen razón de ser.

"Hay una necesidad de servir al país que está en peligro", afirmó Ciotti, visiblemente nervioso, en el telediario del mediodía del primer canal, TF1. "Creo que el país nunca ha estado tan a la derecha, espera a la derecha, espera actos de derecha –recalcó–.

No se puede estar más en la impotencia, en una forma de inmovilismo que nos ha llevado donde estamos ahora". Ciotti puso énfasis en que la extrema derecha ha cambiado -e incluso puso en duda de que merezca este calificativo- y que "ya no estamos como al final de la II Guerra Mundial". Para el presidente de LR, cuanto más se estigmatiza al partido de Le Pen, más crece. Y en todo caso el cordón sanitario que había en torno a él desde hace más de cuarenta años debe terminar porque no tiene sentido.

El pacto al que aspira Ciotti tendría que ser nacional, aunque a la hora de la verdad decidirá cada diputado saliente de LR. Si acepta el acuerdo con el partido de Le Pen, la extrema derecha no presentará candidato, lo cual facilitará su reelección. La idea es que LR mantenga un grupo parlamentario propio en la nueva Asamblea Nacional. Ciotti no quiso responder a la pregunta de si entrarían en un eventual gobierno encabezado por el RN, pero su lenguaje corporal y su

"Hay una necesidad de servir al país que está en peligro", dice Éric Ciotti, tildado de traidor por los suyos

Le Pen soñaba desde hacía años la unión de las derechas bajo su liderazgo, pero había un cordón sanitario

expresión indicaban que aceptaría la oferta. Se rumorea que podrían haberle ofrecido el Ministerio del Interior.

La unión de las derechas bajo su liderazgo era un objetivo acariciado desde hace tiempo por Le Pen, su sueño. La aceleración política desde el domingo, después de la clara victoria de la extrema derecha en las europeas y la inmediata decisión de Macron de disolver la Asamblea Nacional, ha acercado esta posibilidad.

LR, cuya candidata realizó un resultado muy pobre en las presidenciales del 2022, por debajo del 5% de votos, lleva años en dificultades. En las europeas obtuvo un 7,2% de sufragios y seis escaños en la Eurocámara. Una parte de sus votantes, los más derechistas, se pasaron a Le Pen;

Continúa en la página siguiente

Estar al lado de las personas es bajar el precio de la energía cuando más lo necesitan.

En Naturgy siempre hemos estado al lado de la gente. Por eso, hemos bajado el precio a más de 2,4 millones de clientes de luz y de gas, sin que tengan que hacer nada.



Naturgy.com

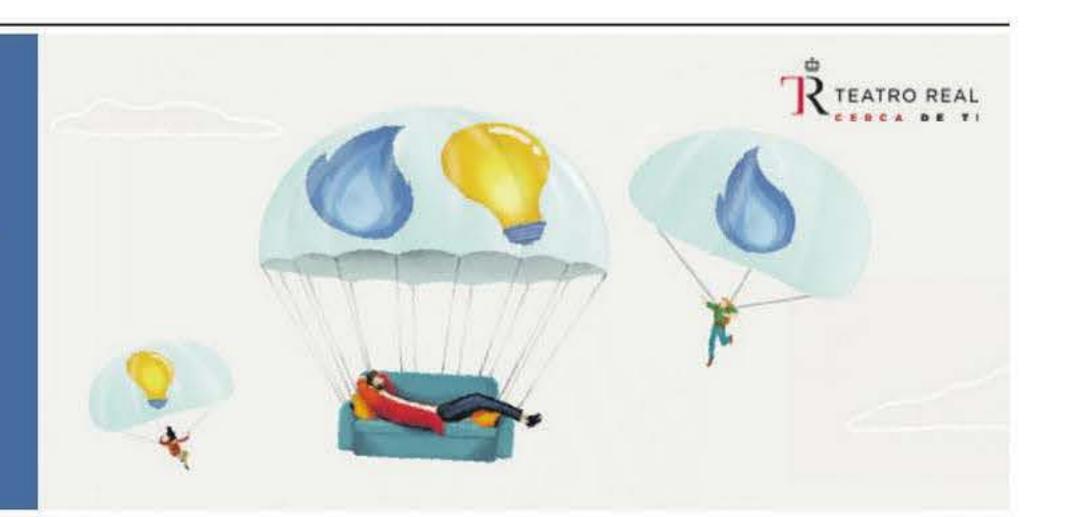

#### Crisis política en Paris

## Macron rechaza dimitir si pierde y debe cohabitar con la ultraderecha

Viene de la página anterior

otros, los moderados, al macronismo.

Los principales líderes de LR en la Asamblea y el Senado, así como varios presidentes regionales -los exministros Xavier Bertrand y Laurent Wauquiezrechazaron de plano la decisión de Ciotti y enviaron un texto al diario Le Figaro en el que dijeron que la posición expresada por su presidente "es un impás, no compromete a nuestra familia política y no representa en ningún caso la línea de Los Republicanos".

Está por ver cuánto durará Ciotti al frente de su partido. El presidente del Senado, Gérard Larcher, exigió su dimisión. "Yo no avalaré jamás, bajo ningún pretexto, un acuerdo con el RN, contrario al interés de Francia y de nuestra historia", subrayó Larcher.

La presidenta de Isla de Francia (región parisina) y exaspirante al Elíseo, Valérie Pecresse, lo acusó de "vender su alma por un plato de lentejas". El presidente de Altos de Francia (norte), Bertrand, recordó que "el ADN de la derecha republicana no ha sido jamás los extremismos, jamás el Frente Nacional (viejo nombre del RN), jamás Le Pen, ese ha sido siempre mi combate y lo seguirá siendo".

Una de las respuestas más duras a Ciotti llegó del diputado saliente Julien Dive. "Ya sabemos que en junio de 1940, Éric Ciotti no habría atravesado jamás el canal de la Mancha", dijo Dive, en alusión al general De Gaulle, que se exilió en Londres para no colaborar con los ocupantes nazis y preparar la resistencia. El diputado, pues, dedicó a su todavía presidente del partido uno de los peores insultos, con resonancia histórica muy grave, el de traidor colaboracionista.

Pese al rifirrafe, se piensa que una decena de los hasta ahora 60 diputados de LR, incluido Ciotti, se aliarán con Le Pen. Pero el destino de lo que quede de partido es una incógnita.

Otra tentativa de acuerdo, la del RN y el partido de ultradere-



Estudiantes judíos recuerdan que "De Gaulle no es Le Pen", en protesta por el pacto de Éric Ciotti

cha de Éric Zemmour, Reconquista, descarriló. Estuvo negociando Marion Maréchal, flamante eurodiputada del partido de Zemmour, sobrina de Le Pen y nieta del patriarca del clan, Jean Marie. Finalmente el RN dio un portazo. Maréchal explicó que los de Le Pen "no desean ninguna asociación ni directa ni indirecta con Éric Zemmour". No le perdonan su desprecio al RN y que fundara un partido para competir en su terreno.

En el ámbito de la izquierda, se está fraguando una nueva alianza como en el 2022, pero cambiando el nombre. Han escogido nada menos que Frente Popular, como en los años treinta del siglo pasado, una denominación arriesgada. Agruparía a La Francia Insumisa (LFI), el Partido Socialista (PS), el Partido Comu-

#### Una hegemonía casi absoluta



FUENTE: 'Le Figaro'

nista (PCF) y los ecologistas. De momento ha dicho no Plaza Pública, el pequeño partido de Raphaël Glucksmann, que acaba de obtener casi el 14% de votos en las europeas. Se niega a bailar al son de Jean-Luc Mélenchon, aún líder de LFI. Les separan puntos de vista casi en las antípodas sobre la guerra de Ucrania, la relación con Rusia, China, el islamismo y otras cuestiones.

Macron tenía que dar ayer una conferencia de prensa para explicar su estrategia. Al final la anuló y, en principio, la dará hoy. Todo parece muy improvisado, vertiginoso. Una primera encuesta sobre las legislativas, de Ifop (que acertó mucho en las

La izquierda quiere reeditar un Frente Popular, que obtendría un 25% de los votos, según los sondeos

#### Le Pen declina aliarse con la otra extrema derecha, de su sobrina Marion Maréchal y Éric Zemmour

europeas), otorga el 35% de apoyo al RN, un 25% a la izquierda, si concurre unida, y solo 18% a los macronistas. Sería una nueva catástrofe para el presidente, quien, sin embargo, está convencido de que puede darle la vuelta a la situación. En una entrevista con Le Figaro Magazine, descartó que dimita si pierde y debe cohabitar con un primer ministro de extrema derecha. El jefe de Estado repitió que sale "a ganar". De todos modos, su credibilidad está en entredicho. Había dicho que no avanzaría las elecciones tras las europeas y lo hizo antes incluso de que se conocieran los primeros resultados reales.

Anoche, el primer ministro, Gabriel Attal, que desaconsejó no disolver la Asamblea, no quiso entrar en ese debate y justificó la decisión de Macron por "el riesgo de asfixia y desorden" causado por los dos extremos políticos y, obviamente, porque en las europeas el campo presidencial cosechó una "derrota", una palabra que Macron evita pronunciar en público sobre sí mismo.

## Bélgica sorprende con el alineamiento ideológico del norte y el sur del país

BEATRIZ NAVARRO Bruselas, Corresponsal

Ni las encuestas lo detectaron ni la tendencia histórica apuntaba en esa dirección, pero las elecciones regionales y federales de Bélgica del domingo han alumbrado un panorama político inédito en las

mente gracias al sorprendente giro a la derecha de la región sureña, de lengua francesa. El inesperado resultado, calificado unánimemente de histórico, abre la puerta a unas negociaciones de formación de Gobierno a nivel federal menos largas de lo habitual.

El anunciado ascenso de la forúltimas décadas, con Flandes y mación marxista Partido Belga

Valonia alineadas ideológica- del Trabajo (PTB) no se produjo, pero, aun así, el Partido Socialista (PS) retrocedió varios puntos y acabó perdiendo su histórica hegemonía entre el electorado francófono en beneficio del partido liberal MR (Movimiento Reformador), que tantas veces le había disputado sin éxito su liderazgo. A la formación, liderada por el carismático Georges-Louis Bouchez, le bastará con pactar con los democristianos de Les Engagés, la otra formación que más ha subido en estas elecciones, para tener mayoría en el Parlamento de Valonia, una doble victoria frente al PS que ningún sondeo anticipó.

"Nos hemos despertado en un país nuevo", comentó con indisimulada sorpresa a la mañana siguiente Bart de Wever, el presidente de la N-VA, el partido nacionalista ultraconservador, que también desmintió las encuestas al calcar el resultado del 2019 y resistir el ascenso del ultraderechista Vlaams Belang, que avanzó cuatro puntos pero no llegó a desbancarlos como primera fuerza política de Flandes.

El resultado a nivel federal, muy similar salvo por el ascenso del PTB, facilitará la formación de una coalición espejo de centroderecha, con representación de las mismas familias ideológicas por parte de Flandes y de Valonia, aunque la celebración de elecciones locales en octubre implica que no habrá acuerdo antes de esa fecha. De Wever es candidato a primer ministro, pero entre sus reivindicaciones figura una nueva reforma del Estado.

MIÉRCOLES, 12 JUNIO 2024



En el Centro para familias encontrarás consejos y herramientas útiles para ofrecer a tu familia una experiencia online más segura, como el Centro de aprendizaje, con recomendaciones de expertos en juventud para abordar los hábitos saludables en internet, y Supervisión, que puedes configurar con tu adolescente.

Conoce mejor nuestras Herramientas para familias, como el Límite de tiempo diario y las Cuentas privadas por defecto, en instagram.com/herramientasparafamilias

## Sunak tira los dados por última vez, pero sabe que su suerte está echada

Presenta un programa electoral con reducción notable de impuestos e inmigración

RAFAEL RAMOS

Londres, Corresponsal

Rishi Sunak convocó elecciones anticipadas bajo un aguacero en Downing Street, sin paraguas y poniéndose como una sopa (debería aprender de Macron), y ayer lanzó el manifiesto conservador en el circuito de carreras de Silverstone, sin cinturón de seguridad y más en un 600 que en un bólido de Fórmula 1, como diciendo que vienen curvas. A nadie le sorprendería que se estrellara. Los símbolos y las metáforas no son lo suyo. Tampoco ganar elecciones.

El primer ministro británico prometió el oro y el moro: reducciones de impuestos, construcción de vivienda, ayudas a quienes compren por primera vez, recorte de la inmigración a la mitad, vuelos regulares con solicitantes de asilo político a Ruanda como si se tratara de un puente aéreo... Parole, parole..., como la canción de Mina. Lo que no prometió es que va a perder, y que por tanto lo que ofrezca es a estas alturas casi irrelevante, pero se da por hecho. Las apuestas están 1/41 en su contra. Es decir, uno ha de invertir 410 libras a su derrota (o a la victo-

#### El ala derecha 'tory' quiere un referéndum para abandonar el Tribunal Europeo de **Derechos Humanos**

ria del Labour) para ganar solo diez, un negocio ruinoso. Todo el mundo lo da por desahuciado.

Nunca en la historia de la política del Reino Unido se había planteado la dimisión del candidato del Gobierno y el hombre que convocó las elecciones a solo tres semanas de la cita con las urnas, pero los conservadores han llegado a preguntarse si sería posible derrocar a Sunak después del gol en propia portería de abandonar los actos del Día D en Normandía (una oportunidad de oro para aparecer solemne en las imágenes junto a Biden, Macron y Scholz), todo para grabar una entrevista de televisión que se difundiría varios días después. Instinto político, más bien cero.

Tras consultarlo con la almohada, los tories han decidido que van a morir de todas maneras y no vale la pena hacer una vez más el ridículo cambiando el cromo de Sunak por otro, es demasiado tarde. Irán con él al suicidio y luego se pelearán entre ellos (y con el ultra Nigel Farage) para ver en qué se convierte el Partido Conservador y quién lo dirige, si regresa al centro y a la moderación o se transforma en la versión inglesa de Vox, Hermanos de Italia o Reagrupamiento Nacional. En este momento su ala radical siente mucha envidia de Trump, de Milei, de Meloni, de Le Pen y de Abascal, y piensa que su futuro va por esos derroteros, poniendo su

granito de arena para empujar a Europa hacia la extrema derecha y viajar en túnel del tiempo a la República de Weimar.

A ese sector ultra el programa presentado por Sunak en Silverstone le ha sabido en cualquier caso a poco. Promete reducir al 6% las tasas de la Seguridad Social para los empleados (y eliminarlas para los autónomos), pero no da el deseado golpe de efecto de eliminar el impuesto de sucesiones. Los incentivos fiscales para comprar la primera vivienda (o para que los caseros se las vendan a los inquilinos) están muy bien, pero no es el milagro capaz de cambiar el rumbo de las elecciones y hacer que una derrota aplastante se convierta en una derrota digna. En cuanto a lo de reducir la inmigración a la mitad, no ha hecho más que aumentar en los catorce

años que los tories llevan en el poder, así que su credibilidad (lo mismo que en la gestión de las finanzas) es nula. Parole, parole...

Ante la inviabilidad de despachar a Sunak (estilo Xavi) a veinte días de las elecciones, el ala dere-

#### Reforma, el partido ultra de Nigel Farage, ya está a un solo punto de los 'tories' en la última encuesta

cha del Partido Conservador juega con la idea de lanzar la semana que viene un manifiesto alternativo y la promesa de un nuevo referéndum al estilo Brexit. Esta vez no para salir de la UE, sino para

abandonar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la nueva obsesión de los ultras ingleses, y al que le echan la culpa de los males del país por poner trabas a los vuelos a Ruanda, igual que antes se la echaba a Bruselas. La exministra de Interior Suella Braverman propone abiertamente una fusión con Reforma, el partido de Farage, que está ya a un solo punto de los tories en las encuestas y le puede hacer perder decenas de escaños al fragmentar su voto.

La palabra Brexit, por cierto, estuvo ausente del programa conservador y la posterior conferencia de prensa de Sunak, igual que lo va a estar mañana del manifiesto laborista y las palabras de Starmer. Es como una omertà, un pacto de silencio en el Londres DF. A los tories no les interesa mencionarlo para no recordar a los votantes que ha resultado un desastre, y al Labour tampoco porque no piensa hacer nada al respecto (la oferta de regresar a la UE ni siquiera está sobre la mesa, el que fue a Sevilla perdió su silla).

¿De dónde sacaría Sunak los 15.000 millones de euros para bajar los impuestos? Es lo de menos y a nadie le importa. Total, no va a ser más que castillos en el aire.....



Rishi Sunak ayer de visita en una escuela de formación profesional en Silverstone (Inglaterra)

### Hamas acepta el alto el fuego de EE.UU. en Gaza si Israel retira sus tropas

**REDACCIÓN** Barcelona

Hamas y la Yihad Islámica expresaron anoche mediante un comunicado conjunto su disposición a alcanzar un acuerdo de alto el fuego en Gaza como pro-

pone la Administración Biden, aunque con la condición de que Israel se retire totalmente de la franja y se fijen los plazos para un cese de las hostilidades que debe ser permanente. Las dos organizaciones terroristas también remitieron su respuesta a

las delegaciones de Egipto y Catar, mediadores del conflicto junto a Estados Unidos.

La propuesta de Biden, apoyada el lunes de forma casi unánime por una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ofrece a Israel y Hamás un plan de tres fases para poner fin a la guerra en Gaza que en los últimos meses ha provocado la muerte de más de 37.000 palestinos. Además de un alto el fuego, el plan contempla el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos, una retirada israelí de Gaza, el aumento de ayuda a los gazatíes, entre otros puntos, y en una última fase, un proceso para la reconstrucción de la franja destruida por la acción del ejército israelí.

Israel, por su parte, acogió la respuesta de Hamas y la Yihad Islámica con escepticismo, señalando que suponía un rechazo a los fundamentos del plan de Washington. "Esta tarde, Israel ha recibido, a través del mediador, la respuesta de Hamás. En su respuesta, Hamas rechaza la propuesta de liberación de rehenes presentada por

#### Israel considera que la respuesta de la organización palestina supone un rechazo al plan de Biden

el presidente Biden", dijo el funcionario israelí a la agencia Reuters desde el anonimato. "Han cambiado todos los parámetros principales y más significativos del plan", añadió.

MIÉRCOLES, 12 JUNIO 2024 LA VANGUARDIA 7





# Apuñalados cuatro profesores estadounidenses en un parque en China

La policía detuvo al agresor, cuyo móvil no está claro, en la ciudad de Jilin

JORDI JOAN BAÑOS

Bangkok. Corresponsal

Cuatro profesores universitarios estadounidenses fueron apuñalados el lunes en un parque de la ciudad de Jilin, según confirmaron ayer las autoridades de China. Los docentes, de ambos sexos, acababan de visitar un templo junto a colegas chinos cuando un individuo armado con un cuchillo los agredió sin motivo aparente. Varias imágenes en las redes, rápidamente censuradas en China, mostraban a tres de ellos ensangrentados, intentando hacer llamadas desde el suelo, antes de la llegada de las ambulancias.

El incidente fue confirmado por el Departamento de Estado de EE.UU., sin dar más detalles. Sus ciudadanos se encontraban en Jilin en el marco de un programa de colaboración entre la Universidad de Cornell, en Iowa, y la Universidad de Beihua. Jilin es una ciudad de 3,5 millones de habitantes en la provincia del nordeste

del mismo nombre, fronteriza con Corea del Norte

Pekín informó ayer de que el agresor, de 55 años y apellidado Cui, fue detenido el mismo lunes, pero no apuntó ningún móvil para este ataque, que calificó de "aislado". Un ciudadano chino también fue herido cuando salió en defensa de los extranjeros. Un representante demócrata de la Asamblea de Iowa, Adam Zabner, de origen venezolano, dijo que su hermano es uno de los heridos, con cortes en los brazos.

Aunque las heridas no parecían revestir gravedad, el incidente afecta las expectativas de reactivar rápidamente los intercambios académicos entre China y EE.UU., que están lejos de su mejor momento. El presidente chino, Xi Jinping, había manifestado en otoño en San Francisco su deseo de atraer a 50.000 estudiantes estadounidenses a China en los próximos cinco años. Asimismo, Pekín lleva varios meses aumentando la lista de nacionalidades exentas de visado para visitar Chi-



Algunos de los heridos ayer, en una imagen de vídeo

na -como la española-, con el objetivo de promover el turismo.

El rector de Cornell College, Jonathan Brand, deploró el ataque, que emborrona una colaboración académica que se remonta al 2018. Varios de sus profesores de informática, matemáticas y física imparten clases en inglés en Jilin durante quince días, invitados por la universidad china. Los alumnos chinos, a su vez, pueden cursar dos de los cuatro años del grado en el centro privado estadounidense. Cabe decir que varias universidades estadounidenses prestan atención a las recomendaciones de viaje del Departamento de Estado antes de establecer progra-

#### El incidente afecta las expectativas de reactivar intercambios académicos entre China y EE.UU.

mas de intercambio. En el caso de China, país infinitamente más seguro que EE.UU., el nivel de alerta es el segundo más elevado, según los baremos de Washington, que llaman a "reconsiderar" los planes de viaje. El nivel de seguridad en la calle no tiene nada que ver con ello en un país que, como la vecina India, puede presumir de su éxito en el control de las armas de fuego. Sin embargo, y según Efe, en mayo al menos tres personas perdieron la vida y dos resultaron heridas en un ataque con cuchillo en un parque de Chenzhou. Otras dos fallecieron y cuatro quedaron heridas después de que una mujer las atacara de igual forma en una escuela de Guixi.

## Suscríbete a La Vanguardia y que corra aire fresco con Rowenta



#### Suscribete

en el 933 481 482 o en alta.lavanguardia.com/ventilador2024

LAVANGUARDIA

2 SOLES

Guía Repsol

**MICHELIN** 

# CREADORES DE EXPERIENCIAS MEMORABLES

Fusión de tradición y creatividad, a partir de productos locales de elaboradores artesanales y frutos de nuestra propia huerta. Un homenaje al territorio de la mano del premiado Chef Javier Martínez y del Maître Toni Gerez, alma de la excelencia del equipo de sala.

Pasión por el Empordà.

RESTAURANT CASTELL PERELADA

**ESPÍRITU ANFITRIÓN** 

castellperaladarestaurant.com pereladaresort.com

## Hunter Biden, culpable de comprar un revólver escondiendo su adicción

El presidente de EE.UU. acepta el resultado que puede llevar a su hijo 25 años a la cárcel



MATT ROURKE / AP-LAPRESSE

Hunter Biden abandona el edificio judicial de Wilmington cogido de la mano por su esposa, Melissa, y por su madre, Jill Biden

FRANCESC PEIRÓN Nueva York. Corresponsal

Un día se hace historia y al otro también. Tras la pionera condena a un expresidente de Estados Unidos, esta vez le sigue el veredicto de culpable contra el hijo del presidente actual, algo que tampoco nunca se había visto y que habla de la situación del país a meses de las elecciones.

El jurado de Wilmington (Delaware), seis hombres y seis mujeres, tardó tres horas en decretar la culpabilidad de Hunter Biden, de 54 años, el primer hijo de un presidente condenado por una causa penal que le puede suponer 25 años de cárcel. El hecho de que carezca de antecedentes y por el atenuante del efecto de las drogas, la sentencia podría ser benigna si no comete más delitos. Ahí está el problema. Tiene otro juicio en Los Ángeles por delito fiscal, más grave que este primero.

Hunter Biden, que se declaró inocente, fue imputado con tres cargos por mentir al comprar un revólver Colt Cobra en octubre del 2018 y asegurar que no era consumidor de drogas.

Esa mentira convirtió en ilegal la posesión del arma, como probó la Fiscalía al mostrar diversos correos electrónicos y el testimonio de dos mujeres muy cercanas al acusado como su exesposa, Kathleen Buhle, con la que tiene tres hijas, y Hallie Biden, la viuda de su hermano mayor, Beau, fallecido en el 2015, y con la que mantuvo un idilio. Hallie fue la que encontró la pistola en el coche y la tiró a la basura. Las dos confirmaron que Hunter Biden se hallaba en un bucle destructivo por el consumo de heroína y crack.

"Como dije la pasada semana, soy presidente, pero también soy padre. Jill y yo queremos a nuestro hijo y estamos orgullosos del hombre que es hoy. Muchas familias que tienen seres queridos que luchan contra las adicciones entienden este sentimiento de orgullo cuando ves la recuperación y la fuerza de alguien a quien amas", respon-

dió el presidente Joe Biden.

"Acepto el resultado y continuaremos respetando el proceso judicial mientras Hunter apela. Jill y yo estaremos con Hunter, y el resto de la familia, con amor y apoyo", subrayó en un comunicado. Ya anunció que no perdonará a su hijo.

Hunter adoptó una pose sombría cuando escuchó el veredicto. Dio un beso a su esposa, Mellisa Cohen. Antes de salir de la sala se abrazó a familiares. La juez Maryellen Noreika no fijó la fecha para dictar sentencia. Dispone de 128 días, lo que podría poner ese acto justo antes de lo comicios de noviembre.

Este ha sido un juicio con claras ramificaciones en la Casa Blanca y en la campaña a la presidencia de Estados Unidos. No solo por el apellido.

Siempre que la agenda oficial se lo permitió, Jill Biden, la primera dama de Estados Unidos, estuvo presente en el edificio del tribunal de Wilmington para asistir a las sesiones de la vista oral a su hijo Hunter. En todas las jornadas, menos una.

Resulta tentador establecer comparaciones entre esa madre, que jamás dejó en la estacada su hijo pese a sus debilidades, y los tumbos en su vida, con Melania Trump, "la desaparecida" mujer del expresidente estadounidenses, que no se dejó ver en el juicio que tuvo lugar en Nueva York contra su marido, hoy criminal convicto por la trama electoral para silenciar su noche sexual con la actriz porno Stormy Daniel mientras su esposa acababa de dar a luz. Pe-

#### Hunter compró el arma en el 2018, en pleno bucle destructivo por el consumo de heroína y crack

ro esta es otra historia.

EE.UU. estuvo ayer pendiente del resultado de la deliberación de Delaware, que empezó el lunes tras la renuncia del Hunter Biden a declarar y los informes de conclusiones. "Las personas que están sentadas en el público no son una prueba", sostuvo el fiscal principal, Leo Wise, en alusión a Jill Biden y otros familiares. "Nadie está por encima de la ley", añadió. Una frase que ya se escuchó hace unos días en Nueva York en la causa contra Trump.

Este veredicto no cambia para nada el discurso victimista que tanto juego le da al expresidente. Su campaña consideró que esto no es más que "una distracción de los crímenes reales de la familia Biden", aunque no existe prueba alguna que avale esa afirmación. Sin embargo, hay incluso republicanos que piensan que es más que raro un caso así, y más en un país donde comprar armas es un coladero.

Al saber que había veredicto, Jill Biden acudió al juzgado. Hunter salió cogido de una mano por Melissa y de la otra por su madre, la primera dama. Y el presidente cambió su agenda para estar por la noche en Wilmington junto a su hijo.

## Diputados ultras y de la izquierda radical boicotean a Zelenski en el Bundestag

MARÍA-PAZ LÓPEZ

Berlín, Corresponsal

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de visita en Berlín por una conferencia internacional sobre reconstrucción de Ucrania, fue boicoteado ayer por diputados de ultraderecha y de la izquierda radical durante su discurso en el Bundestag (Cámara Baja del Parlamento), otra de las citas de su viaje a Alemania. Casi toda la bancada del partido ultra Alternativa para Alemania (AfD) se au-

sentó –solo estaban cuatro diputados de un grupo parlamentario de 77–, y también abandonaron el hemiciclo los diez parlamentarios del partido izquierdista Alianza Sahra Wagenknecht (BSW).

"Nos negamos a escuchar a un orador vestido de camuflaje. El mandato de Zelenski ha expirado. Ahora solo ocupa el cargo como presidente de guerra y mendicidad. Pero Ucrania no necesita ahora un presidente de guerra; necesita un presidente de paz dispuesto a negociar para que cesen las muertes y el país tenga un futuro", dijo la AfD en un comunicado.

#### El líder ucraniano alertó en su visita a Alemania del éxito electoral de partidos con retórica prorrusa

El nuevo partido BSW afirmó en una nota que "condena la guerra de Rusia en Ucrania, que viola el derecho internacional" y acusó a Zelenski de estar "contribuyendo actualmente a promover una espiral de escalada altamente peligrosa; al hacerlo, acepta el riesgo de un conflicto nuclear".

Ambos partidos salieron fortalecidos de las elecciones europeas
del domingo, con posturas similares en algunos temas: son prorrusos, antiinmigración y eurófobos.
La AfD fue segunda fuerza con el
15,9%, y BSW, que se estrenaba en
las urnas, tuvo el 6,2%. Antes de ir
al Bundestag, Zelenski expresó su
inquietud por el éxito electoral de
partidos "con consignas radicales
prorrusas", en una rueda de prensa junto al canciller Olaf Scholz, a
quien alertó de que "es peligroso
para vuestros países".•

#### La cuestión catalana

## El TS mantiene, mientras decide sobre la aministía, la orden de arresto a Puigdemont

Los jueces empiezan a consultar a las partes si deben aplicar la nueva norma

JOAQUÍN VERA TONI MUÑOZ

Madrid / Barcelona

La ley de Amnistía entró ayer en vigor. Ahora los jueces deberán decidir si la aplican y cómo lo hacen o si elevan sus dudas al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En las primeras horas de vigencia de la norma, se percibieron las dos velocidades que imprimirá la justicia a la ejecución de la nueva legislación. Mientras todo apunta a que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) aplicará la amnistía a Artur Mas y Quim Torra y al resto de afectados por causas juzgadas en Catalunya, el Tribunal Supremo expresó ayer sus dudas sobre la norma respecto a los condenados y a los investigados en la causa *procés*.

En una providencia dictada cinco horas después de la entrada en vigor, el instructor de la causa, Pablo Llarena, dejó entrever que no ve tan claro que Puigdemont y el resto de investigados huidos puedan acogerse a la amnistía debido a las reservas que le suscita el encaje del delito de malversación.

El magistrado dio cinco días a las partes para que se pronuncien sobre si los supuestos que prevé la ley permiten aplicarla a los investigados y advirtió que durante este tiempo mantiene vigentes las órdenes de arresto respecto de Puigdemont y del resto de investigados a pesar de que la ley establece que las medidas cautelares deben alzarse de forma inmediata. Ahora la duda es saber si, pasados estos días, Llarena decidirá levantar las órdenes de arresto o las mantendrá activas, lo que pondría en duda el regreso de Puigdemont seis años después para asistir a la sesión de investidura del Parlament.

#### Llarena marca el camino

Pablo Llarena tiene en sus manos decidir si son amnistiados los investigados por el *procés* que aún no han sido juzgados: el expresident, así como los exconsellers Toni Comín, Lluís Puig y la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Los tres primeros encausados por desobediencia y malversación de caudales públicos, mientras que Rovira solo por desobediencia.

Ayer en su resolución preguntó a las defensas de los investigados y a las acusaciones – Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox – si, en su opinión, cabe aplicarles la ley de olvido penal. La providencia tam-



El juez del Tribunal Supremo instructor de la causa del procés, Pablo Llarena

#### El instructor del 'procés' expresa dudas del encaje de la malversación en la nueva norma

bién recoge algunas pistas sobre cuál puede ser el camino que seguirá Llarena en este caso. El instructor advierte que, si bien corresponde al legislativo "el establecimiento de los criterios para ser beneficiado por la amnistía", le corresponde a los jueces identificar "a las concretas personas" que podrían acogerse a la ley.

Será el magistrado el que tendrá la última palabra, puesto que los informes que presenten las partes en un plazo de cinco días en ningún caso son vinculantes. Además, recuerda que la ley "excluye" algunos supuestos, como la malversación, señalando que es un delito que puede afectar a los intereses financieros de la Unión Europea, lo que ya anticipa que Llarena sopesa presentar una cuestión prejudicial al TJUE, trámite que paralizaría la aplicación de la amnistía de Puigdemont hasta que hubiera un pronunciamiento del órgano europeo.

Esta es la tesis que sostienen los cuatro fiscales del *procés*, que se

#### El fiscal general pide a los fiscales del 'procés' un informe para responder a los jueces del Supremo

oponen a amnistiar el delito de malversación.

#### La Sala del juez Marchena

La segunda providencia la dictó la Sala Penal del Supremo, que sentenció a los líderes independentistas. Algunos de ellos, como el exvicepresidente Oriol Junqueras, siguen teniendo vigente la inhabilitación pese a los indultos que promovió el Gobierno de Pedro Sánchez. La Sala que preside Marchena dio también un plazo de cinco días a la Fiscalía, a la acusación popular y a las defensas de Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa para que formulen las alegaciones.

#### Tsunami Democràtic

La causa por terrorismo de Tsunami Democràtic se dividió en dos, después de que el Supremo asumiese la parte de la investigación de la Audiencia Nacional que relacionada con los aforados Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg. Ambos tribunales tam-

#### El TSJC toma la iniciativa para amnistiar a los expresidentes Artur Mas y Quim Torra

bién activaron ayer los trámites para decidir si son hechos amnistiables. La instructora en el Supremo, Susana Polo, dio diez días a las partes, el doble que sus compañeros del Alto Tribunal, para que se pronuncien sobre Puigdemont y Wagensberg. Lo mismo hizo el juez Manuel García-Castellón sobre otros diez investigados, entre los que se encuentra el jefe de la Oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay.

#### Choque en la Fiscalía

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se reunió ayer con los cuatro fiscales del procés para pedirles un informe procesal con el que responder a las providencias de Llarena y Marchena. A García Ortiz no le sirve el extenso documento que, sin solicitárselo, le entregaron hace dos semanas los mismos fiscales que sostuvieron hasta el final del juicio que los líderes del procés cometieron un delito de rebelión. En dicho informe abogaban por

no aplicar la amnistía sin ni tan siquiera preguntar a Europa. Lo tienen tan claro que no dudan de que recurrirán al amparo del artículo 27 del Estatuto Fiscal si García Ortiz les da una orden contraria a su criterio.

#### El Tribunal de Cuentas, al TJUE

El Tribunal de Cuentas fue ayer un paso más allá. El órgano fiscalizador de los fondos públicos preguntó directamente a las partes sobre si cabe plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En este procedimiento están inmersos una treintena de ex altos cargos de la Generalitat de Catalunya, entre los que se encuentran Artur Mas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. La consejera a cargo del procedimiento, Elena Hernáez, que fue designada a propuesta del Partido Popular, considera que la ley podría no ajustarse a la interpretación que hace la justicia europea. Mientras decide si plantea la cuestión, la consejera decidió suspender el plazo para dictar la sentencia.

#### El TSJC se activa por Mas y Torra

El tribunal catalán tomó la iniciativa y consultó a las partes sobre si debe amnistiar a los condenados por el 9-N, Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau; al expresidente Quim Torra; al exalcalde de Agramunt y exconseller de Exteriors, Bernat Solé; al exdiputado de la CUP, Pau Juvillà, y a los considerados arquitectos del procés, Josep Maria Jové, Luís Salvadó y la consellera de cultura, Natàlia Garriga, estos últimos todavía pendientes de juicio. Jové y Salvadó son los únicos que el TSJC imputa por malversación.

La sala civil y penal dio traslado a las partes para que en diez días se pronuncien sobre si el tribunal debe amnistiar a los condenados o imputados. El TSJC también deja fuera de la aplicación a la expresidenta del Parlament, Laura Borràs, cuyos hechos motivo de la condena no se consideran relacionados con el procés.

Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau fueron condenados a casi dos años de inhabilitación por
la organización de la consulta soberanista del 9 de noviembre del
2014. A pesar de que las penas de
inhabilitación ya están agotadas,
la aplicación de la amnistía conllevará la cancelación de sus antecedentes penales. Lo mismo que
al expresident Quim Torra, condenado a 18 meses de inhabilitación por no descolgar una pancarta a favor de los presos.

•

#### La cuestión catalana

## Avalancha de peticiones ante los jueces para que apliquen el olvido penal

ERC, Junts, Òmnium y Alerta Solidària presentan escritos para anular las causas

**ALEX TORT** JOSEP M. CALVET

Barcelona

El independentismo dio por sentado nada más aprobarse la ley de Amnistía en el Congreso que una vez entrara en vigor el recorrido para su aplicación no sería un campo de rosas. "Empieza una nueva batalla (...), que apliquen la ley no será sencillo", afirmó ayer el secretario general de Junts, Jordi Turull, poco después de la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE). También ERC usa el término "batalla" desde hace semanas. "Los jueces volverán a hacer política", había avisado su portavoz Raquel Sans. "Estaremos atentos para que se aplique en su totalidad", subrayó Pere Aragonès.

Así que los abogados de todos los que son susceptibles de acogerse al olvido penal se pusieron en marcha rápidamente. Junts, ERC, Omnium Cultural y Alerta Solidària fueron de los primeros en activar sus defensas jurídicas.

Las de ERC llamaron a las puertas de los juzgados pronto. Ya a las 9 de la mañana registraron escritos en diferentes juzgados, reclamando que se aplicara la ley para 37 casos que afectan directamente al partido. Algunos afectan a sus dirigentes, entre ellos la secretaria general, Marta Rovira, procesada por el 1-O e investigada por presunto delito de terrorismo por Tsunami Democràtic; Ruben Wagensberg, también en Suiza e investigado por Tsunami; Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y Natàlia Garriga, pendientes de juicio en el TSJC, y el propio Oriol Junqueras y los consellers Raül Romeva y Dolors Bassa, condenados por el Tribunal Supremo.

Pero los republicanos andan con la mosca tras la oreja, porque

sospechan que los magistrados van a dilatar en la medida de lo posible la aplicación de la amnistía. El movimiento del Tribunal de Cuentas va en esta línea, según ERC: se dirigió a la Fiscalía, a Sociedad Civil Catalana (que ejerce la acusación) y a las defensas para consultar si debe remitir cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Afectan a 37 personas.

Para Marta Vilaret, responsable de lucha antirrepresiva de ERC, los tribunales tratan de "ralentizar y entorpecer" la aplicación de la amnistía cuando plantean estas cuestiones al TJUE. Y avisó que exigirán que se levanten las medidas cautelares.

La desconfianza también está instalada en la CUP. La diputada Laia Estrada aseguró que "la represión continuará" hasta que no se logre la independencia de Catalunya. "No podemos obviar que, desgraciadamente, no todos los represaliados por el Estado se beneficiarán", afirmó.

En todo caso, el abogado de Turull, condenado por el Tribunal Supremo y todavía inhabilitado a pesar del indulto, presentó escrito. El flamante nuevo presidente del Parlament, Josep Rull, que comparte letrado con Turull, explicó en RAC1 que su abogado lo tiene "todo preparado" para pedir la aplicación de la amnistía. Se da la circunstancia que Rull ya ha

cumplido su inhabilitación, pero quiere beneficiarse de la ley de Amnistía para borrar los antecedentes penales.

Igualmente, la defensa de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí se activó una vez fue preguntada sobre si debería aplicar la amnistía.

El abogado Miquel Sámper

Posconvergentes y republicanos aseguran que están ante "una batalla" para que se aplique la ley

también ha registrado un escrito en el Tribunal Supremo para la aplicación de la amnistía al exconseller de Cultura Lluís Puig, procesado por malversación y desobediencia por Pablo Llarena. Por su parte, Omnium pidió el

olvido penal para Oleguer Serra, miembro de su junta directiva establecido en Suiza y acusado de terrorismo en el marco de la causa contra Tsunami. La entidad ha puesto "a disposición de todos los represaliados" un formulario a través de una sindicatura para la amnistía, una herramienta, según explicaron, impulsada por la sociedad civil con el objetivo de velar por la correcta aplicación de la ley. Omnium fijó en 1.616 las personas que se podrían beneficiar de la norma.

El colectivo de abogados Alerta Solidària registró peticiones para que 53 personas a las que representa y encausadas en 20 casos distintos se beneficiaran de la ley. La situación más conocida es quizá la de Adrián Sas, que fue condenado a tres años y medio de prisión por agredir a dos mossos d'esquadra en octubre del 2018.

La solicitud de Alerta Solidària abarca a cuatro manifestantes con condenas de prisión recurridas, a otro pendiente de sentencia, a 30 que esperan juicio y a otros 13 ya sentenciados.

Otro nombre singular es el de Víctor Terradellas, al que el juez instructor de la causa Voloh Joaquín Aguirre investiga por ser presuntamente el enlace entre emisarios rusos y Carles Puigdemont. Terradellas ha reclamado la amnistía para una causa en la que el magistrado estudiaba imputar al expresident por alta trai-

Pero no toda la esfera soberanista se acoge al olvido penal. Jordi Sànchez, expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y ex secretario general de Junts, lo ha rechazado. En declaraciones a Europa Press, aseguró que confía en los procesos abiertos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). "Indulto y amnistía es lo mismo, son apaños que hace el Gobierno español con una mayoría parlamentaria y que la justicia debe aplicar. No me parecen mal, pero no es mi guerra", argumentó.



Junqueras y Turull el 30 de mayo ante el Congreso, cuando se aprobó la amnistía

#### El Govern amnistiará a los te, los afectados podrán solicitar "un certificado" para que conste multados por la 'ley

À. TORT Barcelona

Con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la ley de Amnistía, el Govern de la Generalitat se ha puesto en marcha enseguida para actuar en los casos que tiene potestad y amnistiar de oficio a los ciudadanos multados, en el contexto del proceso soberanista, por la ley orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza.

mordaza' ligados al 'procés'

El encargado será el Departament de Interior que dirige Joan Ignasi Elena y puede incidir en los actos administrativos (los cargos penales no son de su competencia); la resolución se publicará en breve. Además, a partir del jueves se pondrá a disposición un formulario a través de la web para que todos aquellos que ya hayan efectuado el pago de la sanción puedan reclamar la devolución del importe. Igualmenque ha sido amnistiado, en este caso hayan abonado o no la sanción.

Patrícia Plaja, portavoz del Govern, en comparecencia posterior a la reunión del Consell Executiu de ayer por la mañana, reconoció que hoy por hoy es complicado establecer qué sanciones están ligadas al procés, por lo que no pudo concretar cuál sería el montante a devolver. Eso sí, para todos los casos habrá un trámite de revisión para comprobar si se enmarca en la ley de Amnistía. La portavoz también explicó que el departament dará preferencia y actuará con carácter de urgencia para eliminar todas aquellas sanciones categorizadas como leves y graves.

De hecho, la ley de Amnistía establece que sean devueltas las sanciones que estén estipuladas como leves o graves. El importe se mueve en una horquilla de entre los 100 euros y los 600 euros

#### El Departament de Interior devolverá las sanciones económicas que hayan sido abonadas

en el caso de los casos leves, y entre 601 euros y 30.000 euros si son graves. Los muy graves no pueden acogerse al olvido penal "siempre que, a criterio de la Administración que impuso la sanción, se estime que concurren para ello criterios de proporcionalidad".

Los delitos amnistiables son de diversa índole, entre ellos de desobediencia, faltas a la autoridad, resistencia a la autoridad o manifestaciones no autorizadas.

El Govern calcula que a tenor de ley mordaza se impusieron unas 100.000 multas, pero solo una pequeña parte, según Plaja, están relacionadas con el procés.

En paralelo, la Generalitat también ha puesto sus servicios jurídicos a disposición de todos aquellos cargos de la Administración que sean investigados, procesados o condenados durante el procés. La mayoría de ellos están siendo objeto de investigación por el Tribunal de Cuentas.

#### La cuestión catalana



DANIEL GONZALEZ / EF

La portavoz del Gobierno, la socialista Pilar Alegría, ayer tras la reunión del Consejo de Ministros

## El Gobierno urge a aplicar "la voluntad del legislador"

Para el PP la ley es el pago de Sánchez para seguir en la Moncloa

JUAN CARLOS MERINO Madrid

Catalunya sigue siendo aún la gran incógnita por despejar para clarificar el escenario político en España y que Pedro Sánchez pueda –o no– desatascar la incierta legislatura en curso y consolidar su nuevo mandato. Falta por resolverse así tanto la futura gobernabilidad de la Generalitat como, tras su entrada en vigor ayer, la aplicación de la controvertida ley de Amnistía.

En el Gobierno cruzan los dedos ante la resolución de ambos enigmas, y si por una parte alientan la investidura de Salvador Illa como la única opción viable, y con una mayoría parlamentaria operativa posible, por otra confían en que los jueces asuman el espíritu de la amnistía como "pieza fundamental para cerrar una etapa de enfrentamiento y división en la sociedad catalana".

"Los jueces tienen que tener en cuenta cuál es la voluntad del legislador", demandan en la Moncloa. Y en este mismo sentido se pronunció ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, al dar por hecho que los jueces aplicarán la ley "en los estrictos términos en los que está redactada", porque a su juicio no hay margen de "interpretación". La norma, insistió Montero a este respecto, "es muy clara".

"El objetivo de la ley es muy claro y loable", alegan en la Moncloa. Porque aseguran que la norma ya demostró su utilidad para "abrir una nueva etapa de encuentro, diálogo y prioridades compartidas". Y que nace además con respaldo político, jurídico y social. El apoyo político es el de la mayoría absoluta que aprobó la ley en el Congreso, sobre el aval jurídico remiten al informe de la Comisión de Venecia –además de que la norma "entró constitucional y salió constitucional" de las Cortes–, y el respaldo social se confirmó, insisten, tanto en las elecciones catalanas del 12 de mayo como en las europeas del 9 de junio, en ambas citas con las urnas con un triunfo "incontesta-

Montero acota el margen de interpretación judicial de la amnistía porque la norma "es muy clara"

Vox llama a "frenar el golpe" de la amnistía y apela al Rey, a su juicio "obligado" a sancionar esta ley por el Gobierno

ble" del PSC en Catalunya.

La ministra portavoz, la socialista Pilar Alegría, advirtió ayer que tanto el Gobierno como el Parlamento "ya han hecho su trabajo". "La ley ya está aprobada y en vigor y ahora, por tanto, les corresponde a los jueces su aplicación", apremió. Y reiteró que "la ley claramente va a ayudar en el camino hacia la convivencia en Catalunya". "La ley de Amnistía es muy clara, cumple una misión en pro y en mejora de la convivencia", defendió la portavoz del Gobierno. E insistió en que, ahora, "a quien corresponde aplicarla es a los jueces".

El Partido Popular, en cambio, recibió la publicación en el BOE de la amnistía con duras descargas verbales contra Pedro Sánchez. "Transferencia realizada", zanjó la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. "Sánchez ya ha pagado el alquiler de seis meses en la Moncloa, y lo ha hecho con los derechos de todos los españoles", denunció.

Gamarra se preguntó si también se acogerán a la amnistía quienes, la víspera en el Parlament de Catalunya, "desobedecieron al Tribunal Constitucional, otra vez, para elegir como presidente a un condenado por sedición". "Y lo llaman reconciliación cuando es impunidad", lamentó. Y Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, definió la portada del BOE de ayer como "la página más negra del sanchismo". La formación de Alberto Núñez Feijóo tiene ahora un plazo de dos meses para recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional.

La ultraderecha de Vox, por su parte, apeló incluso a Felipe VI, forzado a su juicio por el Gobierno a sancionar esta ley. "Es el momento de que las instituciones hagan un esfuerzo por resistir el golpe, por defender a los españoles, la unidad nacional y la igualdad de todos los españoles ante la ley, también los jueces y también el Rey, que ha sido obligado por este Gobierno a firmar una ley que deslegitima su discurso del 3 octubre del 2017", demandó la portavoz de Vox, Pepa Millán.

### Feijóo cifra su estrategia en reclamar un adelanto electoral a Sánchez

JULIO HURTADO

Madrid

Por más que en la Moncloa le digan que puede esperar sentado y que todavía no haya pasado ni un año desde las últimas generales, el PP no pierde ocasión de reclamar un adelanto electoral ante la parálisis que achaca al Gobierno.

Las europeas del pasado domingo, en las que los populares se impusieron por cuatro puntos y dos escaños al PSOE con una participación por debajo del 50%, han cargado de razones a la ejecutiva de Alberto Núñez Feijóo para pedir esta suerte de segunda vuelta, con la legislatura ya en marcha, ante Pedro Sánchez.

Si el lunes fue el portavoz de Génova, Borja Sémper, quien, con un mapa de España teñido de azul en la mano, habló de "fin de ciclo" y exigió volver a las urnas después de la "censura" contra Sánchez expresada por los ciudadanos con su voto, ayer fue el mismo Feijóo quien reiteró esa demanda ante la "decadencia" de un Ejecutivo "paralizado por la división" y "asolado por los casos de presunta corrupción" que, además, acaba de "escribir la página más triste" de la democracia con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la ley de Amnistía.

Por si fuera poco, en el cuaderno de agravios que lleva la oposición se ha consignado también la constitución de la Mesa del Parlament de Catalunya, en la que la minoría independentista se ha hecho con la presidencia y el control del órgano rector de la Cámara. "¿De qué ha valido la victoria de Salvador Illa?", se preguntó Feijóo en su discurso. "Lo han vuelto a hacer", dijo en referencia al famoso lema soberanista "ho tornarem a fer". Con la "diferencia" de que ahora los socialistas, que en el 2017 secundaron la intervención de la Generalitat mediante la aplicación del artículo 155 de

la Constitución, "se han negado a impedirlo", exclamó ante los suyos.

Así las cosas, tanto el líder popular como todos los barones que se detuvieron a las puertas de Génova a hacer declaraciones a la prensa en el tradicional desfile de los comités ejecutivos tienen claro que la "única salida", como dijo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que le queda a Sánchez es "convocar elecciones y que los españoles decidan cuanto antes".

"En las condiciones que tenía, la legislatura no debió empezar nunca y tal como están debe terminar en la mayor brevedad posible", sentenció Feijóo ante su ejecutiva, en la que reaparecía la presidenta de Extremadura, María Guardiola, felizmente recuperada de una grave infección y con-

#### "España ya no va a ninguna parte con este Gobierno", arenga Feijóo a sus barones

tenta por los resultados que el PP ha cosechado en su tierra.

"España ya no va a ninguna parte con este Gobierno", vaticinó el jefe de la oposición, que se ofreció para liderar una "alternativa mejor y a la altura de las circunstancias" también para aquellos españoles que han mostrado su "enfado" y su "rechazo" votando otras opciones. Una alusión a la ultraderecha de Vox, que se consolida sin alcanzar los altos vuelos de sus compañeros de filas europeos, pero también a los muchos seguidores del agitador youtuber Alvise Pérez, al que Feijóo no mencionó.

Sea como fuere, la sombra de una moción de censura parece alejarse por el momento: "Es una alternativa siempre que sea viable, hoy por hoy no lo parece", razonó Moreno.



Feijóo reunió ayer a su comité directivo en la calle Génova

## Sumar congela la sucesión de Díaz y limita su renuncia a la gestión interna

Los socios exigen cambios drásticos y Errejón la defiende como el "mejor activo"

**ASIER MARTIARENA** 

Madrid

Que tu recién dimitida coordinadora general pueda volver a presentarse como cabeza de lista en unas elecciones generales parece difícil de sostener. Especialmente si buena parte de tus socios está reclamando iniciar una nueva fase en la que las relaciones se rijan desde la "horizontalidad". Pero esa es la tarea en la que se ha embarcado el núcleo dirigente de Sumar tan solo 24 horas después de que Yolanda Díaz dejara el lunes la dirección del espacio confederal tras la debacle electoral del 9-J.

El encargado de verbalizar este postulado fue el portavoz parlamentario de Sumar. Íñigo Errejón señaló desde la sala de prensa del Congreso que la vicepresidenta segunda es el "mayor activo político" del espacio confederal. Y, congelando el proceso de sucesión que las formaciones coaligadas entienden como necesario, circunscribió la dimisión que la gallega verbalizó el lunes al "apartado orgánico". Esto es, un paso a un lado en la gestión de la coalición para volcarse en su faceta de gobierno.

Conscientes de la dificultad que entraña la misión, no fueron pocos los dirigentes del espacio confederal que se multiplicaron para trasladar ese mismo mensaje, casi palabra por palabra, en las diferentes conversaciones y corrillos mantenidos con la prensa: "Lo que se abre es otra etapa en la que Díaz se va a centrar en gobernar"; "Puede ser muy positivo que la parte de articulación del espacio la lleven otras personas mientras Yolanda se dedica a marcar la acción



Íñigo Errejón, portavoz de Sumar en el Congreso

Fuentes del espacio confederal apuntan que Díaz sería la candidata en unas hipotéticas elecciones

de Gobierno"; "No hay nadie mejor para encabezar desde el Ejecutivo los avances en derechos", coincidían en subrayar unos y otros certificando, además, que su actividad como vicepresidenta segunda del Gobierno no se plegará en ningún caso a las directrices de la futura cúpula que se designe en Sumar.

Este planteamiento choca con los mensajes que, tras el anuncio del lunes, han trasladado los socios de la coalición. Principalmente Izquierda Unida, Más Madrid y Compromís, quienes reclaman mayor peso en la toma de decisiones, la incorporación de métodos democráticos y una mejor coordinación de las diferentes sensibilidades para la nueva etapa.

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, abrió fuego asegurando que "Sumar está superado como movimiento aglutinador". Y urgió a reconfigurar el espacio como un nuevo frente amplio donde el grupo matriz, que hasta ahora tenía el control absoluto en los órganos de decisión, sea sencillamente "un actor más".

Muy similar es la lectura de Más Madrid que, por medio de una carta de su equipo coordinador a la militancia, ha manifestado que el mal resultado de las elecciones europeas evidencia que "la apuesta por un rumbo sin las organizaciones políticas se ha demostrado fallida" y que "es tiempo de dejar atrás las hipótesis que no funcionan", comenzando una nueva etapa con "humildad y responsabilidad".

Mientras que Compromís, desde su posición de mero aliado electoral sin participación en la gestión orgánica, destacó que afrontará su cooperación con Sumar desde la "horizontalidad", "de igual a igual" y siempre blindando su "autonomía e independencia" política respecto a las fuerzas de carácter estatal.

A pesar de las urgencias de los socios, Errejón atenuó las expectativas puestas en la reunión de este jueves del Grupo Coordinador, que es el órgano que debe proponer y votar a un nue-

#### Sumar intenta que el PSOE apruebe alguna medida de calado en materia de vivienda que refuerce a Díaz

vo coordinador general, al decir que se ha convocado para abrir un "proceso pausado de reflexión política" por el que analizar los motivos por los que Sumar ha encadenado cuatro malos resultados electorales en los últimos meses.

Fuentes de Sumar admiten que intentarán aprovechar este tiempo de reflexión para reforzar el papel de Díaz dentro del Gobierno. Para ello están intentando que el PSOE acepte aprobar algún tipo de medida de calado en materia de vivienda o de paridad –el proyecto de ley de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres–.

A la espera de las negociaciones, el PSOE refrendó ayer a Díaz como interlocutora de su formación con la parte socialista del Ejecutivo y aceptó, además, que dos ministros de Sumar comparecieran en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.•

### El PNV y el PSE prevén un nuevo Estatuto en el 2025 en su preacuerdo

ANDER GOYOAGA Bilbao

El esperado preacuerdo entre el PNV y el PSE para cerrar la investidura de Imanol Pradales como lehendakari llegó, como se intuía, tras las elecciones europeas, aunque ha sorprendido que ambas formaciones no esperasen ni 24 horas desde el cierre de los colegios electorales para darlo a conocer, el lunes por la tarde. El preacuerdo, que se centra en objetivos generales y no entra en concreciones, sí señala que ambas formaciones se comprometen a alcanzar un acuerdo para alumbrar "un nuevo pacto estatutario", una renovación del Estatuto de Gernika que se debería cerrar, según indican desde el PNV, a lo largo del 2025.

El presidente de la ejecutiva del PNV, Andoni Ortuzar, indicó ayer en una entrevista en *Radio Euskadi* ese objetivo de que el próximo debería ser el año de la renovación del Estatuto vasco, un objetivo postergado de manera constante en los últimos años. "Si le pusiéramos un poco de voluntad debería estar antes de finales del 2025. Los temas materiales están prácticamente acotados y hay un acuerdo bastante amplio", indicó.

Los jeltzales aspiran a que este nuevo pacto pueda contar con un respaldo político amplio, sumando, además de a las dos formaciones en el Gobierno vasco, a EH Bildu y al espacio de la izquierda confederal, aunque tienen más dudas con respecto al PP.

Por lo demás, el preacuerdo recoge cinco ejes de actuación: "Las personas en el centro", "Modelo de crecimiento y bienestar", "Transformación energética y sostenibilidad", "Convivencia, Memoria y Derechos Humanos" y "Crecer el autogobierno". Dentro de cada apartado se fijan una serie de objetivos genéricos, aunque no se entra a identificar las políticas y programas concretos.

En los próximos días se conocerán más detalles sobre el acuerdo. El día 20, mientras, tendrá lugar la investidura de Imanol Pradales en el Parlamento vasco y dos días después la toma de posesión del cargo en Gernika. Será entonces cuando se conozca cómo se dirime el reparto de poder entre PNV y PSE, así como el nombre de los consejeros.

## El PSOE defiende al hermano de Sánchez ante la denuncia de Manos Limpias

MADRID Agencias

El PSOE y el Gobierno salieron en defensa de David Sánchez, el hermano del presidente al que el juzgado de instrucción número 3 de Badajoz ha abierto diligencias de investigación a consecuencia de una demanda de Manos Limpias, la organización que también denunció a Begoña Gómez. Las diligencias del juez se centran en Sánchez y también en el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo y el responsable de recursos humanos de esta institución. La demanda de Manos Limpias se centra en la actividad laboral del hermano del presidente, al que acusa de cobrar sin trabajar. El Gobierno considera que la denuncia es un engaño. "Otra vez Manos Limpias, que es lo mismo que decir que otra vez estamos ante una denuncia falsa", subrayó la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Vox solicitó ayer personarse como acusación popular al tiempo que el PP sumaba este caso al de Begoña Gómez. "Antes de empezar la campaña tenía a un familiar investigado y, al finalizar la campaña, tiene a dos", subrayó Alberto Núñez Feijóo.

#### La XV legislatura catalana



Josep Rull, flamante presidente del Parlament, ayer tras su entrevista en El Món a RACI

## Junts reta a Illa a presentarse primero a un debate de investidura

El presidente del Parlament se reunirá con los grupos la semana que viene

IÑAKI PARDO TORREGROSA Barcelona

Elegida la Mesa del Parlament y al presidente de la institución, Josep Rull, la XV legislatura catalana ya está en marcha y la siguiente meta es el debate de investidura, que

está en marcha y la siguiente meta es el debate de investidura, que como tarde, según lo que establece la ley, debe arrancar el 25 de junio tras la ronda de consultas de Rull con los grupos de la Cámara.

El día después de las elecciones

catalanas, el expresident Carles Puigdemont aseguró que quería presentarse a un debate de investidura. Desde entonces, se había barajado la posibilidad de que el líder factual de Junts sea el primero en acudir al Parlament con ese propósito y quien active el cronómetro de dos meses, que en caso de agotarse puede conducir a la repetición de los comicios en octubre. No obstante, el secretario general de JxCat, Jordi Turull, apostó ayer por que sea el primer secretario del PSC, Salvador Illa, el primero que se presente a un debate de investidura. De hecho, le retó a ello. "Lo digo porque da lecciones de que unos tienen apoyos y otros no", justificó.

"Nosotros preferimos ir a la investidura cuando tengamos posibilidades de conseguirlo", aseguró el dirigente posconvergente, que acto seguido recordó que "hay otros que dicen que lo tienen muy claro" en alusión al líder de los socialistas catalanes, ganador de los comicios del 12 de mayo. "Que vaya, el señor Illa dice que lo

tiene muy claro, que vaya él y si no sale, que dé carpetazo al asunto. Y si quiere ir mañana, que vaya mañana" prosiguió Turull, en declaraciones a TV3.

Asimismo, remarcó que su partido no quiere "hacer un Feijóo", en alusión a que el presidente del PP fue quien activó el cronómetro en la legislatura española, pero no fue elegido presidente del gobierno a la postre. "Queremos que Puigdemont sea presidente con todas las letras", zanjó.

Así como en el 2021 Illa expresó su voluntad de presentarse a un debate de investidura aunque no tenía una mayoría, esta vez solo ha presidente de la Generalitat. "Tiene un alto sentido institucional y le pedimos que lo siga teniendo", destacó el dirigente posconvergente sobre su compañero, al que visitó por la mañana en el Parlament. "Mirará quién tiene apoyos para ir y quién no los tiene; será él quien decida", sentenció.

A su vez, Rull, que ha convocado para hoy la primera reunión de la Mesa de la legislatura, aseguró en RAC1 que no haría "cosas extrañas" y que su intención era seguir el guion marcado por la leyes catalanas. "Mi opción será la que corresponda decidir después de escuchar a todos los grupos", aseveró. "Sería frívolo si me anticipase a esta ronda de contactos, que no es un elemento rutinario ni banal; me permitirá constatar si hay voluntad y qué mayorías tiene cada candidato, eso no es menor", añadió cuando se le preguntó a quien propondría al pleno como candidato en primera instancia.

Podría darse el caso de que en la ronda de consultas con los grupos que iniciará Rull la semana que viene, no haya ningún candidato dispuesto a presentarse. Si se da esta circunstancia de bloqueo, hay un informe de los letrados de la institución del 2018 que abre vías alternativas. El camino que se marca, a tenor del precedente de la Comunidad de Madrid del 2003, es que el presidente del Parlament active el cronómetro de la repetición electoral con un "acto equivalente" al primer debate de investidura, un caso que ya se dio en el 2020 tras la inhabilitación de Quim Torra, cuando JxCat declinó presentar a otro candidato.

Antes y durante la campaña, Puigdemont prometió que estaría presente en el Parlament en el primer debate de investidura. "Estaré presente en el debate de inves-

#### Si no hay un candidato tras la ronda de consultas de Rull, hay fórmulas para activar el cronómetro electoral

tidura en cualquiera de las circunstancias, yo estaré, tengo que defender mi posición", aseguró el líder de Junts en una rueda de prensa. De todos modos, lo que no quedó claro es qué hará si no hay ningún candidato y el presidente del Parlament se acoge a la fórmula del acto equivalente.

"¿Puede ser que no haya debate de investidura porque no se convoque un pleno, porque la Mesa decida que no se tiene que convocar un pleno?", se preguntó el expresident. "Yo dije que vendría para el debate de investidura y si no se produce, no he contemplado esa posibilidad, sinceramente", contestó el dirigente independentista. "Tengo que pensar qué pasaría en ese escenario", remató.

El escenario catalán también fue protagonista ayer en Madrid. Tras la reunión del Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Pilar Alegría, quitó importancia a la elección de Rull como presidente del Parlament y remarcó que "la única mayoría posible" pasa por Illa. "Todos los caminos conducen a Illa", insistió.

El PP, por su parte, cargó contra los socialistas por, a su juicio, permitir que el independentismo tenga mayoría en la Mesa. "Estamos ante una nueva estafa", aseveró el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "De eso ha valido la victoria de Illa", añadió.•

#### El PSC reitera que no facilitará la elección de Puigdemont y el PP acusa a los socialistas de estafa

hablado de ser investido con el apoyo de Esquerra y los comunes, pero de momento no ha hecho referencias al primer debate y a qué haría si no tiene los apoyos atados para el 25 de junio. Además, el líder del PSC reiteró ayer que no se abstendrán para facilitar la elección de Puigdemont y pidió al independentismo que no actúe como una "minoría de bloqueo".

Sin dejar de lado ese asunto, Turull garantizó ayer que Rull tendrá un rol institucional en todo lo relativo a la elección del próximo

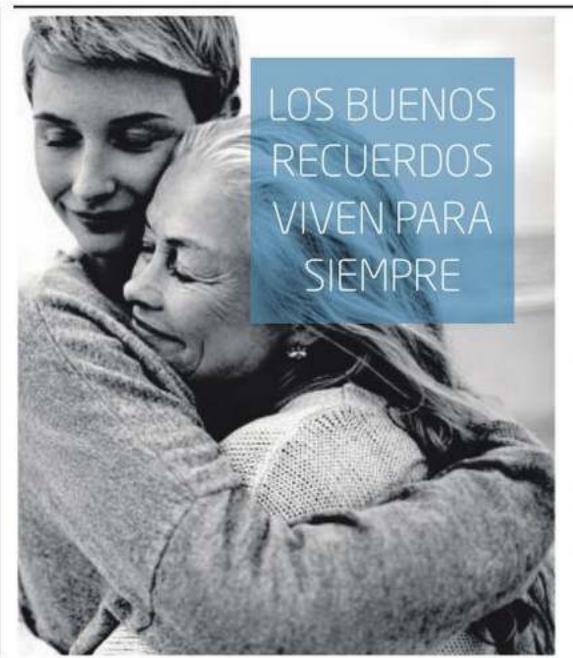

Los momentos de pérdida son dificiles. Lo sabemos. Momentos en que necesita tranquilidad y estar acompañado de sus seres queridos, sin preocuparse del servicio funerario. Por eso hacemos todo lo posible para que en esos instantes no le falte nada. Déjelo en nuestras manos. Usted piense en los mejores instantes vividos. Porque los buenos recuerdos viven para siempre.

#### TANATORIO - CREMATORIO L'HOSPITALET GRAN VIA

- Salas de uso privado para estar con los suyos con
   absoluta transquilidad.
- absoluta tranquilidad
   Posibilidad de personalizar los servicios funerarios
- Cómodo acceso y parking gratuito



Camí de Pau Redó, 205. 08908 L'Hospitalet de Llobregat T. 932 630 202



La constitución de la Mesa muestra la dificultad del PSC para pactar en el bloque no independentista

## El puzle imposible de Illa



Salvador Illa en el pleno de constitución de la Cámara catalana este lunes

**LUIS B. GARCÍA** 

**CRISTINA SEN** Barcelona

Por más que el independentismo perdiera la mayoría absoluta el 12-M, las formaciones de este espectro se resisten a abandonar la dinámica que ha marcado la política catalana durante el procés. La elección de la presidencia del Parlament y del resto de miembros de la Mesa así lo prueba, y está por ver si esta dinámica cambia en la investidura del próximo president. Si no, la repetición electoral está garantizada. Esto es así, también, porque los partidos no independentistas tampoco son capaces de desligarse de la dinámica española, de la pugna entre izquierda y derecha, para urdir acuerdos de calado.

Es lo que sucedió el lunes en la Cámara catalana. El PSC aspiraba

a tejer la mayoría progresista que anhela para investir a Salvador Illa, pero se topó con una nueva entente independentista.

Los socialistas hablaron con todos, salvo Vox y Aliança Catalana, pero solo intentaron en serio la vía "progresista" con ERC y los comunes. Una delegación negociadora socialista se desplazó el pasado jueves a Ginebra para reunirse con la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y su equipo. Allí ofrecieron la presidencia del Parlament e instaurar una mayoría progresista en la Mesa apoyada por los comunes, pero ERC negociaba a dos bandas. El PSC confiaba hasta el domingo del 9-J que la entente fructificaría, pero la respuesta llegó el lunes por la mañana, cuando ERC les comunicó que se decantaba por Junts.

El alma independentista de los republicanos y de la CUP pesó más que su carácter de izquierdas,

lo que facilitó una Mesa "antirrepresiva" en lugar de un acuerdo con quienes han facilitado los indultos y la amnistía.

El PSC también contactó con el PP catalán pero la entente "no estaba contemplada bajo ningún punto de vista", aseguran. Fuentes populares así lo confirman. Hubo contactos en los que los socialistas les trasladaron que no buscaban el pacto. La prueba, según explican, es que los comunes votaron expresamente en blanco a la candidata del PSC a la presidencia del Parlament, para evitar que una decisión unilateral del PP -sin acuerdo previo-, le diese la mayoría.

Hay que mirar el contexto español para explicar que esta alternativa cayera en vía muerta, lastrada por el duro enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, y también por las alianzas del presidente con Junts y ERC.

En la reunión del grupo popular previa a la constitución del Parlament, Alejandro Fernández informó de que ni el PSC ni los comunes querían un pacto a tres para dar la presidencia a los socialistas, y lograr para ellos un miembro en la Mesa. Pero ¿lo quería el PP? Fuentes consultadas señalan que el temor era verse atrapados en una estrategia fallida en caso de repetición electoral: votar al PSC habría dado munición a Vox.

Desde la dirección del PP se indica que el PSC nunca tuvo ganas de pactar la Mesa, y que los socialistas prefirieron ceder la presidencia a Junts a la espera de que ERC dé la investidura a Illa.

Aunque lo sucedido en el Parlament no determina lo que pase en la investidura, en la que Junts y

#### Los socialistas ofrecieron a ERC en un encuentro con

PSC ya han iniciado una dura pugna, la sensación que queda es que los bloques del procés en Catalunya aún tienen cimientos. Ahora el presidente del Parlament, Josep Rull, tiene la palabra, pero la balanza la acabará decantando ERC. Deberá calibrar los costes de investir al líder del PSC o de afrontar otra cita con las urnas.

Illa evita presionar. En una entrevista ayer en RTVE dijo estar dispuesto a ser "generoso" con ERC, pero aclaró que bajo ninguna circunstancia facilitará la investidura de Puigdemont. La mano de los socialistas sigue tendida, pero ven con decepción que ERC "todavía está en otra lógica" y que "les cuesta pasar página". Aunque el PSC tiene acuerdos con los republicanos en municipios, diputaciones, consejos comarcales..., "da la sensación de que quieren enmendar la plana ", sobre todo ahora que no está Junqueras.

#### El juez Peinado suspende varias declaraciones y mantiene la de Begoña Gómez

JOAQUÍN VERA Madrid

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ha decidido suspender todas las declaraciones de testigos que tenía previstas para este domingo, después de que la Fiscalía Europea le haya reclamado quedarse con el núcleo de la causa. Sin embargo, el instructor mantiene, por el momento, la citación como imputada de la mujer del presidente del Gobierno para el próximo 5 de ju-

El reglamento de la Fiscalía Europea establece que cuando el organismo comunitario ejerza su derecho de avocación sobre una causa -como ya ha realizado reclamado la causa-, "las autoridades competentes de los estados miembros le transferirán el expediente y se abstendrán de realizar nuevos actos de investigación". Por eso, Peinado ha suspendido la declaración de David Cierco, director general de la empresa pública Red.es hasta el 2021; la de su sustituto, Alberto Martínez Lacambra, así como la de Luis Martín Bernardos, que fue presidente del grupo Barrabés, adjudicatario de varios contratos que se investigan.

Por otra parte, Peinado decidió ayer abrir una nueva línea de investigación para tratar de averiguar quién firmó la citación de Gómez, en la que quedó rubricada una "firma ilegible" tras las iniciales "P.D.", tal y como consta en una providencia a la que ha tenido acceso La Vanguardia. El instructor ha citado como testigo al jefe de Seguridad de Moncloa, lugar en el que vive Gómez, para que el próximo 19 de junio a las 12 horas identifique a quien firmó por ella la citación judicialo

## presidir el Parlament Rovira en Ginebra

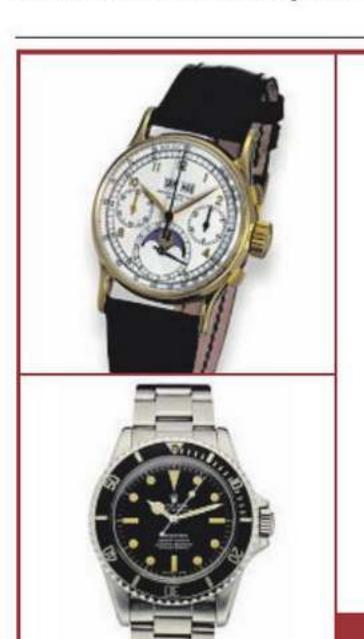

## COMPRO RELOJES COMPRO ORO COMPRO BRILLANTES

**ESPECIALISTAS EN:** 

RELOJES GRANDES MARCAS · BRILLANTES · JOYAS ANTIGUAS Y DE ÉPOCA · MONEDAS

PAGAMOS AL CONTADO Y AL MEJOR PRECIO MÁS DE 40 AÑOS EN LA COMPRA-VENTA NOS AVALAN

www.joyeriagracia.com PASEO DE GRACIA 46 - TIENDA · BARCELONA 932 155 551

#### **ANTIGÜEDADES** COMPRO MUEBLES

Pinturas, espejos, relojes, monedas, joyería... Vacío pisos. Visito pueblos.

629 900 204

#### LOCAL EN ALQUILER-TERRASSA

1.000 m<sup>2</sup>. Ideal supermercado 75 m.l. fachada acristalada 3.700 € Aceptamos colaboración de agencias inmobiliarias - Tel. 606 386 346

> Clubvanguardia clubvanguardia.com

MIÉRCOLES, 12 JUNIO 2024

LA VANGUARDIA 17



## AI Disruption

La Inteligencia Artificial en la nueva era de las conexiones descentralizadas.

Desafíos y oportunidades para hacer crecer las marcas en un mundo en plena transformación.

IPG Mediabrands, Foment del Treball y La Vanguardia te invitan a este encuentro donde haremos un recorrido por las tendencias e insights más destacadas en desarrollo tecnológico tras la irrupción de la IA en la sociedad y el mundo de la comunicación

Miércoles 19 de junio de 2024 de 9:00h-12:00h

Foment del Treball Via Laietana 32 Barcelona



+ información

**≅MEDIABRANDS** 



LAVANGUARDIA

#### LAVANGUARDIA

PRESIDENTE-EDITOR JAVIER GODÓ, CONDE DE GODÓ

DIRECTOR Jordi Juan

DIRECTORES ADJUNTOS Lola García Miquel Molina Enric Sierra

ADJUNTOS AL DIRECTOR Enric Juliana Álex Rodríguez Manel Pérez

SUBDIRECTORES Isabel Garcia Pagan Lluis Uria Joel Albarrán Lucía González

## La izquierda deberá reorganizarse

La renuncia de

Yolanda Díaz a dirigir

Sumar aboca a una

olanda Díaz anunció el lunes, a las pocas horas de conocerse los resultados de las elecciones europeas, que dejaba su puesto como coordinadora general de Sumar y, por tanto, como cabeza visible del espacio político a la izquierda del PSOE. Los resultados de su formación el 9-J fueron malos. Díaz mantendrá sus cargos como vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo. Pero su etapa como dirigente del complejo mosaico de formaciones izquierdistas españolas parece haber llegado a su término.

Esta retirada de Díaz aboca su espacio político a una etapa de incertidumbre y reorganización. Actualmente no hay aún candidatos firmes a relevarla en Sumar, donde se im-

pondría la idea de una dirección más colegiada. El proyecto político que bajo el liderazgo de Díaz arrancó en el pabellón Magariños de Madrid en abril del 2023 ha sido de corto vuelo. De nuevo, la izquierda se encara a una de sus periódicas reformulaciones.

PSOE, que observa con preocupación cómo sus coaligados en el Gobierno pier-

den fuerza y lo debilitan, algo que no puede permitirse, puesto que ya no anda sobrado de apoyos, o los tiene atomizados. Pero, claro está, el primer problema recae en Sumar, ahora en plena crisis existencial. Tan solo un factor parece venir en su auxilio: después del denso ciclo electoral vivido en España, y de no mediar comicios anticipados, hay tiempo para recuperarse tras la caída.

Yolanda Díaz ha sido hasta la fecha una buena ministra de Trabajo, alabada incluso por la patronal por su carácter dialogante y pactista. Nadie podrá negarle su papel en operaciones como la de los ERTE, tras la pandemia, que salvó muchos puestos de trabajo, o su afortunado éxito con la reforma laboral. Sin embargo, sus detractores en la izquierda, buena parte de los responsables de la media docena de formaciones estatales y de la docena larga de otras de ámbitos menores integradas en Sumar, han criticado su estilo personalista, su gestión vertical y su tendencia a tomar las decisiones auxiliada por su restringido núcleo de colaboradores, haciendo poco caso a dichos partidos.

Cuando, obrando de tal modo, se obtienen buenos resultados, las quejas quedan amortiguadas. Pero el ciclo electoral de Yolanda Díaz no ha sido productivo. En las elecciones gallegas, celebradas en su tierra natal, se dio un primer y ruidoso batacazo, al quedarse sin representación parlamentaria. En las vascas, logró un escaño. En las catalanas, Comuns-Sumar resistieron mejor, aunque pasaron de 8 a 6 escaños. Y en las europeas del domingo tuvieron que con-

> formarse con un 4,65% de los votos -dos tercios menos que en las generalesy tres escaños. Podemos se hizo con dos.

Podemos ha sido precisamente un constante dolor de cabeza para Díaz. Su líder Pablo Iglesias fue quien la designó como sustituta cuando decidió abando-Esta decisión afecta directamente al etapa de reformulación nar la vicepresidencia para ir a frenar a Ayuso en Madrid, empresa de la que no salió victorioso. El de Podemos pareció

> arrepentirse pronto de su designación, en particular desde que Díaz optó por liberarse de su tutela. Podemos ya no estuvo en la reunión inicial de Magariños y, a partir de ahí, Iglesias no perdió ocasión para criticar a su sucesora.

> Es evidente que Díaz ha mostrado habilidades y limitaciones en su desempeño público. También lo es que la fragmentación existente a la izquierda del PSOE obliga a los partidos de dicho espacio a apostar más por lo que les une que por lo que les separa. El electorado sensible a sus planes existe. Pero no comprende que quienes deben contribuir a mejorar su bienestar parezcan a veces perderse en personalismos. Se aproxima un tiempo para la reflexión. Y no sería mala idea que quienes hoy se ven debilitados por sus errores supieran hallar la manera de no repetirlos.

## Vivienda en Barcelona, mucho ruido...

El estancamiento de la

vivienda aconseja dejar

de tratar al sector

privado cual enemigo

uando hay elecciones, hecho frecuente, pocos son los partidos que no manifiestan, proclaman y aseguran explícitamente que lucharán hasta el agotamiento para aumentar la oferta de vivienda y no solo eso: a precios asequibles. La preocupación parece sincera y conecta con el mantra de los "problemas verdaderos de la gente", tal que la sanidad, la educación o el empleo. Y así hasta la siguiente campaña electoral. El ejemplo de Barcelona es de manual porque

sus habitantes son empujados a menudo a dejar la ciudad y trasladarse a las poblaciones limítrofes, incapaces de pagar alquileres al alza o adquirir una vivienda. La demanda es muy superior a la oferta, de ahí el problema. Así, en el 2023 la ratio de vivienda iniciada por cada 1.000 habitantes fue del 0,8% cuando para satisfacer la demanda debería oscilar entre el 5% y el 6%.

¿Qué cabe esperar de un ayuntamiento en estas circunstancias? Obras y realismo. Una política de vivienda pública solo puede tener una finalidad y es la de aumentar la oferta de pisos, objetivo al que se llega por dos vías: facilitando las cosas al sector privado y construyendo gracias al suelo de titularidad pública. Ni lo uno ni lo otro se ha registrado en estos últimos años en Barcelona hasta el punto de que en el 2023 el número de pisos iniciados se redujo a casi la mitad respecto al 2022. Tan baja actividad guarda relación con diversos factores, pero uno destacable es la norma de finales del 2018 que obliga a reservar un 30% de las nuevas promociones y las grandes rehabilitaciones a vivienda asequible. Como buena intención, nada que objetar. Como medida, un brindis al sol, que ya fue anticipado por el sector, al que el Ayuntamiento de Barcelona no quiso escuchar, acaso por resquemores ideológicos relacionados con el beneficio, motor legítimo de toda empresa. Otra piedra en el zapato es la lentitud burocrática de Barcelona, donde cuesta

> más tiempo obtener una licencia de obra que levantar un edificio. Son dos factores que explican la espiral de los precios y la escasez de pisos, dos inconvenientes que corregir por el Ayuntamiento de Barcelona, del que los ciudadanos esperan resultados y no buenas palabras o experimentos (siempre mejor con gaseosa).

El estancamiento de la construcción residencial también afecta a las promociones públicas, aunque se haya corregido en el último año, si bien pesan los años poco efectivos no en cuanto a buenos propósitos sino en lo referente a resultados. Otra rémora es la inestabilidad política en el plano municipal y catalán, que desincentiva las inversiones. La tendencia del último año, bajo mandato del alcalde Collboni, va en la buena línea aunque debería contar aún más con el sector privado, aliado necesario para aumentar la oferta de pisos en Barcelona.

#### **FUTUROS IMPERFECTOS**

Màrius Carol



#### Votar en contra de uno mismo

omo sostiene un independentista que ha tirado la toalla tras una sobredosis de insatisfacción, el problema de la política catalana no es que sea poco catalana, sino que en realidad cada vez tiene menos de política. Cuesta de entender que, pudiendo ERC tener la presidencia del Parlament, el segundo cargo institucional más importante de Catalunya, haya cedido gentilmente el puesto a Junts, su rival político con el que se disputa la hegemonía del independentismo.

El PSC estaba dispuesto a facilitar las cosas para que la presidenta de la Cámara fuera Laura Vilagrà (ERC), de un talante dialogante y perfil progresista, pero a los republicanos les temblaron las piernas, hasta el punto de que prefirieron apoyar a Josep Rull, un liberal de corte convergente, que a su propia candidata. Ahora habrá que ver qué se les ocurrirá cuan-

#### No se entiende que ERC renunciara a que Laura Vilagrà se convirtiera en presidenta de la Cámara

do llegue la hora de la verdad y haya que decidir entre investir a Carles Puigdemont o a Salvador Illa. El presidente socialista piensa que es el candidato mejor situado, pero los republicanos difícilmente van a soportar la presión a la que les va a someter Junts, que saben bien que sienten terror a que les califiquen de traidores.

De hecho, ERC ha estado sometida a un estrecho marcaje estos últimos años, cuando ha explorado con el Gobierno de izquierdas la vía pragmática para conseguir los indultos, los cambios en el Código Penal y las bases de la amnistía. Recuerdo como un momento patético, injusto e inexplicable, cuando Oriol Junqueras entre rejas tuvo que defenderse de los independentistas que se consideraban pata negra tras iniciar las conversaciones con el PSOE. "Si alguien nos toma por traidores, que venga a la cárcel a decírnoslo", respondió desafiante Junqueras. Desde entonces, se han tenido que oir el insulto de botiflers en manifestaciones de la Diada e incluso les pintaron la palabra traidores en la sede de Calàbria.

El independentismo esencialista es infatigable. Pasarse el día buscando malos patriotas y presuntos represores debe de resultar agotador, siempre alerta para avistar colaboracionistas. Veremos si ERC no cae en la trampa, resiste la presión y es capaz de no dispararse otro tiro en el pie.

## Europa sigue en construcción

#### Lluís Foix



ay mucha letra pequeña y muchas zonas grises en los resultados de las elecciones europeas. Los trazos gruesos son que dos de cada tres eurodiputados proceden de formaciones europeístas y que el peso que ha adquirido la extrema derecha es considerable, pero no ha destruido la centralidad de un proyecto que está permanentemente en construcción. Los conservadores han ganado las elecciones y mantendrán las alianzas con los socialdemócratas, liberales y verdes que formarán el núcleo político que tomará las grandes decisiones.

La cartografía de los resultados muestra matices sorprendentes. El caso de Francia es el más emblemático, pero no el único. El presidente Macron, un hombre que tiene una fuerte adicción al riesgo, salió en caliente para acusar el golpe de su estrepitosa derrota y para responder con prisas al espectacular avance de la extrema derecha de Marine Le Pen. Anunció por sorpresa la disolución de la Asamblea y la convocatoria inmediata de viven con dos potentes partidos de extrema den quebrar todos los algoritmos globales.

elecciones legislativas. No tuvo en cuenta la máxima de Pascal de que "si se consigue estar sentado en una silla, en silencio y a solas, en una habitación, es que se ha recibido una buena educación". Le faltó el decoro de esperar a que terminara el escrutinio en toda Europa.

El caso alemán es tan dramático, si cabe, como el de Francia. La extrema derecha (Afd) ha derrotado por separado a los tres partidos de la coalición de gobierno ganando en votos y escaños a los socialdemócratas, liberales y verdes. El partido del canciller Scholz quedó tercero y los liberales y verdes experimentaron un fuerte retroceso.

Los colores del mapa electoral alemán pa-

#### Los políticos y el universo mediático usan la brocha gorda para pintar telas delicadas

recen estampados con una mentalidad prusiana. El azul de la CDU domina toda la primitiva república federal; Baviera exhibe el azul más pálido de la CSU y la antigua Alemania del Este está coloreada por el gris de la extrema derecha. La socialdemocracia alemana ha tenido el peor resultado de su larga historia.

Los dos grandes motores de la Unión con-

derecha. La victoria de Giorgia Meloni en Italia, el tercer país más potente de la Unión, confirma la tendencia ultra, pero tiene sus contrapuntos.

Los políticos usan la brocha gorda para pintar telas delicadas. El universo mediático suele seguirles la corriente. El hecho es que en España ha ganado la derecha, que no la extrema derecha, y que en los Países Bajos la marca ultra de Geert Wilders ha perdido ante los centristas. El partido xenófobo de Bélgica no ha ganado y los "demócratas suecos" de extrema derecha tuvieron resultados muy precarios. Al mismo Orbán le ha crecido una oposición en Hungría que ha obtenido el 30% de los votos. En Polonia, Donald Tusk ha superado a los euroescépticos de Ley y Justicia.

Los partidos independentistas han sufrido retrocesos considerables. En Catalunya, por ejemplo, Junts y Esquerra han tenido 920.000 votos menos que en las europeas de hace cinco años. Actúan en el Parlament como si nada hubiera ocurrido.

Empieza ahora el tiempo de los pactos y las transacciones en una Europa siempre en construcción permanente. Pero el frentismo que las fuerzas de extrema derecha pretendían imponer para cambiar la Unión no se va a producir. La centralidad europea, al margen de los casos particulares, se sostiene para afrontar un futuro lleno de incógnitas. La guerra contra Putin será larga. En noviembre hay elecciones en Estados Unidos, que pue-

#### Es Caló des Moro

#### Llucia Ramis



ui a es Caló des Moro por última vez en el 2017. Sentí una mezcla de ecoansiedad, agorafobia y tristeza, y pensé que nunca más. A otras playas preciosas de difícil acceso voy a las ocho de la mañana porque a partir de las diez no se puede estar. No hay espacio. Con mi tía recordamos aquella en la que, tras darnos un chapuzón, unos chicos habían apartado nuestras toallas para poner las suyas y, al reprochárselo, se hicieron los suecos (quizá lo fueran).

No he vuelto a la Barceloneta desde antes de la pandemia. Y el centro da pereza. Pasear por la Rambla ya no es barcelonés, mucho menos sentarse a tomar algo. En es Born de Palma, bares y cafeterías usan los bancos públicos como parte de su mobiliario. Vas renunciando a espacios porque te expulsan con tumbonas y sombrillas, autocares, vehículos ridículos, terrazas a precios (y bebidas) que no son para ti, en idiomas que no te interpelan. Pero, sobre todo, por una saturación incómoda para el que

#### **Descartamos** nuestros paisajes preferidos, ya iremos en temporada baja

está de paso e insoportable para el residente; es insostenible.

Nos hemos acostumbrado a prescindir de los atractivos del lugar en el que vivimos y a descartar nuestros paisajes preferidos, ya iremos en temporada baja (si es que eso existe). Lo teníamos asumido. Hasta que, espontáneamente, surgió el perfil Mallorca Platja Tour, que convoca a los mallorquines cada fin de semana de verano para reconquistar las calas. En el pasado concierto de Antònia Font, Pau Debon animó a los asistentes a ir a es Caló des Moro este domingo. El artista Miquel Barceló dice que el turismo de Airbnb es una enfermedad mortal, para el autor Guillem Frontera mata como el tabaco, y el dramaturgo Toni Gomila advierte de la falta de tejido social que provoca.

Hoy se presenta en Barcelona el manifiesto "Prou! Posem límits al turisme", que da cuenta del malestar general y del problema habitacional. Una toma de conciencia para recuperar lo que dejamos perder..

#### APUNTES DEL NATURAL – JL MARTÍN



ospecha que su peor rival en la empresa vota a Vox en la intimidad, aunque vaya de catalanista en las reuniones con el jefe, que es indepe? ¿Necesita adivinar si será mejor poner a Llach, a Serrat o a Rosalía antes de L'hora dels adéus en sus reuniones de antiguos alumnos de Ingeniería?

¿Quiere, en fin, desenmascarar al cuñao que pretende ser conservador de toda la vida en el club de golf pero vota a Pedro Sánchez, secretamente encandilado por el palmito indómito del presidente?

Salga usted de dudas y no obligue a mentir a nadie sobre su auténtica filiación política: la solución está en servirles -no es necesario pagarlo- un menú atrevido. Y al servir los platos, observad, amigos, observad...

Sugiero ostras con todos sus aromas -nada de limón ni amaneradas salsitas ponzu-; lamprea sanguinolenta cuasi cruda o... ¡caza! Esas perdices gibier que se dejan caer del gancho cuando la carne deviene putrefacta, pero

## Di qué hueles y te digo qué votas

#### Lluís Amiguet



para algunos deliciosa. O merguez, las inolvidables salchichas que huelen a descomidas ya antes de comerlas.

Si observa, cuando se sirven esas dudosas delicias, que su competidor, cuñao o rival en la petanca agria el gesto y tuerce la boca antes de pedir sin respirar un plato de espaguetis... ya lo tiene pillado: es más bien de derechas en lo político y lo moral.

Y no es mera ocurrencia, sino rigurosa constatación del espléndido artículo "Disgust sensitivity, political conservatism and voting" de Social Psychological and Personality Science, que me remite el doctor Rafael Guzmán.

Los científicos demuestran en él con datos que los conservadores en política y moral empiezan por serlo en olfato y gusto. Basta con fijarse en cómo hueles para saber cómo votas.

He hurgado en los arcones de mi memoria y puedo dar fe de que la correlación apuntada se cumple entre mis próximos (y supongo que explicaría mi debilidad por las almejas bien crudas). Hasta aquí es ciencia, pero no sé si suspirar por las croquetas, "como las de mi madre", es de nacionalista catalán o de pepero español, aunque sí evidencia un olfato insobornable al servicio de la patria..

## Oficio

#### Santi Vila



onestidad y solvencia. Esta es la impresión que causó el president Pere Aragonès en su discurso de hace unos días en el Cercle d'Economia. Pocos o ninguno le habíamos votado, pero después de escuchar el balance de su acción de gobierno, sincero y preciso, mu-

chos tuvimos la sensación de que el castigo electoral que acababa de recibir había sido demasiado severo. Es verdad que en un foro con una agenda tan marcadamente económica como la del Cercle, el mandato que quedaba atrás no podía merecer un aprobado. Demasiados titubeos, por ejemplo, a la hora de apoyar el aumento de la capacidad del aeropuerto o de culminar las obras de la famosa B-40. Y, como pasa en el resto de Europa, sin recetas mágicas ante el colapso de unos servicios públicos desbordados por la llegada masiva de inmigrantes, tan cargados de esperanzas como de necesidades, creencias e ideas propias. Eso por no hablar de una gestión de la sequía marcada por las contradicciones, el ideologismo y la improvisación.

Pero tan objetivos como esos reproches, lo habían sido sus logros en temas trascendentales como la política de reindustrialización, los acuerdos para la condonación de buena parte de la deuda o el traspaso de Rodalies. Y, aunque más intangible, de su etapa también ha sido reseñable la recuperación del sentido institucional, de las relaciones con el Ayuntamiento de Barcelona y con el Gobierno de España. Y todavía más, el honorable propósito de ser el presidente de todos, no tan solo de sus votantes o hermanos de la fe. Porque con Pere Aragonès se acabaron el activismo y las excentricidades. ¡Impagable!, pero por lo visto insuficiente.

Como seguramente todavía es pronto para explicar las razones de la última derrota de ERC, y más aún para entender por qué nuestras sociedades posmodernas entronizan y amortizan tan rápidamente y sin piedad a sus líderes, en este artículo me conformaría con señalar una característica que creo reconocer en Aragonès y que, en bien de todos, quizás deberíamos preservar un poco más de lo que hacemos. Me refiero a la necesidad de tener oficio. Porque, en un líder, la visión, la vocación y el



Prisioneros de la estética como somos, nadie considera adecuado que el expresident pase a liderar la oposición

carisma son importantes, pero saber lo que te traes entre manos también.

Pensando en nuestros políticos, mucho hemos escrito sobre la necesaria vocación, sobre la influencia de las circunstancias o, para humillación de los hombres y mujeres que procuramos ser razonables, sobre el peso de la suerte. También hemos reflexionado bastante sobre la importancia de su adecuada formación, en contenidos y sobre todo en habilidades comunicativas.

Hombres y mujeres sin apenas estudios han sido grandes políticos y, al revés, destacados gobernantes formados en las mejores universidades han resultado unos completos imbéciles. Más allá de su motivación, empatía y resiliencia, el buen político destaca por su capacidad de aglutinar apoyos en torno a sus propósitos y, aún más, de saber conservarlos cuando estos no se han cumplido.

Paradójicamente, un país tan pragmático como Catalunya hace años que no aprecia el valor de la experiencia, esto es, la importancia de tener oficio. Porque, ideario aparte, ¿cómo es posible que cuando formalice su renuncia y pase a engrosar la nómina de expresidents jubilados –con él ya serán cinco en veinte años–, Pere Arago-

nès vaya a cumplir 42 años? Justo en el momento más maduro y con más agenda de su carrera; en el preciso momento en que ya habrá serenado el ímpetu de sus ideales juveniles; justo entonces le enviaremos a dar de comer a las palomas desde el balcón de algún pomposo palacio modernista o le desterraremos a dar charlas insípidas por la Catalunya profunda. *Really?* 

Prisioneros de la estética como somos, nadie en Catalunya considera adecuado que, después de haber presidido la Generalitat, el ya expresident pase a liderar la oposición. El testimonio de personajes menores como en su día Cánovas y Sagasta, en España, o lord Salisbury y Disraeli en la Inglaterra victoriana, o del propio Chur-

chill alternando gobierno y oposición ni nos inmutan. Porque un expresident fiscalizando al gobierno entrante y aspirando a gobernar de nuevo es indigno. Al parecer, es mucho mejor emplear tiempo y dinero en su formación y cuando el tipo empiece a saber de qué va la cosa...¡echarle! Eso sí, no se preocupen, en el Cercle d'Economia le recibiremos siempre con un afectuoso aplauso de despedida, mientras esperamos al nuevo Mesías de turno...

n niño pequeño desaparecido, una pareja distanciada y una acusada, que resulta ser la pareja del padre. Parece el guion de una serie de ficción, pero es real. El asesinato en el 2018 de Gabriel Cruz, un menor de ocho años a quien su familia llamaba el pescaíto, fue uno de los sucesos más mediáticos de España. Es inimaginable sentir lo que ha sufrido la madre de Gabriel desde entonces. Pero no todo el mundo lo entiende así. Una productora de televisión preparaba hasta ayer mismo un documental para Netflix sobre lo ocurrido. Es el negocio de los true crime. El morbo tiene audiencia y la audiencia genera ingresos.

Cuentan los expertos que la pérdida de un hijo nunca se acaba de superar. Las piezas se pueden intentar recomponer, pero siempre falta una. Un hecho contranatural que el tiempo no puede terminar de curar. Las víctimas de este tipo de crímenes deberían gozar de una especial protección.

Patricia Ramírez, la madre del *pescaíto*, se presentó ayer en el Senado y su petición se hizo viral. Llevó una fotografía de su hijo de febrero del 2018, días antes de su des-

#### EL PATIO DIGITAL



Fernando H. Valls



#### El negocio del morbo en Netflix

aparición. Habían hecho un viaje a la nieve. Esa imagen es la que ella intenta recordar. La colocó delante, bien visible. Fue la instantánea que usaron los equipos de búsqueda para intentar encontrar a Gabriel. También la asesina se dejó ver con una camiseta con ella mientras se buscaba al niño. Esa imagen recorrió el país. El veredicto de las redes sociales apoyó sin fisuras a la madre coraje. "Lucrarse con una tragedia es repugnante", se pudo leer. Patricia Ramírez planteó incluso a los senadores un pacto de Estado que impida a los asesinos participar en documentales desde las cárceles. Apoyo mayoritario también a la propuesta.

Pero desde el punto de vista técnico, un buen número de usuarios mostraron su visión sobre la problemática. En efecto, podrían entrar en colisión dos derechos fundamentales: el de la creación artística contra el del honor, la intimidad y la propia imagen. "Eliminar el derecho a la libertad de expresión me parece excesivo", afirmó un usuario. Donde la ley no llega lo ideal sería aplicar el sentido común.

España vive un tiempo convulso que ha llevado a que un individuo que pone en duda que las vacunas de la covid salvaran miles de vidas reúna 800.000 votos en las elecciones europeas del pasado domingo. Son tiempos líquidos, de división, de trincheras, de polarización. Por eso es importante buscar la solidez. En la política, en la economía y en la vida, en general. No todo vale.

#### La mar salada

Irene Solà



stos días el mar todavía es tan frío que parece nuevo. Las primeras nadadas me han llevado a revisitar el libro Salt, fat, acid, heat (Sal, grasa, ácido, calor) de la cocinera Samin Nosrat. En concreto, el primer capítulo dedicado a la sal. Lo introduce con un recuerdo; nada tenía mejor sabor que las meriendas de infancia en la playa, cuando comías envuelta con una toalla a la sombra del parasol, muerta de un hambre que solo produce el agua. Según Nosrat, la perfección absoluta del gusto de aquellos mordiscos se debía al mineral que te recubría las manos, que se te secaba en la cara, que se te desconchaba en torno a los labios.

La sal o cloruro de sodio es uno de los nutrientes esenciales sin el cual las personas no podemos vivir, pero el cuerpo humano no puede almacenar mucho y tiene que consumirlo a menudo con el fin de poder desarrollar procesos biológicos vitales. Para asegurar la ingesta, en una de esas elegantes y delicadas carambo-

#### Y la hija pequeña exclamó: "Padre, te quiero más que a la sal"

las de la existencia, a nuestro paladar, añadir sal a los alimentos mejora y amplifica exponencialmente el sabor de los manjares.

¿Recordáis el cuento de la princesa y la sal? Había un rey que tenía tres hijas, y un día les preguntó cuánto lo amaban. La mayor dijo: "Padre, te quiero más que al pan". La mediana añadió: "Padre, te quiero más que al vino". Y la pequeña exclamó: "Padre, te quiero más que a la sal". Al monarca esta última comparación le pareció insultante y la desterró. Alerta de spoiler: la historia tiene un final feliz en que el rey se da cuenta de la importancia de la sal en la gastronomía y se reconcilian.

Toda la sal viene del mar. La sal que queda atrás cuando el agua de mar se evapora es sal marina, y la sal que se extrae de minas terrestres que eran antiguos lagos y mares, sal de roca. Y si alguien quiere saber por qué el agua de mar es salada, se le tendrá que contar otro cuento: érase una vez dos hermanos, uno que era rico y avaro, el otro, pobre y bonachón. Una vieja sabia dio al hermano bueno un molinillo mágico que concedía deseos, pero este lo prestó a su hermano avaro, que pidió sal al molinillo sin haber escuchado cómo hacerlo parar. De tantos kilos de cloruro de sodio que el molinillo produjo, su barco se hundió, junto con el aparato, que todavía está en el fondo del mar, moliendo sal.

#### CARTAS DE LOS LECTORES



Los lectores pueden enviar sus cartas a cartas@lavanguardia.es. La Vanguardia las agradece y escoge para publicar aquellas cuyo texto no supera los mil caracteres. Es imprescindible que vayan firmadas con nombre y apellidos y debe constar su DNI o pasaporte, la direc-

ción y el teléfono. No se publicarán escritos firmados con seudónimo o iniciales. La Vanguardia se reserva el derecho de resumir o extractar el contenido de las cartas y de publicar aquellas que crea oportuno. No se mantendrá correspondencia ni se atenderán visitas o llamadas telefónicas sobre originales no publicados.

#### Sou els culpables

De l'enorme abstenció que hi ha tornat a haver entre els votants independentistes la culpa no és de ningú més que de valtros, dels polítics de pa sucat amb oli del país. Heu malbaratat aquell esperit que ens va portar a posar l'Estat espanyol al caire de l'abisme i ens va fer estar en el punt de mira de tot el món. Ho heu rebentat tot i heu aconseguit desmoralitzar la gent que ho ha fet tot i ha fet de tot, que no us ha fallat mai, la bona gent que ho ha donat i us ho ha donat tot; heu dilapidat un capital enorme: rarament o mai en la història unes forces polítiques han tingut l'adhesió tan incondicional d'un poble com els "independentistes" han tingut la dels catalans. I ho heu malbaratat tot; algun dia sabrem si per covardia, per incapacitat o conscientment perquè en el fons no volíeu la independència. Repeteixo: no busqueu culpables perquè en sou valtros i només valtros. I l'única sortida mitjanament digna que us queda és anarvos-en cap a casa. Dubto que ho feu.

> Agustí Vilella i Guasch Cambrils

#### Arquitectura de qualitat

L'anunci del tancament temporal de la biblioteca Gabriel García Márquez per millorar la resposta de l'estructura no justifica la crítica cap als professionals de l'arquitectura ni pot ser motiu per desmerèixer-ne el disseny premiat. Els arquitectes creem espais que inspiren i milloren la qualitat de vida i quan una obra rep un guardó és un testimoni d'excel·lència i innovació. L'arquitectura és viva, s'adapta i millora contínuament i és necessària per construir les ciutats del futur. Això no obstant, si la crítica mediàtica menysté la professió, perdem la confiança de la societat en la

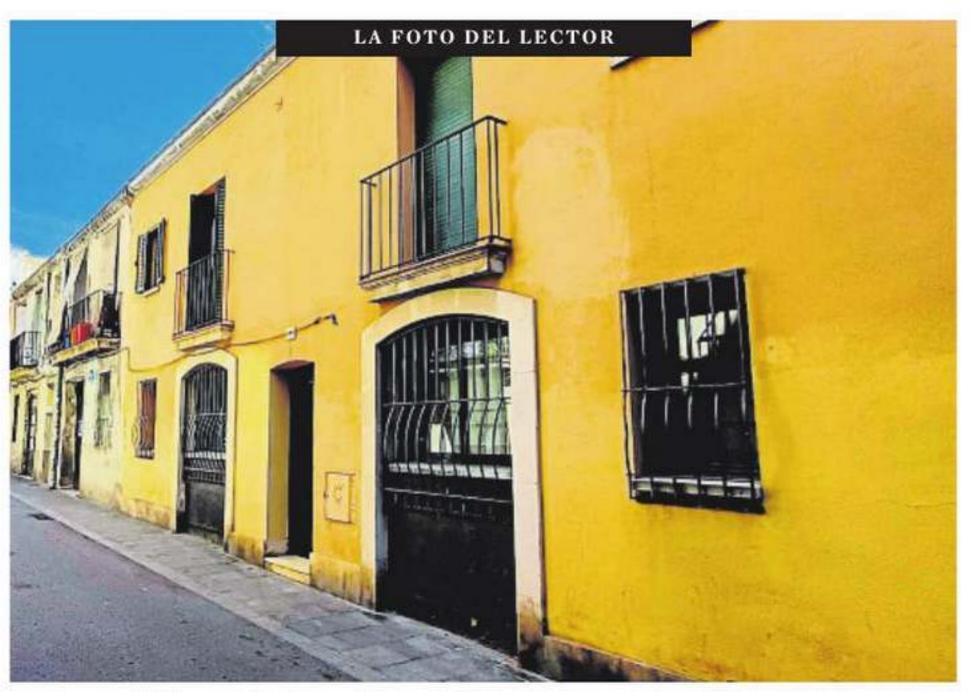

#### Cómo vivir en Barcelona como en un pueblo

Juan Peco Framis destaca que en Gràcia todavía se conserva un urbanismo diferente de la gran ciudad, como en la calle Mare de Déu dels Desemparats, donde uno tiene la sensación de estar en un pueblo dentro de Barcelona. Compartan sus fotos en participacion@lavanguardia.es

nostra feina. La millor biblioteca del món ho seguirà sent perquè, com va dir el jurat del premi Mies van der Rohe, "va més enllà de la seva arquitectura, contribuint a la transformació del barri i proporcionant un entorn confortable per a l'aprenentatge". Reivindiquem, si us plau, el paper dels arquitectes, ara i sempre, per la seva valuosa aportació a la societat.

**Guim Costa** Degà del Col·legi d'Arquitectes

#### Más buses en la playa

Desde hace ya varios años cuando llega el buen tiempo los autobuses en la Barceloneta van a tope de gente de pie, apretados, y aun así no están haciendo nada, cuando hay que poner más frecuencia de buses en todas las líneas. Es el caso de la V15, V19, D20, 47 o 59 (esta entre semana es de coche corto, y debería ser largo siempre). Compren más coches y contraten más chóferes, porque hay días en que es imposible entrar en el bus, ya que no cabe nadie más. Y los días festivos, que la frecuencia sea la misma que durante los laborables. ¿Está TMB realmente preparada para la Copa del América?

> Georges S. Martin Suscriptor Barcelona

#### Beques no cotitzades

L'1 de maig passat el BOE va publicar una ordre segons la qual els que vam ser becaris a la universitat mentre fèiem la tesi doctoral i no vam cotitzar a la Seguretat Social podíem pagar retroactivament i així computar com a vida laboral aquells anys de formació/recerca. Un dels requisits és presentar un certificat que acrediti aquesta activitat.

M'he adreçat a la Universitat Autònoma de Barcelona, amb còpies de les resolucions publicades al BOE de la concessió l'any 1981 i pròrrogues fins a l'any 1984, de la beca de Formació del Personal Investigador (FPI). El text del BOE indica que aquestes resolucions es comunicaven a la universitat de la qual depenia el becari. Per completar la documentació, vaig aportar un article publicat en una revista científica de química on s'agraïa la beca, i també l'expedient acadèmic per acreditar la defensa de la tesi doctoral en acabar el període de la beca. Resultat: com que no figuro a les bases de dades de la UAB, no em podem fer el certificat. Em consta que no soc l'únic en aquesta situació. Com pot ser que després d'haver estat anys a la UAB com a becaris, no siguem a les bases de dades, i no se'ns pugui fer el certificat?

Rafael Pi Granollers

#### ¿Estamos a tiempo?

¿Poner límites al turismo? ¿De verdad alguien piensa que aún estamos a tiempo?

**ANUNCIOS Y ESQUELAS** 

Por teléfono 902 178 585

ATENCIÓN AL SUSCRIPTOR

Tel.: 933 481 482

ATENCIÓN AL LECTOR

Cartas de los lectores

cartas@lavanguardia.es

defensor@lavanguardia.es

Defensor del lector

Barcelona Av. Diagonal, 477, 08036

Tel.: 93 344 30 00. Fax: 93 344 31 88

Tel.: 91 515 91 00. Fax: 91 515 91 09

Tel.: 93 481 22 00. Fax: 902 185 587

Madrid María de Molina, 54, 4.º. 28006

GODÓ STRATEGIES SLU

Juan Casado de Haro

Lleida

#### grupoGodo

#### JAVIER GODÓ, CONDE DE GODÓ Presidente

Carlos Godó Valls \_\_\_\_ Consejero Delegado Màrius Carol \_\_\_ \_\_\_\_Consejero Editorial \_\_\_\_\_Director General de Presidencia Ramon Rovira \_\_ \_Directora de Libros de Vanguardia y V. Dossier \_\_\_ Director General Corporativo Pere G. Guardiola \_\_\_\_ Director General Comercial y de Expansión Xavier de Pol \_\_\_\_\_ Director General de Negocio Media Jorge Planes \_\_\_\_\_ Director de Estrategia y Desarrollo Corporativo

#### LA VANGUARDIA

JAVIER GODÓ, CONDE DE GODÓ Presidente-Editor

Oscar Rodríguez \_\_\_\_ Director General Javier Martínez \_\_\_\_\_ Director Digital y Suscripciones Xavier Martin \_\_\_\_\_ Director Económico Financiero Juan Carlos Ruedas \_\_ Director de Marketing y Desarrollo de Negocio Edita LA VANGUARDIA EDICIONES SI Av. Diagonal, 477. 08036 Barcelona Tel.: 93 481 22 00 / 93 481 25 00

Internet www.lavanguardia.com Depósito legal B-6.389-1958 ISSN 1133-4940 (edición impresa)

Fax: 93 481 24 55

ISSN 2462-3415 (edición en linea en pdf) Imprime CRE-A IMPRESIONES DE CATALUNYA SL Poligono Zona Franca, calle 5, sector C. 08040 Barcelona

ROTOMADRID, SL. C/ Meridiano, 19. 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid Distribuye MARINA BCN DISTRIBUCIONS SL Calle E, 1 (esq. c/6). Pol. Industrial Zona Franca. 08040 Barcelona Tel.: 93 361 36 00

Difusión controlada por OJD

© LA VANGUARDIA EDICIONES, SL. BARCELONA, 2024. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Estapublicación no puede ser reproducida, ni entodo ni en parte, ni registrada en o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o casiquier otro, sin el permiso previo por excrito de la empresa editora. A efectos de lo previsto en el artículo 321 del Texto Refundido de la LPI, La Vanguardia Ediciones, SL se opone expresamente a la utilización de cuatesquiera contenidos de este diario con la finalidad de realizar reseñas o revistas de prensa con fines comerciales (press-clipping) sin contar con la previa autorización de La Vanguardia Ediciones, SL

#### Ascensor social averiado

#### Fernando Ónega



na de las noticias dolientes de los últimos días tiene mucho que ver con un derecho constitucional y es reflejo del drama que los técnicos llaman habitacional: en el primer trimestre de este año se han producido 7.424 desahucios. Siete de cada diez tuvieron como causa el impago del alquiler. La fría estadística significa que ese tipo de lanzamientos aumentó un 13,8 por ciento en ese periodo. Cada día, cerca de noventa familias y un número todavía desconocido de personas se quedaron sin techo bajo el que vivir por falta de recursos económicos para pagar el arrendamiento. Sospecho que la información es bastante habitual o conocida, porque ha sido poco destacada en los medios informativos, ocupados en difundir el fango fabricado por factorías malignas que ensucian el buen nombre de personas difíciles de desahuciar de un palacio llamado la Moncloa.

Como anotación puramente ocasional, este cronista apunta que or-

#### Resulta fácil echar a una familia que no tiene dinero para pagar el alquiler

ganizaciones que hace años practicaban un respetabilísimo y a veces heroico apostolado antidesahucio mostraron una reacción puramente estadística con fuerte olor a resignación o ganas de no incordiar al poder en tiempo electoral. Por lo leído esta semana, no es de buena educación que los jueces molesten a otros estamentos que andan en lucha por el poder, ni es de buen gusto oscurecer una economía que, al decir del presidente Sánchez, "va como un cohete".

Pues bien: ahora que el pastel de las urnas está repartido, hay que apuntar que la velocidad de ese cohete no es tan grande como se desprende de los grandes números de la economía; que, mientras los alquileres vacacionales alcanzan niveles de lujo o de gran lujo inalcanzables para las clases medias, se incrementa el número de personas que no tiene donde dormir a diario; que, mientras parece desesperadamente lento desalojar a okupas que se adueñaron de una vivienda con desalentadora impunidad, resulta fácil echar -lanzar, dicen los juristas- a una familia que a lo mejor tiene ancianos y niños, pero no dinero para pagar una renta. Esa es una de las realidades que hacen hablar de injusticia y desigualdad. Y, para que no suene a populista y demagógico, una de las realidades que demuestran que el pregonado ascensor social ha dejado de funcionar. Y, probablemente, de existir..

## Sociedad

#### Estrategia Estatal de Cuidados

## Objetivo 2030: un modelo público que cuide a los mayores en su casa

- El Gobierno aprueba una estrategia de cuidados que erradica las macrorresidencias
- Contará con un presupuesto inicial de 1.300 millones hasta el 2027 procedente de la UE
- La atención domiciliaria será central, con ayudas más intensas y nuevos servicios

#### CELESTE LÓPEZ

Primera Estrategia Estatal de Cuidados aprobada en la democracia, una ĥoja de ruta que se ha marcado como objetivo que en el 2030 ninguna persona dependiente, mayoritariamente mayores, abandone su hogar si no quiere. Que reciba los cuidados y la atención que precisan en su propia casa, en su entorno, con sus referencias y su red social. Y los que no quieran (o el grado de dependencia en la que se encuentre aconseje la institucionalización), que lo hagan en residencias donde sus derechos personales sean respetados. En habitaciones con sus pertenencias y recuerdos, con su intimidad y, sobre todo, con su capacidad de decidir, algo que se pierde de manera clara en una residencia. Todo esto pasa por acabar con las macrorresidencias y, para las existentes, reformar su organización.

El Consejo de Ministros aprobó ayer esta hoja de ruta que supone un cambio radical al sistema de cuidados actual. Liderado por el Ministerio de Servicios Sociales, esta estrategia nace de la experiencia de lo que se vivió durante la pandemia en estos centros, sobre todo, de lo que no se puede hacer. La covid visibilizó el modo de vida en estos espacios (en su mayoría), donde los horarios son estrictos, sin posibilidad de que el residente pueda escoger nada, donde uno duerme con personas con las que no tiene ninguna afinidad, en los que las duchas están programadas, las comidas, aún más, y donde por falta de profesionales, en muchas ocasiones y, sobre todo por la noche, se obliga a dormir con sujeciones o con pañal.";Eso es lo que queremos para las personas mayores?, ¿eso es lo que queremos para nosotros?", se preguntaron muchos de los 12.000 expertos que han colaborado en esta estrategia.

#### Cinco millones de personas

El desafío es grande, reconocen, porque este nuevo modelo de cuidados, centrado en la atención domiciliaria, requiere el despliegue de un sinfin de recursos en la comunidad y, por supuesto, financiación. Porque se dirige a un grupo muy numeroso: en este momento, unos cinco millones de



VICENÇ LLURBA

Ya existen residencias que se adaptan al nuevo modelo que se ha acordado ahora, como este centro de Flix

En este momento unos cinco millones de personas necesitan cuidados, cifra que aumentará en diez años

España cuenta con 720.000 profesionales de cuidados hoy y precisará de al menos otros 130.000 en el 2037 personas necesitan cuidados, una cifra que se multiplicará de manera considerable en los próximos años. Si ahora hay un 20% de personas con más de 65 años, en una década serán el 25%, y en dos, el 30%.

#### **Financiación**

Según fuentes de Servicios Sociales, hasta el 2027 se disponen de 1.300 millones de euros procedentes de distintos fondos europeos, que se destinarán en parte a reorganizar las actuales residencias para que cumplan los requisitos que se acordaron hace dos años (22.000 en este momento).

#### Un hogar en la residencia

El acuerdo marco firmado hace

un par de años entre el Ministerio de Servicio Sociales y las comunidades establece que las nuevas residencias estarán limitadas a 75, 90 o 120 plazas, dependiendo de la ubicación del centro. Estos límites no se aplicarán a las que ya están construidas. La vida en los nuevos centros residenciales se organizará en pequeñas unidades de convivencia, con un máximo de 15 personas. Estas tendrán sala de estar, comedor y un espacio para la preparación de comidas, y dispondrán de forma gratuita de conexión y dispositivos para el acceso a internet, tanto en espacios comunes como privados. Es decir, como apartamentos dentro de las residencias. Las residencias ya construidas tendrán un plazo para reconvertir los centros hasta el 31 de diciembre del 2029.

#### **Cambios legales**

A esta financiación hay que sumarle nuevas partidas presupuestarias, como las destinadas al servicio de dependencia (la ley de Dependencia se va a modificar), infancia y juventud (también se modificarán los cuidados en los centros de acogida de menores), y los de personas con discapacidad. "Hay que ampliar los recursos económicos, por supuesto, pero sobre todo hay que reorientar todos los que hay en la actualidad", señalan desde Servicios Sociales.

Este cambio de modelo no solo afecta a los mayores, también a las personas con discapacidad, y sobre todo, a las familias, ya que el 70% de los cuidados los realiza el propio entorno familiar y, dentro de ellos, mayoritariamente las mujeres. Y a los profesionales, unos 720.000, según la Seguridad Social, el 82% mujeres. Según los cálculos del Ministerio de Servicios Sociales, entre 10 y 15 millones de personas estarían afectadas por el nuevo modelo de cuidados en este momento.

#### Concienciación

Lo primero que se precisa, aseguran desde el departamento que dirige Pablo Bustinduy, es un cambio de mentalidad. "La mayoría de la gente ha asumido que cuando uno se encuentre con dificultades serias para llevar su vida irá a una residencia. Aunque no quiera y no le guste. Es como el fin de un camino, en el que prefiere no pensar. ¿Y por qué ha de ser así? Las encuestas realizadas ponen de manifiesto que la gran mayoría de las personas quieren vivir en sus casas y recibir allí los cuidados que precisan. Pero hemos claudicado. Nos conformamos con que nos atiendan y no con vivir como queremos", señalan desde Servicios Sociales. Y eso impacta negativamente en su salud.

Esa claudicación explica, en parte, que este debate no esté encima de la mesa como uno de los grandes problemas que debe abordar este país (y la gran mayoría), máxime cuando en breve llegará una "oleada" de mayores que han tenido una vida activa e independiente que poco tiene que ver con anteriores generaciones.

#### Atención domiciliaria

¿Cómo ser atendido en el hogar? Por lo pronto, ampliando los servicios de atención a domicilio de manera clara y contundente, con más intensidad y con gestores de cuidados que diseñen los cuidados de manera personalizada. Además, reformando y cuidando las viviendas y ampliando la cartera de servicios actuales con otros modelos de viviendas comunitarias, como el cohousing.

#### Más profesionales

A nadie se le escapa que se precisarán muchos profesionales. Según la OCDE, casi 130.000 en el 2037, y no solo de auxiliares de geriatría. Habrá que ampliar la cartera con nuevas profesiones. En este momento, las condiciones de este sector son precarias, con profesionales (sobre todo mujeres) sobrecargadas. No solo hay que incrementar las ratios de sanitarios en los centros residenciales y en la atención domiciliaria, sino establecer también condiciones dignas para este colectivo, algo en lo que ya trabaja el Ministerio que dirige Yolanda Díaz.

Ministerio y comunidades ya han acordado una mejora de las ratios de trabajadores por persona con discapacidad: en términos generales, en las residencias de atención directa conjunta se incrementará a 0,51 en el 2030 en personas mayores, y a 0,58 en personas con discapacidad.

## "Nos negamos a reconocernos en el viejo que seremos, pero ahí vamos a llegar"

**Javier Yanguas** 

Psicólogo, gerontólogo, director científico del programa de mayores de la Fundació La Caixa



ÁLEX GARCIA

Javier Yanguas el pasado 27 de mayo en Barcelona, donde conferenció sobre la nueva longevidad

#### ENTREVISTA

MAYTE RIUS

Barcelona

avier Yanguas (San Sebastián, 1963) lleva décadas trabajando en el ámbito del envejecimiento y cuando le invitan a hablar sobre longevidady sobre "mayores", lo primero que destaca es la heterogeneidad de ese colectivo tanto en términos de edad como de pensamiento, de cultura, de recursos económicos, de salud... Y lo segundo, que los modelos actuales de entender la vejez no son válidos para quienes están llegando a ella, la generación del baby boom, que "además de ser una de las más formadas de la historia de España, son una legión de 14 millones de personas que lucharon por el aborto, por los derechos de la mujer, que han tenido una actividad política destacada, han conseguido y disfrutado de muchos derechos y van a poder vivir otras dos o tres décadas".

Se dice que los octogenarios de hoy son los sexagenario de antes. ¿Estamos idealizando la vejez?

Yo intento no hacerlo. Sí veo que se está transformando el ciclo vital de la fase adulta, como pasó con la adolescencia, que antes no existía y se pasaba de niño a adulto. Ahora encuentras gente con sesenta y tantos años que tienen las características de adulto: están en una etapa de crecimiento y desarrollo. Pero eso no quita que

con la vejez también venga luego la fragilidad, las enfermedades crónicas y el aprender a vivir con piedras en los zapatos que no te puedes sacar; es decir, una etapa sin dependencia pero con limitaciones. Y después, para algunos, la dependencia. No se puede entender la vida sin todo eso, ni entender el envejecimiento negando lo evidente: que envejecer a veces no es fácil y tenemos que

adaptarnos a esa vida limitada.

En una sociedad que prima ser felices y autosuficientes, cuesta encajar que uno se vuelva vulnerable y menos autónomo, y quizá por eso se idealiza la nueva vejez.

Hay un proceso claro de trivialización del sufrimiento y una tiranía de la felicidad, como si esta dependieradeti. Pero lagente avecestiene que vivir con un cáncer, con covid persistente o con dificultades para subir y bajar escaleras, y no depende de su actitud superarlo. Si banalizamos todo esto lo que hacemos es pasar el sufrimiento a los márgenes de la vida, cuando la vida también es eso. Pero cada vez veo menos tolerancia a la frustración; no queremos enfrentarnos a la realidad y la eludimos poniéndonos bótox, pelo u operándonos. Lo dijo muy bien Simone de Beauvoir: nos negamos a reconocernos en el viejo que seremos. Pero, salvo cataclismo, ahí vamos a llegar todos. Sin embargo, es impresionante las pocas personas de alrededor de 60 años que se plantean nada de la vejez, y eso impide entrar en esa etapa sabiendo lo que hay y plani-

ficando para poder disfrutarla.

#### Esos sexagenarios ¿cómo esperan envejecer?

Es gente que ve la jubilación como el paraíso del descanso, que quiere quitarse los horarios, las obligaciones... Ahí hay dos tipos: los que diferencian entre la obligación y el compromiso y los que no. La obligación es algo impuesto externamente y eso hay que diferenciarlo del compromiso, de hacia dónde quiere poner el rumbo en esa etapa. Los que piensan que son lo mismo creen que una

#### Planificar con realismo Envejecer a veces no es fácil, y tenemos

es fácil, y tenemos que adaptarnos a esa vida limitada"

#### Papel de los mayores

"Hay que cambiar esa mirada de la vejez tan hedónica que nos hace irrelevantes"

vida buena es una vida libre de compromiso, pero tras tres o cuatro años jubilados, descubren que no es lo que esperaban, y por eso creo que el mayor reto es llenar esa vida de contenido.

¿Y qué les preocupa?

Tienen un miedo enorme a los problemas de salud porque piensan que la salud es lo que les permite la vida. También temen la soledad. Y tienen una mirada del cuidado muy distinta a la de las generaciones anteriores: están dispuestos a cuidar de sus nietos pero sin dejar de hacer su vida, y no quieren que sus hijos les cuiden como ellos tuvieron que cuidar a sus padres. Y, los que tienen hijos o sobrinos, están preocupados por el futuro que dejan.

La soledad va en aumento porque las familias cada vez son más reducidas y están más lejos. ¿Qué soluciones habría que adoptar?

La soledad es algo que todos sentimos, es parte de la condición humana, y hay que empoderarse para aprender a vivir las situaciones de soledad y tener capacidad de manejarla. Dicho esto, también tenemos que comprometernos con las relaciones, con la participación en la comunidad, porque yo veo unas relaciones interpersonales cada vez más frágiles, cada vez con menos empatía y más marcadas por el coste-beneficio. También hay una responsabilidad política: hemos de invertir en arquitectura comunitaria, en redes para conectar personas. No podemos decir que el deseo de los mayores es envejecer en casa y no hacer nada para ello, porque eso requiere apoyos y nuevos servicios.

¿De qué tipo?

Por ejemplo, nuevas maneras de entender la ayuda a domicilio para que sea capaz de asumir cuidados de más complejidad. Y juntar servicios de proximidad, que sean menos burocráticos y más adaptables a cada persona.

¿La tecnología ayudará?

¿Qué hará ChatGPT? ¿Te va acoger de la mano? ¿Te va a consolar si estás llorando? Los cuidados podrán usar tecnología, pero son personas que cuidan de personas.

Los mayores de 65 años van ganando peso en la sociedad. ¿Qué papel van a tener?

Ese es otro de los retos de la longevidad. En la medida en que se piense que la jubilación laboral es la jubilación de la vida, eso te lleva a los márgenes, a no a ser alguien importante en tu sociedad. Hay que cambiar esa mirada de la vejez excesivamente hedónica que nos hace irrelevantes.

¿Cómo?

Necesitamos recuperar el talento de los mayores, tener un modelo de vejez que prime el compromiso, incluso en términos económicos. No digo con un sueldo, pero sí diferenciar entre quienes se comprometen y quienes no. Necesitamos una sociedad en la que las personas mayores miren más allá de su propio colectivo y de sus necesidades, porque no olvidemos que pronto van a suponer el 40% de los votos.

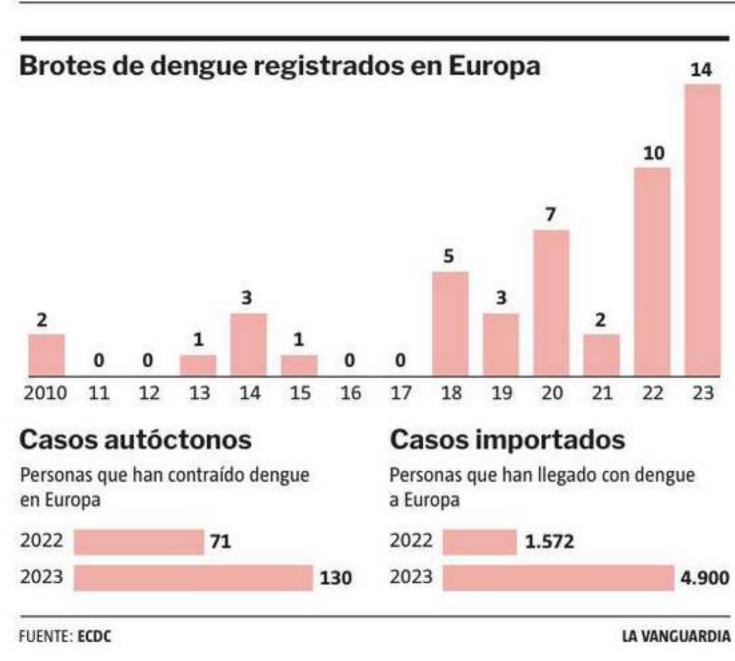

# Alerta europea por el aumento de virus transmitidos por mosquitos

En España "se dan las condiciones para tener brotes este verano", avisa el ECDC

Canal **Big Vang** www.lavanguardia.com/ciencia



JOSEP CORBELLA Barcelona

Las infecciones causadas por mosquitos, algunas de ellas potencialmente graves, están en rápida expansión en Europa, advirtió ayer el Centro Europeo de Prevención y Control de Enferme-dades (ECDC). El fenómeno se atribuye al aumento de viajeros que llegan de regiones donde estas infecciones son endémicas y a los contagios locales producidos por los mosquitos capaces de transmitir enfermedades, cada vez más abundantes en Europa

En España "se dan las condiciones para tener brotes este verano", informó en rueda de prensa Céline Grossner, principal especialista del ECDC en infecciones transmitidas por mosquitos. Por un lado, porque "habrá importaciones de virus" y, por otro,

debido al cambio climático.

porque "la especie Aedes albopictus [o mosquito tigre] está establecida".

Aunque el número de personas infectadas en Europa por ahora es pequeño, "veremos un aumento en los próximos años", advirtió Andrea Ammon, directora del ECDC.

El dengue, una infección vírica con frecuencia asintomática, pero que puede provocar síntomas gripales y en una minoría de casos causa complicaciones graves y puede ser mortal, es la enfermedad transmitida por mosquitos que está en más rápida expansión. El número de contagios locales registrados en Europa aumentó un 83% entre el 2022 y el 2023, al pasar de 71 a 130 casos anuales. El número de casos importados se triplicó, al pasar de 1.572 a 4.900.

Se espera que las cifras sean más altas en el 2024 debido a la epidemia de dengue sin precedentes que se está registrando en Sudamérica y al aumento del número de viajeros que llegan a Europa procedentes de zonas afectadas. Los mosquitos que transmiten el dengue son del género Aedes, como el mosquito tigre, que está en expansión ayudado por el cambio climático y que ya es endémico en trece países europeos, entre ellos España.

También el Aedes aegypti puede transmitir el dengue. Aunque en Europa por ahora solo ha conseguido arraigar en Chipre, "su potencial para establecerse en otras partes es preocupante debido a su capacidad para transmitir patógenos y su preferencia por picar a personas", advierte el ECDC en un comunicado. Si el Aedes aegypti se extiende en Europa, podrá transmitir el zika, el chikungunya y la fiebre amarilla, además del dengue.

El ECDC llama la atención también sobre el virus del Nilo Occidental, que ya es endémico en España. En el 2023 se notificaron 713 casos en nueve países europeos, de los que 67 fueron mortales. Lo transmiten mosquitos de la especie Culex pipiens, que se encuentran en toda Europa, y cuyo periodo de actividad se está alargando debido al cambio climático. Si tradicionalmente estaban activos de junio a octubre, este año ya se ha notificado un primer caso de fiebre del Nilo Occidental en una persona de Sevilla en marzo, y el año pasado se registraron infecciones en caballos hasta finales de otoño.

El ECDC recomienda a las personas que viajen a regiones donde el dengue es endémico que utilicen repelentes de mosquitos y que se protejan con ropa adecuada. Además, utilizar mosquiteras en ventanas y dormir en habitaciones con aire acondicionado reduce el riesgo de picaduras, añade el organismo europeo.

#### La fiebre del Nilo Occidental y el dengue son las infecciones que más preocupan

Otra medida recomendada es evitar que quede agua estancada en jardines o balcones, por ejemplo en macetas, ya que los mosquitos la utilizan como lugar de cría. Asimismo, el ECDC recomienda extremar las medidas de vigilancia por parte de las autoridades sanitarias para asegurar una detección precoz de los casos e investigar medidas de control de las poblaciones de mosquitos.

## Los decomisos de ketamina se triplican en Europa: 2,8 toneladas

DOMINGO MARCHENA

Barcelona

Europa alerta contra la proliferación de drogas sintéticas potentes y reconoce que queda mucho trabajo por hacer contra "las sustancias más novedosas" porque "carecemos de una buena comprensión de los patrones de uso de estas sustancias". Y su crecimiento no para. Un dato. En el 2021, en la UE se decomisó menos de una tonelada de ketamina. Un año después fueron 2,8.

La mayor parte de esta droga procedía de India, Pakistán y China, según el último informe del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (que se puede leer en nuestra web). La ketamina es un anestésico sintetizado en los años sesenta con fines médicos y veterinarios. Su uso como estupefaciente, habitualmente inhalado, aunque también se puede inyectar, causa graves problemas neurológicos, cardiovasculares o de salud mental, entre otros. Las mezclas que se venden como cocaína rosa también pueden contener ketamina. Los europeos están cada vez más expuestos al policonsumo de psicotrópicos.

Solo el año pasado se detectaron 26 de estas nuevas sustancias, con lo que ya hay 950 en el radar del Observatorio

Europeo de las Drogas y las Toxicomanías. Esta institución ha realizado una radiografía preocupante sobre este problema, que destaca la creciente extensión de los tentáculos del narcotráfico en España. El documento alerta de estupefacientes sintéticos camuflados como chucherías.

El observatorio (también conocido por las siglas EMCDDA, de European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction) tiene su sede central en Lisboa. Sus informes anuales son un toque de atención sobre los peligros de las drogas. El relativo al 2024, que se hizo público ayer, sostiene que el mar es la principal vía de entrada de la droga.

"Casi el 70% de las incautaciones de las autoridades aduaneras se producen en los puertos de la Unión Europea". El documento recuerda que "en el 2023, España informó de la mayor incautación de cocaína de su historia en un único envío: 9,5 toneladas de coca ocultas en plátanos procedentes de Ecuador". Los puertos españoles lideran este triste

#### Las incautaciones europeas de cocaína ya superan a las que se hacen en EE.UU.



XAVIER GOME

Decomiso de drogas sintéticas

podio, junto a los de Bélgica y los Países Bajos. Aunque "otros puertos europeos más pequeños están amenazados", Bélgica (111 toneladas de cocaína incautadas el año pasado), España (58,3) y los Países Bajos (51,5) son un triunvirato invencible. Los decomisos en nuestro país han colaborado a que las incautaciones comunitarias sean de récord por sexto año consecutivo y superen a las de Estados Unidos, "históricamente uno de los mayores mercados de esta droga"...

## Hallados nuevos antibióticos en animales extintos como el mamut gracias a la IA

JOSEP FITA Barcelona

Investigadores de la Universidad de Pensilvania (EE.UU.), encabezados por el científico español César de la Fuente, han hallado antibióticos en animales extintos, como el mamut lanudo, con la ayuda de la inteligencia artificial (IA). "Son moléculas que se extinguieron a lo largo de la evolución y que jamás se habían explorado anteriormente como fuente de antibióticos. Lo que hemos hecho es resucitar alguna de ellas", explica De la Fuente a La Vanguardia.

Las han hallado en distintas especies: en el mamut lanudo, un
perezoso gigante o en un pingüino extinguido. ¿Y cómo lo han hecho? Han desarrollado un algoritmo "muy potente" (de nombre,
APEX) con el que han explorado
el extintoma, que recoge todos los
organismos extintos disponibles
para la ciencia.

En su investigación, publicada en la revista *Nature Biomedical* properties properties de moléculas, entre las que detectaron cerca de 11.000 to la properties de moléculas, entre las que detectaron cerca de 11.000 to la properties de moléculas que detectaron cerca de 11.000 to la properties de moléculas que detectaron cerca de 11.000 to la properties de moléculas que detectaron cerca de 11.000 to la properties de moléculas que detectaron cerca de 11.000 to la properties de moléculas que detectaron cerca de 11.000 to la properties de moléculas que detectaron cerca de 11.000 to la properties de moléculas que detectaron cerca de 11.000 to la properties de moléculas que detectaron cerca de 11.000 to la properties de moléculas que detectaron cerca de 11.000 to la properties de moléculas que detectaron cerca de 11.000 to la properties de moléculas que detectaron cerca de 11.000 to la properties de moléculas que detectaron cerca de 11.000 to la properties de moléculas que detectaron cerca de 11.000 to la properties de moléculas que detectaron cerca de 11.000 to la properties de moléculas que detectaron cerca de 11.000 to la properties de moléculas que detectaron cerca de 11.000 to la properties de moléculas que de moléculas que detectaron cerca de 11.000 to la properties de moléculas que detectaron cerca de 11.000 to la properties de moléculas que detectaron cerca de 11.000 to la properties de moléculas que detectaron cerca de 11.000 to la properties de moléculas que detectaron cerca de 11.000 to la properties de moléculas que de molé

que no se encuentran expresadas

## Los mejores reducen infecciones en ratones a niveles muy similares a la polimixina B, que se usa en hospitales

en el mundo biológico de hoy.

De esas, sintetizaron 69 y las probaron contra bacterias. La mayoría se mostraron activas en placas de Petri (*in vitro*) en el laboratorio. Las más prometedoras las probaron después en vivo en dos modelos de ratón de relevancia preclínica. "Las mejores fueron capaces de disminuir las infecciones en ratones a niveles muy similares a un antibiótico como la polimixina B, que se usa en los hospitales en la actualidad".

En particular, fueron tres las que arrojaron los resultados más esperanzadores: la mamutina, que proviene del mamut lanudo; la elefantina, que procede del elefante antiguo, y la milodona, que deriva del perezoso gigante. Las tres, bautizadas por los mismos investigadores, son ya candidatos a antibióticos preclínicos.





#### Infraestructura clave

## El Circuit Barcelona-Catalunya se reinventa para ser un referente mundial



CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA

La instalación acelera su modernización; destaca el espectacular Rooftop, que se estrenará coincidiendo con el Gran Premio de España de Fórmula 1

Debajo, 'render' del edificio Rooftop del Circuit

lona-Catalunya está inmerso en un ambicioso proyecto de transformación para posicionarse como el trazado permanente más moderno de Europa. Con un plan de inversiones de 50 millones de euros hasta 2026, el Circuit acelera su modernización promoviendo un modelo más sostenible, innovador, industrial y digital, de cara a convertirse en una infraestructura clave para el país.

El proyecto busca que la instalación de Montmeló genere fuentes de ingresos a través de nuevas líneas de negocio e incremente sus sinergias con la industria, especialmente la vinculada con la movilidad verde.

Gran parte de los trabajos de mejora de la infraestructura ya pueden apreciarse, como la reforma integral de la torre de control, la sala de briefing, la de prensa, las oficinas de comisarios y cronometraje y las zonas de hospitalidad. También se han creado nuevos despachos y salas para realizar actos y encuentros de tipo empresarial y



CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA

social. Además, la terraza del edificio de boxes se ha remodelado con la construcción de una nueva cubierta.

#### Referente en sostenibilidad

El nuevo plan pretende convertir al Circuit de Barcelona-Catalunya en líder del compromiso medioambiental y de las transformaciones que este tipo de instalaciones deben llevar a cabo ante la emergencia climática. Actualmente, el Circuit es ya un referente mundial por su compromiso con la sostenibilidad y el respeto de su entorno, pero el objetivo es ir más allá.

En este contexto, el pasado mes de octubre el Circuit inauguró la mayor instalación pública fotovoltaica de autoconsumo de Catalunya. Desde entonces cuenta con un total de 1.239 paneles solares que generan el 33% de la energía que consume el Circuit actualmente.

#### Nace el Rooftop, el nuevo icono del Circuit

Entre las novedades de 2024 destaca la creación del Rooftop, una pasarela que conecta el paddock con la zona del Estadi. Este espacio, junto a la cubierta de la Tribuna Principal (emblema del trazado catalán), será un nuevo elemento icónico del Circuit y ofrecerá una perspectiva sin precedentes de la pista. Está previsto que el Rooftop se estrene durante el Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebrará del 21 al 23 de junio.

#### **Nuevos ingresos**

Además de la sostenibilidad medioambiental, el plan busca también la diversificación para generar nuevos ingresos. Su objetivo es mejorar la generación directa de recursos económicos y ser más eficiente de la mano de la digitalización. Más allá de los 4.675 metros de pista, el Circuit dispone de 25 hectáreas de áreas verdes que posibilitan la organización de eventos singulares vinculados al mundo del entretenimiento y el ocio saludable.

La capacidad organizativa y la experiencia en la celebración de eventos de masas es un valor añadido del Circuit a la hora de diversificar sus líneas de negocio durante todo el año.

Asimismo, el Circuit se convertirá en una herramienta de dinamización de la industria

#### El pasado mes de octubre el Circuit inauguró la mayor instalación fotovoltaica de autoconsumo pública de toda Catalunya

y la innovación tecnológica en Catalunya, especialmente la vinculada a la movilidad verde y la automoción, que se enfrenta al reto de la descarbonización de su producción. Una herramienta alineada con el objetivo del Govern de reindustrializar Catalunya.

## Las monjas de Belorado tensan el pulso y dan otro paso hacia su posible excomunión

Las religiosas se han negado a entregar las llaves del convento al arzobispado

ANDER GOYOAGA

Bilbao

El rocambolesco cisma eclesial protagonizado por las monjas de Belorado (Burgos) y Orduña (Bizkaia) sigue enredándose y no da visos de acercarse a una solución. Las clarisas rebeldes, alineadas con la Pía Unión de San Pablo Apóstol, se negaron ayer a entregar las llaves del monasterio al arzobispado de Burgos, incumpliendo de esta manera el primer ultimátum que les habían lanzado. Al inicio de la próxima semana se cumplirá la fecha límite para el segundo ultimátum lanzado por la Iglesia: deberán decidir si siguen alineadas con la Pía Unión y el falso obispo Pablo de Rojas, lo que conllevaría su excomunión.

De esta manera, las miradas están puestas ahora en el calendario, con varios días marcados en rojo la próxima semana. El arzobispado ha evitado meter a todas las monjas de estos conventos en el mismo saco. De las quince religiosas que han aparecido en torno a esta polémica, cinco han evitado manifestarse de forma pública, de manera que la Iglesia ha optado por dejarlas al margen. Otras tres de las monjas, las que denunciaron al arzobispo de Burgos, Mario Izeta, tendrán que comparecer en el tribunal eclesiástico a comienzos de la próxima semana, probablemente el lunes (el plazo otorgado, en sí, concluye el domingo) para que este órgano decida su eventual excomunión. El ultimátum para las otras siete monjas, finalmente, concluye el día 21.

Los precedentes invitan a pensar en que el cisma eclesial puede terminar en la excomunión de las religiosas, algo perfectamente factible según las fuentes consultadas. De hecho, el falso obispo Pablo de Rojas, líder de la Pía Unión de San Pablo Apóstol, que presta "asistencia espiritual a las monjas", ya fue excomulgado por Mario Iceta, arzobispo de Burgos.



Clarisas de Belorado tras denunciar al arzobispo de Burgos, Mario Iceta

SANTI OTERO / EFE

El último episodio protagonizado por las monjas en las últimas horas es elocuente de su voluntad de mantener el pulso. Antes de la medianoche del lunes al martes las monjas debían haber entrega-

#### El ultimátum para que las clarisas declaren si se alinean con la Pía Unión se consumará la próxima semana

do al arzobispado las llaves del convento de Belorado, tal y como se lo había solicitado la Iglesia, pero no lo hicieron.

José Ceacero, lugarteniente de Rojas y conocido coctelero en Bilbao antes que cura, ironizó ayer ante los medios de comunicación al respecto: "Si no me han entregado las llaves a mí, que no puedo abrir la verja, cómo se las van a entregar a otra persona". Este portavoz de la Pía Unión añadió que la denuncia contra Mario Iceta, "por abuso de poder y por usurpación de la representación legal por parte del señor Iceta", sigue adelante. Tras su comparecencia, las monjas llamaron a la Guardia Civil para evitar que varios cámaras grabaran el interior.

Como es conocido, las monjas rebeldes, apoyadas por la Pía Unión, se enfrentan al arzobispado de Burgos por una cuestión de carácter económico: le acusan de haber bloqueado una operación inmobiliaria para comprar el monasterio de Orduña, vendiendo antes otro monasterio situado en Derio (Bizkaia). Este enfrenta-

miento les llevó, además, a anunciar que "prestarán obediencia" a De Rojas y la Pía Unión, renegando de la Iglesia de Roma.

En las últimas horas se ha conocido, a través del diario ABC, que las monjas llegaron a hipotecar en el mes de marzo el monasterio de Derio, que habían abandonado en el 2020, de manera que recibieron 720.000 euros que iban a destinar a la compra del monasterio de Orduña. El arzobispado, que ha bloqueado las cuentas de las monjas, según denuncian, quiere zanjar este cisma en los próximos días, mientras que la Pía Unión anuncia una larga batalla: "Esto va a ser una guerra larga, no se va a resolver en dos días como ellos pretenden. Se ganarán o se perderán batallas, pero ya se verá quién gana", expresó Ceacero después de recibir los ultimátums de la Iglesia.

#### Los fertilizantes y el estiércol disparan el N<sub>2</sub>O, un potente gas invernadero

A. CERRILLO Barcelona

El uso creciente de fertilizantes nitrogenados y el estiércol animal son grandes focos de calentamiento de planeta. Los sistemas insostenibles de producción de alimentos y, en concreto, la inadecuada aplicación de fertilizantes nitrogenados en los campos, han disparado las emisiones de óxido nitroso (N2O). Se trata de un potente gas de efecto invernadero, el tercero en importancia por el volumen de sus emisiones, detrás del dióxido de carbono y el metano. Las emisiones de óxido nitroso procedente de las actividades humanas aumentaron un 40% en las pasadas cuatro décadas (1980-2020), según un informe del Global Carbon Project.

El uso de fertilizantes nitrogenados en la agricultura, así como la producción y el uso del estiércol ganadero es la mayor fuente de emisiones de N2O a la atmósfera causada por el hombre. Por esta razón, los expertos han puesto la mirada en la producción agrícola, que representó el 74% de las emisiones de óxido nitroso provocadas por el hombre. "La creciente demanda de carne y de productos lácteos también ha contribuido a un aumento de las emisiones con el incremento en la producción de estiércol, responsable de las emisiones de N2O", dice el informe.

No existen buenas alternativas a los fertilizantes nitrogenados libres de N<sub>2</sub>O. Por eso los expertos abogan por evitar las malas prácticas, como arrojar los fertilizantes mucho antes de la siembra. "Hay que aplicar los fertilizantes cuando la planta lo necesita, no cuando al agricultor le vaya bien, y asegurarse de que vayan a la raíz", dice Pep Canadell, director del Global Carbon Project.

## La ONCE premia la solidaridad en Catalunya y distingue el coraje de Unzué

La ONCE premió ayer la solidaridad que recibe de la sociedad catalana con la entrega de sus Premios Solidarios Catalunya 2024. Los galardonados han sido: el Lloc de la Dona-Germanes Oblates (en la categoría Institución, organización, entidad u oenegé), el programa *La Porteria* de Betevé (Medio de comunicación), Juan C. Unzué (Persona física), Topromi (Empresa) y el Ayuntamiento de Altafulla (Administración). El acto, en el Teatro Muni-

cipal de Girona, estuvo presidido por Carles Campuzano, conseller de Drets Socials, y Lluc Salellas, alcalde de Girona, como anfitrión. También participaron Miquel Noguer, presidente de la Diputación de Girona, y Mercè Batlle, presidenta de Cocarmi; Ángel Sánchez, director general de la ONCE; Enric Botí, delegado de la ONCE en Catalunya, y David Bernardo, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Catalunya. / **Redacción** 



DAVID BORRAT / EFI

Foto de familia de todos los premiados, con los representantes políticos y de la ONCE



Estudiantes el primer día de las pruebas de acceso a la universidad de este curso

## La nueva PAU recorta las opciones de elegir y penaliza las faltas de ortografía

Educación aprueba una selectividad para el 2025 más homogénea territorialmente

CARINA FARRERAS Barcelona

El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de real decreto que regulará a partir del próximo curso 2024-2025 la prueba de acceso a la universidad (PAU). Hay varios cambios, para empezar, el nombre. Se acaban las EBAU, las EVAU, la selectividad y otras maneras como se ha llamado esta prueba, y se unifica en todas las comunidades las PAU, acrónimo de pruebas de acceso a la universidad. Se da la circunstancia de que así se han llamado estas pruebas en Catalunya desde hace años.

El segundo cambio es que se eli-

minan la flexibilidad en la opcionalidad en las preguntas que ha durado cinco años. Tampoco se vuelve al modelo anterior, elegir entre prueba A y B. Habrá solo una opción de prueba.

Este ejercicio estará estructurado por apartados que contendrán una o varias preguntas. Se podrá dar la opción de elegir preguntas, pero, según la normativa que se aplicará, el diseñador de las pruebas (corresponde elaborarlas a las comunidades autónomas y a las universidades) deberá garantizar que el alumno no puede jugar con la estrategia de estudiar la mitad de la materia. Esto es lo que ha ocurrido en esta edición en varias comunidades autónomas. En

Catalunya ocurrió en historia. Así, se establece que "en ningún caso, la opcionalidad no implicará poder estudiar menos temario".

El decreto también exige que el

70% de la nota del examen se obtenga por las preguntas abiertas que implica redacción de textos o semiconstruidas. Este criterio trata de unificar una de las gran-

#### La prueba única del PP

una semana después de que el Senado aprobara una moción del PP para implantar unas PAU comunes en las 14 autonomías en las que gobierna. Los populares ya intentaron promover una prueba única para este curso,

pero se toparon con la dificultad de que respondiera a diversos currículos (las autonomías diseñan parte de los mismos). Por su parte, la ministra Pilar Alegría aseguró ayer que el decreto se ha trabajado con las autonomías, docentes y campus. des diferencias entre los exámenes de selectividad entre las comunidades autónomas. En algunas comunidades son más frecuentes que en otras los exámenes tipo test, lo que es percibido como "más fácil" o, en todo caso, juega un papel mayor la suerte.

un papel mayor la suerte.

Los estudiantes se examinarán de cuatro materias (cinco si hay lengua propia). Las comunes son lengua y literatura castellana, lengua extranjera y, a elegir, entre historia de España o filosofía. La cuarta materia es la que corresponde a la modalidad cursada por

#### Solo se presentará a los estudiantes una prueba por materia que tendrá preguntas abiertas en un 70%

el bachillerato (científico-tecnológico, humanístico-social, artístico y el general). Para subir nota, los alumnos podrán examinarse no de tres sino de cuatro materias, incluida la que se desechó en la fase general de historia o filosofía. La cuarta asignatura será, obligatoriamente, un lengua extranjera.

Por otra parte, los alumnos podrán llevar materiales para realizar las pruebas (diccionarios, calculadoras, formularios o tablas) si así lo deciden los coordinadores de las pruebas, pero estos materiales estarán definidos por las comisiones organizadoras y unificados en todas las comunidades.

También se unifican los criterios de corrección, lo que rectifica el hecho de que en algunas autonomías cuenten las faltas de ortografía y en otras, no. A partir del 2025, para cada ejercicio, deberán existir unos criterios objetivos de corrección, previamente aprobados por las comisiones organizadoras de la prueba. Incluirán parámetros que valorarán la coherencia, la cohesión, la corrección gramatical, léxica y ortográfica de los textos y su presentación. Esto valdrá, al menos, un 10% de la nota. Habrá flexibilización para los estudiantes con necesidades específicas.

La nota de acceso (bachillerato y fase general) tendrá validez indefinida, mientras que la de admisión (con las optativas), en vez de dos, valdrá tres años.•

### Viajar a Marte puede perjudicar seriamente la salud, según un estudio

MARC MASIP Barcelona

Los viajes espaciales alteran el cuerpo humano a escala molecular, celular y fisiológica, incluso en los viajes más breves, debido a la acción conjunta de la radiación y la microgravedad, y la ausencia casi total de la fuerza que nos mantiene pegados al suelo. La mayor parte de cambios se revierten al poco tiempo de volver a la Tierra, pero otros persisten más de

tres meses, y pueden suponer un riesgo para la salud de los astronautas que se embarquen en misiones de varios años, como las necesarias para ir y volver de Marte.

Estos hallazgos se desprenden del análisis de la mayor base de datos de la historia sobre salud aeroespacial, que publicó ayer la revista *Nature* bajo el nombre de SOMA.

La base de datos incluye más de 3.000 muestras tomadas a los cuatro tripulantes de la misión Inspiration4, todos ellos civiles, antes, durante y después de un vuelo de tres días en el que orbitaron alrededor de la Tierra. Los cambios que experimentaron sus genes, sistema inmune, metabolismo y microbioma no supusieron un riesgo importante para su salud, según un artículo de *Nature Communications*. Esto sitúa a las misiones breves como el experimento perfecto para comprender con el mínimo riesgo los efectos en el cuerpo humano que tiene el ambiente espacial.

El repositorio lo completan los resultados de estudios previos sobre una cuarentena de astronautas y que son consistentes con lo observado en la tripulación de Inspiration4. Los cambios que sufren los profesionales en estancias de más de seis meses en la Esta-

ción Espacial Internacional, también suceden entre amateurs, en viajes breves a mayor altura.

Es el caso, por ejemplo, del alargamiento de los telómeros (los extremos de los cromosomas), una

#### La radiación espacial causa daños en los riñones, el cerebro o la piel y hace dañinos los viajes largos

de las consecuencias más conocidas de los viajes espaciales. "Sabíamos que ocurría en las misiones largas de entre seis meses y un año, y ahora hemos tenido la oportunidad de preguntarnos cómo de rápido pasa", explica Susan Bailey, de la Universidad de Colorado. Los telómeros de los cuatro miembros de la tripulación crecieron entre un 17% y un 22% durante los tres días.

La base de datos también permite analizar el daño que la radiación espacial causa en órganos como los riñones, el cerebro o la piel y que, por ahora, hace de los viajes largos algo perjudicial para la salud. De hecho, algunos artículos también abordan la ética tras el boom de las misiones privadas, dada la falta de conocimiento médico sobre sus consecuencias.

Finalmente, este trabajo tan solo permite comenzar a abordar la cuestión de cómo hacer seguras las misiones de larga duración, algo clave en un potencial viaje a Marte.• 28 LA VANGUARDIA MIÉRCOLES, 12 JUNIO 2024

### In Memoriam

Recepción de esquelas

Por teléfono 902 17 85 85

www.lavanguardia.com

A través de la web



anuncios@godostrategies.com 681 06 08 41

Les recordamos que el horario de recepción de esquelas es hasta las 20.00 horas



#### Alberto Romero Mauricio

Ha fallecido cristianamente el día 11 de junio del 2024, a la edad de 88 años, confortado con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. (E.P.D.) Su esposa, María Teresa; hijos, José Alberto, Jorge, Carlos, Myriam y Yolanda; hermana, Paca Rosa; hijos políticos, Nieves, Sonia y Carlos; nietos, Margarita, Berta, Hugo, Júlia, Adrián y Alberto, y demás familia lo comunican a sus amigos y conocidos. La ceremonia tendrá lugar mañana, día 13 de junio del 2024, a las 10.30 horas, en el Tanatori Les Corts.

#### RICARDO CASTAÑEDA MARDONES

Ha fallecido en Barcelona, el dia 11 de junio del 2024, a la edad de 97 años. Su compañera, Concha; sus hijos, Lluís, Carles y Lali; sus nietos, Pol y Marta, y toda la familia, lo comunican a sus amigos y conocidos y les ruegan lo tengan presente en su recuerdo. La ceremonia tendrá lugar mañana, día 13 de junio del 2024, a las 12 horas, en el Tanatori Les Corts.





#### ENVÍA TU PÉSAME EN FORMA DE FLOR

Entrega en solo 3 horas, todos los días del año, en todos los tanatorios.



#### Hoy hace un año



Juan Enrique Rivas Fillo

Josefa Martinez Otero

Carmen Navarro Pastor

Isabel Huertas Lopez

Maria Trinidad Expósito Rodríguez

**Antonio Cantaré Vicente** 

Julian Yuste Muñoz

Joaquín Maria Pedraza Jiménez

Carmen Abella Pachés

Elena Juárez Palacios

Laureano Sesé Triquell

Listado publicado por cortesía de Serveis Funeraris de Barcelona.

¿Por qué un tanatorio

## DENTRO DE LA CIUDAD?

Para que todo sea más fácil.





#### Metro:

L1 (Marina), L4 (Bogatell)



#### Bus:

6, B20, B25, H12, V21, V23



#### Tram:

T4 (Marina i Auditori, Teatre Nacional)



#### Parking público:

con acceso directo al tanatorio

#### ELIGE EL NUEVO TANATORIO SANCHO DE ÁVILA.

Más de 100 años acompañando a las familias de Barcelona.

900 231 132 (24h) memora.es Serveis Funeraris de Barcelona





Pastora Soler celebra sus 30 años en la música con una gira y un recopilatorio

GENTE

## La producción de vivienda en Barcelona sigue estancada

La construcción residencial no cubre la demanda ni las crecientes necesidades

RAMON SUÑÉ Barcelona

Todas las administraciones y partidos políticos han convertido la necesidad de producir vivienda asequible en mantra. Sin embargo, en Barcelona, una de las ciudades donde más se ha agravado el problema de acceso a la vivienda, la construcción residencial -la pública y, sobre todo, la privadalleva años estancada. En el 2023, el número de pisos iniciados en la ciudad se redujo prácticamente a la mitad respecto al 2022 -que tampoco fue precisamente un año de mucha actividad- y el 2024 no va camino de marcar una recuperación. Según los datos del Colegio de Aparejadores, que han servido de base para un estudio pormenorizado elaborado por la Oficina Municipal de Datos del Ayuntamiento, en el primer trimestre únicamente se visaron 281 viviendas, un 1,4% menos que en el mismo periodo del 2023.

Diversos factores confluyen a la hora de explicar ese déficit que

padece la capital catalana. Cierto es que el encarecimiento de los materiales y las subidas de los tipos de interés han desincentivado el inicio de

viviendas iniciadas en la ciudad de Barcelona en el 2023, casi la mitad de las visadas durante el año anterior

nuevas promociones, tal y como apunta el estudio. Pero en este bajo ritmo de producción también influyen los obstáculos burocráticos de los que se hacía eco La Vanguardia el pasado 3 de junio (el sector denuncia que cueste más tiempo obtener el permiso de obra que levantar el edificio) y la norma, aprobada a finales del 2018, que obliga a reservar un 30% de las nuevas promociones y de las grandes rehabilitaciones a vivienda asequible. La revisión de esta reglamentación es uno de los deberes pendientes del gobierno municipal de Jaume Collboni, que mantiene su voluntad de llevarla a cabo en este mandato.

El informe municipal recuerda que los datos de construcción de viviendas en Barcelona "están sometidos a una mayor variabilidad que en el resto del ámbito metropolitano y de Catalunya por la relativa rigidez de la oferta de suelo disponible para la edificación". Muchas promociones se inicia-

586

FUENTE: Ayuntamiento de Barcelona



Vivienda pública en avanzado estado de construcción en la plaza de las Glòries

La construcción de vivienda BARCELONA CATALUNYA Viviendas iniciadas Viviendas iniciadas 16.311 2.518 2022 2022 2023 2023 14.418 1.291 1.º trim. 2.º trim. 3.º trim. 4.º trim. - 4.º trim. 1.º trim. 2.º trim. 285 583 3.747 3.046 3.279 4.346 2024 2024 1.º trim. 1.º trim. 4.171 285 Viviendas acabadas Viviendas acabadas 2022 2.041 2022 12.844 2023 1.865 2023 13.760 L 4.º trim. 1.º trim. 2.º trim. 3.º trim. 4.º trim. 1.º trim. 2.º trim. 3.º trim. 369 810 482 3.028 3.346 204 3.736 3.650 2024 2024 1.º trim. 1.º trim.

3.221

ron, precisamente, antes de la aprobación de la reserva del 30%. Ya en el 2019 la cifra de visados de obra residencial experimentó una fuerte caída. Después, con la normativa en vigor, llegó la pandemia, y en el 2023 los visados de obra nueva volvieron a caer con estrépito en Barcelona (un 48,7%), más que en el ámbito del área metropolitana y en el conjunto de Catalunya. Las cifras en este municipio se situaron un tercio por debajo del nivel del 2019, mientras que en el global catalán fueron muy similares a las de la prepandemia.

El índice que mide la intensidad de la construcción residencial se fue recuperando hasta el 2022, pero en el 2023 volvió a retroceder y se sitúa ahora en niveles muy bajos, con una ratio de menos de una vivienda iniciada (0,8) por cada 1.000 habitantes, la menor desde el 2016 y, según el informe, "muy por debajo de lo que se con-

sidera razonable" para satisfacer

LA VANGUARDIA

las necesidades de demanda (5-6 viviendas por 1.000 habitantes).

La producción de vivienda en Barcelona resultaría aún más escasa de no ser por el efecto corrector de las promociones impulsadas por las instituciones públicas, y en este caso de manera casi ex-

#### En el primer trimestre únicamente se visaron en toda la ciudad 281 unidades residenciales

clusiva por parte de la iniciativa municipal. El desbloqueo de las políticas sociales de vivienda impulsadas por las administraciones todavía tardará años en dar sus frutos, sobre todo si persiste la gran inestabilidad política que

Continúa en la página siguiente

30 LA VANGUARDIA VIVIR MIÉRCOLES, 12 JUNIO 2024

## Concurso internacional para transformar 17 muros medianeros de Barcelona

El Ayuntamiento, apoyado por la Unesco y la UIA, convoca a jóvenes arquitectos



Una nueva fachada fruto de una intervención llevada a cabo en una medianera de Sant Martí

ÓSCAR MUÑOZ

Barcelona

Son paredes que no se proyectaron para ser fachadas, pero que con el paso del tiempo han quedado libres, sin otro edificio adosado que las oculte. En Barcelona hay muchas, unas 6.000, según los cálculos del Ayuntamiento, de las que 348 de las más grandes -con superficies de al menos 100 m²seguirán siendo permanentes, a la vista desde el exterior, porque el planeamiento urbanístico así lo prevé. La administración municipal tiene un programa desde hace 25 años, con subvenciones, para mejorar estas medianeras. Pero el gobierno de Jaume Collboni quiere dar un paso más en su puesta en valor y, conjuntamente con la

Fundación Mies van der Rohe, ha convocado un concurso internacional de ideas dirigido a jóvenes arquitectos para transformar 17 muros divisorios en diez ubicaciones, una por distrito.

La iniciativa formará parte del legado que dejará en la ciudad la Capitalidad Mundial de la Arquitectura, que Barcelona ostentará en el 2026, y cuenta con el aval de la Unesco y de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA). Podrán presentar sus propuestas hasta el 5 de agosto profesionales nacidos a partir de 1989. El jurado, con representantes de las cinco regiones de la UIA (Europa, Oriente Próximo, África, Asia y América), deliberará la primera quincena de septiembre y fallará pasadas las fiestas de Mercè, el día 25. Se seleccionarán tres ideas pa-

#### Las actuaciones estarán listas en el 2026, coincidiendo con la Capitalidad Mundial de la Arquitectura

ra cada muro, pero solo se construirán las diez ganadoras.

El concurso tiene una dotación de 52.500 euros en premios. Se destinarán 0,8 millones para los equipos redactores y las obras contarán con 4,5 millones para su ejecución. Cuando haya que abrir ventanas o balcones, las comunidades de propietarios asumirán la mitad del coste. Las transformaciones estarán listas a partir de la primavera del 2026 y se irán inau-

gurando a lo largo de ese año en que Barcelona será el epicentro global de la arquitectura.

"La idea de transformar las medianeras ha sido muy bien acogida por la Unesco y la UIA", destacó ayer la arquitecta jefe del Ayuntamiento, Maria Buhigas. "En vez de dejar, por ejemplo, un pabellón como legado -detalló-, la capitalidad mostrará la capacidad que tiene la arquitectura de transformar la vida de las personas a partir de unos elementos aparentemente ordinarios y menores, pero que no lo son porque se convierten en fachadas". En cierto modo, agregó, "son como las orugas que se transforman en mariposas".

La iniciativa, que está relacionada con un plan más amplio que recuperará espacios públicos olvidados, entre los que destacarán los interiores de manzana, y que el gobierno municipal presentará próximamente, busca, además de "mejorar la estética de la ciudad para que sea más bonita, contribuir a hacerla más resiliente ante la emergencia climática y que nos ayude a bajar temperaturas y tener edificios más eficientes energéticamente", manifestó la primera teniente de alcalde y responsable del área de Urbanismo del Ayuntamiento, Laia Bonet. La edil puso como ejemplos de esto último la instalación en estos muros divisorios de jardines verticales o de placas fotovoltaicas.

Las medianeras del concurso son las de Hospital 128, 130, 132 y 138, plaza Martina Castells (Ciutat Vella); Nàpols 103, 99, jardines de la Carretera Antiga d'Horta (Eixample); Quetzal 5-7 y 17-21 (Sants-Montjuïc); avenida Madrid/Lluçà (Les Corts); Hurtado, 7 y Espinoi, 11, jardines Marià Manent (Sarrià-Sant Gervasi); Rosselló, 379, jardines Caterina Albert (Gràcia); Moratín, 6 y Dante Alighieri, 151 (Horta-Guinardó); Pare Rodés, 27, placita de Charlot (Nou Barris); Agustí i Milà, 55, placita de Grau (Sant Andreu) y Espronceda, 321 (Sant Martí).

#### Tuset, fuera de la zona de tensión acústica por falta de consenso

REDACCIÓN Barcelona

Los vecinos de Tuset no han conseguido que la calle sea declarada zona acústica de régimen especial (ZARE) porque la medida no contó con el consenso suficiente. Así lo comunicó la concejal del distrito, Maria Eugènia Gay, a la plataforma Recuperem Tuset al reclamar más información sobre las actuaciones previstas para reducir ruido y molestias. Aunque el Ayuntamiento anunció la declaración de zona ZARE, que implica más policía e inspecciones a los locales, ha dado marcha atrás. No se han aplicado los horarios restrictivos y ha abierto un frankfurt que solo cierra tres horas de madrugada, según informa Betevé.

#### Batlle recuerda la unanimidad a favor de la Copa del América

REDACCIÓN Barcelona

"Fue una decisión tomada por unanimidad por parte de todos los grupos municipales", respondió el teniente de alcalde de Seguridad y concejal de Ciutat Vella, Albert Batlle, a los vecinos que protestaron contra la Copa del América en el consejo de barrio de la Barceloneta celebrado a última hora del lunes. "No es una cosa que nos hayamos inventado solos", añadió. Según informó Betevé, Batlle explicó a los vecinos que la decisión se tomó en el marco de una "democracia representativa" y no de un régimen asambleario, y que todos los partidos políticos apoyaron el evento.

## La iniciativa pública solo logra maquillar unos números insuficientes

Viene de la página anterior

acaba actuando como un freno a las inversiones. No obstante, en una Barcelona en la que la construcción residencial por iniciativa privada está bajo mínimos la creación de vivienda por el sector público apunta tímidamente hacia un cambio de dinámicas.

El informe del Ayuntamiento pone el énfasis en el hecho de que "la construcción de vivienda tuvo que afrontar un periodo de incertidumbre a partir del estallido de la pandemia, que supuso la paralización de inversiones y obligó a

repensar algunos proyectos de nuevas promociones". Sin embargo, las viviendas de protección pública amortiguaron los efectos de la crisis sanitaria (2020-2021) y, después, con el regreso a la normalidad, las promociones de vivienda protegida iniciadas retrocedieron significativamente en el 2022, cediendo protagonismo al mercado libre. Fue por poco tiempo. Las cosas cambiaron en el 2023, el último de la era Colau y primero de Collboni: el crecimiento de las viviendas protegidas iniciadas se aceleró. Así, los pisos iniciados con algún tipo de protección alcanzaron las 1.171 unidades en Barcelona, la cifra más elevada desde el 2009. Representan más del 90% de los visados de obra, el mayor porcentaje en una docena de años.

El año pasado las viviendas iniciadas fueron a la baja respecto al 2022 en toda la ciudad a excepción de les Corts y Ciutat Vella, si bien la aportación de este distrito sobre el conjunto es mínima, apenas 90 pisos. En Sants-Montjuïc se registró una caída de cerca del 20%, pero a pesar de ello, este distrito concentra casi la mitad de las viviendas iniciadas en la ciudad y

fue, por tercer año consecutivo, el más dinámico en lo que a la construcción residencial se refiere. Eso se debe en gran parte al crecimiento del parque público en un barrio en transformación como es el de la Marina del Prat Vermell.

El estudio señala que, "ante la necesidad de dar respuesta a los retos de un mercado muy tensionado, las políticas de vivienda asequible han recibido un impulso municipal que sitúa la cuota protegida en la ciudad habitualmente por encima de la que presenta el resto del país". En el 2023, las unidades iniciadas en Barcelona con algún tipo de protección representaron el 33,5% del total de Catalunya, una participación que triplica sobradamente la proporción que representa el total de viviendas visadas en la ciudad, que supone solo el 9% de las visadas en todo el territorio catalán.

El informe analiza también la evolución de las compraventas. Llama la atención que las operaciones realizadas por comprado-

#### Una de cada tres viviendas protegidas iniciadas en Catalunya en el 2023 corresponde a Barcelona

res extranjeros en la ciudad durante el 2023 representaron el 23,2% del total. Se trata de un máximo histórico y se sitúa unos seis puntos por encima del conjunto de Catalunya.

## Una encuesta dice que la mayoría de barceloneses reclama más taxis y VTC

El estudio de Cabify revela el malestar ciudadano ante la escasez de la oferta

**LUIS BENVENUTY** 

Barcelona

Una encuesta encargada por Cabify revela que la mayoría de barceloneses entiende que la oferta de taxis y de coches de alquiler con conductor en el área metropolitana es insuficiente, que la mayoría cree que las administraciones deberían tomar medidas cuanto antes para incrementar estos servicios, que cada vez que tiene lugar en la urbe un acontecimiento multitudinario no hay manera de encontrar ni uno ni otro... Las 800 entrevistas se realizaron a principios de mayo. "Y las esperas para coger un taxi o un VTC en Barcelona son un 20% superiores que en otras ciudades de España. Así, muchos optan por otros medios, como sus coches".

Es otro episodio de la guerra del taxi. La app de movilidad con ma-

La aplicación prevé un verano de colas nunca vistas en Barcelona ante el incremento de visitantes

#### Los taxistas denuncian que un cúmulo de despropósitos administrativos lastra su servicio

yor presencia en el área metropolitana trata de poner de manifiesto que son los ciudadanos las principales víctimas de las restricciones de las administraciones sobre el funcionamiento de las licencias VTC, de los coches de alquiler con conductor, de los que suelen trabajar con las apps de Cabify, Uber, Bolt... Entretanto, los taxistas planean movilizaciones a fin de resolver un montón de cuestiones que, dicen, empeoran su servicio.

"Cabify ya registró un incremento de entre el 20% y el 30% de peticiones desde la estación de Sants o el aeropuerto en el 2023 -agrega la empresa-, una variación que provocó que la compañía no pudiese satisfacer todas las necesidades de sus usuarios. Ante la nueva temporada estival, Cabify estima un crecimiento de la demanda de entre un 15% y un 20%, que se suma a los incrementos de años anteriores. Así que prevemos un verano de largas colas de gente esperando en Sants o en El Prat, probablemente las mayores

de la historia de Barcelona".

Consultados por La Vanguardia, Uber y Bolt comparten este diagnóstico. "El ratio de licencias de taxi y VTC por habitante de Madrid es tres veces superior al de Barcelona, y los de Londres y París hasta diez -dice Daniel Georges, mánager general en España-. Es un problema estructural. La demanda de nuestra app no para de crecer, pero no podemos satisfacerla como en otras urbes. En Madrid atendemos el 97% de las peticiones en menos de cinco minutos, y aquí apenas el 60%".

Y un portavoz de Uber agrega que "hace poco lanzamos nuestro servicio de viajes compartidos en Madrid y en Lisboa. Así los usuarios pueden compartir el viaje, abaratando el precio y reduciendo la contaminación. Pero en Barcelona, aunque operamos con VTC y taxis, no hemos podido lanzar este servicio porque la regulación catalana, que en teoría quiere fomentar la movilidad sostenible, no permite el carpooling, y porque la falta de licencias VTC no permite que el servicio sea viable".

Al otro lado de la trinchera, los taxistas también se muestran muy indignados con la situación. Élite Taxi, la principal asociación de taxistas del área metropolitana,

promoverá estos días una consulta entre los conductores a fin de determinar el alcance de sus próximas protestas, si acaso siembran el caos de manera indefinida o se decantan por una larga sucesión de movilizaciones puntuales. "Entre unos y otros están lastrado la profesión y empeorando el servicio -dice Alberto Álvarez, alías Tito- ¡y luego dicen que faltan taxis! Pues claro...". La lista de agravios agudizados es larga: el encarecimiento de los seguros, la insuficiente revisión de las tarifas, las dificultades para realizar la ITV, los problemas para vender las licencias, la falta de facilidades para contratar asalariados, la escasez de convocatorias para hacerse taxista... y, cómo no, la competencia de las plataformas. "Los taxistas están hartos. Si la gente cree que faltan taxis es porque la flota no está bien explotada. Si las administraciones no realizan una buena gestión de la profesión, la hundirán. Pero los taxistas no vamos a permitirlo"...

**ENCUESTA SOBRE TAXI Y VTC EN BARCELONA** 

El 95% considera que el número actual de taxis y VTC es insuficiente cuando se celebran eventos

masivos (conciertos, congresos o festivales)

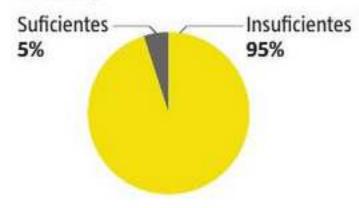

8 de cada 10 consideran que se debería aumentar el número de taxis y VTC a corto plazo

Deben aumentar No deben aumentar

De inmediato 42%

El 44% dice que es difícil encontrar taxi y VTC en la estación de Sants

De acuerdo 44% Poco de acuerdo 30% Nada de acuerdo No viajo

**FUENTE: Cabify** 

Los encuestados se quejan de las esperas para coger un taxi en la estación de Sants

#### Nuevo corte de Rodalies en Castellbisbal por las obras del corredor mediterráneo

**DAVID GUERRERO** Barcelona

Las obras del corredor mediterráneo en el nudo de Castellbisbal, que llevan varios años en marcha, dan un nuevo paso adelante. En este punto estratégico, conocido como la puerta de Europa, es donde algún día se conectará el tramo de ancho internacional ferroviario, que ya funciona en las vías de alta velocidad al norte, con el tramo del sur aún en construcción

por parte del administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif).

Este verano es el momento de remodelar la cabecera de la estación de Castellbisbal y sus enlaces con el nudo ferroviario de Mollet y con las vías que van hacia el puerto de Barcelona. Se instalarán también nuevos equipamientos de vías y sistemas de señalización. Al mismo tiempo, se sigue progresando muy lentamente en la implantación del tercer carril en las mismas vías utilizadas por

los trenes de Rodalies entre Sant Vicenç de Calders y Castellbisbal.

El avance de las obras tiene una contrapartida para los usuarios: un importante corte en las líneas R4 y R8 de Rodalies durante cerca de tres meses, entre el 24 de junio y el 11 de septiembre. En la R4 se verán afectados los viajeros entre Martorell y Molins de Rei, y en la R8 entre Martorell y Rubí.

En una primera fase el corte afectará a la línea R4 entre Castellbisbal y Molins de Rei del 24 de junio al 25 de agosto y de Martorell Central a Molins de Rei del 26 de agosto al 11 de septiembre. En la línea R8 la interrupción ferroviaria será entre Rubí Can Vallhonrat y Martorell Central los días laborables del 24 de junio al 20 de julio y todos los días del 26 de agosto al 11 de septiembre.

Renfe habilitará un servicio alternativo en autobús que contará con hasta 20.000 plazas diarias ofrecidas con una flota de 25 autobuses. El servicio alternativo por carretera, que ha sido diseñado por Renfe junto a la Generalitat y los ayuntamientos implicados, irá entre Castellbisbal y Molins de Rei en la primera fase, con parada en El Papiol, y entre Martorell Central y Molins de Rei en la segunda, con paradas en Castellbisbal y El Papiol. Mantendrán la misma frecuencia que los trenes suprimidos y estarán sincronizados con la salida y llegada de los convoyes desde las estaciones a ambos lados del corte.

En paralelo, las mismas obras del corredor mediterráneo comportarán cortes en el tramo sur de la R4. El último fin de semana de

junio y el primero de julio se interrumpirá el servicio ferroviario entre Sant Vicenç de Calders y La Granada. En los fines de semana de agosto será entre Sant Vicenç de Calders y Vilafranca del Penedès. En este mismo tramo, durante todo el verano habrá cortes horarios con bus alternativo en las circulaciones de antes de las ocho de la mañana, entre las siete de la tarde y las nueve y media de la noche y en los últimos trenes del día a partir de las diez y media de la noche. Los buses circularán entre las estaciones intermedias y con circulaciones directas por la autopista desde Sant Vicenç de Calders, El Vendrell, L'Arboç y Els Monjos hasta Molins de Rei para minimizar el incremento que supone el corte ferroviario en el tiempo de viaje.

## "Seguiremos trabajando para avanzar y abrir todos los domingos"

#### Gabriel Jené

Presidente de Barcelona Oberta

ENTREVISTA

SARA SANS Barcelona

arcelona Oberta agrupa los principales ejes turísticos y comercia-les de la ciudad. Desde el puerto, pasando por la Rambla, el paseo de Gràcia, la rambla Catalunya y la Diagonal hasta El Corte Inglés de esta avenida, además de centros comerciales. Abrir los domingos fue el objetivo fundacional de la entidad que ha presidido desde el inicio Gabriel Jené y su fiel junta. Sin embargo, pronto se multiplicaron los frentes. Totalmente recuperados de la pandemia, Jené sigue en primera línea hasta que se resuelva la batalla del eje verde de Consell de Cent.

#### ¿Cuál es ahora la prioridad de Barcelona Oberta?

Al poco de constituirnos se produjo un cambio radical de concepto y gestión de la ciudad. Se empezó a hablar de decrecimiento, empezó a proliferar el top manta... Era necesario poner en valor el comercio de centralidad, que necesita tener cierto esplendor para atraer a compradores y que ayuda a transmitir el relato de la ciudad. Esto es prioritario.

¿Cuál es el relato de Barcelona? Al pensar en París, Londres o Roma, piensas en muchos iconos y también en los Campos Elíseos, Regent Street, la Via Condotti... El comercio desempeña un papel importante, entre otras cosas porque el 30% del gasto del turista es en compras. Representamos el 14% del PIB de Barcelona. La ciudad tiene un catálogo comercial propio muy potente, con un increible maridaje de restauración, arquitectura, museos... Hay marcas internacionales que toman Barcelona como una obsesión.

Abrir los domingos del 15 de

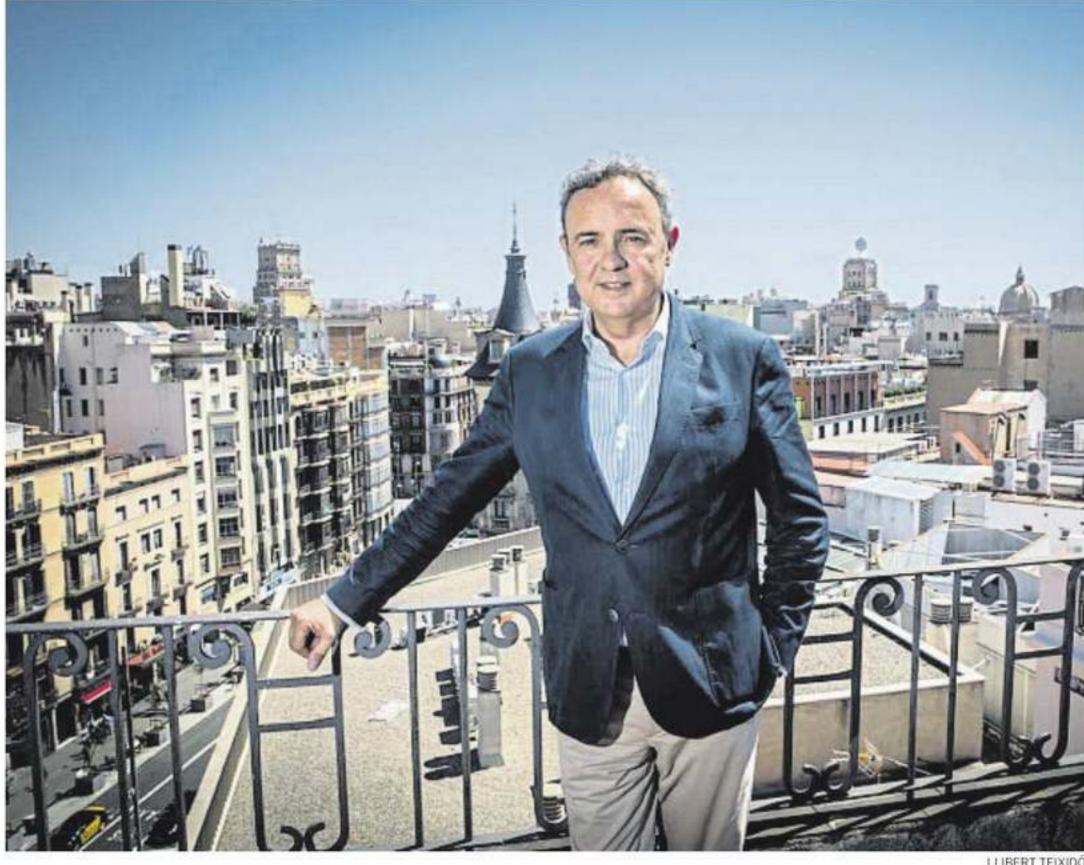

Gabriel Jené preside la entidad que agrupa los ejes comerciales turísticos y que cumple diez años

#### mayo a 15 de septiembre es insuficiente?

Para nosotros sí. Seguiremos trabajando para avanzar y abrir todos los domingos. Hace diez años prácticamente no existía el mundo digital, ahora el paradigma es diferente. Y pasan cosas absurdas, como hacer la Copa del América y que la gente se encuentre las tiendas cerradas, y precisamente uno de los sponsors es Louis Vuitton.

¿Se está negociando?

Es un tema de ciudad y lo tienen que analizar todos los actores implicados y la propia Copa del América. En cualquier caso, esto no puede ser un elemento de controversia. Llegamos a un pacto y lo respetamos. Otra cosa es no poner en evidencia absurdidades.

¿Funciona el Pla Endreça? Sirve para recuperar posiciones perdidas, no para hacer cosas excepcionales. Son cosas que no se hacían. Con buen criterio, el Ayuntamiento ha decidido actuar y acabar con el tópico de que Barcelona está sucia y dejada... Este objetivo se ha cumplido.

Los datos de robos y reincidencia no son muy alentadores...

El tema de seguridad preocupa y la degradación preocupa especialmente en Ciutat Vella. Allí hay que poner un foco específico, potenciar unas nuevas demandas para que vengan nuevas ofertas. Primero hay que entender que tenemos que recuperar estos espacios para los barceloneses.

#### ¿Cree que la ciudad ha llegado al límite de turistas?

Debemos gestionar más sobre la calidad del visitante que la cantidad. Hay que incorporar acciones que aporten valor añadido. La Copa del América es un ejemplo, o el Primavera Sound, la F-1. El turismo no puede ser una industria de poco valor añadido porque acaba incidiendo en los salarios y la capacidad de innovación y adaptación a nuevas demandas.

¿Hay que limitar el número de cruceros como Venecia?

Para nosotros, que Barcelona sea un puerto base y los cruceristas se queden unos días, antes y después, es muy importante.

Presentaron la demanda contra el eje verde de Consell de Cent y la juez les dio la razón. ¿Cómo quieren que sea esta calle?

Ha habido tres sentencias de demandas de Barcelona Oberta: el tramo de Enric Granados, Girona y Rocafort. La cuarta no saldrá porque el juez espera la resolución del TSJC de la primera, pero hay otras 20 demandas en marcha. La juez propuso una mediación y estamos trabajando en eso.

¿Qué negocian?

Estamos en conversaciones con el Ayuntamiento. Pusimos una demanda porque este era un eje viario básico y de repente se peatonalizó. Queremos que Consell de Cent sea un eje viario básico de la ciudad, no una barrera. Hay muchos modelos de reurbanización. La conexión entre el norte y el sur

#### 66

#### Movilidad

"Queremos que Consell de Cent sea un eje viario básico, no una barrera"

#### Seguridad y limpieza

"El Pla Endreça sirve para recuperar posiciones perdidas, no para hacer cosas excepcionales"

del Eixample debe estar garantizada y la transversalidad también. El Ayuntamiento trabaja en modificaciones al margen de nuestras conversaciones... Hay ineficiencias que hay que solucionar.

#### Pero los estudios dicen siempre que la peatonalización favorece la actividad comercial...

Sin ninguna duda, pero en este caso favorece a Consell de Cent pero perjudica a València y a otras calles. Al ser una peatonalización horizontal crea una división entre el norte y el sur del Eixample y eso es otro de los motivos por los que la afluencia a Ciutat Vella es mucho menor, tienen otra barrera.

#### ¿Hay un problema de accesibilidad al centro?

Sí, y un ejemplo paradigmático es el carril bici de Via Augusta. Ponemos elementos que mortifican y crean trabas para acceder a la ciudad. Si la experiencia de visita a la ciudad es mala, vendrás a trabajar o al médico, pero no a comprar..

### Temor a nuevos retrasos del nuevo hospital Trueta por la falta de gobierno

**SÍLVIA OLLER** Girona

El futuro hospital Trueta acumula un nuevo retraso. Los ayuntamientos de Girona y Salt no pondrán a disposición de Salut los terrenos donde se ubicará el centro hospitalario hasta el primer trimestre del 2025. Es un año después de la fecha que dio a conocer hace un año el Observatori del Campus de la Salut, un organismo independiente formado por médicos, que se creó en abril del 2022 para hacer un seguimiento del



Médicos integrantes del Observatori del Campus de la Salut

proyecto. Una demora que desde el Observatori "entienden", teniendo en cuenta la complejidad urbanística que implica un equipamiento que se situará en el sur del área urbana y que se estima que costará unos 700 millones.

Este no es el único retraso que preocupa a los miembros integrantes del Observatori. La situación política actual, sin un gobierno constituido puede atrasar aún más un proyecto del que este mes de julio está previsto que se publique el concurso de ideas. "Seguimos teniendo miedo de que haya nuevos retrasos, la situación política no ayuda", exponía esta mañana el presidente del Col·legi Oficial de Metges de Girona, Josep Vilaplana, que confía que el futuro gobierno no "haga recortes" ni "cambie ideas" de un equipamiento que ya sabe lo que es quedar frenado. En el 2011, el entonces conseller de Salut, Boi Ruiz, aplazaba por motivos económicos sine die las obras de

#### En julio está previsto que se publique el concurso de ideas de un equipamiento que costará unos 700 M€

construcción del nuevo hospital, que se iba a erigir al pie del actual Trueta. A pesar de los últimos retrasos, Salut fija el 2030 como fecha final prevista de un hospital que dará servicio a un millón de habitantes.

## ERC pacta con el PSC entrar en el Gobierno de Barcelona

Asumiria áreas como turismo, promoción económica y derechos sociales

REDACCIÓN

Barcelona

La formación republicana en Barcelona, liderada por Elisenda Alemany, comunicó anoche a su militancia la decisión de entrar en el Gobierno municipal del socialista Jaume Collboni, y que se decidirá este jueves en un congreso extraordinario, según acordó ayer la ejecutiva de la formación tras una reunión de más de tres horas y media.

Con este movimiento, la federación de Barcelona quiere culminar un camino iniciado en marzo, cuando el grupo de Esquerra alcanzó un pacto presupuestario con los socialistas, lo que abrió la puerta a una posterior entrada en el ejecutivo municipal que finalmente no se dio a causa del adelanto electoral en Catalunya.

El principio de acuerdo con los socialistas contempla que Esquerra gestione responsabilidades en áreas clave para los republicanos, como la "lengua catalaturismo, juventud, na, promoción económica, derechos sociales, proyección de ciudad, gente mayor o calidad urbana". Apuntan que han alcanzado además otros dos preacuerdos: uno para un "programa de gobierno conjunto y progresista" y otro sobre la "nueva composición" del



Collboni y Alamany se saludan en un pleno del Ayuntamiento

ejecutivo municipal.

Que Esquerra quiere entrar en el gobierno municipal es algo conocido y en este sentido remarcaron, en su nota, que han querido "ser protagonista de la ciudad y de la acción en el Ayuntamiento desde el inicio del presente mandato" y que por ello "ha organizado diversos encuentros y debates en sedes sobre el diagnóstico actual de la ciudad y la estrategia municipal de futuro".

La fórmula para consultar a los militantes de la ciudad Condal será en un congreso, como cuando los republicanos votaron a favor de Xavier Trias (Junts). El reglamento de la federación indica que el sistema que se use para decidir la investidura "deberá ser el mismo para toda la legislatura".

La cumbre será el jueves próximo y tendrá lugar en el Orfeó Martinenc, según la carta remitida a los militantes.

### Maite Barrera propone a Ramon Agenjo como su relevo en Barcelona Global

SARA SANS Barcelona

La comisión ejecutiva de Barcelona Global ha aceptado por unanimidad la propuesta de relevo formulada por Maite Barrera. La presidenta de la entidad, que está a punto de agotar su mandato -de dos años, tal y como establecen los estatutosha apostado por Ramon Agenasamblea general de socios el próximo 26 de junio, en la que Barrera presentará el balance de su mandato. Antes, la candidatura de Agenjo y su nueva comisión ejecutiva deberá obtener la recomendación favorable del consejo de supervisión de la entidad.

La actual presidenta, Maite Barrera, empresaria y fundadora de Bluecap, relevó en el cargo



ANA JIMENEZ

**Maite Barrera** 

jo, consejero y secretario del consejo de administración de Damm, como presidente de Barcelona Global durante el periodo 2024-2026.

Todos los miembros de la comisión ejecutiva aplaudieron ayer por la tarde la propuesta de Agenjo, que forma parte de Barcelona Global desde su constitución, en 2012. Sin embargo, el nombramiento no será oficial hasta que sea aprobado por la

Ramon Agenjo

a Aurora Catà en junio de 2022. Su sucesor, Ramon Agenjo, también preside el Grup Cacaolat y es consejero de varias empresas de Damm, grupo donde ha desarrollado su actividad profesional desde hace más de cuatro décadas. Es el patrón-director de la Fundació Damm y presidente de la Fundación Estrella de Levante, a través de las que se vehiculan las acciones de mecenazgo y filantropía de la compañía.

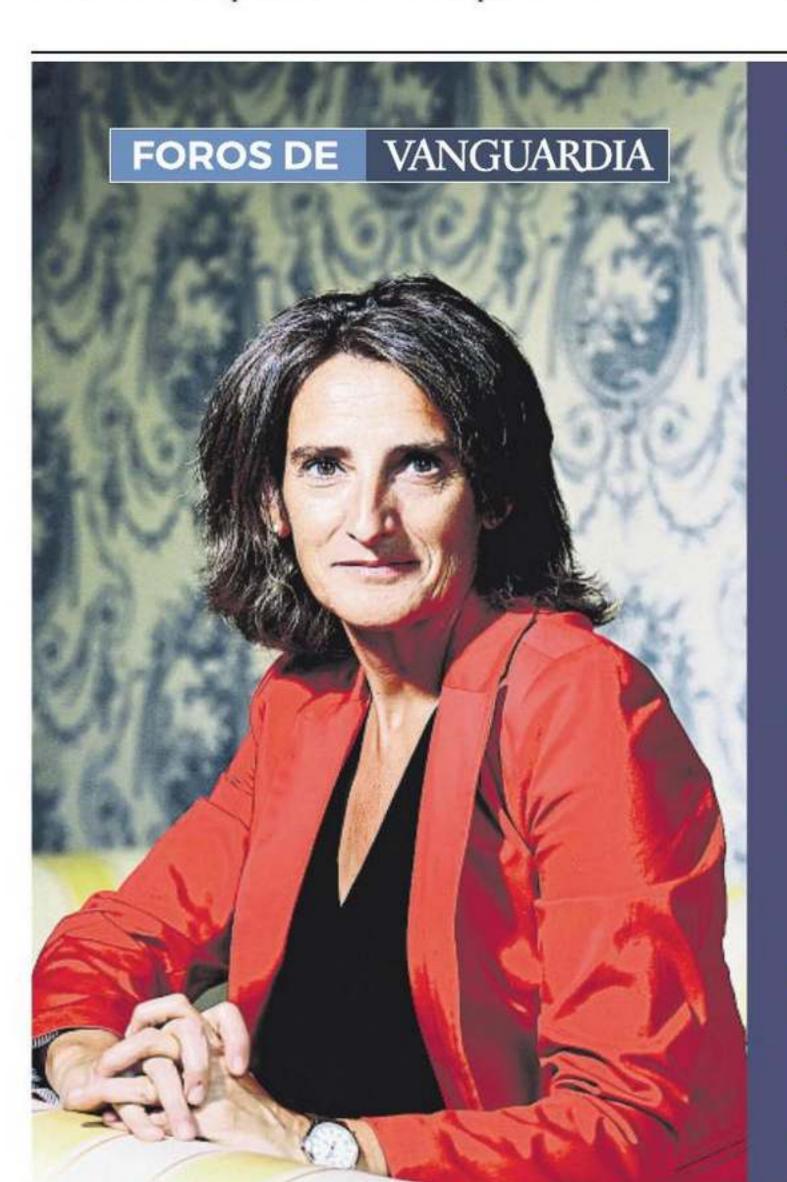

4 de julio de 2024 · 19 h · Auditorio MGS

C/d'Entença, 325, 08029 Barcelona

## La revolución verde: España a la vanguardia

#### Teresa Ribera

Vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Intervienen:



Mònica Usart Jefa de Metereología de RAC1



Antonio Cerrillo Redactor de Medio Ambiente de La Vanguardia



Ramon Rovira Periodista

#### ¿Quieres asistir al evento?



Participa en el sorteo y gana una entrada doble. Sorteo solo para suscriptores.

Clubvanguardia

Organiza:

LA VANGUARDIA

grupoGodo MUNDO

Colabora:

indra endesa

34 LA VANGUARDIA MIÉRCOLES, 12 JUNIO 2024 GENTE

#### Ligar y desaparecer Billie Eilish revela que fue víctima de 'ghosting'

La artista estadounidense, de 22 años, ha confesado en un podcast que le hicieron ghosting el año pasado. Ha desvelado que fue alguien a quien conocía "desde hacía años" y que después de haber hecho planes, nunca más volvió a saber de él.

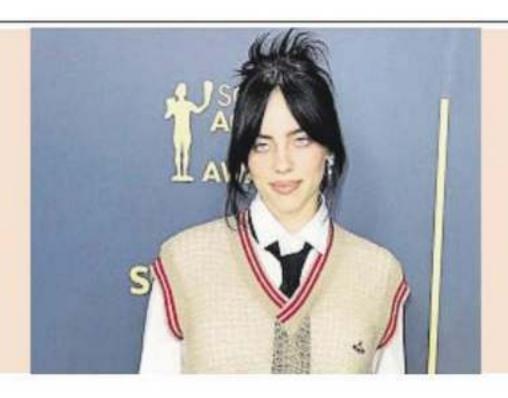

#### Caso Nummaria Imanol Arias reconoce sus delitos fiscales ante el tribunal

El actor señaló ayer que renuncia a hacer uso de su derecho a la última palabra porque quiere "dejar de estar en la cabecera de este reparto cuanto antes". Arias llegó a un acuerdo por el que acepta una pena de cárcel de 2 años y 2 meses, si bien eludirá la prisión.

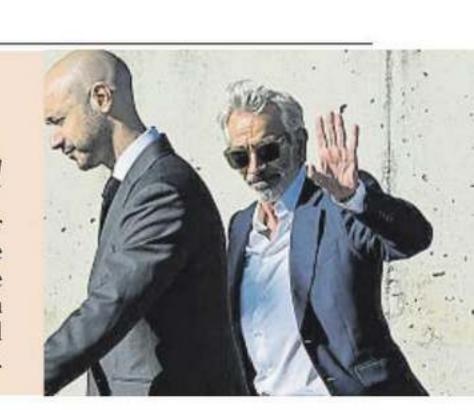

## Treinta años de rosas y espinas

Pastora Soler celebra tres décadas de carrera con gira, álbum y nuevos temas





No todos los caminos son fáciles. Y aunque Pastora Soler empezó muy pronto su ascenso al estrellato de la música, con tan solo 15 años, el trayecto no siempre le ha resultado placentero. De ahí que haya decidido celebrar sus 30 años de carrera musical con una gira que ha titulado con el significativo nombre de Rosas y espinas y que la llevará por toda la geografía española a partir de setiembre, desde el Liceu de Barcelona a la Maestranza de Sevilla.

La de Coria del Río no esconde la alegría que le supone este aniversario, sobre todo porque quien atraviesa sendas difíciles es quien más valora el camino trazado, "de mucho trabajo y mucho esfuerzo", puntualiza. "No pude celebrar los veinte porque justo coincidió con mi parón musical", recuerda. Y aunque en su carrera "hay muchas más rosas que espinas", se resiste a olvidar ese 2014 en el que dejó la música por pánico escénico y ansiedad. "No lo he querido borrar porque el aprendizaje y el enriquecimiento personal que al final supuso todo eso es lo que hace que hoy pueda mantener un equilibrio entre lo personal

#### "Estoy en el mejor momento de mi vida profesional y personal", asegura la cantante andaluza

y lo artístico", asegura en conversación con La Vanguardia. "Esta carrera es muy absorbente y pide más y más, y al final la vida profesional y el artista se va comiendo a la persona", algo que finalmente supo gestionar, con terapia incluida. "Hay que saber parar y hay que saber vivir, dedicarte a tu familia y pasártelo bien".

Soler cambió de prioridades. Dejó de lado el solo trabajar y el autoexigirse demasiado por sus hijas Estrella, de 8 años, y Vera, de 4, "las rosas más importantes de mi vida", con las que logró el equilibro que tanto necesitaba. La mayor nació justamente durante su parón musical de tres años. "Fue la que me salvó de todo y gracias a



GAT/GTRES

Música y familia. Pastora Soler, arriba, en la presentación ayer de la gira de sus 30 años de carrera musical. Y abajo, en la grabación

de su próximo single, vestida con un traje de flamenca y con su familia, integrada por su marido Francis Viñolo y sus hijas Estrella y Vera

ella todo se colocó en su sitio de una manera muy natural", asegura. Las pequeñas parece que apuntan maneras artísticas, según su madre. "Con la edad de Estrella, yo ya cantaba, pero ella prefiere el baile y va a clases", comenta con cierto orgullo. Desde octubre, se ha tomado un espacio para volcarse en su vida familiar y para este verano prepara vacaciones en la playa. "No se puede estar continuamente trabajando", asegura. Y agradece la rutina hogareña con las niñas que le permite hacer deporte cuando están en el cole y dedicarse a dos de sus pasiones, la decoración y la gastronomía.

La celebración de los 30 años de

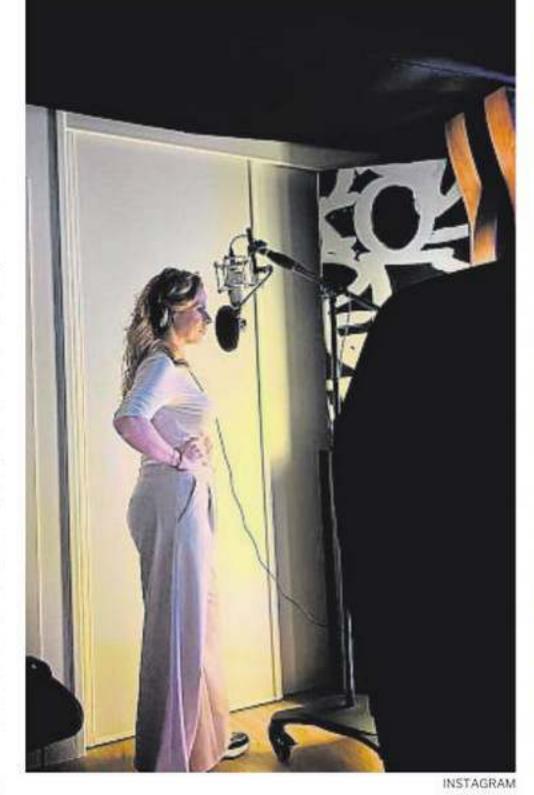



MIÉRCOLES, 12 JUNIO 2024 LA VANGUARDIA 35 GENTE

#### Exposición 'Oceanógrafo' Miquel Barceló conquista a Carolina de Mónaco

Carolina de Mónaco y su hija Carlota han inaugurado la muestra Oceanógrafo de Miquel Barceló en el Nuevo Museo Nacional de Mónaco. Ha sido el propio artista mallorquín quien ha ejercido de guía de las dos mujeres, que se han mostrado muy interesadas.

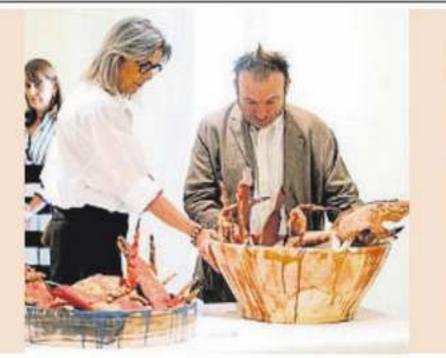

#### SANTORAL

Juan de Sahagún, Onofre de Egipto, Yolanda (o Violante), Olimpio de Tracia, Anfión, Basílides, Cirino, Nabor, Nazario

#### **ANIVERSARIOS**

Olga Carmona

Rozalén cantautora

Mario Casas

Icíar Bollaín cineasta

Adriana Lima modelo

carrera llega, según la cantante de Dámelo ya, en su madurez artística. "Estoy en el mejor momento de mi vida profesional y personal", asegura. "Me encuentro plena de facultades y con esa experiencia que te hace saber lo que quieres y lo que no quieres", añade. Y su objetivo ahora es iniciar esta gira con la que pretende dar las gracias a sus seguidores. "Va a ser un concierto muy especial en el que, aparte de cantar, contaré un poco mi vida, mi trayectoria, lo que he sentido como mujer y cómo he ido evolucionando", avanza. De momento, el primer paso es la salida esta semana de un primer single titulado 30 veces, compuesto por Funambulista (Diego Cantero) y que cuenta también con la colaboración de la artista, nacida como Pilar Sánchez y a quien la familia llama Pili. Luego, vendrán otras canciones e incluso un disco para Navidad que, bajo el nombre de 30, será ese homenaje a sus tres décadas de carrera con los nuevos temas, alguno inédito y esas canciones de toda la vida llevadas a la actualidad, además de colabora-

Puestos a navegar por el pasado, Soler recuerda con especial cariño el intenso perfume de aquella rosa que para ella supuso su paso por Eurovisión en el 2012 con Quédate conmigo. "Si volviera atrás, volvería a hacerlo, pero ya he tachado mi casilla eurovisiva", comenta divertida. Otras rosas: ir a Madrid, fichar por una multinacional, el primer disco, el primer éxito... y ahora esta gira con la que pretende "que la gente disfrute mucho". Y si algún sueño le queda por cumplir, es simplemente este: "Seguir aquí 30 años más"...

ciones y sorpresas.



## Cuando Letizia encontró a Belén Esteban

futbolista

La Reina y la colaboradora televisiva coinciden en un acto solidario



MARIÁNGEL ALCÁZAR Barcelona

La reina Letizia y la colaboradora televisiva Belén Esteban, otrora conocida como la princesa del pueblo y ahora como la patrona, coincidieron ayer en un acto solidario en el que la primera se representó a sí misma y la segunda acudió como colaboradora de la Fundación Querer, una de las entidades elegidas para recibir una aportación económica de la iniciativa Euros de tu nómina, impulsada por los empleados del Banco Santander.

El encuentro entre la Reina y la colaboradora televisiva se produjo tras la celebración de un acto en el que 16 entidades sociales recibieron un total de 700.000 Encuentro. La reina Letizia, con Belén Esteban y la ministra Elma Saiz, en una foto que la colaboradora colgó en su cuenta de Instagram. A la derecha, la Reina durante su intervención en la entrega de distinciones

euros, la mitad donados por los empleados, a través de sus nóminas, y la otra mitad por la entidad

dían. Lo hicieron hace algún

tiempo en el aniversario de un periódico, momento que la colaboradora plasmó en las redes sociales. También ayer Belén Esteban subió a su cuenta de Instagram una fotografía suya junto a la Reina y la ministra de Inclu-

Santander

sión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, pero hizo algo más. Por la tarde, a través del canal Ten, que ahora emite el programa Ni que fuéramos Shh, Belén se confesó emocionada por su encuentro con la Reina y, sobre todo, alabó su faceta solidaria. "La Reina me ha hecho llorar", dijo al recordar las palabras de Letizia durante la entrega de distinciones. La colaboradora también reveló que la Reina le había dicho que tendrá que operarse de su lesión en el pie derecho.

La Reina, que expresó su "gratitud, admiración y respeto" por aquellas personas y oenegés que ayudan a quienes menos tienen, también recordó su reciente viaje a Guatemala y la impresión que le produjo conocer a una mujer que había sido "vulnerada y violentada en todos los sentidos". Recordó que le dijo al oído: "Mire, Reina, llevo sufriendo muchísimos años, no sé como estoy viva. Hasta que llegó una persona de la cooperación española, me tendió la mano (...) y por primera vez pensé que a lo mejor hay una oportunidad para mí".

Además de la Fundación Querer, de la periodista Pilar García de la Granja, fueron distinguidos la Asociación DalecandEla; Federación Down Galicia; Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo; la Fundación AsinDown; Obra Social San Juan de Dios; Acción Familiar; Fundación Hay Salida; Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de Ourense; Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica; Médicos del Mundo (Melilla); Asociación de familias de niños con cáncer del Principado de Asturias; Asociación Harambee; Rafiki África; Fundación África Directo y Fundacion Dilaya.

#### bancaria. No era la primera vez que la Reina y Belén Esteban coinci-

## Josep Santacana, el aún marido de Arantxa Sánchez Vicario, será padre de nuevo

Josep Santacana, el todavía mación coincide con otra noti- puesto de acuerdo en la customarido de la extenista Arantxa Sánchez Vicario, va a ser padre de nuevo con su actual pareja, una mujer llamada Raquel. La noticia la desveló el programa Juntos de Telemadrid. Será el tercer hijo para Santacana, pues ya tiene dos con Arantxa (Arantxa, de 15 años, y Leo, de 12). Esta infor-

cia desvelada por Vanitatis: Santacana v Sánchez Vicario siguen legalmente casados. El proceso de divorcio prosigue en los juzgados de Miami. La expareja, que contrajo matrimonio en el castillo de Peralada el 12 de septiembre del 2008, todavía están unidos oficialmente y solo se han

dia compartida de sus dos hijos.

El pasado mes de enero, Josep y Arantxa fueron condenados en Barcelona por descapitalizar su patrimonio para eludir el pago de seis millones de euros que debían al Banco de Luxemburgo por el préstamo que la entidad financiera

les dio para pagar una multa de 5,2 millones por un fraude a Hacienda previo. La extenista fue condenada a dos años de prisión eludible y una cuantiosa multa, y Josep, a tres años y tres meses de prisión y otra sanción económica por ser el cerebro de todas las malas operaciones financieras de su esposa. Ambos deberán pagar una cuantiosa indemnización conjunta, como responsabilidad civil, al Banco de Luxemburgo, de más de 6.600.000 de euros. Santacana recurrió la sentencia. / Redacción

**ELS MOTS ENCREUATS Màrius Serra** 

Núm. 12293 **LOS 8 ERRORES**  Original publicado en La Vanguardia entre 1982 y 1999

En el dibujo de arriba hay ocho diferencias con respecto al dibujo de abajo

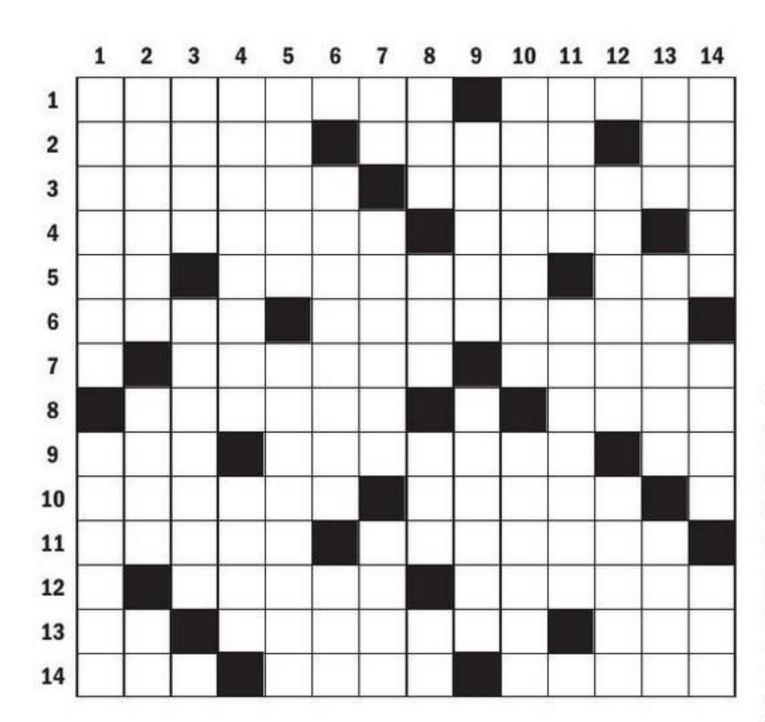

HORITZONTALS 1. Rapinyats en una botiga de discos mentre trepitjaven raïm i en destriaven la rapa de la pellofa. Fiquem. 2. Aixeca. Guardem. Típica actitud del paleta dropo. 3. Causant desperfectes. S'ho passen la mar de bé sota la capa del sol. 4. Foscors al bosc. Atura. Mitja desena. 5. Sodi social. Remenades, les branques, a la llar de foc. Falca que no fa res. 6. Moral. Ajustada, sense separar-se'n. 7. Mulla perquè no mira. Buidada de bufeta per la via ordinària. Sortint que hi ha a banda i banda del pont de govern d'un vaixell. 8. Anul·lar una llei. no envelleixen. Obeeix.

Acaba com comença. L'examen més temut. 9. Era prudent fins que va agafar la moto i va acabar esdentegat. Protegit amb un escut. La nota musical més personal. 10. Ho creava. Posa el pa al foc. Acaba com comença. 11. Grup de cinc persones que s'emborratxen amb Sanclemente. Vidrencs. 12. El primer de tots. Parla mallorquí. Aquestes no saben el que haurien de saber. 13. Acaba com comença. Que té un caràcter guerrer. Somni silent. 14. La nota musical que defuig la companyia. Els dígits que

VERTICALS 1. Tomem a esquilar el ramat. Cartes a l'aigüera. 2. Lloat l'ocell que desplega les ales i s'enlaira. Feixuc. Portada dialèctica. 3. La fruita més divertida. S'amara d'una matèria. Escaire. 4. Distracció de l'esperit. Ens dirigim. 5. Home taujà. Enganxaran. 6. As. Base que conté en la molècula tres grups OH dissociables com a ions hidròxid i reemplaçables per anions. El carro foragita els quissos. 7. En Todó llença la bicicleta. Gènere que caricaturitza els poderosos amb esperit crític. Buit com el cervell d'un bòvid. 8. Ases degollats. Acordió gens sentimental. Engeguen el Martí a fer la mà. Fumis sense deixar rastre. 9. Fan l'últim àpat del dia. S'arrauleix a l'antiga, prop d'un got. 10. Primitiu habitant de Grècia i les illes orientals del Mediterrani. S'integra en una comunitat. 11. Bosc d'oms. Que té el cabell com els Jackson Five quan eren nens. Centúria. 12. Sofre. Caldera petita. Disposa els grans de sorra formant munt. 13. L'hidrocarbur més estival. Carai, quin anagrama de Marca! Ho percep acústicament després de les 99. 14. Disminueix. Amaneix en presència de Goliat. Sigui amb ànsia.





#### ¿Aceptas el reto? Juega ahora a EntrenaMentes





Núm. 13748 **CRUCIGRAMA Fortuny** 

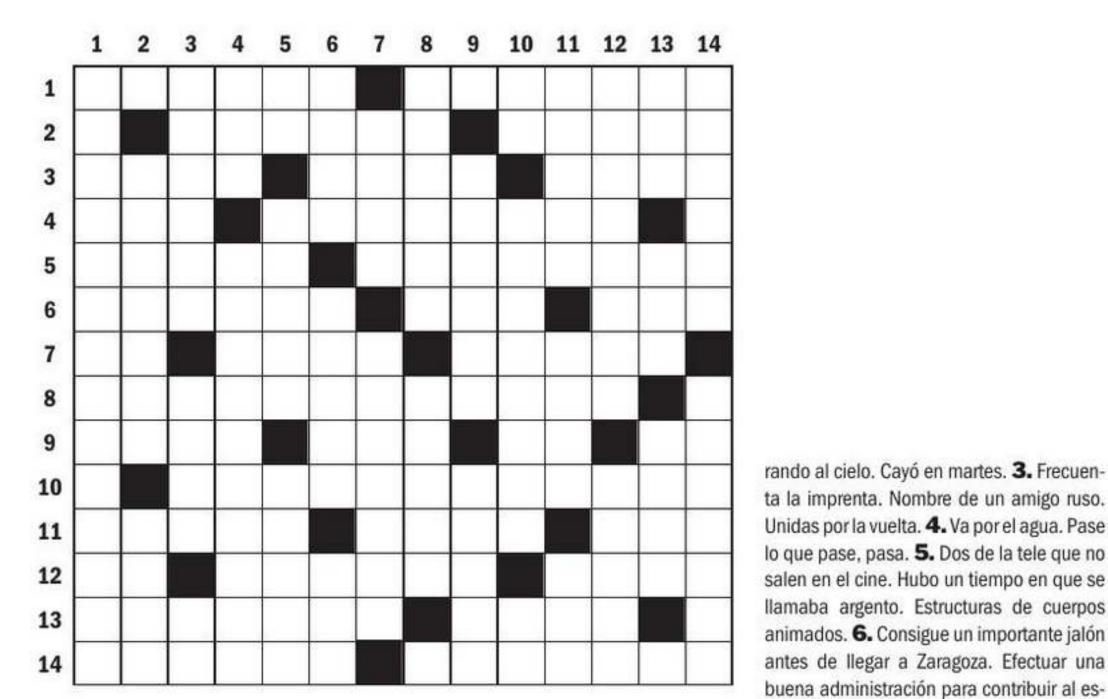

HORIZONTALES 1. Cuando se pone a bailar, acaba cayendo. Antigua denominación de cava. 2. La última de la serie. Decir algo al estilo árabe. Media isla que es todo un estado. 3. Esparce líquido delante del sol. Perdieron el juicio. Lleva lo del arte fatal. 4. Tipos de renta. Añade cortesía a la petición (dos palabras). Hace deporte. 5. Árabe cargado de dulzura natural. Lloró por primera vez en un avión. 6. Piña que no da piñones. La enjundia de la Giralda. Notas musicales. 7. Del trauma a granel. Quien lo huele ya no sabe lo que hace. País italiano. 8. Con el público a otra parte. Un poco de pan. 9. Hoy ha venido de Italia. Aseo desoxigenado. La tuna perdió afortunadamente su parte

vocal. Se encuentran en la disco. 10. De cerca. La petición cortés funcionó y la concesión fue un hecho. 11. Es fácil encontrar seis al cubo. Ocupa un lugar destacado entre los dioses egipcios. Suele ser exagerada de derecha a izquierda. 12. Se queia de lo que hay. Alcohólicos radicales. Tienda canadiense de diseño clásico. 13. Cerrado y bien cerrado. Aumenta inexorablemente con el paso del tiempo. Late en solitario. 14. Resulta muy útil para hacer pasta. Planta que pasa desapercibida cuando juegan a pelota.

VERTICALES 1. Chapuza hogareña para salir del paso (cuatro palabras). 2. La más fina de la ciudad. Se puso rojo y oscuro mi-

ta la imprenta. Nombre de un amigo ruso. Unidas por la vuelta. 4. Va por el agua. Pase lo que pase, pasa. 5. Dos de la tele que no salen en el cine. Hubo un tiempo en que se llamaba argento. Estructuras de cuerpos animados. 6. Consigue un importante jalón antes de llegar a Zaragoza. Efectuar una buena administración para contribuir al estado del bienestar. Serie de piropos poéticos. 7. Zona que se aprecia mirando las nubes. Ojo achinado. 8. El cambio le permite dar marcha atrás. Canal orgánico. Doblada con rabia. 9. Silenciosa en el hipódromo. A muchos mexicanos les pasa a menudo por la cabeza. Según los maños cura. 10. Se suelta con admiración. Permite pescar dos peces de un tirón. Entrega. 11. Le encanta repartir leña. Ser invertido. Muchos de sus caminos conducen a Lisboa. 12. Tener una gran afición. Nadie es antiguo. 13. Atadura blanda. Ve pasar el palo sobre su cabeza esperando que el golfante tenga puntería. Nos obliga a pisar el freno. El fin de la moral. 14. Llegar a conocerlos es una prueba de madurez. Siempre dice amén.

#### SOLUCIONES

MOTS ENCREUATS ANTERIORS R E C A L C E M F A D A R E R E U L L O S A O R E I A A X I V I T E S N M ENCAIX XATOS UCASEFEONEIG ANSILISONOMS TOMENMASSOLA TIRSOSMALAT ALLISARIIS APAR NIMBADA I R URPES ADIPIC ANSADA ACASATS **CRUCIGRAMA ANTERIOR** 

| L | A | C | 0 | N | I | C | 0 |   | S | P | 0 | R | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U |   | A | R | E | N | A |   | F | A | E | N | Α | R |
| M | А | N | 1 | T | U |   | Α | Z | U | L |   | В | A |
| 1 | D | 0 |   | Α | S | A | R |   | D | U | R | 0 | S |
| N | 1 | A | S |   | 1 | L | 0 | G | T | C | 0 |   | T |
| 0 | E |   | Т | A | T | A | M | 1 |   | A | U | G | E |
| T | U | P | A | С | A | _ | _ |   | U |   | N | 0 | R |
| E |   | A | T | A | D | 0 | _ | 0 | Т | A | D |   | 0 |
| С | A | T | U | L | 0 |   | 0 | L | E | R | S | E | 1 |
| N | R |   | S | L | _ |   | S | A | R | E |   | F | Α |
| 1 | R | A |   | Α | 0 | - | 0 |   | 0 | A | S | 1 | S |
| C | 0 | P | E | R | N | 1 | C | 0 |   | S | A | С | 0 |
| 0 | P | 1 | 0 |   | 0 | S | 0 | S | 0 |   | L | A | M |
|   | E | S | N | _ | В |   | J | U | S | Т | E | Z | A |

#### PROBLEMA AJEDREZ ANTERIOR

1... 2d4! [más aburrida, aunque también buena es 1... 2e3 2.国hl 国cl+ 3.曹xcl 皇xcl 4. Exc1 曾f2 5. 包h4 曾f4 6. Eh1 營xe5, etc.] 2.曾b1 皆xb2+!! [también gana la prosaica 2... 三b4] 3. 增xb2 三c1, mate 0-1 @illescasmiguel YouTube: ChessFM

#### JEROGLÍFICO ANTERIOR

**PALOSANTO** PALO / SANTO

#### LOS 8 ERRORES



#### AJEDREZ Miguel Illescas Núm 6749

DIFICULTAD MEDIA, DE 4 A 20 MINUTOS

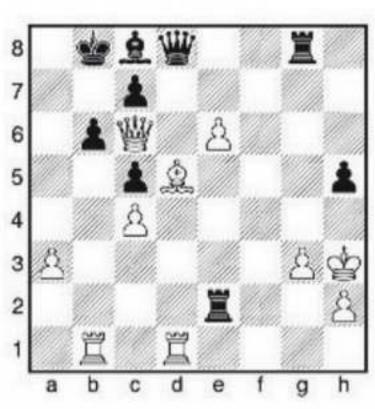

#### **NEGRAS JUEGAN Y GANAN**

Osloukhov - Nedobora (URSS, 1990). Parecía que las blancas están a punto de ganar el juego, ya que la amenaza de mate en a8 no parece tener parada, salvo entregando la dama por el alfil blanco, lo cual sería como firmar la derrota. En este escenario límite el negro halló una sorprendente jugada, que da totalmente la vuelta a la tortilla. ¿Cuál es ese movimiento milagroso?

Información proporcionada por www.ajedrez21.com

#### **JEROGLÍFICO**

Con estas te lo pasas bien

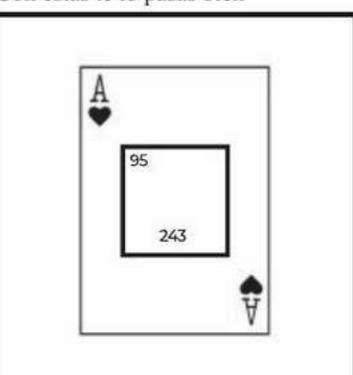

#### **PASATIEMPOS**

#### FRED BASSET Alex Graham





DIFÍCIL

SUDOKU

FÁCIL

© 2006 Knight Features. Distribuido por Universal Press Syndicate, Todos los derechos reservados

|      |   | 9 |   |   |   | 4 |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|      | 1 |   | 4 |   | 7 |   | 9 |   |
| 6    |   |   |   | 1 |   |   |   | 7 |
|      | 4 |   | 9 |   | 2 |   | 6 |   |
| 3)); |   | 7 |   |   |   | 3 |   |   |
|      | 8 |   | 1 |   | 3 |   | 4 |   |
| 7    |   |   |   | 6 |   |   |   | 1 |
|      | 6 |   | 7 |   | 5 |   | 2 |   |
|      |   | 3 |   |   |   | 8 |   |   |

| 7 | 1 |   |   | 6<br>8 |   |   | 2 |
|---|---|---|---|--------|---|---|---|
|   |   |   | 1 | 8      | 4 |   | 6 |
|   | 2 |   |   |        |   |   |   |
| 6 | 9 |   | 5 | 4      |   | 1 |   |
|   | 8 |   | 2 | 7      |   | 3 | 9 |
|   |   |   |   |        |   | 4 |   |
| 5 |   | 9 | 3 | 2      |   |   |   |
| 2 |   |   | 4 |        |   | 5 | 8 |

| 5 |   | 6 | 4 |   |   |   |   | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 7 |   |   |   | 1 |   | 9 |   |
|   |   |   |   | 7 |   |   |   | 8 |
|   | 3 |   |   |   |   |   |   | 2 |
|   |   | 7 | 2 |   |   | 9 |   |   |
| 9 |   |   |   |   |   |   | 8 |   |
| 1 |   |   |   | 9 |   |   |   |   |
|   | 8 |   | 6 |   |   |   | 4 |   |
| 2 |   |   |   |   | 3 | 7 |   | 5 |

CÓMO JUGAR. Complete el tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas) rellenando las celdas vacías con un número del 1 al 9, sin repetir ningún número en una misma fila, ni en una misma columna ni en cada cuadrado

#### **SOLUCIONES DE AYER**

| 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 9 | 8 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 |
| 7 | 5 | 9 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 3 |
| 2 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 |
| 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 8 | 2 | 6 |
| 1 | 8 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 9 |

| NTE | RME | EDIO |   |   |   |   |   |   | DIF | C |
|-----|-----|------|---|---|---|---|---|---|-----|---|
| 9   | 5   | 6    | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 9   |   |
| 3   | 8   | 2    | 6 | 7 | 9 | 1 | 4 | 5 | 8   | Ī |
| 1   | 7   | 4    | 3 | 8 | 5 | 2 | 9 | 6 | 4   | Ī |
| 5   | 9   | 1    | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3   | Ī |
| 6   | 2   | 7    | 8 | 3 | 4 | 9 | 5 | 1 | 7   | t |
| 8   | 4   | 3    | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1   | Ī |
| 7   | 1   | 5    | 2 | 9 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2   |   |
| 2   | 6   | 8    | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 9 | 5   |   |
| 4   | 3   | 9    | 1 | 6 | 8 | 5 | 7 | 2 | 6   | T |

INTERMEDIO

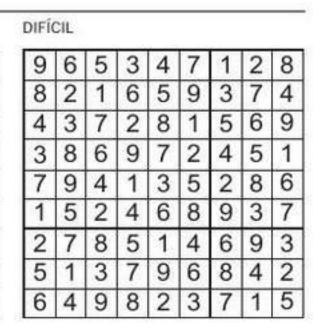



Información proporcionada por www.taikometeorologia.com

Zaragoza

 Barcelona 17°/21°

Sta. Cruz 🥖

de Tenerife

18°/21°

#### **ASTROLOGÍA**

al 19 de abril

Blanca Herrero

Aries 21 de marzo



Tauro 20 de abril al 20 de mayo

Contará con una potente habilidad intelectual. En el terreno del trabajo podría alcanzar cierto progreso en las negociaciones que lleve a cabo.

Géminis 21 de mayo al 20 de junio Su mente y una forma de comunicarse con seriedad, y a la vez con amabilidad, podrán hacer que sus relaciones cercanas se templen.

Cáncer 21 de junio

al 22 de julio

Parecerá una persona impulsiva e hipersensible, por eso deberá tener cuidado con lo que diga; podría dañar las emociones de los otros.

Leo 23 de julio al 22 de agosto Podría notar dificultad para actualizar sus proyectos; puede que se le presente una situación difícil. Pero deberá actuar siempre en armonía.

Virgo 23 de agosto al 22 de septiembre

El inicio de proyectos y experiencias y la fortuna podrían surgirle. Todas las aventuras le atraerán, aunque tendrá que seleccionar un objetivo.

Libra 23 de septiembre al 22 de octubre

Alguien de confianza le prestará su apoyo. Además, también es posible que mantenga relaciones con personas de fuera de su entomo.

23 de octubre al 21 de noviembre

Escorpión

Avanzará en sus sueños de una forma lenta pero segura, esto le ayudará a poder liberarse en cierto modo de la ansiedad que siente.

Sagitario 22 de noviembre al 21 de diciembre

Está en crisis: utilice su inteligencia y domine su temperamento. Su paciencia y su determinación le ayudarán contra las restricciones.

Capricornio 22 de diciembre al 20 de enero

Tenderá a ser un día tenso, tanto en el terreno emocional como en el laboral. Debería hacer ejercicio y así poder equilibrar las energías.

Acuario 21 de enero al 19 de febrero Será el momento apropiado para la toma de decisiones y la iniciativa; actuando con entusiasmo podrá crecer en los diferentes aspectos.

Piscis 20 de febrero al 20 de marzo

El éxito y logros materiales, bienestary abundancia, además de una victoria sobre todas las dificultades serán la tendencia durante el día.

blanca.herrero@astro.virtualmedia.es

#### EL TIEMPO

MÁS INFORMACIÓN EN: http://eltiempo.es

#### TIEMPO Y TEMPERATURAS PREVISTAS





JUEVES Mejoría del tiempo. Sol VIERNES Nubes en la costa y en conjunto con pocas nubes. Aumento de la temperatura



🌑 0-5° 🜑 5-10° 💮 10-15° 🥌 15-20° 🥌 20-25° 📁 25-30° 🥮 30-35° 📵 35-40° 🚳 40°<

nubarrones en los Pirineos. Temperatura más normalizada



SABADO Paso de un surco con algunos chubascos en el interior y los Pirineos. Ambiente suave







aislado en el nordeste



SOL Salida 06 h 17 min Puesta 21 h 25 min LUNA Salida 13 h 01 min Puesta 01 h 49 min



DOMINGO Día espléndido con LUNES Tiempo estable y radiante con mucho sol. Calor cielo soleado y algún chubasco moderado, sin exageraciones

#### Alfred Rodríguez Picó

#### Últimas tormentas

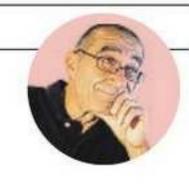

al día como hoy hace dos años, el 12 de junio de 2022, empezaba una ola de calor sostenida y prematura que dejó 40°C en Catalunya, noches tórridas (>25°C) en Barcelona y algunos récords de calor. Ahora nos encontramos en las antípodas, con temperaturas de lujo por la presencia de masas de aire frescas, y el ambiente es muy confortable con máximas inferiores a los 25°C. Para acabar de rematarlo, ayer disfrutamos de un riego mágico y de oro para estas fechas, con muchas horas de lluvia pausada y sin hacer daño. Hoy tenemos un billete para la traca final, más tormentosa, antes de un parón. La llegada de un surco con más aire fresco dará un plus de energía a los nubarrones.

Catalunya. Chubascos locales por la mañana en las comarcas de Barcelona y más claros en el tercio sur. Formación de tormentas a partir del mediodía en los Pirineos y el interior que avanzarán en dirección a la costa con alguna granizada. Temperatura muy suave, sin calor.

España y Europa. Lluvias en Escandinavia y los países bálticos y tormentas en los Alpes y la antigua Yugoslavia. Temperaturas máximas de 40°C en Grecia. Tormentas violentas con granizo o pedrisco en el arco mediterráneo de la Península y más sol en la mitad oeste.

### Jake Gyllenhaal da nueva vida a un clásico de los noventa

#### 'Presunto inocente' llega a Apple TV+ convertida en miniserie

**GABRIEL LERMAN** 

Los Angeles

Allá por 1990, cuando Harrison Ford se encontraba en la cima de su carrera, protagonizó un thriller que tenía todos los elementos para convertirse en otro de sus grandes éxitos. Basado en el primer libro de Scott Turow, Presunto inocente, y dirigido por el prestigioso Alan J. Pakula, el de Todos los hombres del presidente y La decisión de Sophie, fue uno de los estrenos fuertes de aquel verano, y aunque no le fue mal en la taquilla, pasó totalmente desapercibido a la hora de los premios.

Fue David E. Kelley, un hombre con una trayectoria gloriosa en televisión, quien, con el apoyo de J.J. Abrams como productor, decidió volver a las fuentes y rescatar la novela de Turow para elabo-

rar una nueva versión, ahora convertida en una miniserie de ocho episodios y que marca el debut de Jake Gyllenhaal en las plataformas. La historia, que ya fue convertida en un telefilme en el 2011 con Bill Pullman en el papel principal, sigue los pasos de Rusty Sabich (Gyllenhaal), un prestigioso abogado que encabeza el equipo de fiscales adjuntos de distrito en Chicago.

Cuando una integrante del equipo, Carolyn Polhemus, aparece salvajemente asesinada, es Sabich quien es puesto al frente de la investigación por el fiscal general, Raymond Horgan, interpretado por el ascendente Bill Camp, candidato al Emmy por The night of. En Estados Unidos, quienes dirigen el departamento dedicado a llevar adelante los juicios penales en nombre del Estado son elegidos con el voto popular, y la serie está ambientada en el preciso momento en que un nuevo fiscal general, Nico Della Guardia (O-T Fagbendle, de El cuento de la criada), reemplaza a Horgan y eleva como lugarteniente a un rival político de Sabich, Tommy Molto (el nominado al Emmy por Dopesick Peter Sarsgaard).

Por eso, cuando se descubre que Carolyn y Rusty habían mantenido una relación secreta y que cuando murió ella estaba embarazada, todo da una vuelta y pasa de ser acusador a principal sospechoso. Lógicamente, es suspendido de su puesto y las cosas no marchan mejor en casa, una vez que le confiesa el desliz a su esposa y a los dos hijos adolescentes.

Gyllenhaal, quien ha desarrollado una sólida carrera en el cine independiente como protagonista que, sin embargo, solo le ha dejado una candidatura al premio

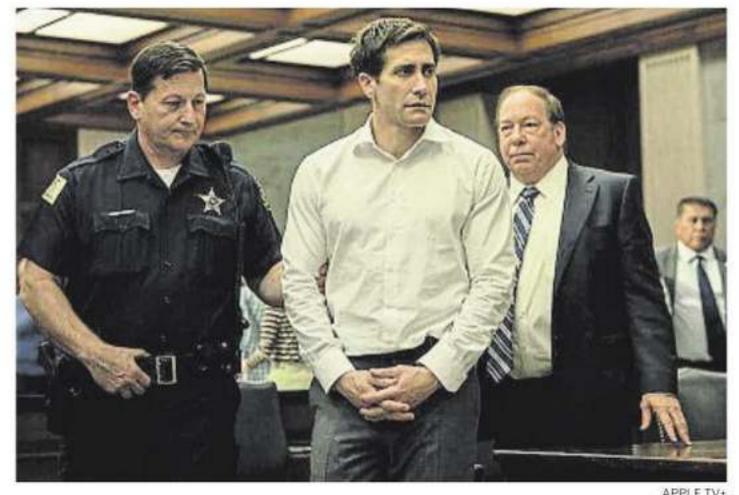

APPLE TV+

El protagonista de la historia en una imagen de la serie

de la Academia por *Brokeback* Mountain y otras dos al Globo de Oro, le pone el tono justo a su Rusty Sabich, en una interpretación muy diferente a las de Ford o Pullman, que en esa versión televisiva era un juez. Eso es lo que le impide al espectador decidirse sobre si debe ponerse de su lado o sospechar de él.

Dueño de un carisma muy especial, logra que simpaticemos con él desde un primer momento, pero esa conexión inmediata tiembla cada vez que un secreto

sale a la luz. El mérito es también de Kelley, creador y showrunner, y quien en el pasado fue reconocido una y otra vez por la academia televisiva por series como La ley de Los Ángeles, Picket fences, Ally McBeal, Boston legal o la más reciente Big little lies. Cuando comenzó con el proyecto, al veterano guionista no se le debe de haber escapado que Turow, inicialmente un abogado, escribió varias novelas ambientadas en ese mundo, por lo que no hay que descartar posibles secuelas.

PARRILLA ELABORADA POR ONEDATA. COMERCIAL@ONEDATA.ES

#### **PROGRAMACIÓN TV**





#### Telediario matinal. Incluye El tiempo. (ST)

8.00 La hora de La 1 (magacín de actualidad). Presentadores: Marc Sala v Silvia Intxaurrondo. Invitado: Pedro Sánchez, presidente del Gobiemo. 10.40 Mañaneros (magacín de

actualidad). P 14.00 L'informatiu. Incluye El temps. (ST)

14.10 Ahora o nunca.

#### Cafe d'idees (magacin). 9.55 La aventura del saber.

10.55 Aquí hay trabajo (empleo). (ST)

11.20 La 2 express (zapping).

11.45 Culturas 2. (ST) 12.10 Mañanas de cine: Bombarderos B-52.

13.55 Viajar en tren. 14.50 Las rutas Capone. (ST)

#### Noticies 3/24. (ST) Els matins (magacín de actualidad). Presentadora: Ariadna Oltra. Magacín de actualidad que incluye entrevistas, reportajes

y debates, entre otras

secciones. (ST) 10.30 Tot es mou (magacín). Presentadora: Helena Garcia Melero. (ST)

13.50 Telenotícies comarques. 14.30 Telenotícies migdia. (ST)

#### cuatre\*

#### 8.15 Alerta Cobra (serie). 25 palabras (concurso). 9.15 10.20 El concurso del año

Dani Martínez. 11.30 En boca de todos (actualidad). Presentador:

(concurso). Presentador:

Nacho Abad. 14.00 Noticias Cuatro. Presen-

tadora: Alba Lago. (ST) 14.55 ElDesmarque Cuatro. Presentador: Manu Carreño. (ST)

#### •

#### Informativos Telecinco. Presentadoras: Laila Jiménez y Arancha Mora-

les. Incluye El tiempo. 8.55 La mirada crítica (magacín). Presentadora: Ana Terradillos. Colaborador:

Antonio Texeira. 10.30 Vamos a ver (magacín de actualidad). Presentador: Joaquín Prat. Colaboradoras: Patricia Pardo y Adriana Dorronsoro.

#### LaSexta

#### 6.00 Minutos musicales. Remescar, cosmética al instante (promocional).

11.00 Al rojo vivo (debate). Presentador: Antonio García Ferreras. (ST)

14.30 La Sexta noticias 1<sup>a</sup> edición. Presentadora:

7.00 Previo Aruser@s. 9.00 Aruser@s (entretenimiento). Presentador: Alfonso

Arús. (ST)

Helena Resano. (ST)

instante (promocional). Las noticias de la mañana. Incluve Deportes v

6.00 Remescar, cosmética al

El tiempo. (ST) Espejo público (ma-8.55 gacín). Presentadora:

Susanna Griso. (ST) 13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano (gas-

tronómico). (ST) 13.45 La ruleta de la suerte

(concurso). (ST)

15.00 Telediario 1. Presentadora: Alejandra Herranz. Deportes: Ana Ibáñez. Incluye El tiempo. (ST)

15.50 L'informatiu. Incluye El temps. (ST) 16.15 El tiempo. (ST) 16.30 Salón de té La Moderna

(serie). (ST)

15.45 Saber y ganar.

16.25 Grans documentals (serie documental). Ningaloo, la merevalla de l'oceà d'Austràlia.

17.25 L'altaveu (magacin). Presentadora: Danae Boronat. (ST)

15.35 Cuines (gastronómico): Presentadores: Marc Ribas, Gessamí Caramés y Amau Paris.

16.05 Com si fos ahir (serie). Mari Carmen le reprocha a Aitor que Noe se tenga que cambiar de piso. (ST)

15.10 El tiempo. (ST)

15.30 Todo es mentira (humor). Presentador: Risto Mejide. Colaboradora: Marta Flich.

18.30 Tiempo al tiempo (magacín). Presentadores: Mario Picazo y Verónica Dulanto.

15.00 Informativos Telecinco. Presentadoras: Isabel Jiménez y Ángeles Blanco.

15.30 ElDesmarque Telecinco. Presentadora: Lucía Taboada. (ST)

15.40 El tiempo. (ST)

15.15 Jugones. Presentador: Josep Pedrerol. (ST) 15.30 La Sexta meteo. Presen-

tadores: Francisco Cacho y Joanna Ivars.

15.45 Zapeando. Presentador: Dani Mateo. (ST)

Presentadores: Matías Prats y Mónica Carrillo. (ST)

15.00 Antena 3 Noticias 1.

15.30 Deportes. (ST) 15.35 El tiempo. Presentador:

Roberto Brasero. (ST) 15.45 Sueños de libertad (serie). (ST)

17.00 Pecado original (serie).

Yildiz se entera de que

Atlas es hijo de Cagatay

17.30 La Promesa (serie). Tras el desvanecimiento de Lope, Jana, Salvador y Vera se vuelcan en su recuperación mientras intentan cubrirlo para que nadie se percate de

que no está trabajando. 18.30 El cazador stars (concurso). Presentador: Gorka Rodríguez. (ST)

19.30 El cazador (concurso). 20.30 Aguí la Tierra.

18.45 Efecte Collins express (musical).

18.55 Déu n'hi do (divulgativo). Presentadora: Shalana Rodríguez.

19.05 El Paraíso de las Señoras. Emisión de dos capítulos. 20.25 La 2 express.

(ST) 20.30 Diario de un nómada. Las huellas de Gengis Khan. (ST)

21.30 Cifras y letras. (ST)

16.40 El Paradís de les

Senyores (serie). Pronto va a ser el cumpleaños de Stefania, y las chicas le quieren regalar un vestido. Más tarde, para elegirlo, le piden ayuda a Gloria y a Gabriella.

17.30 Planta baixa (magacín de actualidad). Presentadora: Agnès Marquès.

19.10 Atrapa'm si pots. 20.15 Està passant (humor). 20.00 Noticias Cuatro. Presentadores: Diego Losada y Mónica Sanz. (ST)

20.40 ElDesmarque Cuatro. Presentador: Ricardo Reyes. (ST) 20.55 El tiempo. (ST)

miento). Presentador: Carlos Sobera. (R) 21.40 First Dates (entretenimiento). Presentador:

Carlos Sobera.

22.50 Otro enfoque (repor-

21.05 First Dates (entreteni-

15.50 Así es la vida (magacín). Presentadores: Sandra Barneda y César Muñoz.

17.00 TardeAR (magacín). Presentadora: Ana Rosa Ouintana, Colaboradores: Antonio Hidalgo, Manuel Marlasca, Laura Madrueño, Miguel Ángel Nicolás, Beatriz Archidona y Jorge Luque.

20.00 Reacción en cadena (concurso).

lidad). Presentadores: Iñaki López y Cristina Pardo. (ST) 20.00 La Sexta noticias 2ª

17.15 Más vale tarde (actua-

edición. Presentadores: Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez. (ST) 21.00 La Sexta Clave. Presen-

tador: Joaquín Castellón.

21.20 La Sexta meteo. 21.25 La Sexta deportes.

y se siente todavía más engañada. Cagatay, por su parte, quiere acabar con Dogan y, para ello, intenta conquistar a Kumru otra vez. (ST) 18.00 Y ahora Sonsoles (ma-

gacín de actualidad).

20.00 Pasapalabra (concurso). (ST)

21.00 Telediario 2. Presentadora: Marta Carazo. Deportes: Arsenio Cañada. Incluye El tiempo. (ST)

21.55 4 estrellas (serie). 22.50 Lazos de sangre (serie documental): 40 años sin Paquirri. Presentador: Jordi González, Se cumplen 40 años de la muerte de Francisco Rivera, más conocido como Paquirri. Una tragedia que cambió el mundo

del toro para siempre.

debate (actualidad televisiva). 1.30 Lazos de sangre. 2.35 La noche en 24 horas.

0.00 Lazos de sangre: el

22.00 Documaster. El Día D: las grabaciones desconocidas: El 6 de junio de 1944, las tropas aliadas desembarcaron en Normandía en lo que sería la mayor invasión marítima de la historia, y que alteraría el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Allí estuvieron cientos de miles de hombres y

ahora. (ST) 0.55 En portada: Mi hijo no ve pomo. (ST) (R) Cine: Me llamo Gennet.

mujeres jóvenes, muchas

han sido contadas, hasta

de cuyas historias no

21.00 Telenotícies vespre. Presentador: Toni Cruanyes. Deportes: Maria Fernández Vidal. (ST) 21.55 Valor afegit (economía).

22.10 El tros (concurso): Anant al gra. Presentadora: Anna Simon, Colaboradores: Miquel Montoro y Marina Pifarré. En esta entrega, la primera prueba por equipos consiste en separar el grano de la paja, con la ayuda del segador Josep Burniol, que les introduce en las técnicas de la siega y el

23.45 Al cotxe (entrevistas). Més 324 (debate). 0.10

tajes): La machosfera. Presentador: Jon Sistiaga. En los últimos años se han multiplicado los creadores de contenido que difunden mensajes de odio a través de las redes sociales para promover su oposición al feminismo, la exaltación de la masculinidad y una misoginia desbocada. A esta red de plataformas, webs, blogs y foros donde se difunden estos discursos se la conoce como la machoesfera.

Callejeros (reportajes). The Game Show.

21.00 Informativos Telecinco. 21.35 ElDesmarque Telecinco. 21.45 El tiempo. (ST) 21.50 Supervivientes: Última

hora (reality show). 22.50 El marqués (serie). La pista de don Alberto Carabias, el discreto y desaparecido administrador del marques en Sevilla, lleva a Onofre hasta Barcelona, donde encuentra un panorama

desconcertante e inesperado: don Alberto ha emprendido una nueva vida como contable en un cabaret del Paralelo. 0.15 La verdad de Los Galindos (reportajes).

21.30 El intermedio (humor). Presentadores: El Gran Wyoming y Sandra Sabatés. (ST)

22.30 Apatrullando (reportajes): El centro. Presentadores: Jalis de la Sema y Zazza el italiano. En pleno centro histórico de Madrid, Barcelona y Bilbao, hay tres barrios singulares y únicos, pero también conflictivos: Lavapiés, El Raval y San

Francisco. 0.15 En tierra hostil (reporta-

2.30 Pokerstars (entretenimiento).

21.00 Antena 3 Noticias 2. Presentadores: Vicente Vallés y Esther Vaquero. (ST) 21.30 Deportes.

21.35 El tiempo. Presentador: Roberto Brasero. (ST) 21.45 El hormiguero 3.0 (talk

show). Invitada: Victoria Abril, actriz. (ST) 22.45 El 1% (concurso). Presentador: Arturo Valls. 100 nuevos concursan-

tes se enfrentan a las preguntas del programa para hacerse con los 100.000 euros de premio.

El círculo de los famo-3.10 Play Uzu Nights (otros). sos (concurso).

## Cultura

Jean-Benoît Dunckel, miembro del dúo Air, cabeza de cartel del Sónar

## "La música electrónica es como la economía: los grandes lo tienen todo y los pequeños, nada"

**ENTREVISTA** 

MARICEL CHAVARRÍA

uando en 1998 Jean-Benoît Dunckel y Nicolas Godin dieron la campanada con el sofisticado electro-pop del álbum *Moon Safari*, algo convulsionó la escena francesa. Su mezcla de sintetizadores burbujeantes y lounge-core funky avivó la lánguida era post-discoteca. El dúo Air eran entonces los sexy boys de una nouvelle vague de la electrónica. Un cuarto de siglo después, aquel sonido atmosférico con melodías naïf es celebrado con una edición deluxe (audio y vídeo Parlophone/Warner Music) y una gira que les trae a Barcelona como cabezas de cartel del Sónar, cuya 31.ª edición se celebra esta semana, del 13 al 15. Dunckel, el físico (Godin cursó arquitectura) atiende a La Vanguardia por teléfono.

#### ¿Cuál diría que fue la fórmula mágica que obró aquel éxito?

No lo sé, siento que es algo que ya no me pertenece, yo era muy joven y he cambiado. Pero creo que es porque este álbum es un escape de la realidad, te hace viajar a un sueño: un viaje espacial lleno de emoción y de sonidos agradables. Lo hicimos porque queríamos escapar de la violencia de esa época. Teníamos 26 años, había llegado el momento de encontrar trabajo y no queríamos. Fue un adiós a la infancia, así que pusimos todos los recuerdos y los mezclamos con las tecnologías de la época.

¿Y qué esperan de esta edición? Algo global, una gira por el mundo en la que por primera vez, gracias a la tecnología, podemos hacer en directo el disco completo, de principio a fin, cosa antes imposible. La gente podrá centrarse, sentir la atmósfera del álbum.

#### ¿Lo viven con nostalgia?

Cuando lo toco siento la vibración de la época y me lleno de recuerdos: ese momento con mis amigos, la familia, las fiestas en París, los lugares a los que solíamos ir.

#### Su último Sónar fue hace 14 años. ¿Cómo ve evolucionar la escena de la electrónica?

Aquella era una época llena de creatividad, y no se trataba sólo de música, sino también de fotografía, diseño gráfico, moda, cine y arte contemporáneo. En París todo estaba mezclado porque toda esta gente solía trabajar junta: colaboraban para desfiles de moda, anuncios de moda o incluso bandas sonoras de películas. Y la economía era boyante, la gente iba a



MATHIEU RAINAUD

Jean-Benoît Dunckel (izquierda) y Nicolas Godin regresan al Sónar el día 14 celebrando los 25 años de su legendario álbum *Moon Safari* 

#### 'MUST' DEL SONAR NOCHE

Air. El dúo francés destaca entre los más de 200 conciertos y actividades, ni que sea para nostálgicos. SonarClub, día 14; 22 h

Jessie Ware. La londinense escora su pop hacia el dance como en Free yourself. SonarPub, día 14; 23.30 h

Kaytranada. El productor y dj canadiense/haitiano llega con *Timeless*, funk y r'n'b a base de samples. SonarPub. día 14; 02.25 h

Vince Staples El rapero californiano para los amantes del hip-hop, con su flamante Dark times. Sonar Pub, día 15; 23.30 h

Charlotte de Witte. La di belga llega con nuevo show conceptual, Overdrive, puro techno trance y duro. SonarClub, día 15; 01.15 h clubs, los dj tocaban temas increíbles, todo era nuevo. Los franceses eran buenos en eso porque se trataba de ir a la disco a bailar. Air era diferente, pero de ese lado.

¿Cómo cree que altera la llegada de la IA la escena electrónica? La actual escena es un reflejo de nuestra economía: los grandes lo tienen todo y los pequeños nada. Así es como funciona ahora en el

#### 66 El éxito de 'Moon Safari'

Fue un escape de la realidad, teníamos edad de encontrar trabajo y no queríamos"

mundo de la informática, las telecomunicaciones... o el de la música en streaming: hay tres empresas que lo poseen todo. Hay empresas pequeñas que luchan por sobrevivir mientras las grandes luchan por tomar todo el poder. Y lo mismo pasa con los artistas: Air estamos en medio, contentos de ese segundo nivel.

¿Tiene sentido hablar aún de

#### música electrónica si lo electrónico está ya en toda la música?

Sí, todo es electrónico, pero a la gente no le mueve la electrónica, le mueve la voz, la emoción, y no creo que las nuevas tecnologías tengan forma de interferir en la emoción. La gente está buscando emoción, quiere sentir amor, ver al artista cantar y bailar, ser parte de ello. Y la electrónica es sólo una

rá algo mágico porque recuerdo que la gente se queda hasta tarde, algunos van algo colocados y hay una especie de espíritu de despedida y libertad que me gusta. Por alguna razón, Air se conoce mucho en Barcelona, a la gente le gusta porque sueñan y a veces esta música está ligada a su propia historia de amor o a su pasado.

¿Cuán difícil es mantener el so-

#### Inteligencia artificial

#### "No creo que nadie vaya a poder enamorarse de un falso artista creado con IA"

herramienta, igual que la IA, un algoritmo que mezcla datos. No creo que la gente pueda enamorarse de un falso artista creado con IA: son robots, les son ajenos, no pueden confiar en ellos.

¿Para Air el Sónar es una ventana a otros usos de la tecnología? El festival es genial. Como la lista de artistas, la tecnología es excelente y la ubicación, increíble. Se-

#### Su'background' de físico

#### "La ciencia no es juzgar, es demostrar constantemente que algo es verdad"

#### nido ingenuo hoy en directo?

Cuesta mantener esa vibración, pero por otro lado, somos nosotros, así es cómo sonamos. Tenemos cada uno nuestra carrera en solitario, pero con Air hay algo que respetar. Es divertido volver.

¿A una banda chic le preocupa hacerse mayor?

Continúa en la página siguiente

Sasha Costanza-Chock advierte en el Sónar+D sobre los asesinatos selectivos contra 'sujetos biopolíticos': "Gaza es el ejemplo, ya están aquí"

### Protesta contra la IA genocida

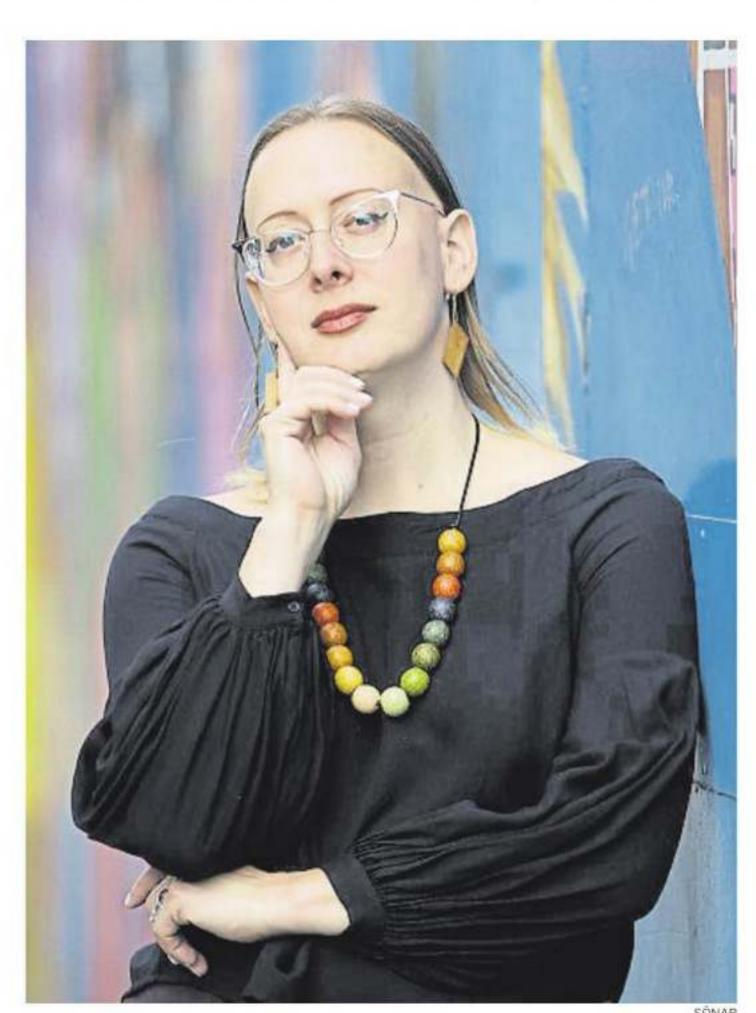

Sasha Costanza-Chock

MARICEL CHAVARRÍA

Barcelona

os actos, conferencias y proyectos del Sónar+D, en el festival de la música, la creatividad y la tecnología, giran este año sobre un eje: la inteligencia artificial y sus peligros y oportunidades. Y de los peligros se ocupará la académica y activista estadounidense Sasha Costanza-Chock en el recinto de Fira Montjuïc -Stage+D, mañana a las 17.30 h-en un show fruto de su investigación y que quiere ser una protesta multimedia simbólica y educativa, con poemas y videos remezclados en vivo "contra el despliegue de sistemas de IA para vigilar, controlar y condenar a muerte a los sujetos biopolíticos que se resisten a la plena incorporación al heteropatriarcado globalizado, a la supremacía blanca,

#### "Entre los clientes interesados en comprar esos sistemas israelíes está la ultraderecha europea"

la cisnometividad, el capitalismo y el colonialismo". La titula No a la inteligencia artificial para el genocidio. Necropolitica algorítmica durante el fin del imperio.

"Este miedo a un asesinato selectivo por medio del control de la inteligencia artificial se hace cada vez más presente con el aumento de la ultraderecha –explica desde Cambridge, Massachusetts, en un español aprendido de su pareja y del tiempo que pasa en Puerto Rico–. Vivimos un momento en que ya no tenemos ni que hablar de miedos abstractos: el ejemplo más visible del uso de sistemas automatizados para quitar vidas es Gaza, donde el ejército israelí ha desarrollado varios sistemas de inteligencia artificial para automatizar el proceso de selección de objetivos a asesinar".

Costanza-Chock habla del sistema Lavender "para seleccionar personas supuestamente militan-tes de Hamás. Se basa en varios factores, como, sin ir más lejos, estar en un grupo de whatsapp en el que hay alguien que está asociado a Hamas. Pero, claro, Hamas es el gobierno electo de la franja de Gaza, así que cualquier funcionario público, cualquier maestro o maestra, cualquier policía, cualquier persona del gobierno con quien tienes que interactuar en tu día a día, hace que suba la probabilidad de que el Lavender te seleccione como posible objetivo a asesinar mediante drones".

Denuncia, asimismo, que el Gobierno israelí posee el sistema The Gospel (Habsora, en hebreo), usado para seleccionar edificios enteros para destruir. "Antes tenían un filtro muy específico para seleccionar edificios donde vivían altos mandos de la jerarquía militar, pero a partir del 7 de octubre eliminaron el filtro: cualquier persona, sin importar tampoco la cantidad de civiles que hay ahí. Por un lado es una forma de usar sistemas automatizados para acelerar la muerte y la destrucción de Gaza. Y por otro es propaganda, para que la gente sepa que ya no puede vivir allí, que ha de salir para Egipto". Hablar del sistema de IA abre un espacio de justificación "porque argumentan: 'No, no estamos matando gente a lo loco, sino gente específica con la ayuda de un sistema muy avanzado de estadística".

Su intervención en Sónar+D es una llamada a criticar el desarrollo de estos sistemas pero también que se use el mecanismo técnico de la IA como medio de justificación. "Y es que, además, es un panfleto para vender este tipo de servicio a otros países. Porque en este momento en Israel surgen empresas de armas, incluso de armas aumentadas con IA, que están vendiendo a gobiernos en todas partes del mundo. Entre los clientes que estarían interesados en comprar ese tipo de sistema se puede incluir a los partidos de la ultraderecha europea"...



Anna Halbleib ayer en el campus del Poblenou de la UPF

#### ¿Puede la inteligencia artificial hacer más tangible el imaginario colectivo?

**ASTRID MESEGUER** 

Barcelona

El cine generado por la inteligencia artificial aterrizó ayer en Barcelona con la proyección de los diez títulos a concurso en la sección oficial del +RAIN Film Festival, certamen coorganizado por la Universitat Pompeu Fabra y el Sónar que reúne durante dos días en el campus del Poblenou de la UPF algunos de los perfiles más destacados de la investigación y la industria en IA generativa como Shyam Sundar, Marcelo Bertalmío y Christian Canton.

Entre las películas que se pudieron ver en el auditorio y que hoy serán valoradas por un jurado internacional, hay propuestas de los cinco continentes y una única representación española, When people talk about their dead, they look up (Cuando la gente habla de sus muertos, mira arriba), de Anna Halbleib. Esta alemana de 31 años se graduó en Moda y Tecnología en Amsterdam y tiene un máster en Documental Creativo de la Universitat Autònoma de Barcelona. Llegó a la capital catalana hace dos años "y aquí me quedo", dice con una amplia sonrisa.

En una pieza que no llega a los tres minutos, Halbleib toma como punto de partida "las narrativas que creamos para sentir un poco de confort al hablar de la muerte". Una voz en off femeni-

na nos habla de cuerpos en descomposición y rituales creados con imágenes térmicas. "Mi cuento de hadas favorito cuando era niña era La muerte madrina, de los hermanos Grimm. La incomodidad que crea era algo muy intrigante y pensé que una forma de afrontarla era mirarla de frente e investigarla", explica sobre el origen de un relato que también surge de observar que "las afiliaciones religiosas están disminuyendo". De esta manera, Halbleib se cuestiona: "¿Dónde encontramos este consuelo ahora?". Y prosigue: "También en combinación con la inteligencia artificial es muy intrigante en términos de qué efecto tiene en nuestro imaginario colectivo. ¿Nos ayuda a pensar? ¿Cómo podemos hacerla más tangible?".

Durante el máster en la UAB, la cineasta tuvo un curso de IA justo cuando Runway acababa de lanzar la IA que transforma el texto en vídeo. "Fue simplemente fascinante lo que podía crear y también investigar". Dice que quiere seguir explorando las posibilidades de la IA en su trabajo. "Me siento cómoda y creo que hay cosas que probablemente no puedo imaginar en este momento que serán posibles o que también estarán en el discurso de... ¿a dónde nos llevará esto?". E incide en que "está en nuestras manos debatir y reflexionar de forma colectiva sobre su uso y también que la legislación vaya de la mano con ello".

#### "El mundo no se escribe con palabras sino con números"

Viene de la página anterior

No, no hay nada que podamos hacer al respecto. Envejecer es un lujo que no podemos dar por sentado.

¿Su formación de físico y matemático le ha hecho abordar la música de otro modo, como un dise-

**ño de sonido?** Sí, en cierto modo. Me atraían la tecnología, las máquinas y también los números. El mundo no se escribe con palabras sino con números cuantitativos. De modo que la ciencia da forma a tumente, te aporta pensamiento lógico, pues lo que aprendes con la física y las matemáticas es la forma más profunda y lógica de pensar. Pero también se trata de sentimientos, hay muchos sentimientos en las

matemáticas y la física y Einstein, por ejemplo, no era un buen matemático, no pudo demostrar matemáticamente su teoría de la relatividad, necesitó ayuda. Al final se trata de imaginación, y eso que imaginas lo tienes que demostrar. Da miedo escuchar a gente en Instagram o en redes sociales que ves que no entienden que la ciencia no es juzgar: la ciencia no es una verdad, es demostrar constantemente que algo es verdad. Por eso la ciencia puede mejorar con el tiempo. Y, aplicado a nuestra música, se trata de demostrar que es profunda, que hay algo de profun-

universal de la música me da mucha libertad y confianza en mí mismo. Y trae consuelo a mi vida. Ha tenido proyectos en solita-

didad en el sonido. Ese aspecto

#### Ha tenido proyectos en solitario como Darkel. ¿Qué tiene entre manos?

Estoy haciendo música para los Juegos Olímpicos. Y creo que lanzaré un disco con eso. Es un proyecto con un coro de 50 voces de adolescentes que se hará en el Panteón de París en julio. También hay algo de baile, será increíble.

¿Qué está escuchando estos días?

Pues Philip Glass, también la banda sonora de *Oppenheimer...* la verdad es que escucho mucha banda sonora.

Compuso, entre otras, la de Las vírgenes suicidas, la ópera prima de Sofia Coppola. ¿Habría querido una carrera más importante en este campo?

Sí, porque creo que soy capaz de hacer cosas interesantes, pero desafortunadamente aquello no se tradujo en una carrera internacional en el ámbito de las bandas sonoras. Pero así es la vida. Quizás sea porque no estoy listo... quizás no sea el momento.

La polémica banda alemana congrega a 52.000 fieles en un entregado Estadi Olímpic con un show lleno de pirotecnia

## Rammstein incendia un lluvioso Montjuïc



ABAD

Barcelona



Un verano más, la montaña de Montjuïc vuelve a ser uno de los epicentros musicales de Barcelona y, con ella, el Estadi Olímpic, que pese a ser el nuevo feudo del Barça no se ha despedido de los grandes conciertos. Anoche, los alemanes Rammstein abrieron la temporada estival del recinto.

Cinco años después de su visita al Stage Front Stadium, la polémica banda liderada por Till Lindemann, recientemente acusado de abusos sexuales aunque el caso se archivó por falta de pruebas, recaló en la montaña mágica. Y como ya es costumbre, ofrecieron un recital de más de dos horas con mucha pirotecnia -emplean 1.000 litros de combustible quemado y centenares de luces- que convenció a los 52.000 presentes que llenaron el estadio, también de chubasqueros, pese a la lluviosa jornada.

Como ya ocurriera en San Sebastián, los seis extravagantes protagonistas aparecieron al son de *Music for the Royal Fireworks* mientras bajaban de la torre principal que presidía un imponente escenario. Y ya en sus posiciones, arrancaron la velada con *Ramm 4*.

Sin tiempo que perder, Links 23 4 y Keine Lust recordaron lo que es un concierto de metal, y Sehnsucht, con las primeras raciones de pirotecnia, y Asche zu Asche completaron un inicio atronador en el que ni el teclista Christian Lorenz paró quieto, pues tocaba mientras caminaba en una cinta.

Con Mein Herz brennt, con más fuego, la temperatura del Olímpic siguió subiendo. Y en medio de una sonada ovación, un carrito de bebé gigante dio la bienvenida a Puppe, con un final con confeti oscuro.



El vocalista Till Lindemann expulsa llamaradas durante uno de los temas más 'calientes' de la noche

#### El reino del instinto

ANÁLISIS

JOSEP MARTÍ BLANCH



Rammstein es un abrazo a lo más primario de uno mismo. Una máquina musical que pulveriza toda capa de civilización del ser humano. Las pulsiones más básicas, más bajas, casi enfermizas a veces, son su motor creativo. Sus conciertos, al igual que sus grabaciones, son un paréntesis absoluto de racionalidad. No hay mejor banda sonora para un hipotético fin del mundo que la de la banda germana. Cuando Woody Allen dijo que

no podía escuchar mucho a
Wagner porque le daban ganas
de invadir Polonia no había
escuchado a Rammstein. Con
la banda de Till Lindemann lo
que le dan ganas a uno es de
disfrazarse de huno, prender
fuego a la tierra entera y proclamar la preeminencia del
instinto sobre la razón. Un
exorcismo inocente y purificador que dura lo que un disco o
un concierto.

En el 2013 tuve la feliz idea de iniciar a uno de mis hijos, 12 años entonces, en la experiencia del rock en directo con el concierto que Rammstein dio ese año en el Palau Sant Jordi. Saludamos a la banda en el camerino –¡Lindemann de cerca me dio miedo, en particular sus brazos!—, nos hicimos fotos y atesoramos la firma de toda la banda en varios vinilos que llevamos para la ocasión. Después vino el concierto y sus excesos. Un pene gigante eyaculando encima del público y Lindemann sodomizando teatralmente al teclista Flake Lorenz, mientras lo tenía sujeto a cuatro patas con una cadena atada al cuello.

Hay moraleja en la historia: no hay que ir a un concierto de Rammstein con niños, salvo que uno quiera pasar mucha vergüenza. El reino del instinto es solo para adultos y a ratitos. Rammstein también. ¡Pero qué ratitos! La potente Wiener Blut y Zeit, primera referencia a su último trabajo, tampoco faltaron, y la criticada Deutschland, que repasa algunos episodios de la historia de Alemania, completó un viaje en el tiempo que fue muy celebrado.

La reciente Radio y Mein Teil, con una olla gigante haciendo referencia al caníbal de Rotemburgo, también estuvieron presentes, al

#### Los alemanes abrieron la temporada estival de un recinto por el que pasarán Springsteen y Estopa

igual que la aclamada *Du hast*, con un Till Lindemann con una ballesta de fuego que ardió Montjuïc.

La pirotecnia siguió en Sonne, dejando un humo negro que preocuparía a más de uno si lo vio salir del Olímpic. Y una necesaria pausa llegó con una íntima Engel, interpretada a piano en un pequeño escenario situado en la pista.

Pero la calma duró poco. Los protagonistas regresaron a sus puestos mediante unas barcas hinchables empujadas por el público para interpretar *Ausländer* y posteriormente *Du riechst so gut*, volviendo a ese 1995 en el que se dieron a conocer al mundo. Y con la denuncia social de *Ich Will* parecieron poner punto final a la noche.

Pero aún faltaba fuego por gastar. Rammstein, con un cantante con una mochila de la que salían llamas, abrió los bises. Y Adieu, segunda referencia a su último disco, cerró el recital. Un show en el que los alemanes demostraron que saben jugar sus cartas para triunfar en un estadio como el Lluís Companys. En las próximas semanas, Springsteen y Estopa también intentarán pasar el examen.

ay un monstruo en el lago (Debate), el primer ensayo de Laura Fernández, es una maravillosa navaja multiusos: historia cultural del monstruo del Lago Ness; wunderkammer de freaks inolvidables; crónica de una excursión al lago más paranormal del mundo; intervención crítica sobre la fabricación y la circulación de bulos mucho antes de que existiera el concepto de "posverdad"; brillante reflexión sobre por qué necesitamos imaginar que hay algo más allá de la superficie del mundo; metaliteratura sobre el arte de escribir ficciones; y -por si fuera poco- disección de la anatomía del turismo.

Una atracción turística es, al mismo tiempo, física y simbólica. El poder del símbolo depende de la robustez del discurso, de la narrativa asociada, que señala ese espacio como interesante, coleccionable, incluso imprescindible. La tesis de la autora de *La señora Potter no es exactamente Santa Claus* es que el lago Ness ha necesitado periódicamente los

#### Todos turistas

Jorge Carrión



avistamientos de jorobas, aletas o sombras para existir. Como son *fake*, han dado lugar a "una fascinante atracción turística en la que no ocurre nada. O solo ocurre en la medida en que tú quieras que ocurra".

Esa proyección psicológica, ese pacto con la magia, que en ese rincón de Escocia llega al paroxismo, es la energía que mueve la maquinaria del turismo global. Una industria que se basa en otra paradoja: desde Egipto hasta el Grand Tour, fueron los ricos, los sacerdotes y los nobles quienes visitaron, se movieron, disfrutaron de la diferencia, la magnificencia, el asombro. A partir de las primeras exposiciones universales, no ha parado de crecer el acceso a esa experiencia. Se ha democratizado y masificado.

Pero, como nos recuerda Anna Pacheco en otro pequeño gran libro sobre el tema, Estuve aquí y me acordé de nosotros (Anagrama), ficciones recientes como The White Lotus o El triángulo de la tristeza nos recuerdan que los abismos siguen existiendo tanto en la oferta de la industria del viaje como en el interior de cada arquitectura turística. Los empleados de los hoteles de lujo de Barcelona, sin ir más lejos –nos cuenta la periodista– tienen prohibido usar el gimnasio o la piscina. Al mismo tiempo, en una rueda infernal, gastan parte de su sueldo en pagar experiencias que se parecen a las de

los clientes: desde la comida frente al mar hasta la selfie aspiracional (ya se sabe que los filtros de Instagram nos igualan: gracias a ellos todos parecemos ricos).

El turismo es la carta robada, el gran secreto pornográfico de nuestra época. Un misterio que se revela constantemente en las playas, los aeropuertos, los prin-

#### El turismo es la carta robada, el gran secreto pornográfico de nuestra época

cipales museos o esas colas que se forman cada día en las atracciones de Disneyland o Port Aventura. Tal vez por eso, por su supuesta transparencia, no había sido debidamente narrado y analizado, hasta que en el siglo XXI nos hemos dado cuenta de que es el gran espejo que nos refleja, porque todos somos turistas.



Jan Antem, Serena Sáenz, Beñat Egiarte, Carlos Dazo, Carlos Cosías y Laura Vila en el sexteto final

Núria Rial, Serena Sáenz, Carlos Daza... una docena de cantantes se vuelcan en el homenaje del Liceu a Roger Alier al año de su muerte

## Un recital que hubiera dejado sin palabras al crítico

**ESCENARIOS** 

MARICEL CHAVARRÍA Barcelona



El liceísmo más incondicional se daba cita aver en el Foyer del Liceu para recordar a uno de los máximos divulgadores de la ópera, el crítico e historiador Roger Alier, fallecido hace ahora un año. Las entradas se habían agotado en apenas diez días para un aforo de 330 localidades que sin duda se quedaba corto para dar cabida a todos los fans del afamado divulgador del género. La gente, emocionada, incluso hacía cola en la puerta aprovechando que la lluvia amainaba, deseosa de coger los asientos mejor situados.

Se trataba de celebrar la pasión de Alier por la ópera con un recital al que se apuntaron, sin dudarlo, una docena de cantantes que se vincularon a la trayectoria de Roger Alier como impulsor de ciclos, montajes de ópera, academias...

Presentaba el acto el crítico Jordi Maddaleno, hijo adoptivo de Alier y director artístico del recital de 14 números, entre canciones, arias de ópera, dúos y un sexteto final que fue el culmen emocional de intérpretes y público. El director artístico del Liceu, Víctor García de Gomar, recordó al profesor y sus hazañas operísticas, como el haber exhumado la temporada del Teatre Principal, o haber estrenado en España la primera versión escenificada de Il re pastore de Mozart. O haber representado la primera ópera en la historia del Molino, en el Paral·lel, La fille du régiment, de Donizetti.

El que fue crítico de La Van-

guardia durante 36 años y fundador de la revista Ópera Actual devino gran biógrafo de cantantes y deseado conferenciante. Y asesoraba a cantantes jóvenes. Incluso les cambiaba la vida, como le sucedió al barítono barcelonés Carlos Daza, que haciendo de figurante en 1966 junto al tenor Marc Sala en una Aida que tenía lugar en el Palau Sant Jordi, le hicieron notar que tenía buena voz. A resultas de lo cual acabó en casa de Roger Alier audicionando con él al piano: "Sí, deberías estudiar con el tenor Eduard Giménez", le dijo Alier. Daza dejó colgada la carrera de Veterinaria a falta de una sola asignatura - "imaginate cómo

#### El público salió con la emoción a flor de piel tras escuchar las músicas que hicieron feliz a Alier

se lo tuvo que tomar su familia", reflexionaba ayer Maddaleno en sus varios discursos-.

El homenaje arrancó con una fantástica Mercedes Gancedo cantando un tema del argentino Guastavino que, de algún modo, servía para evocar el nacimiento latinoamericano de Alier en 1941, en Los Teques (Venezuela), y la infancia hasta los ocho años en la de Java, en las Indias Holandesas. Le siguió un tema nostrat como Festeig de Eduard Toldrày, ya entrado en la ópera italiana, una de Cilea por un Carlos Cosías exultante. "Parece mentira, pero se habla de la falta de tenores y en este homenaje tenemos cuatro", re-

cordaba Maddaleno. Canciones y fragmentos de ópera se sucedieron con parlamentos del sucesor que permitieron recordar e incluso conocer al homenajeado, que programó, dirigió, tradujo óperas (pues su amor por la lengua catalana no tenía fin) o divulgó en una

vida entregada a ese arte. Especial fue la aparición de Núria Rial para cantar un tema del repertorio de Ernesto Halftter al que está actualmente dedicada: Cançoes portuguesas que diversificaron un repertorio básicamente operático. Beñat Egiarte cantó un aria de la ópera favorita del homenajeado, Il matrimonio segreto, de Domenico Cimarosa. Y Marc Sala se dedicó al aria de Belmonte de El rapto en el serrallo mozartiano. Exultante estuvo María Hinojosa en la Alcina de Händel. O Daza en La favorita de Donizetti.

Tina Gorina y Laura Vila hicieron doblete y se llevaron ovación con el Duo des fleurs de la ópera Lakmé de Delibes. Aunque antes había sido la estratosférica Serena Sáenz, que jovencísima hizo su debut barcelonés en los Sopars Lírics del 7 Portes fundados por Alier y cuya décima temporada le ha sido dedicada. Sáenz dio la campanada con la compleja y pirotécnica aria de Zerbinetta de Ariadne auf Naxos. Un público con la emoción a flor de piel tras escuchar las músicas que hicieron feliz a su admirado Alier se despidió del acto aplaudiendo emocionado el sexteto "Chi im frena in tal momento" de Lucia di Lammermoor, con Sáenz, Vila, Cosías, Egiarte, Daza y Antem levantándoles de su asiento. "A Roger no le frenó nunca nada, así que este sexteto es muy adecuado", cerró un emocionado Maddaleno.

#### Sílvia Pérez Cruz: "Canto a la vida entera, de la infancia al renacimiento"

**MAGÍ CAMPS** 

Barcelona

"Será muy fuerte y no sé cómo gestionar tanta emoción", confesa Sílvia Pérez Cruz, ante el reto de inaugurar el festival Grec con tres conciertos seguidos, el 26, 27 y 28 de junio. La cantante ampurdanesa presentará el último disco, Tota la vida, un dia, invitando a un grupo de artistas para que la acompañen en el escenario de Montjuïc.

A pesar de la responsabilidad que supone inaugurar la 48.ª edición del festival de verano de Barcelona, la artista se muestra calmada: "Hago como un renacimiento por el momento en el que estoy y los años que tengo. Me doy cuenta de que estoy viva y hago cosas. Al principio tenía mucha tendencia a quitar valor a las cosas que tenía para que no se me subieran los humos, pero ahora solo puedo estar agradecida. Antes habría sufrido más, pero ahora, como trabajo desde el corazón y doy todo lo que puedo dar, estoy muy tranquila".

Con el concejal de Cultura del Ayuntamiento Xavier Barcelona, Marcé, y el director del festival, Cesc Casadesús, Sílvia Pérez Cruz presentó su propuesta para inaugurar el festival. Pero no es la primera vez que actúa en él, sino la novena, y lo hará por todo lo alto. La cantante se animó tanto a invitar a gente, que Casadesús le tuvo que pedir que tratara de ceñirse a los artistas que han colaborado en el último disco, sin embargo, como la hoguera del cartel del festival, que simboliza la amistad y la hermandad, Pérez Cruz ha tenido pro-

blemas para poner lí-

mites.

Sobre el espectáculo, dice que "hay un concepto muy teatral, con un guion, y no tiene mucho sentido hablar demasiado". Pero lo que resulta más difícil a la hora de informar es concretar quién participará en cada concierto. "Mi idea era que todo el mundo actuara las tres noches, pero hay quien tiene un bolo u otros compromisos y, por lo tanto, cada concierto será distinto. Rocío Molina, por ejemplo, aunque enseguida me dijo que sí, no se lo ha podido combinar", explica la cantante. Sin embargo, sí estarán Natalia Lafourcade, Pepe Habichuela, Damien Rice, Carmen Linares, Salvador Sobral, Rita Payés, Nico Roig, Carme Canela, Judit Neddermann, Juan Quintero, Carles Dénia i Celeste Alías, entre otros.

"Cuando Casadesús me explicó lo que quería, me hablaba de la amistad y del territorio, que es

en lo que estaba trabajando. Es como si me invitaran a llevar el último disco que he hecho a la máxima potencia, pero es imposible porque lo he gravado en cinco países con mucha gente diferente. El coro de Palafrugell son casi 40 personas, y son una gran representación de las voces que tenemos en Catalunya. He podido poner el viento, pero no los puedo mencionar a todos porque son 60 personas de todas las edades. También hay bailarines, porque quería que hubiera representación de la danza". El disco Tota la vida, un dia se compone de 21 canciones, que son "toda la vida en los cinco movimientos: la infancia, la juventud, la madurez, la vejez y el renacimiento, con las conexiones de Barcelona con el mundo, en las que yo soy el puente".

Las entradas para los tres conciertos ya se han agotado, como prácticamente los primeros quince días de los espectáculos que se presentan en el anfiteatro de Montjuïc. Sus conciertos del Grec serán un poco más largos de los que hace habitualmente la cantante para pre-

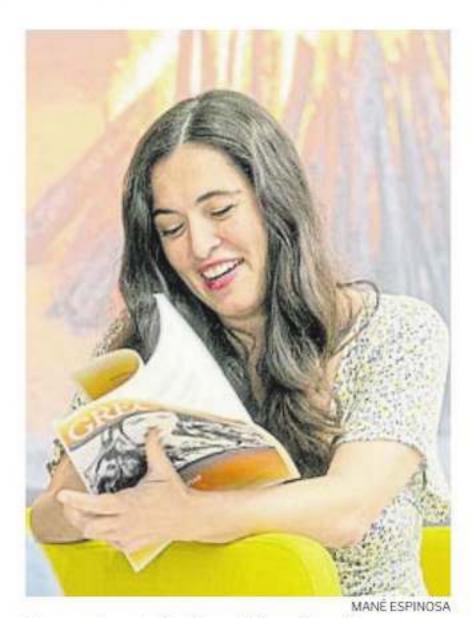

La cantante hojea el dossier de prensa

La cantante abre el Grec con Natalia Lafourcade, Pepe Habichuela, Carmen Linares, Sobral...

sentar el disco, que también llevará el 21 de julio a la Opéra Grand Avignon, el último día del festival provenzal. Pero estos tres conciertos no serán su única cita de este verano en Barcelona. El universo de complicidades artísticas se expandirá por otros escenarios de la ciudad en agosto: La Paloma acogerá la Roda de cantautors y la Roda flamenca, con una selección de artistas que ha hecho ella misma, mientras que en el Jamboree actuarán nuevas voces y creadores que han despertado su interés.



CON FREDDIE DE TOMMASO, ROBERTO ALAGNA, ALEKSANDRA KURZAK Y VALERIA SEPE

DIRECCIÓN DE ESCENA David McVicar MAURIZIO Freddie De Tommaso / Roberto Alagna, PRÍNCIPE DE BOUILLON Felipe Bou ABATE DI CHAZEUIL Didier-Pieri, MICHONNET Ambrogio Maestri / Luis Cansino, QUINAULT Carlos Daza POISSON Marc Sala, UN MAYORDOMO Carles Cremades / Pau Bordas ADRIANA LECOUVREUR Aleksandra Kurzak / Valeria Sepe LA PRINCESA DE BOUILLON Daniela Barcellona / Clémentine Margaine MADEMOISELLE JOUVENOT Irene Palazón, MADEMOISELLE DANGEVILLE Anaïs Masllorens CORO DEL GRAN TEATRE DEL LICEU (David-Huy Nguyen-Phung, director) ORQUESTA SINFÓNICA DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, DIRECTOR Patrick Summers



Con el apoyo de

Consulte todo el contenido audiovisual en www.liceuplus.com

bankinter.

### Harquitectes gana su primer FAD con una vivienda unifamiliar en Sarrià

El galardón recayó, ex aequo, en una central térmica de FRPO en Palencia





Casa y central. A la izquierda, imagen interior de la Casa 1763, obra de

la firma vallesana Harquitectes en Sarrià. A la derecha, vista exterior de la central términa DH, de FRPO, en la ciudad de Palencia

El proyecto de FRPO, la firma de Fernando Rodríguez y Pablo Oriol, es una central térmica, que el jurado ha distinguido por el porte urbano que confiere a una edificación industrial. Esta obra de estructura ligera se distingue, sobre un zócalo de hormigón, por un revestimiento de policarbonato ondulado, así como por la coherencia de su icónica apuesta por las energías renovables y la circularidad.

La mayoría de los restantes premios FAD también se concedieron ex aequo. El de Interiorismo fue para Casa Nube, en Madrid, de Javier Jiménez Iniesta (Studio Animal), y para Gimaguas Barcelona, de Albert Guerra, Adrián Jurado, Julia Tarnawski y Guillermo Santomà. El de Ciudad y Paisaje fue para Praça e posto turismo Piadao, en Portugal, de Joao Branco y Paula del Rio, y para Alfacs, en Tarragona, de Pau Bajet y Marina Giramé, y Manuel Julià.

Los proyectos Lost Forest, en San Sebastián, de Julia Ruiz-Cabello y Santiago del Águila, y La Construcción de un País, en Madrid, de Miquel Mariné y Pol Esteve, ganaron el FAD de Intervenciones efímeras.

El premio de Pensamiento y Crítica, con jurado presidido por Javier Fernández Contreras, fue para Foodscapes, el catá-

#### El FAD otorga su primer premio extraordinario a una trayectoria al portugués Álvaro Siza

logo del pabellón español en la última Bienal de arquitectura de Venecia, y la obra colectiva Casa Fullà.

Por su parte, el premio FAD Internacional, con jurado presidido por Jordi Badia, fue para el Lumen Learning Center, en Francia, obra de José Morales, Sara de Giles y Laurent y Emmanuelle Beaudouin.

El premio Re-FAD fue para el proyecto de restauración de ermitas del Camino de Santiago, realizado por Sebastián Arquitectos.

En esta 66.ª edición de los FAD se concedió por primera vez un premio extraordinario a la trayectoria profesional, que recayó en el nonagenario arquitecto portugués Álvaro Siza.

El jurado de los FAD, que este año recibieron 415 candidaturas en sus varias categorías, ha estado presidido por Beth Galí y formado por los vocales José Alberto Alonso, Mariona Benedito, Lucía Ferrater, Cristina Guedes y Gerard Sanmartí.

#### **LLÀTZER MOIX**

Barcelona. Servicio especial

Harquitectes, despacho puntero en la escena catalana, ya con veinte años largos de trayectoria, ganó ayer su primer premio FAD de Arquitectura gracias a la Casa 1763, en Sarrià (Barcelona). El galardón fue también concedido ex aequo al estudio madrileño FRPO, por su nave industrial DH en Palencia.

El proyecto de Harquitectes, sobre un solar urbano entre medianeras ancho, largo e irregular, mantiene únicamente la fachada protegida y reinventa en el interior la tipología de vivienda unifamiliar, con un gran atrio central, de suelo a cubierta, transformado en corazón de la casa, que garantiza la iluminación y la ventilación naturales. La firma de David Lorente, Josep Ricart, Xavier Ros y Roger Tudó ha atendido, como de costumbre, los requerimientos bioclimáticos y ha construido esta vez con hormigón pobre elaborado in situ, una mezcla de poco cemento, arenas y gravas. Harquitectes ganaron en su día el concurso para la ampliación del Macba.

TANTARANTANA TEATRE Les Flors, 22. 934417022. Sala Atic22: La Maieutica presenta Tot en ordre fins el 21 de juny + info a www.tantarantana.com

TEATRE DEL RAVAL St. Antoni Abat, 12 93 443 39 99 "Circle Mirror Transformation" | Dij., 20h. "Oficinats" | Div., 20h. Diss, 18h. "Micromacho" | Diss, 21h. "Pots ser tu, puc ser jo" | Diu, 18h. Compra d'entrades a teatredelraval.com

TEATRE GAUDÍ BCN Sta. MªClaret 120 Tl. 93 603 51 61 Estrena 13/06 'La Festa' de Gal Soler Dj Dv Ds 21h Dg 17h Estrena 12/06 'Brain 2.0 El màgic poder de la ment' by Hausson Dj Dv Ds 19:30h Dg 19h

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA (Pl. de les Arts, 1). Sala Gran: \$ 62°58', W 60°39' de Peeping Tom. Dt., dc., dv. i ds. 19

TEATRE POLIORAMA (Tel. 93 317 75 99. La Rambla, 115). A partir del 17 juny Non Solum de Sergi Lopez. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com

EXPOSICIONES DE ARTE

ART MAR. Tel. 93 488 18 68, www.grup-escola.com

## Teresa Sagrera, premio Nèstor Luján de novela histórica

**REDACCIÓN** Barcelona

La escritora y maestra Teresa Sagrera (Sant Pere de Vilamajor, 1966) ha ganado el XXVIII premio Nèstor Luján de novela histórica en catalán con El cor del balneari (Columna), dotado con 6.000 euros y que llega hoy mismo a las librerías. "Es un viaje en el tiempo y en el espacio de Caldes de Montbui, que acaba siendo una metáfora de lo que vive todo el país, el cambio de ciclo y como eso nos transforma a todos", explicó la autora sobre el libro, que sucede

en un balneario de este pueblo del Vallès Oriental durante los años veinte y treinta del siglo pasado. Para Sagrera, "los balnearios son un mundo en miniatura, representangente muy diversa y son un lugar para sanar cuerpo y alma".

Lola, la protagonista, va al pueblo para cumplir la última voluntad de su madre, entregar una caja de música al propietario de la casa de baños, donde se quedará a trabajar y vivirá los cambios de una época histórica convulsa que pasa por el sindicalismo, el pistolerismo, la dictadura de Primo de Rivera y el inicio de la II República.

#### **GUÍA TIEMPO LIBRE**

#### **TEATROS**

AQUITÀNIA TEATRE Av Sarrià 33 BCN-info@aquitaniateatre.es En el Medio de Dj. a Diu. Si lo cuentas te mato Diu. David Fernández: No estoy bien Diss. Pudimos hablar (podcast) Div

CONDAL (Av. Paral·lel, 91, 93 442 31 32). Del 14 al 22 de juny, Las niñas de Cádiz: Las Bingueras de Euripides, de dt. a dv. 20 h, ds. 17.30 i 20 h, dg. 17.30 h, teatrecondal.cat i promen trada.com

EL MALDA, (c/Pi,5). Telf. 93 164 77 78 Divina de la mort. Cia. Facòf. Compra d'entrades, consulta d'horaris i preus (www.elmalda.cat)

GOLEM'S. Sant Lluis, 64.T933518231,"Double tap"15/6 a 19h i 16/6 a 17h. Venda a golems.cat i taquilla

GOYA (Joaquin Costa, 68. Tel. 93 343 53 23). Fins 22 de juny, El favor, de dt. a dv. 20 h, ds. 17.30 i 20 h, dg. 18.30 h. teatre goya.cat i promentrada.com

18hs (Sab v Dom) www.labadabadoc-teatro.com 930245140 LA PUNTUAL C/ Allada Vermell 15. <M> Jaume I. T. 639 305 353 "Patufet" Cia. La Puntual - Eugenio i Néstor Navarro

Marionetes de fil + 2 anys. Dv. a les 18h; Ds. a les 12h i 18h;

Dg. a les 12h i 17h. A partir de 9€ www.lapuntual.info

LA BADABADOC TEATRE c/ Quevedo 36 bj Bcn 93 024 5140.

Cuatro noches sin luz (Díptico sobre el amor y otras conjetu-

ras - parte 1) del 31/05 y 17/06 a las 20hs (Vie y Lun) a las

LA VILLARROEL (Villarroel, 87, 93 451 12 34). L'illa deserta, de dc, a dv. 20 h (a partir 21/06, dv. 17.30 i 20 h); ds. 17.30 i 20.30 h, dg. 17.30 h, LOFF: A fuego, dl. i dt. 20 h. lavilla rroel.cat i promentrada.com

ROMEA (Hospital, 51, 93 301 55 04). Fins al 16 de juny, La Zaranda: Manual para amar un sueño, de dt. a ds. 20 h. dg. 18 h. Grec 2024: A partir del 25 de juny, Tirant lo Blanc. teatreromea.cat i promentrada.com

SALA ARS TEATRE C/ Jonqueres, 15 (BCN) salaarsteatre.com Dijous: "No et vesteixis per sopar" a les 19:00h

SALA ATRIUM Consell de cent, 435 BCN · 931824606 El Salvador Dalí em fa cosa, de Queralt Riera. 11 Uniques funcions! De dc. a ds. a les 20h i dq. 18:30h. Dt. 18/06 20h i doble funció el ds. 15/06, 17h i a les 20h, www.atrium.cat

Galeries adherides al Gremi de Galeries d'Art de Catalunya.



## Los galones de Pedrina de Pedrina

El canario aparca su calvario para ser uno de los pilares de la selección española



JJ. GUILLEN / EFE

española y con-

fia en el poder

del grupo para

Eurocopa de

Alemania

llegar lejos en la



Tras apenas dos días de concentración en Der Öschberghof no resulta difícil empezar a apreciar ciertas rutinas. Avanza España con paso firme hacia su debut en la Eurocopa, el sábado ante Croacia, y sus sesiones de entrenamiento desvelan las primeras afinidades, que no resultan para nada sorprendentes. Como sucede entre bambalinas, también sobre el verde se divierten juntos en el rondo los cuatro jugadores del Barça convocados por De la Fuente. Se les ve contentos y sonrientes. Desde Lamine Yamal, que disfruta como un niño de la experiencia, a Ferran Torres, para el que estar en Alemania ya es todo un premio. También está Fermín, que opta por la discreción de un novato inteligente. No se separa de ellos Nico Williams, que siempre ha hecho buenas migas con los blaugrana. Pero es la figura de Pedri la que emerge por

encima de las demás. Va cogiendo el canario cada día más galones como uno de los pesos pesados de la selección. Solo

tiene 21 años, aunque la sensación es la de que lleva toda una vida deleitando con pases imposibles y un manejo de balón monumental, pero su sombra es alargada en el seno de la selección española. El brazalete lo luce Morata aunque Rodri ejerce también de faro fuera como dentro del terreno de juego. Pero, a pesar de que hay varios futbolistas más veteranos que Pedri, al tinerfeño ya se le escucha. "Me siento importante porque el míster así me lo hace sentir, pero son los capitanes los que ayudan mucho al resto de jugadores, los que ejercen de líderes. Pero la gran diferencia de España respecto al

resto es que somos un equipo, una gran familia dentro y fuera del campo", decía ayer con modestia. "El liderazgo no es algo que se imponga, es una cualidad que sale sola. Si Pedri es importante en el campo será aún más respetado", aporta Pepe Mel al otro lado del teléfono, buen conocedor del astro canario, al que entrenó en sus primeros pasos en el fútbol profesional cuando vistió la camiseta de Las Palmas.

Uno de los datos más curiosos que arrojará el España-Croacia del sábado tendrá a Pedri como protagonista. El blaugrana no se viste de corto para un partido oficial de la selección española desPedri. El centrocampista canario es uno de los pesos pesados en el vestuario de la selección

de el mes de diciembre del 2022. Concretamente, desde el día 6, cuando Marruecos apeó a España del Mundial de Qatar en el estadio Education City tras una nefasta tanda de penaltis en la que los pupilos de Luis Enrique no acertaron ni un solo lanzamiento. Si se le da vuelta al dato, la realidad es que Pedri aún no ha jugado un partido de máxima exigencia

Las lesiones han lastrado al canario en este lapso de tiempo y han
convertido su carrera en un calvario. Pero con un tramo final de
curso prometedor y convincente
parece que los fantasmas van
quedando atrás. "Estoy en uno de
los mejores momentos del año,
he trabajado mucho para llegar
hasta aquí y me siento muy bien",
se reafirmaba el futbolista tras el

a las órdenes de Luis de la Fuente.

66

Estoy en uno de mis mejores momentos del año, he trabajado mucho para llegar aquí"

Pedri

"Yo salto al campo a jugar y disfrutar, no tengo miedo, eso es más cosa de la prensa" Pedri

"Lo mejor que tiene Pedri es que siempre es una solución, nunca es un problema"

Pepe Mel

entrenamiento. "Cada vez que salto al campo intento jugar y disfrutar, no tengo miedo, eso es más cosa de la prensa", añadía después de sacudirse un sambenito con su derechazo desde fuera del área que acabó en la red ante Irlanda del Norte. "Yo le he visto muy bien estas últimas semanas, incluso lo hablé con Xavi un rato cuando vino a Almería. Lo mejor que tiene es que nunca es un problema, siempre es una solución para el entrenador", desvela Mel.

Curiosamente, tanto el técnico como el futbolista coinciden en la necesidad de que Pedri gane peso a la hora de finalizar las jugadas. "Tiene que llegar desde segunda línea y tener más protagonismo con el gol, lo hablábamos mucho ya en Canarias. No se puede quedar sólo en un jugador de equipo", remarca Pepe Mel, que pone de ejemplos a Iniesta o Bellingham. El jugador parece que captó el mensaje: "Lo trabajo mucho, me quedo después de los entrenos siempre que puedo a hacer ejercicios de finalización".

Queda claro que Pedri quiere seguir ganando galones. Ahora le toca hablar sobre el césped. El Olímpico de Berlín acogerá el sábado su primer discurso de esta Eurocopa. España quiere oírle.

#### Beckenbauer será homenajeado en la inauguración

La inolvidable figura de Franz Beckenbauer será objeto de un cariñoso y emotivo homenaje el próximo viernes en el Allianz Arena de Munich, durante la ceremonia de inauguración de la Eurocopa que dará paso al primer partido del torneo, el Alemania-Escocia (21 h).

Beckenbauer fallecía el pasado 7 de enero, dejando a su paso una carrera legendaria tanto en los terrenos de juego como en los banquillos y también en los despachos.

Los dos capitanes de las selecciones alemanas campeonas de Europa que siguen con vida, Bernard mann (1996), saltarán al terreno de juego acompañando a Heidi, la esposa del 'Káiser', que fue el capitán de la mannschaft que se llevó el trofeo en 1972. Los tres harán entrega de la Copa Henri Delaunay que levantará el campeón el próximo 14 de julio.

Dietz (1980) y Jürgen Klins-

Barça El colectivo pretende alertar sobre "la situación de emergencia que vive el Barça" y se presentará próximamente en sociedad para "salvar al club cuanto antes"

## Nace un grupo opositor que quiere derrocar a Laporta

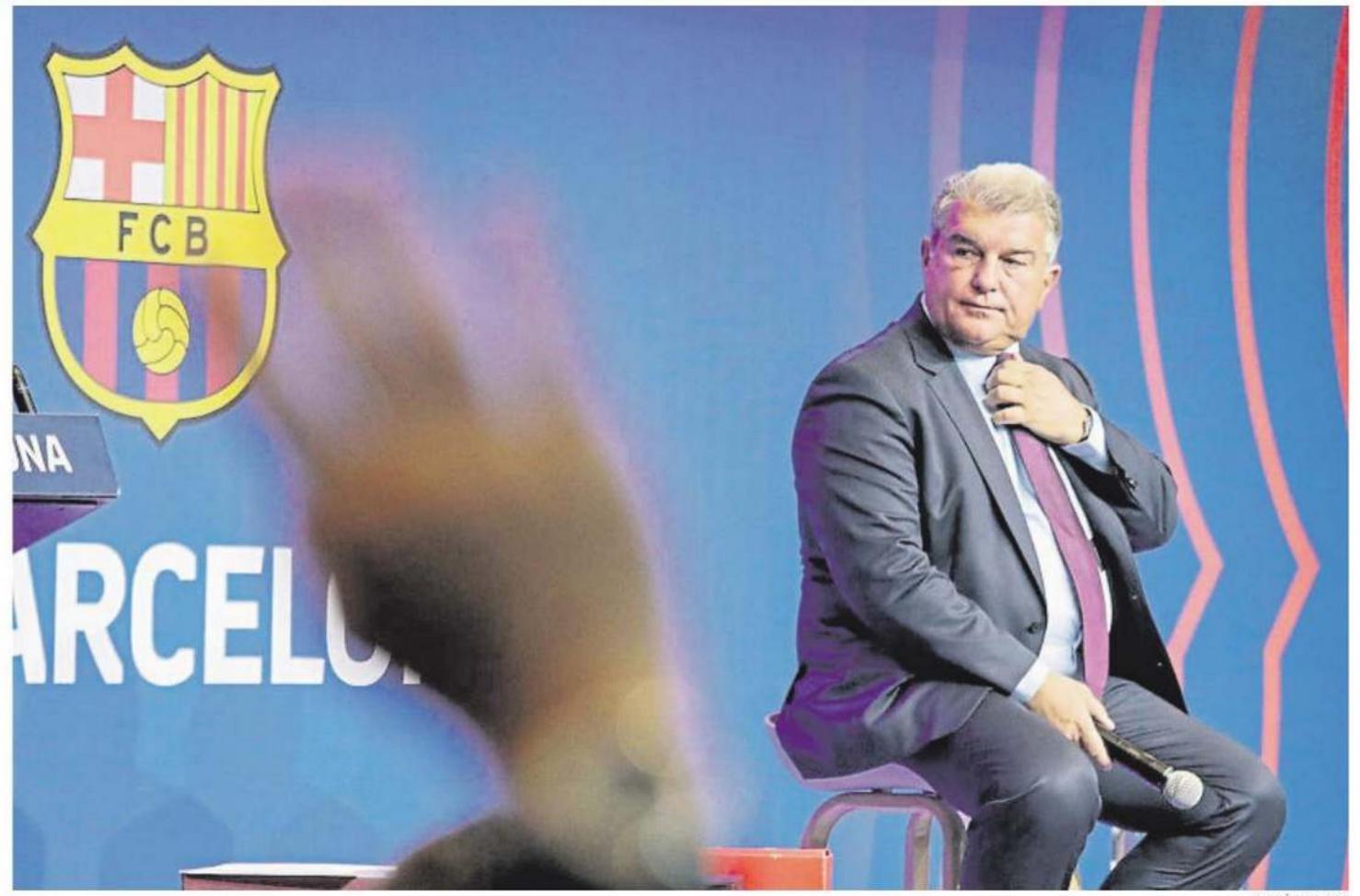

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, en una comparecencia ante los medios de comunicación

MANÉ ESPINOSA

#### JOAN JOSEP PALLÀS

Barcelona

Un nuevo y numeroso grupo de socios contrario a la gestión de la directiva presidida por Joan Laporta se dará a conocer públicamente durante este verano con el objetivo de alertar al barcelonismo sobre la que, según su parecer, es una situación "de emergencia". Según ha podido saber La Vanguardia, el colectivo, impulsado por Joan Camprubí Montal, lleva más de dos años manteniendo reuniones, pero ha decidido actuar ya para "salvar al club" al entender sus miembros que "todos los indicadores demuestran que el Barça está en estado crítico".

Junto a Camprubí, nieto de Agustí Montal (presidente del Barcelona entre los años 1969 y 1977), bisnieto de Agustí Montal i Galobart (presidente entre 1946 y 1952) y managing director y socio de Boston Consulting, se han adherido compartiendo su mismo propósito personas en su mayoría jóvenes o con la intención de romper con la generación que ha gestionado al Barça desde el año 2003, fueran Joan Laporta, Sandro Rosell o Josep Maria Bartomeu.

De entre todos, sobresalen los nombres de Joan Roca, presidente de RocaJunyent; Sam Judez, directora general de DDB

#### El grupo, impulsado por Joan Camprubí, reúne a profesionales que quieren romper con la generación 2003

Publicidad; Gerard Birbe, director del festival Cruïlla; Carlos Gallofré, director general de Sagax España; Albert Rosés, auditor que lo fue de KPMG; Georgina Sánchez, directora de More Amor Brands; Miro Molins, socio de Collins Patrimonios, y Marta Pascual, directora de Pasqual & Soler Advocats. Destacan otros barcelonistas de más trayectoria que acompañan al gru-

#### Joan Roca (RocaJunyent) y Jordi Roche forman parte del colectivo, entre otros

po y aportan consejos y apoyo como son Jordi Roche, expresidente de la Federació Catalana de Futbol y del Girona CF, así como Evarist Murtra, directivo en varias épocas, ideólogo del logo de Unicefen la camiseta del primer equipo y promotor de Pep Guardiola como técnico blaugrana, o el exdirectivo Ramon Térmens.

La decisión de aparecer en es-

#### Aunque consideran que el contexto no les favorece, no descartan la moción de censura

cena responde a la necesidad de presionar a la junta actual para evitar que la, en su opinión, deriva económica, deportiva, social e institucional ponga en peligro el actual modelo de propiedad del club, una línea roja bajo su punto de vista. Aunque Joan Laporta ha negado repetidamente la posibilidad de convertir la entidad en una sociedad anónima, fuentes de este grupo recuerdan

que el presidente ha debido desdecirse de otros asuntos pese a que proclamaba lo contrario, caso por ejemplo de la continuidad de Leo Messi.

Acerca de la posibilidad de impulsar una moción de censura, este emergente grupo opositor considera que es de una gran complejidad hacerlo en estos momentos por el hecho de no contar con el Camp Nou para movilizar a los socios y por el riesgo económico que se corre al paralizar la gestión del club, pero no la descartan en absoluto porque es un mecanismo estatutario al servicio de los socios y porque detectan en la directiva actual una sensación de fin de ciclo que podría precipitarse antes de verano del 2026, fecha en la que acaba el mandato de Laporta. En este sentido, miembros de este grupo aseguran que estarán muy pendien-tes del cierre económico de la presente temporada, de la evolución del mercado de fichajes y de la próxima asamblea de compromisarios. "El objetivo prioritario es poner fin al mandato actual lo más pronto posible y para eso hace falta activar, concienciar y aglutinar al máximo número de barcelonistas y fiscalizar la acción de gobierno", asegura una fuente del colectivo a este diario.

Durante los últimos meses han sido numerosos los encuentros de Camprubí y compañía con diferentes personalidades vinculadas de una u otra forma al club, incluyendo a todos los expresidentes, así como a exdirectivos, deportistas, empresarios, socios y peñistas.

En cuanto a Víctor Font, opositor que administra sus apariciones en los medios de comunicación y del que se da por hecho que se presentará a las próximas elecciones (fue el segundo candidato más votado por debajo de Laporta en los últimos comicios), ha habido también contactos, pero no se ha producido una convergencia de intereses que en un futuro no se puede descartar.

La fecha de la puesta de largo de este grupo, que querrá subrayar su carácter colectivo presentándose con todos sus miembros, servirá entre otras cosas
para dar a conocer bajo qué
nombre actuarán a partir de
ahora. También tiene la intención de desvelar un plan de acción para integrar en su propuesta a más socios y socias y
"forzar" un cambio que a su entender el club necesita cuanto
antes.•

#### Hansi Flick ya trabaja con Deco

La etapa Hansi Flick está en marcha. El alemán ya manda y decide. El nuevo entrenador del Barcelona se ha instalado en los despachos de la ciudad deportiva del club, donde se reunió ayer, alrededor de una tableta, con el director deportivo, Deco, para plantificar la temporada que viene. El técnico aterrizó ayer en Barcelona, donde no volvía

desde que fue anunciado y

firmó su contrato por dos temporadas el pasado 29 de mayo. De hecho, ni siquiera ha sido presentado. Su puesta de largo será en los primeros días de julio, coincidiendo con el inicio de la pretemporada. Hasta entonces, el técnico tiene que acabar de perfilar el calendario, diseñar la carga de trabajo de los futbolistas y dar su opinión sobre las altas y bajas de la plantilla.



Flick, reunido ayer con Deco en la ciudad deportiva del Barça

FCBARCELONA



El aficionado, nieto del expresidente Lorenzo Sanz, habla con el reportero, con su padre, Lorenzo Sanz jr., de fondo

Real Madrid Un hincha madridista, nieto de Lorenzo Sanz, se mofa de un reportero chino y provoca una queja de la embajada al Real Madrid

## Indignación en China

CARLOS RUIZ Barcelona

n un mundo globalizado como el actual, prácticamente todo monitorizado por las redes sociales, hay poco refugio para los racistas, los machistas o simplemente para un comentario vejatorio e insultante. En especial si ofendes al país más poblado y una de las mayores potencias del planeta como es China. El gigante asiático, territorio que el fútbol español lleva décadas tratando de conquistar audiovisualmente por los réditos económicos, vive estos días indignado con el Real Madrid, concretamente con los comentarios y la actitud de un aficionado blanco, casualmente uno de los nietos del expresidente del club Lorenzo Sanz, que han provocado una protesta formal de la embajada china hacia la entidad madridista.

El origen del conflicto se produjo a las afueras de Wembley después de la final de la Champions, el pasado 1 de junio. Un creador de contenido chino, llamado Qiumhui y residente en Inglaterra, se acercó a los aledaños del estadio londinense para captar el ánimo de la parroquia merengue. El reportero, que no tiene nociones de castellano, se dirigió en inglés a un grupo de hinchas, de los cuales uno de ellos, el nieto de Lorenzo Sanz, le respondió con una mofa en forma de canción. "Una chinita me la meneaba sobre la cama de tu hermana", cantó el joven, ataviado con una bandera de España y una camiseta del Madrid, mientras sus dos acompañantes seguían el ritmo de la tonadilla. ¿Qué significa?, preguntó, inocente, el entrevistador sin encontrar una respuesta verdadera. Rodeando con su brazo el cuello del reportero, el aficionado repitió la canción, animando incluso al entrevistador a cantarla, para después declarar su amor al

equipo de Chamartín: "El Real Madrid es el mejor club del mundo".

Lejos de quedar en una anécdota, engullida la escena por los millones de estímulos diarios de las múltiples pantallas domésticas, el afectado alzó la voz a través de las redes para convertir en viral al mentado hincha blanco. "Llevo haciendo este trabajo seis años y esto me ha pasado muchas veces, pero esta ha sido la peor. Después de que me tradujeran la canción me sentí absolutamente disgustado", explicó en un nuevo vídeo, lanzado en la red social china Weibo, que ya lleva más de 57 millones de visualizaciones y decenas de miles de comentarios. "Incluso cuando editamos el

#### El periodista de 'Il Giornale' desmiente a Ancelotti

 El periodista que entrevistó a Carlo Ancelotti en Il Giornale, Tony Damascelli, aseguró ayer que las declaraciones del entrenador del Real Madrid sobre la negativa de los blancos de acudir al nuevo Mundial de clubs son ciertas "palabra por palabra". "No vamos porque es una tontería a nivel económico, deportivo y de salud de los jugadores", le dijo el técnico madridista al entrevistador, según declaró este en la Cadena Cope. El club de Chamartín desmintió el lunes su renuncia al torneo y aseguró que en "ningún momento se ha cuestionado su participación". "Mis palabras no han sido interpretadas de la manera que yo pretendía", indicó después el propio Ancelotti en sus redes.

vídeo no notamos nada malo porque las vibraciones que nos transmitían eran buenas", añadió sobre la actitud de los entrevistados. Qiumhui, que también publica contenido en Tik Tok, se siente "preparado para llegar muy lejos" con el objetivo de que los aficionados "paguen por lo que han hecho" porque "nadie en este mundo merece ser tratado de esta forma". "Ya hemos escrito a LaLiga y al Real Madrid. Si no es suficiente, seguiremos. Y a todos los que hayáis sufrido racismo, haced lo mismo para luchar por vuestros derechos y un fútbol mejor", concluyó su mensaje.

La denuncia surtió efecto más allá de hacerse popular en las redes chinas, ya que la embajada del país asiático en España presentó una protesta formal al Real Madrid. La delegación diplomática expresó su "conmoción y enfado" por una actitud y una canción "insultantes hacia China, vulgares y de mala naturaleza". Según la embajada, el club presidido por Florentino Pérez lamentó en una respuesta que no ha trascendido la "conducta inapropiada" del aficionado y esgrimió que "no representa los valores y principios del club ni a la mayores.

#### "Ya hemos escrito a LaLiga y al Real Madrid; si no es suficiente, seguiremos", explicó el reportero

ría de los aficionados" blancos. El Madrid también condenó "cualquier forma de racismo y xenofobia", además de mostrar su "aprecio y respeto" hacia los seguidores chinos. Por su parte, el hincha madridista, cuyo padre es Lorenzo Sanz jr, exjugador del Real Madrid de baloncesto y ahora comentarista de Real Madrid TV, no se ha pronunciado después de entonar la canción de la polémica en Wembley.

#### POR LA ESCUADRA

Joaquín Luna



#### El orgullo de ser del Barça

a se ha visto que el orgullo de ser del Barça no consiste en colgar una pancarta a tiro del Bernabéu con el ilusionante lema de "Ganas de volver a veros" para después ser vapuleado por el Real Madrid por tierra, mar y aire. Cuanto más pasa el tiempo, más cree uno que si no fue idea de Florentino Pérez, poco faltó...

La autoestima del barcelonista está bajo mínimos. Planchada. Solo queda eso tan poco racional de que uno sigue siendo de un equipo porque... no se puede cambiar de equipo (a diferencia del coche, la esposa o el lugar de trabajo). Lo emotivo llevado al chantaje de dar por bueno todo lo que racionalmente uno no puede entender, aceptar o tragar. Ser seguidor del Barça no debería convertirse en una ofensa constante a tu inteligencia.

El final de la era Messi –por resumir y singularizar – estaba llamada, inevitablemente, a una depresión, posparto, poscoito o lo que cada uno quiera. La excelencia es el trabajo bien hecho con un toque de fortuna, que nunca dura eternamente. Y el barcelonismo no ha sabido dar con las teclas. Se ha refugiado en nombres del pasado glorioso, en la nostalgia, el cualquiere tiempo pasado fue mejor y lo peor no es que la fórmula haya fracasado, sino que ha devorado y dividido a quienes la hicieron posible.

#### Me niego a que ser del Barça exija dar por bueno aquello que ofende a la inteligencia

Recuperar el orgullo de ser seguidor del Barça exige caras nuevas aunque últimamente en Catalunya nada se renueva, hipotecados por una tendencia sentimental a elegir el pasado entre el futuro y el pasado. Sin embargo, por primera vez en el último medio siglo del Barça, nadie muestra apetito, apetito voraz, por asumir la presidencia y acabar ya con este hundimiento a cámara lenta. Una cosa es que tu equipo no gane un título en una temporada y otra es que sea un esperpento, por mucho que al esperpento hoy se le pueda llamar de otras maneras.

Ser del Barça debería incluir otras cosas, sentimientos aparte. Apego a un estilo elegante y no peñista, rigor en la organización, seriedad en los fichajes, aceptación de la realidad –o sea, dejar de atribuir los éxitos del Real Madrid a una conspiración universal– y proyectar una imagen de entidad madura. Casi nada de esto se da hoy en día, y ya va siendo hora de rebelarse ante una decadencia que ofende a la razón.

Se puede ganar o no una Liga, se puede ganar o no una Liga de Campeones. Lo que no se puede es prolongar, cual maldición bíblica, la sensación de desgobierno y piruetas, vaivenes y rabietas, porque un aficionado puede estar enfadado con su equipo, pero lo que no puede es sentirse avergonzado.

A este paso negaremos al Barça...

**Atletismo** De récord nacional en récord nacional, el atleta hispanocubano logra batir a Pichardo y se cuelga el oro en triple salto al proyectarse hasta los 18,18 metros

## Vitamina Jordan Díaz

**CARLES RUIPÉREZ** 

Barcelona

Andaba la delegación española decaída, algo deprimida, tras el chasco del lunes en los Europeos. Pero nada mejor que volar para volver a sonreír. Los saltos de Jordan Alejandro Díaz levantan a cualquiera. Pura vitamina. Un subidón de alegría. Un empujón de moral incomparable. El atleta hispanocubano, que debutaba en un gran torneo internacional con bandera española, se creció en Roma para hacerse un gigante en el triple salto. Se elevó hasta proclamarse campeón de Europa con una exhibición sin precedentes a nivel nacional.

Dos veces batió el récord de España, en la plataforma de saltos de Roma. Y a base de récords, Díaz se proyecto hacia el oro, una victoria que se une a la de Ana Peleteiro en la misma modalidad el pasado domingo. Son los dos oros de los siete metales que cuenta España, ambos en triple salto.

En un concurso en el que fue de menos a más, el joven Díaz, de 23 años, confirmó todo lo bueno que apuntaba. Primero, en el cuarto salto, le pisó los talones al portugués Pedro Pablo Pichardo, que ya sabe que tiene un competidor a su nivel, con 18,04 metros. Y después, en el quinto intento llegó el gran impulso con 18,18 metros que le iba a asegurar el oro.

Enseguida se dio cuenta Díaz, dos pendientes de cruz y collar dorados, que había hecho algo grande. Salió disparado de la arena, rebotado, preso de la alegría, a la espera de que le dieran la medición. Pero en su interior sabía que estaba en un momento histórico. Sus 18,18 metros no solo valen la primera medalla con el país que le acogió tras desertar de Cuba, sino que son la tercera marca de todos los tiempos tras Jonathan Edwards y Christian Taylor.

Normal que en la grada lo celebrase el presidente de la Federación, Raúl Chapado, triplista en su



Jordan Alejandro Díaz hizo un grandísimo concurso en Roma

ANDREAS SOLARO / AFF

#### El saltador, debutante a los 23 años, da a España su segundo oro tras el de Peleteiro en la misma especialidad

época. Tampoco se perdía detalle Santi Moreno, antiguo plusmarquista nacional de la especialidad, números que ahora quedan obsoletos con la progresión de Díaz. Hasta Peleteiro, presente con su niña para apoyar a su compañero de fatigas, lo gritó. Mientras que Iván Pedroso, su entrenador, no podía estar más satisfecho.

Díaz, ya con el oro, no agotó su sexto salto. Porque la gesta, a siete semanas de los Juegos Olímpicos,

#### Es la tercera mejor marca de la historia, solo por detrás de Jonathan Edwards y Christian Taylor

sitúan al atleta del FC Barcelona en todos los focos como gran aspirante al oro en París. Energía por doquier para los Juegos.

El estadio olímpico vivió una gran jornada en la que los favoritísimos de su especialidad no fallaron y no dieron el mínimo espacio para la sorpresa. Pasó con Karsten Warholm, un prodigio que se coronó por tercera vez consecutiva en los 400 vallas, donde no tiene rival. El noruego es tan bueno,

tan rápido, tan explosivo, que, a su estela, el italiano Sibilio y el sueco Bergström logran batir los récords nacionales de sus países. Y, en la misma prueba, la neerlandesa Femke Bol incluso pudo dejarse llevar en la última recta, en la que entró claramente destacada. A la espera de su gran duelo en París con la estadounidense Sydney McLaughlin, para ella fue como un trámite lo que provocó que la marca final se resintiese (52s50).

Por su parte, el showman Gianmarco Tamberi llevó al éxtasi a los tifosi italianos con su oro en el salto de altura con 2,37 metros. Mientras su compatriota Nadia Battocletti se confirmó como la reina del fondo de Roma al proclamarse campeona de Europa del 10.000 unos días después de imponerse también en el 5.000.

#### **Natación**

#### Tras el oro del equipo técnico, el oro de Dennis González

SERGIO HEREDIA

Barcelona

Se ha superado de largo el valle que tres años atrás había desconcertado a la artística española.

Bajo la mano de Mayuko Fujiki, la disciplina vuelve a ser hoy una máquina de podios y medallas, y por extensión un magnífico homenaje a todo aquello que había sido en otros tiempos, en los tiempos de Anna Tarrés, Gemma Mengual y Andrea Fuentes.

Multicampeonas del mundo este invierno en Doha, aspirantes a todo en los Juegos que ya se vislumbran en el horizonte, ni siquiera las probaturas detienen a las españolas en estos días en Belgrado. Fujiki deshoja la margarita, revisa una y otra vez quién acudirá a París. Y en el camino, estos Europeos de Belgrado son una suerte de *stage* a la española.

Si el equipo técnico artístico había salido muy bien parado el lunes, al reeditar el oro que ya había recogido en el 2023, ayer las secundó Dennis González (20), otro clásico de los podios mundiales, cinco acumula ya, uno de ellos el oro en el solo libre del 2023.

Al ritmo de Kiss, inmortal hito de Prince, Dennis González sumó 225.8466 puntos (94.30 en la impresión artística), resultado que le situó un paso por delante del británico Rajuo Tomblin (104.4466) y muy por encima de Giorgio Minisini (185.9800), italiano de 28 años cuyos mejores años parecen haberse quedado en el pasado.



#### **DEPORTES SIN FRONTERAS**

## Guerra civil inglesa

#### La disputa legal entre el City y la Premier League es una bomba

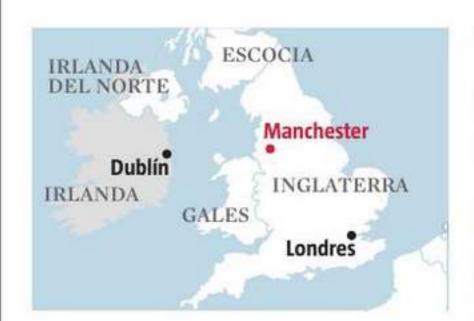





uerra civil: conflicto que en-frenta a los habitantes de un mismo país o nación, lucha violenta entre personas que conviven en un mismo territorio pero tienen intereses o ideologías diferentes que intentan imponer por la fuerza (Diccionario de la RAE). Estados Unidos tuvo la suya en el siglo XIX entre yanguis y confederados, Ulysses Grant y Abraham Lincoln. Inglaterra tuvo la suya en el siglo XVII, entre monárquicos y parlamentarios, Carlos I (que acabó sin cabeza) y Oliver Cromwell. De la española, más reciente, hay heridas que siguen abiertas, y estatuas, calles o monumentos que rinden homenaje al fascismo.

La película *Civil War* imagina un sangriento conflicto en Norteamérica, con los ejércitos de California y Texas al asalto de la Casa Blanca, un escenario que en el fondo no es tan descabellado después del intento de toma del Capitolio por las fuerzas trumpistas tras perder las elecciones de hace cuatro años. Son tiempos convulsos y alarmantes. Inglaterra también se asoma al precipicio de una nueva lucha fratricida, pero esta vez en el mundo del fútbol, entre la Premier League y clubs propiedad de jeques árabes o fondos soberanos multimillonarios.

La Premier League, nacida hace 32 años, es un ejemplo de mercadotecnia que debería estudiarse en las escuelas, un prodigio de creación y difusión de un producto y una marca hasta hacer que valga una fortuna y sea referente mundial de su sector. En este tiempo, el fútbol inglés ha pasado de ser una sucesión de patadones al buen tuntún en medio del viento y la lluvia para entretener a las clases obreras a atraer a los mejores jugadores y entrenadores del mundo, ser visto en todo el planeta, el



Håland agita y lanza la espuma de una botella en el celebración del City por el título de campeones de la Liga inglesa

CIUDADES HERMANAS

#### La Barcelona inglesa, con un promedio de 152 días de lluvia al año

■ El escritor inglés del siglo XIX Richard Ford (no confundir con el norteamericano contemporáneo del mismo nombre, autor de Independence Day y The Sportswriter) dijo que Catalunya le recordaba a Lancanshire, y Barcelona, a Manchester, por su espíritu industrial y cosmopolita, pasión por la arquitectura y antipatía hacia las respectivas capitales. A la orilla de un canal de la ciudad inglesa se halla Catalan Square. Y aunque han cerrado la delicatessen Lunya y el restaurante Tapeo and Wine del padre de Juan Mata, uno de los lugares culinarios de referencia es Tast, en la King Street, con Pep Guardiola entre los socios inversores.

juguete de las clases medias y altas, con los derechos de televisión más caros.

Ese estatus privilegiado corre el riesgo de saltar ahora por los aires con la demanda legal del Manchester City, sobre el que pesan más de un centenar de cargos por incumplir las reglas del *fair play* financiero, a pesar de que los del Etihad insisten en su inocencia. Sus abogados han declarado la guerra a la Premier para intentar que se anulen las normas llamadas APT, que exigen que se aplique un valor realista y no hinchado a las transacciones de los clubs con empresas afiliadas a sus propietarios (una manera de sobrevalorar o minusvalorar patrocinios y préstamos a conveniencia, y crear así margen para fichajes).

Los abogados del City, en un ataque preventivo y un lenguaje que no ha caído demasiado bien entre los demás clubs y la prensa deportiva, han denunciado la "dictadura de las mayorías" y la norma por la que son necesarios catorce de veinte votos para hacer cambios y tomar decisiones. El club de Manchester alega que limitar su capacidad de gasto por el hecho de ser el más rico, y buscarle las cosquillas con el tema del *fair play*, va en contra de la libre competencia, y es una estratagema

de los "equipos tradicionales". Jürgen Klopp, antes de abandonar el Liverpool, se quejó de que los *reds* no podían competir económicamente con los *citizens*.

En esta incipiente guerra civil, el City (cuyo valor comercial se ha disparado) no está solo, sino que cuenta con aliados como el Newcastle United, propiedad de los saudíes y que tampoco quiere cortapisas para comprar jugadores. Pero son más los

#### La Premier League ha hecho que el fútbol inglés deje de ser un producto para las clases trabajadoras

enemigos, desde grandes que no son propiedad de jeques, estados o fondos soberanos (Arsenal, United, Tottenham) a modestos como el Crystal Palace, Leicester o Brentford. Cuanto más gastan los ricos, mayor es la brecha y más han de endeudarse los pobres para competir y hacer realidad el eslogan de que en la Premier cualquiera puede ganar a cualquiera.

#### Fernando Torres entrenará al filial del Atlético

rútbol Fernado Torres sube un peldaño más en su carrera de entrenador y la próxima temporada cambiara el juvenil A del Atlético por el Atlético B, en Primera Federación, en el que sustituye a Tevenet. Con Torres, el juvenil colchonero en tres años ha ganado dos veces la liga del grupo quinto de División de Honor. / Redacción

#### Koeman se queja del Barça por el tobillo de De Jong

FÚTBOL La baja de Frenkie de Jong, lesionado en el tobillo derecho el 21 de abril, para la Eurocopa ha provocado que el seleccionador neerlandés, Ronald Koeman, se quejase del Barça. "Hay que fijarse en la salud del jugador, que tiene un historial con la lesión. Su club asumió riesgos y nosotros nos quedamos sin él", lamentó en NOS TV. / Redacción

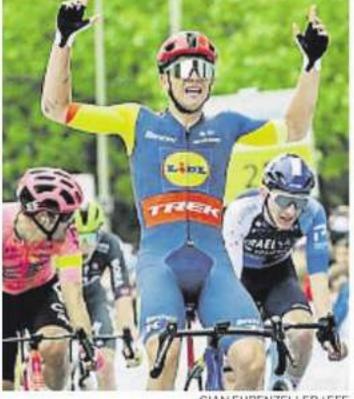

Thibau Nys

#### Victoria para Nys y liderato para Bettiol en Suiza

Adrià (Bora) fue cuarto en Rüschlikon, meta de la tercera etapa de la Vuelta a Suiza. Adrià solo cedió ante el belga Nys (Lidl), que se impuso en un final con los últimos 500 metros en subida, Stephens (Israel) y el italiano Bettiol (E. First), que es el nuevo líder de una carrera que hoy entra en la alta montaña. / Redacción

#### Diana Taurasi buscará el sexto oro en baloncesto

Taurasi está entre las 12 convocadas por Estados Unidos para los Juegos de París. A sus 42 años, la jugadora aspira a colgarse su sexto oro olímpico, ya que ha ganado todos desde Atenas (2004, 2008, 2012, 2016, 2018 y 2021). También estará Brittney Griner, que estuvo ocho meses detenida en Rusia en el 2022. / Redacción

## Economía

Negociaciones clave para el futuro de una empresa estratégica

## Naturgy cae un 14% en bolsa al disiparse las expectativas de una opa

#### Taga confirma la ruptura de las negociaciones con Criteria, CVC y GIP

**ROSA SALVADOR** 

Barcelona

Naturgy vivó ayer un día negro en bolsa, con una caída del 14,3% en el precio de la acción, hasta los 21,3 euros, al alejarse la perspectiva de una opa tras la ruptura de las negociaciones que la Compañía Nacional de Energía de Abu Dabi, Taqa, mantenía con Criteria Caixa para la adquisición de

La Caixa que preside Isidro Fainé y dirige Ángel Simón, confirmó que continuará "buscando alternativas" para "encontrar un socio industrial" que aporte el compromiso a largo plazo que requiere la compañía para desarrollar su plan de negocio e impulsar la transición energética.

Las conversaciones, a cuatro bandas, incluían por una parte las negociaciones de la empresa emiratí con los dos fondos para

traba en abril, antes de que trascendieran las negociaciones. Según fuentes financieras, la caída se explica por el escaso capital flotante de Naturgy en bolsa, de apenas un 15%: los inversores más especulativos, que entraron ante la expectativa de lograr un beneficio rápido si se concretaba la opa, no han encontrado contraparte para deshacer con rapidez su posición. "Esto es un ejemplo de la dificultad que tienen las

operaciones corporativas y lo peligroso que es dar algo por descontado en los mercados financieros", señalaron los analistas del bróker XTB.

Los analistas de Bankinter, por su parte, señalaron que "Criteria seguirá buscando nuevas opciones y es posible que pueda aparecer otro grupo interesado, pero hasta que esto ocurra el precio podría verse negativamente afectado", por lo que cambiaron

su recomendación sobre las acciones de neutral a vender. La caída redujo la capitalización de la empresa en unos 3.400 millones de euros.

Fuentes conocedoras de las negociaciones explicaron que Taqa y Criteria llegaron a firmar un acuerdo sobre el gobierno corporativo de Naturgy a mediados de mayo, que establecía entre otras cuestiones el peso de cada uno de ellos en el consejo, y la exigencia



FUENTE: Investing.com

Anna Monell / LA VANGUARDIA

las acciones en manos de los fondos CVC y GIP.

La compañía de Abu Dabi confirmó ayer en un comunicado al regulador bursátil de este país que "las discusiones para un potencial acuerdo de cooperación" han acabado y que por tanto "la transacción no se realizará".

La operación era clave para dar estabilidad al accionariado de Naturgy, ante el deseo de CVC (poseedora del 20,7% de las acciones) y GIP (20,6%) de vender sus participaciones una vez cumplido su periodo de inversión.

Criteria, el holding inversor de

acordar el precio de las acciones, mientras en paralelo Taqa negociaba con Criteria un acuerdo para asegurar la gobernanza de la empresa.

La idea era que Taqa desembolsara unos 10.000 millones de euros para tomar el 40% del capital en manos de los fondos, lo que forzaría a lanzar una opa al superar el 30% del capital, en la que iría de la mano de Criteria. La operación valoraba a Naturgy en unos 25.000 millones de euros.

La caída de ayer en bolsa ha dejado la cotización aún por encima de los 20,8 euros en que se encon-



La sede de Naturgy en la Diagonal de Barcelona

#### Criteria cierra la venta del 2,6% de Cellnex por 613 millones de euros

BLANCA GISPERT Barcelona

Criteria cerró ayer la venta de su participación en Cellnex por 613 millones de euros.

Apenas un día después del anuncio de la operación, el brazo inversor de La Caixa comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores

inversión del 2,636% de las acciones por 612,8 millones de euros. El precio de venta suponen un descuento de aproximadamente el 2% respecto al precio de cierre de cotización del lunes. Tras el cierre de la venta, Criteria es únicamente titular del 0,4% de las acciones, un porcentaje del cual no se

(CNMV) que completó la des- puede desprender hasta junio del 2025, ya que corresponde a un bono convertible que vence entonces. Criteria había llegado a poseer el 4,77%, unos títulos que en las últimas semanas se había ido desprendiendo.

Ahora, los principales accionistas de Cellnex son Edizione, el grupo de la familia Benetton, que posee el 9,9%; The Chil-

Investment Fund dren's (9,3%), el fondo de pensiones de Canadá; Blackrock, y CK Hutchison.

La salida de Criteria se produce después de que Cellnex haya completado el giro estratégico que comenzó el año pasado con la salida de Tobías Martínez, el consejero delegado que hizo crecer la compañía desde que nació como una filial de Abertis en el 2015. El nuevo consejero delegado, Marco Patuano, prevé consolidar el negocio tras la fase de crecimiento, vender activos y elevar el

dividendo. Entre las operaciones que hay sobre la mesa, destaca la venta de su negocio en Austria, una operación que aportaría entre 800 y 900 millones de euros. Uno de los puntos clave del cambio estratégico es el aumento de la retribución al accionistas que había sido testimonial durante los primeros años de vida del grupo. A principios de año, Patuano anunció en una conferencia con analistas en Londres que la compañía repartiría 3.000 millones en dividendos entre el 2026 y el 2030.

de porcentajes reforzados para tomar decisiones estratégicas como el traslado de sede social, la realización de grandes inversiones o la exclusión de la compañía de cotización bursátil.

Este pacto de accionistas mantenía el poder de decisión de Criteria en Naturgy, pese a contar solo con el 27% del capital. Criteria Caixa lleva décadas como accionista de referencia de la gasista y ha manifestado su voluntad de continuar a largo plazo, por lo que su poder de veto era clave para obtener la autorización del Gobierno, que considera la empresa estratégica para mantener el suministro energético de España.

Las mismas fuentes señalaron que en los últimos días, sin embargo, Taqa se desdijo de estos compromisos, mientras seguía sin alcanzar un acuerdo con los fondos por el elevado precio exi-

#### Criteria señala que no ha recibido ninguna oferta de IFM para articular un pacto de accionistas en la firma

gido especialmente por CVC, del entorno de 27 euros por acción, por encima de los 25 que llegó a cotizar en bolsa en los últimos meses.

El accionariado de Naturgy cuenta con otro socio, el fondo australiano IFM, que según algunas fuentes podría haber entorpecido estas negociaciones. IFM entró en la firma en el 2021, con el lanzamiento de una opa en la que pretendía alcanzar el 23% del capital y que resultó fallida. IFM, cuarto accionista hoy con el 15% del capital, mantiene unas tensas relaciones con Criteria y con el equipo directivo de la compañía, liderado por Francisco Reynés, hasta el punto de que el fondo fue el único que votó contra la retribución de la cúpula directiva de Naturgy en la última junta.

Portavoces de Criteria desmintieron ayer que IFM se haya dirigido a la empresa con una propuesta para compartir el control de Naturgy, contrariamente a lo que publicaron ayer algunos medios. "No hemos recibido ninguna oferta de IFM", señalaron.

A pesar de las perspectivas de mejora de la retribución, la compañía no logró ayer salvarse del impacto de la salida de Criteria, uno de los accionistas históricos de la empresa.

Las acciones del grupo, que cotiza en el Ibex35, cerraron la sesión con una caída del 3,1% hasta alcanzar un valor de 32,54 euros.

La compañía considera que su elenco internacional de accionistas y su elevado free float de acciones son garantías para llevar a cabo su plan de negocio este año.

## El Banco de España eleva al 2,3% su previsión de crecimiento para este año

El turismo y el buen arranque del ejercicio explican la mejora de cuatro décimas



Pablo Hernández de Cos dejó ayer el cargo de gobernador del Banco de España

**INAKI DE LAS HERAS** Madrid

El Banco de España se sumó ayer al FMI y al Consejo General de Economistas (CGE) al elevar sus previsiones de crecimiento económico para este año, a la vista, según dice, del "sorprendente" arranque del ejercicio y del buen comportamiento del turismo. Sus nuevos cálculos apuntan a que el PIB de España aumentará este año un 2,3%, cuatro décimas más que el 1,9% previsto en marzo.

La estabilidad del empleo, la confianza de los consumidores y un acceso a la financiación algo mejor han animado al Banco de España a mejorar la previsión. Lo ha hecho a pesar de que las tasas de crecimiento para los próximos trimestres "no son muy diferentes de las que se contemplaron en marzo".

El Ministerio de Economía reaccionó ayer nada más conocer la revisión para celebrar la "buena noticia" y subrayar la secuencia de mejoras de previsiones de diferentes organismo internacionales en las últimas semanas. El mercado laboral, subraya, es uno de los "principales ejes" del momento económico.

En la presentación de las últimas proyecciones macroeconómicas, el director general de economía y estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, calificó de "expansión apreciable" lo que se espera para los próximos trimestres. Hay atonía en el consumo de los hogares y en la inversión, pero no son suficientes para desvirtuar el buen escenario económico.

En su informe trimestral, el Banco de España también mantiene sin cambios su previsión de crecimiento tanto para el 2025, consistente en un incremento del 1,9%, como para el 2026, cuando debería ser del

También ha revisado su pronóstico de inflación. Subirá con respecto a su vaticinio anterior, pese a la reciente decisión del BCE de bajar los tipos de interés para controlar precisamente la escalada de precios. Será este año del 3%, tres décimas más que en el cálculo anterior, y se

malía quedaría patente en

la reunión del 18 de julio.

No debería producirse en

septiembre porque en esa

fecha ya habrá expirado el

Fuentes del Ministerio de

Economía indican que la

mandato de la subgober-

nadora y debería haber

sustitutos.

irá moderando en los siguientes ejercicios, hasta quedar en el 2% enel 2025 y en el 1,8% en el 2026.

Gavilán explicó que una eventual retirada del IVA reducido de los alimentos en julio por parte del Gobierno, como está previsto, añadirá entre dos y tres décimas a la inflación de ese mes, así como una décima al promedio del 2024.

El Banco de España es partidario de acabar con esta medida, al aplicarse de forma "generalizada". "Aun estando de acuerdo con que era fundamental proteger a lo colectivos más vulnerables, nuestro mensaje es que se podría hacer de forma más focalizada", afirmó. La institución defiende por ejemplo la aprobación de un bono a las familias

La renta per cápita crece mucho más despacio y en el 2026 solo será un 4,8% superior a la del 2019

con menores rentas. Tendría el "mismo efecto" y "la mitad" del coste presupuestario.

El Banco de España espera que "el proceso de moderación de la inflación siga avanzando gradualmente en los próximos trimestres", si bien hay presiones al alza provocadas por la energía y también por la inflación subyacente.

El escenario que maneja ahora la institución conduce a un PIB a finales del 2026 un 8,9% superior al registrado antes del inicio de la pandemia. Sin embargo, en términos de renta per cápita los porcentajes de la recuperación serán mucho menores.

En el 2026, la renta per cápita se situará apenas un 4,8% por encima de los niveles previos a la pandemia, lo que muestra la falta de convergencia con la media de la UE. Si el PIB crece más rápido que esta variable se debe, entre otras cosas, a que entre el 2024 y el 2026 la población española habrá aumentado en 700.000 personas. Es un 1,4% más que en el 2023.

El Banco de España también "orienta a la baja" los riesgos sobre la economía y destaca el aumento "continuado" en los indicadores de confianza. Avisa en cambio de menores márgenes empresariales y de la posible escalada en las tensiones geopolíticas. Su previsión es que el déficit público cierre este año en el 3,3% del PIB.

#### Sin gobernador y sin voto en el BCE

■ El vencimiento ayer del mandato de Pablo Hernández de Cos como gobernador del Banco de España y la ausencia de un sustituto dejarán al país sin voto en el consejo del BCE. Las funciones de De Cos las desempeñará de forma interina la subgobernadora, Margarita Delgado, si bien el reglamento del banco central le impide participar en las decisiones sobre política monetaria en un momento clave, en el que el banco central ha aplicado su primera rebaja de tipos desde que en el 2022 empezase a subirlos. Delgado sí podrá sentarse en el consejo y expresar sus opiniones.

ficó ayer la imposibilidad de votar en el BCE como "consecuencia desafortunada" de la falta de relevo

Congreso antes de las vacaciones de agosto. El director general de Economía y Estadística

de Hernández de Cos.

A falta de relevo, esta ano-

intención es designar al nuevo gobernador en breve con el objetivo de que dé tiempo a que supere la prueba de idoneidad en el del Banco de España cali-

### El Corte Inglés crece un 5,4% en ventas en el 2023 y reduce deuda a mínimos

El beneficio neto cae por la ausencia de los extraordinarios que obtuvo en el 2022



Marta Álvarez, presidenta de El Corte Inglés

#### **NOEMI NAVAS**

Madrid

El Corte Inglés cierra el ejercicio fiscal 2023-2024 con un incremento de sus ventas del 5,4%, hasta los 16.333 millones de euros, en lo que ha considerado sus "mejores resultados ordinarios desde el 2009".

El beneficio neto cae, sin embargo, de los 870 millones a los 480 millones por la ausencia de los extraordinarios generados en el 2022 por la venta del 50% de su negocio asegurador a Mutua y la entrada de esta en el capital de la cadena. La compañía resalta así el crecimiento del beneficio neto recurrente en un 73,7%, hasta los 359 millones.

Aunque la parte del negocio de moda es la que fundamenta el grueso de sus ventas, registrando 12.845 millones de euros en facturación el año pasado y un crecimiento del 3,8%, la empresa afirma que las divisiones de viajes y seguros han obtenido "el mejor ejercicio de su historia". En concreto, Viajes El Corte Inglés logró un volumen global de ingresos de 3.306 millones de euros, con un incremento del 12,6% sobre el año

anterior. Los resultados de la alianza aseguradora Mutua-El Corte Inglés ya se hicieron públicos en abril, con un beneficio de 64 millones de euros en su primer ejercicio completo conjunto.

La empresa reduce su deuda a mínimos. Se sitúa en 2.059 millones de euros, lo cual supone una ratio de 1,9 veces el ebitda (beneficio bruto) y representa el nivel más bajo de los últimos 16 años, según el comunicado de la cadena de distribución. Desde que alcanzó máximos en el primer año de la pandemia, El Corte Inglés ha

reducido su endeudamiento en 1.752 millones.

Una rebaja que le ha permitido, tal y como recalca en la presentación de resultados, obtener por primera vez en su historia la calificación de grado de inversión por parte de las agencias de calificación Standard & Poor's y Fitch Ratings. "Estas agencias ponen de manifiesto el tamaño del grupo, su relevancia en España, el liderazgo y fortaleza de marca, la diversificación de negocios y categorías (moda, belleza, hogar, alimentación, ocio y entretenimiento, electrónica, viajes, servicios financieros y seguros, energía...), su oferta omnicanal y una cartera de activos inmobiliarios únicos en las mejores ubicaciones de

#### La cadena obtiene por primera vez la calificación de grado de inversión de Fitch y Standar&Poors

las principales ciudades españolas y portuguesas".

Por otro lado, El Corte Inglés eleva su ebitda hasta los 1.081 millones, es decir, un 13,6% más que el ejercicio precedente. En este incremento han influido también "el aumento de la rentabilidad y la mejora de la eficiencia, lo que ha permitido consolidar la senda del crecimiento", detallaron. En el negocio minorista, el ebitda supera los 840 millones de euros, con un alza del 11,2% sobre el año anterior, mientras que en viajes se sitúa en casi 93 millones, un 84,5% más que en 2022-2023.

#### La CNMV admite a trámite la opa del BBVA sobre el Sabadell

IÑAKI DE LAS HERAS

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) admitió ayer a trámite la opa lanzada por el BBVA sobre Banc Sabadell, con lo que inicia el proceso de autorización, que no se producirá hasta que el BCE dé el visto bueno.

El real decreto 1066/2007 sobre el régimen de ofertas públicas de adquisición de valores establece un plazo de veinte días hábiles para la autorización. Sin embargo, es posible ampliarlo en función del tiempo que se tome el banco central y de la información que solicite la propia CNMV.

El artículo 26 del real decreto también alude al efecto de la decisión de la autoridad de competencia sobre el proceso. Como la oferta "puede implicar la existencia de una operación de concentración económica", el oferente tiene la opción de condicionar la opa a la obtención de la autorización de la CNMC, indica. En todo caso, la CNMV podrá autorizar la opa sin necesidad de resolución previa de la autoridad de Competencia.

La admisión a trámite también significa que el BBVA ya ha completado el proceso de entrega de documentación sin ningún tipo de "errores esenciales" y tras presentar las pertinentes garantías financieras.

A partir de ahora, la CNMV examinará el folleto presentado y decidirá si autoriza o deniega la oferta. El supervisor podrá recabar del oferente la aportación de la información adicional necesaria.

#### Previsora General, Mutualidad de Previsión Social

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA YEXTRAORDINARIA DE MUTUALISTAS

De conformidad con el artículo 22 de los Estatutos sociales y en virtud de acuerdo adoptado por la Junta Directiva, se convoca a los Mutualistas de Previsora General, Mutualidad de Previsión Social, a la reunión de la Asamblea General, Ordinaria y Extraordinaria, de la Entidad, que se celebrará el día 28 de junio de 2024, a las 18 horas, en primera convocatoria y el mismo día, a las 19 horas, en segunda convocatoria, de forma exclusivamente telemática, esto es, sin asistencia física de los mutualistas o de sus representantes, por videoconferencia que asegure la autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con el lugar donde se celebre la Asamblea, con imagen y sonido de los asistentes en remoto, garantizando en todo momento el ejercicio de los derechos de todos los mutualistas, así como la identidad y legitimación de los mutualistas y de sus representantes y que todos los asistentes puedan participar efectivamente en la reunión mediante los medios de comunicación a distancia bajo la normativa aplicable, y ejercitar los derechos de intervención, información, propuesta y voto que les correspondan. A los efectos oportunos, la Asamblea se considerará celebrada en el lugar del domicilio social, calle Ausias March, 117, de Barcelona.

En concreto, para asegurar el derecho de asistencia de los Mutualistas que quieran ejercer su derecho de voto, la Junta Directiva ofrece la posibilidad de participar en la reunión de la Asamblea por todas y cada una de estas vias: (i) representación (ii) voto por medios de comunicación a distancia y (iii) asistencia y voto

#### **AVISOS OFICIALES**

por medios telemáticos.

El Presidente y el Secretario de la Junta Directiva, en tanto que son Presidente y Secretario, respectivamente, de la Asamblea, podrán asistir a la reunión por videoconferencia. También podrá asistir a ella por videoconferencia el Director General.

El orden del día de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria será el siguiente: Informe de la Presidencia.

2.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales completas del ejercicio 2023. Examen y aprobación, si procede, de las

Cuentas Anuales consolidadas completas del ejer-

cicio 2023. Aplicación de los resultados del ejercicio

5.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la Junta Directiva y de su retribución para el ejercicio 2024. Informe anual de la Comisión de Control y de

7.- Renovación estatutaria de la Junta Directiva:

reeleccion y/o nombramiento, en su caso, de sus

8.- Nombramiento de miembros de la Comisión

9.- Informe de la inspección de la DGSFP. 10.- Propuesta de política de precios para el

 Plan Estratégico y Política de Inversiones. 12.- Modificación y actualización de los Condicionados generales y Reglamentos de Prestaciones siguientes: Asistencia Médica Básica, Asistencia Médica Ambulatoria, Asistencia Sanitaria Integral, Convenios Colectivos, Defensa Jurídica, Hospitalización Quirúrgica, Intervención

Quirúrgica, PG Autónomos, Previautónomos, PG Autónomos Premium, PG Autónomos Vida, PG Autónomos+, PG Accidentes, PG Accidentes Colectivo, Previsalud, Previsalud Oro, Previsalud Básico, Previvida Flexible, PG Vida Colectivo, PG Vida Elección, PG Asistencia Familiar Integral, Protección de Pagos, PG Personal Multiprestación, PG Autónomo Multiprestación, PG Empresa Multiprestación, Reglamento Sección de Agrupación Facultativa, Reglamento de prestaciones Plan Previsión Personal UBK, Reglamento Sección III (F), Vida Temporal Renovable-2.

13.- Fondo Mutual, Valoración, incremento e inscripción.

14.- Promotores del mutualismo.

 Propuesta de modificación de los articulos 11 y 12 de los Estatutos sociales.

16.- Cambio de domicilio social de la Mutuali-17.- Delegaciones y apoderamientos en dere-

18.- Designación de tres mutualistas para la firma del acta, junto con el Presidente y el Secretario

19.- Ruegos y preguntas.

de la Asamblea General.

20.- Lectura y aprobación del acta de la Asam-

Derecho de información. Se recuerda a los mutualistas que, desde la publicación de esta convocatoria hasta la fecha de celebración de la Asamblea, se encuentran a su disposición, para que puedan ser examinados, los documentos que integran las Cuentas Anuales individuales y consolidadas y, en general, todos los documentos relativos a los asuntos a debatir en la Asamblea, pudiendo solicitar por correo electrónico, dirigido a la atención del Presidente de la Junta Directiva de

Previsora General, en la dirección consultas@previsorageneral.com su envío o entrega, con carácter gratuito.

Derecho de asistencia y representación. De conformidad con el articulo 22 de los Estatutos Sociales, los mutualistas que deseen asistir a la Asamblea General por videoconferencia deberán proveerse previamente de la tarjeta de asistencia, documento acreditativo que será expedido a su nombre por Previsora General, en el plazo que se iniciará el día de la publicación de la convocatoria y finalizará cinco días naturales antes de la fecha fijada para su celebración. El documento acreditativo se obtendrá de forma digital. Los mutualistas que hayan obtenido la tarjeta de asistencia en la forma prevista en el apartado anterior podrán otorgar su representación a favor de otro mutualista. La representación deberá conferirse por escrito o mediante comunicación electrónica a través de la página web corporativa. Esta delegación será facilitada por Previsora General a la solicitud de cualquier mutualista. Esta será realizada en formato digital, con carácter especial para esta Asamblea General, garantizando en todo momento su validez. La delegación deberá ser recibida por la Mutualidad con una antelación mínima de cinco días naturales anteriores a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea. Los mutualistas representados deberán hallarse al corriente de sus obligaciones con la Mutualidad. Dado que la celebración de la Asamblea se hace por medio de videoconferencia, la Mutualidad informará por email a los mutualistas provistos de tarieta de asistencia, de la aplicación en la que se realizará con el acceso y contraseña necesarios para que puedan asistir y participar en la Asamblea. Los mutualistas con derecho de asistencia y voto podrán

emitir su voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día con carácter previo a la celebración de la Asamblea mediante comunicación electrónica a través de la página web corporativa. Los medios para asistir de forma telemática a la Asamblea estarán a disposición de los mutualistas a través de la web de la Mutualidad. El voto por medios telemáticos se ejercitará a través de los medios habilitados por la Mutualidad para la asistencia telemática.

Barcelona, 6 de junio de 2024.- Don Pere Carbonell Coll, Presidente de la Junta Directiva.

#### Herencia de don Javier Moreno Chaparro

SUBASTA

Subasta en el portal BOE, para inmuebles en Barcelona. En Barcelona fincas en calle Pau Alsina, Arizala y Camprodon, piso en calle Granollers, locales en calle Villarroel, y terreno rústico en Breda próximo a la población. Los enlaces a dichas subastas son los siguientes:

https://subastas.boe.es/detalleSubasta.php? idSub=SUB-NV-2024-1306056 https://subastas.boe.es/detalleSubasta.php?

idSub=SUB-NV-2024-1356001 https://subastas.boe.es/detalleSubasta.php? idSub=SUB-NV-2024-1306052

https://subastas.boe.es/detalleSubasta.php? idSub=SUB-NV-2024-1306051 https://subastas.boe.es/detalleSubasta.php?

idSub=SUB-NV-2024-1306050

https://subastas.boe.es/detalleSubasta.php? idSub=SUB-NV-2024-1356000

Barcelona, 10 de Junio de 2024.- Los albaceas de la herencia de D. Javier Moreno.

# Tres de cada cuatro familias que viven en alquiler han tenido que reducir gastos básicos

Los hogares que ingresan menos de 1.000 euros al mes aumentan y ya suponen el 8% del total

FERNANDO H. VALLS Madrid

El 75% de los españoles que viven en alquiler tiene problemas para pagar las cuotas mensuales y se están viendo forzados a reducir otros gastos básicos. La situación es similar, e incluso peor, en los hogares hipotecados, donde ocho de cada diez tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones con el banco y han tenido que recortar por otro lado. Son las principales conclusiones del último estudio sobre economía y sostenibilidad del hogar de la compañía financiera Cofidis, que entrevistó a 1.653 familias entre el 18 y 22 de abril.

Las partidas que han tenido que reducir los hogares españoles para hacer frente al incremento de los contratos de alquiler o a los créditos hipotecarios consecuencia de la subida de tipos de interés son, principalmente, el vestido y calzado, los restaurantes y hoteles, y el ocio y la cultura. El 35% de las familias, en concreto, reconoce haber rebajado su gasto en estos conceptos. Por su parte, el 18% de los encuestados se ha visto obligado a reducir su ticket de alimentos.

Otro dato reseñable del estudio de Cofidis apunta a las dificultades de las familias para ahorrar a final de mes debido a la situación económica general, principalmente al aumento de los precios. Uno de cada cuatro hogares no consigue acumular liquidez, una tendencia que se mantiene a lo largo de toda la crisis de inflación de los últimos años, desde el 2022. Las autonomías cuyas familias tienen más dificultades para ahorrar a final de mes son Murcia (situación que afecta a uno de cada tres hogares), Canarias (30%) y Extremadura (29%). En cambio, las comunidades con mayor capacidad de ahorro son País Vasco, Baleares (el 55% de los hogares en cada una pueden hacerlo) y Aragón (52%).

El informe también destaca que en el último año ha empeo-



Las familias en alquiler se ven obligadas a reducir otros gastos

Uno de cada cuatro hogares no consigue ahorrar a final de mes, una tendencia que se mantiene desde el 2022

rado la situación de las familias con menores ingresos. Así, entre el 2023 y el 2024, los hogares que ingresan menos de 1.000 euros al mes han pasado del 5% al 8%. En contraste, los que ingresan 4.000 euros mensuales han pasado de ser el 9% a representar el 14%. Estos datos implican que la clase media se va reduciendo, a juicio de los autores de la encuesta, ya que, aunque los datos de empleo generales son favorables, la precariedad laboral no lo es tanto. Los hogares con rentas de 4.000 euros crecen pero tienen más dificultades para ahorra.

En definitiva, según Cofidis, uno de cada cuatro hogares en España pertenece a la clase social media o baja. Además, el 21% presta ayuda económica a personas de su entorno: a hijos o a otros familiares, y el 34% de los españoles asegura que no podría hacer frente a un pago inesperado de 10.000 euros.

## Ondulats Catalans busca la venta de su unidad productiva

BLANCA GISPERT Barcelona

Ondulats Catalans busca la venta de su unidad productiva, tras presentar concurso de acreedores con una deuda de 8,7 millones de euros.

La compañía, con sede en Masies de Voltregà (Vic), está especializada en el diseño y la producción de cajas de cartón. Empezó su actividad en el 2017 pero la pandemia y la posterior subida de precios de las materias primas truncaron las perspectivas de futuro del negocio, que en el 2022 llegó a facturar 5,5 millones y a dar trabajo a una cincuentena de personas.

A inicios de este año, la compañía se encontró ante una situación de insolvencia, con un pasivo de 8,7 millones de euros, que debía a varias entidades financieras, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Agencia Tributaria.

El juzgado mercantil número 5 de Barcelona ha designado a Broseta Abogados como administrador concursal. La firma barcelonesa supervisa el proceso con el objetivo de encontrar un comprador de la unidad productiva, que salve la actividad y el empleo de las 12 personas que siguen en plantilla.











PROYECTO GRATIS

Llámenos y le realizaremos
un proyecto de su oficina

gratuito y sin compromiso.



OFIPRIX RENTING
NO COMPRE SUS MUEBLES, ALQUÍLELOS

Ahora usted puede alquilar sus muebles y disfrutarlos cómodamente mediante un contrato de arrendamiento.

### Maheso lanza un plan inversor de 75 millones con nueva planta en Soria

El grupo de platos congelados ampliará también la capacidad de Montcada i Reixac



David Aldea, consejero delegado de Maheso

MAITE GUTIÉRREZ Barcelona

La compañía catalana de alimentos congelados Maheso ha lanzado un ambicioso plan inversor para multiplicar su capacidad productiva y facturación que sufragarán con recursos propios y recurriendo al endeudamiento. El objetivo del grupo de propiedad familiar, con sede en Montcada y Reixac, es superar los 300 millones de euros en ingresos para el 2030, lo que supondría un crecimiento del 90% respecto al 2023, cuando las ventas llegaron a un récord de 158 millones.

Con este propósito destinarán 75 millones de euros en siete años, avanzó David Aldea, consejero delegado y miembro de la familia propietaria.

De estos, 35 millones irán a la actual planta de Montcada, de 20.000m², a razón de unos cinco millones anuales hasta el 2030. El importe se dedicará a la innovación y desarrollo de producto, a la adquisición de nueva maquinaria y a la mejora de los procesos de producción. En paralelo, el grupo invertirá 38 millones de euros en la construcción de una nueva planta de producción en Garray (Soria), cuyas obras se iniciarán en septiembre de este

año para que esté operativa en el 2026. Con la suma de las dos plantas, Aldea calcula que podrán incrementar hasta un 47% la producción y, al mismo tiempo, "acortar rutas tanto en la península como en el extranjero". El consejero delegado explicó que la fábrica de Soria permitirá mejorar la conectividad con el puerto de Bilbao, desde donde salen sus productos con destino a mercados como el británico. "Por otra parte, Montcada seguirá siendo una localización estratégica por su proximidad a Barcelona y su puerto, así como a la frontera francesa", añadió.

La planta de Soria tendrá una superficie de 14.000 m² e incorporará distintas líneas de freidoras, en las que se elaborarán productos como nuggets, churros y snacks de verduras o de queso. La compañía calcula que allí se elaborarán anualmente más de 2.500 toneladas de productos en el 2026 y ampliables a 5.000. Para ello, prevé la contratación de más de cuarenta trabajadores en su primera fase -cuenta con una plantilla de 700 personas hoy en día- y duplicar esta cifra para el 2030.

Esta mayor capacidad productiva acompañará dos de las principales palancas de crecimiento en esta nueva etapa: la internacionalización y el crecimiento en el canal food service. En cuanto al mercado exterior, Maheso ha fortalecido su presencia en los últimos años, pasando de vender sus productos en 18 mercados en el 2010 a hacerlo en más de 35 en la actualidad. La compañía intentará ahora aumentar la exportación, centrándose en mercados clave donde ya tiene presencia, como el Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Actualmente, las exportaciones representan alrededor del 19% del global de las ventas de Maheso y un tercio de la producción. Reforzará asimismo la distribución, con nuevas adquisiciones previstas en el sur y centro de España.

#### Ángel Ron irá a juicio por estafa y falsedad en Banco Popular

**REDACCIÓN** Barcelona

Angel Ron, expresidente de Banco Popular, será juzgado por presuntos delitos de estafa y falsedad en la ampliación de capital de la entidad en el 2016, tras rechazar la Audiencia Nacional el recurso que presentó contra el auto de su procesamiento. El exbanquero tendrá que sentarse en el banquillo junto a otros 12 directivos -como el vicepresidente, Roberto Higuera- y la consultora PriceWaterhouse-Coopers (PwC), según consta en un auto de este lunes. La defensa de Ron recurrió asegurando que la investigación puso de mani-

fiesto "la ausencia de todo indicio de actuación delictiva" en su gestión. Los magistrados Ángel Murillo, Jesús Gutiérrez y Fermín Echarri consideran que analizado el auto de procesamiento, "especialmente fundamentado en todos sus aspectos", "se puede deducir la existencia de indicios racionales de criminalidad, y lo que es más importante, se detallan en el mismo, respecto a la persona recurrente (Ron), aquellas conductas que podrían considerarse como supuestamente delictivas". Así, atribuyen "al menos de manera provisional", responsabilidad penal a Ron. De ahí el rechazo al recurso.

#### Las aseguradoras pagaron 1.800 millones en impuesto de sociedades en el 2023

R. SALVADOR Barcelona

Las compañías aseguradoras pagaron 1.793 millones de euros de impuesto de sociedades en el 2023, según la *Memoria social del seguro* presentada ayer por la patronal del sector, Unespa. Su presidenta, Mirenchu del Valle, explicó que en total las aseguradoras pagaron 4.441 millones de euros en impuestos, de los que otros 1.878 fueron IVA no deducible y contribución de incendios, 731 millones a las cotizaciones sociales de sus trabajadores

y 39 millones a otros tributos, especialmente el IBI. Entre los impuestos recaudados "que se generan con la actividad del sector" y que alcanzaron los 3.793 millones, destaca el impuesto sobre primas de seguro, que recaudó 1.858 millones. La memoria destacó que el sector es uno de los que genera más empleo de calidad. Así, es el quinto con mayores salarios (49.000 euros de sueldo medio anual el año pasado), con un 98% de contratación indefinida y con el 100% de empresas con previsión social complementaria.

#### MERCADOS

Cotización Prima de riesgo IBEX 35 Mercado de divisas NASDAQ 17.343,55 DOW JONES EURO STOXX 50 FOOTSIE DAX 30 NIKKEI 11.175,50 38.747,42 18.369,94 39.134,79 4.965.09 8.147.81 EN NEGRITA, LA VARIACIÓN DEL DÍA Y EN REDONDA, **ESPAÑA** 1 DÓLAR VALE 1 EURO VALE +0,88% -1,60% -0,31% -0,98% -0,68% +0,25% +2,68% -1,02% +15,21% +16,95% +10,63% +9,81% +5,36% +9,66% 85 -3 0,9320 € 1,0730 \$ LA DEL AÑO

Mercado continuo • VALORES PERTENECIENTES AL IBEX35

\*\* LA CAPITALIZACIÓN DE PUIG CORRESPONDE A LA SUMA DE LAS ACCIONES DE LA SERIE A Y LA SERIE B

| 4-               |   | Cotizacio<br>Euros V | <b>ón</b><br>/ar. % | Capitaliz.<br>bursátil | Rent.<br>año % |                       |   | Cotizaci<br>Euros \ | ón<br>/ar. % | Capitaliz.<br>bursátil | Rent.<br>año % |                      |      | <b>Cotizac</b><br>Euros | ción<br>Var. % | Capitaliz.<br>bursátil | Rent.<br>año % |                   |   | Cotizaci<br>Euros V | <b>ón</b><br>'ar. % | Capitaliz.<br>bursátil | Rent.<br>año % |
|------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------------------|---|---------------------|--------------|------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| Acciona Energia* |   | 20,68                | -1,80               | 6.808,9                | -26,35         | Catalana Occidente    |   | 37,65               | -2,21        | 4.518,0                | 23,68          | Iberdrola*           |      | 12,08                   | -0,74          | 77.561,3               | 1,73           | Realia            |   | 0,99                | -0,60               | 812,1                  | -6,60          |
| Acciona*         |   | 117,00               | -1,10               | 6.418,2                | -12,23         | Cellnex*              |   | 32,54               | -3,10        | 22.988,7               | -8,75          | Iberpapel            | 1    | 19,00                   | 0,53           | 204,3                  | 5,56           | REC*              |   | 16,84               | -0,36               | 9.111,8                | 15,05          |
| Acerinox*        |   | 9,89                 | -0,15               | 2.465,9                | -4,23          | Cevasa                |   | 6,00                | 0,00         | 139,5                  | 0,00           | Inditex*             |      | 45,47                   | -0,53          | 141.714,2              | 17,31          | Reig Jofre        | 1 | 3,09                | 1,98                | 245,3                  | 37,33          |
| ACS*             |   | 39,90                | -1,77               | 10.839,4               | -0,65          | Cie Automotive        |   | 27,50               | -1,61        | 3.294,7                | 8,78           | Indra*               |      | 20,94                   | -2,70          | 3.699,1                | 49,57          | Renta 4           | 1 | 10,50               | 1,94                | 427,3                  | 4,15           |
| Adolfo Domínguez | 1 | 5,20                 | 4,00                | 48,2                   | 4,00           | Clínica Baviera       | 1 | 28,70               | 4,36         | 464,8                  | 24,78          | Inmobiliaria del Sur |      | 8,25                    | -0,60          | 154,0                  | 20,21          | Renta Corporación |   | 0,89                | -2,84               | 29,1                   | 11,00          |
| Aedas            |   | 21,75                | -0,46               | 950,5                  | 34,34          | Coca-Cola E.P.        |   | 68,40               | -0,87        | 31.442,2               | 14,49          | Lar España           |      | 6,86                    | -1,15          | 574,1                  | 26,12          | Repsol*           |   | 14,46               | -1,67               | 17.597,5               | 10,74          |
| Aena*            | 1 | 181,20               | 0,06                | 27.180,0               | 15,31          | Colonial*             |   | 6,04                | -2,19        | 3.259,3                | -7,66          | Libertas 7           | 1    | 1,72                    | 10,26          | 37,7                   | 68,63          | Rovi*             |   | 87,80               | -1,51               | 4.742,6                | 45,85          |
| Airbus Group     |   | 148,38               | -0,82               | 117.559,1              | 7,55           | Corp. Financiera Alba |   | 50,00               | -1,38        | 2.947,5                | 4,17           | Línea Directa        | 1    | 1,11                    | 0,55           | 1.203,8                | 29,96          | Sacyr*            |   | 3,41                | -0,64               | 2.602,5                | 9,21           |
| Airtificial      |   | 0,14                 | -1,45               | 181,6                  | 5,58           | Deoleo                |   | 0,24                | -0,42        | 119,0                  | 4,39           | Lingotes Especiales  | 1    | 7,66                    | 0,26           | 76,6                   | 25,16          | San José          |   | 4,72                | -4,07               | 306,9                  | 41,05          |
| Alantra          |   | 9,20                 | 0,00                | 355,4                  | 9,96           | DIA                   |   | 0,01                | -0.77        | 749,1                  | 9,32           | Logista*             |      | 26,50                   | -0,67          | 3,517,9                | 13,89          | Solaria*          | 1 | 11,50               | 0,88                | 1.436,9                | -38,21         |
| Almirall         | 1 | 9,70                 | 1,15                | 2.031,1                | 15,13          | Duro Felguera         | 1 | 0,56                | 0,71         | 122,2                  | -13,50         | Mapfre*              |      | 2,15                    | -2,45          | 6.621,0                | 15,06          | Soltec            |   | 2,22                | -3,90               | 212,3                  | -35,50         |
| Amadeus*         |   | 65,86                | -2,28               | 29.669,9               | 2,21           | Ebro Foods            |   | 15,92               | -1,36        | 2.449,5                | 4,03           | Melia Hotels*        |      | 7,73                    | -0,77          | 1.703,7                | 29,70          | Squirrel          |   | 1,63                | -1,21               | 147,8                  | 9,40           |
| Amper            |   | 0,10                 | -1,88               | 156,6                  | 25,12          | Ecoener               |   | 3,83                | -0,26        | 218,1                  | -9,67          | Merlin*              |      | 10,71                   | -1,20          | 5.031,2                | 8,78           | Talgo             |   | 4,42                | -1,12               | 547,5                  | 0,68           |
| AmRest           |   | 5,70                 | -3,72               | 1.251,5                | -7,62          | Edreams Odigeo        |   | 7,04                | -0,28        | 898,3                  | -8,21          | Metrovacesa          |      | 8,28                    | -1,78          | 1.255,9                | 6,32           | Tecnicas Reunidas |   | 12,52               | -0,95               | 1.310,9                | 49,94          |
| Aperam           |   | 25,26                | -0,24               | 1.848,6                | -21,97         | Elecnor               | 1 | 20,30               | 1,00         | 1.766,1                | 5,87           | Miquel y Costa       |      | 12,75                   | -0,39          | 510,0                  | 9,28           | Telefonica*       |   | 4,28                | -1,36               | 24.257,0               | 21,05          |
| Applus Services  | 个 | 13,08                | 0,77                | 1.688,3                | 30,80          | Enagas*               |   | 14,30               | -2,39        | 3.746,5                | -6,32          | Montebalito          |      | 1,37                    | -0,72          | 43,8                   | -6,16          | Tubacex           |   | 3,16                | -4,39               | 399,3                  | -9,86          |
| Arcelor Mittal*  |   | 22,68                | -2,66               | 19.341,7               | -10,76         | Ence                  |   | 3,29                | -0,90        | 809,7                  | 16,10          | Naturgy*             |      | 21,14                   | -14,96         | 20.497,6               | -20,15         | Tubos Reunidos    |   | 0,74                | -1,46               | 130,0                  | 15,35          |
| Arima            |   | 8,30                 | 0,00                | 236,0                  | 30,71          | Endesa*               |   | 18,26               | -1,56        | 19.327,5               | -1,11          | Naturhouse           |      | 1,64                    | -1,50          | 99,0                   | 4,37           | Unicaja*          |   | 1,27                | -2,69               | 3.358,4                | 48,67          |
| Atresmedia       |   | 5,16                 | -3,37               | 1.158,7                | 43,57          | Ercros                | 1 | 3,50                | 0,29         | 320,0                  | 32,58          | Neinor               |      | 12,28                   | 0,00           | 920,6                  | 22,03          | Urbas             | 1 | 0,00                | 2,86                | 56,5                   | -16,28         |
| Atrys            |   | 3,80                 | 0,00                | 288,9                  | 3,54           | Faes Farma            |   | 3,70                | -2,37        | 1.170,0                | 18,54          | Nextil               | 1    | 0,31                    | 1,32           | 105,7                  | -19,47         | Vidrala           |   | 111,00              | -0,89               | 3.581,2                | 19,61          |
| Audax            |   | 1,94                 | -0,21               | 880,6                  | 49,38          | FCC                   | 1 | 15,20               | 0,66         | 6.628,8                | 4,40           | NH Hotel             | 1    | 4,39                    | 1,98           | 1.910,7                | 4,65           | Viscofan          |   | 60,20               | -0,82               | 2.799,3                | 12,31          |
| Azkoyen          |   | 6,56                 | -0,61               | 160,9                  | 3,14           | Ferrovial*            |   | 35,60               | -1,28        | 26.368,5               | 7,81           | Nicolás Correa       |      | 6,52                    | 0,00           | 80,3                   | 4,30           | Vocento           |   | 0,84                | -1,65               | 103,9                  | 52,00          |
| Banc Sabadell*   |   | 1,87                 | -1,82               | 10.148,7               | 71,14          | Fluidra*              |   | 22,18               | -0,54        | 4.261,4                | 17,67          | OHLA                 |      | 0,40                    | -0,15          | 237,3                  | -10,72         |                   |   |                     |                     |                        |                |
| Banco Santander* |   | 4,61                 | -2,22               | 72.900,5               | 24,32          | GAM                   | 1 | 1,40                | 0,72         | 132,5                  | 18,64          | Oryzon               |      | 1,95                    | -0,21          | 123,6                  | 3,07           |                   |   |                     |                     |                        |                |
| Bankinter*       |   | 7,78                 | -2,31               | 6.991,4                | 34,20          | Gestamp               |   | 2,93                | -1,35        | 1.686,3                | -14,74         | Pescanova            |      | 0,39                    | -0,51          | 11,2                   | 90,73          |                   |   |                     |                     |                        |                |
| BBVA*            |   | 9,59                 | -1,76               | 55.258,4               | 20,84          | Global Dominion       |   | 3,40                | -0,44        | 513,9                  | 1,19           | PharmaMar            | 1    | 37,86                   | 0,48           | 694,9                  | -7,84          |                   |   |                     |                     |                        |                |
| Berkeley         |   | 0,24                 | -2,40               | 109,0                  | 39,87          | Grenergy              |   | 29,80               | -1,97        | 912,2                  | -12,97         | Prim                 | 1    | 10,55                   | 0,48           | 180,6                  | 2,06           |                   |   |                     |                     |                        |                |
| Bodegas Riojanas |   | 4,26                 | 0,00                | 21,7                   | -7,79          | Grifols B             |   | 6,50                | -0,76        | 1.698,0                | -38,44         | Prisa                |      | 0,38                    | -1,29          | 417,2                  | 32,41          |                   |   |                     |                     |                        |                |
| Borges-bain      |   | 2,54                 | 0,00                | 58,8                   | -0,78          | Grifols*              |   | 9,02                | -1,10        | 3.842,8                | -41,65         | Prosegur             |      | 1,76                    | -2,87          | 960,3                  | 0,11           |                   |   |                     |                     |                        |                |
| CAF              |   | 34,70                | -1,70               | 1.189,5                | 6,44           | Grupo Ezentis         |   | 0,19                | -1,52        | 90,0                   | 94,00          | Prosegur Cash        | 1125 | 0,52                    | -2,42          | 778,1                  | -0,49          |                   |   |                     |                     |                        |                |
| Caixabank*       |   | 5,10                 | -3,15               | 37.630,4               | 48,98          | I.A.G.*               |   | 1,98                | -0,50        | 9.863,4                | 11,40          | Puig**               | 1    | 26,50                   | 2,00           | 15.057,0               | 0,700          |                   |   |                     |                     |                        |                |



#### **EMPRESARIAL**



Las oficinas del nuevo servicio se encuentran en el centro de Barcelona

### Sony instala en Barcelona un 'hub' de inteligencia artificial

El centro es el segundo en Europa especializado en la tecnología

**BLANCA GISPERT** 

Barcelona

Sony ha elegido Barcelona para instalar un centro de inteligencia artificial. La multinacional japonesa, a través la su filial Sony AI, desarrollará proyectos que aceleren avances científicos y que innoven en el mundo gastronómico.

El centro barcelonés es el segundo de Sony AI en Europa. Esta filial, fundada en el 2020, abrió el primero en Suiza, además de otros en Estados Unidos y Japón.

De momento, no hay muchos detalles sobre el proyecto, aunque las oficinas, aseguran fuentes cercanas, ya están operativas y se encuentran cerca de plaza Catalunya de Barcelona.

"Estamos orgullos de ampliar nuestro trabajo para dar apoyo a los creadores en este entorno abierto e innovador, así como de aprender y colaborar con la comunidad", apunta en un comunicado Michael Spranger, el presidente de Sony AI.

La multinacional ya contaba con presencia en Barcelona ya que la sucursal de su negocio en España se encuentra en la ciudad. Hace años tuvo un centro de producción de televisores en Viladecans. En el comunicado, Sony explica que ha elegido Barcelona porque en Catalunya

#### El grupo japonés desarrollará en la ciudad proyectos para avances científicos y gastronómicos

"se encuentran muchas universidades de investigación con programas de IA y con organizaciones clave en ciencia y tecnología".

Ayer, el conseller en funciones d'Empresa i Treball, Roger Torrent, se felicitó por el aterrizaje de Sony en Barcelona."Estamos deseando empezar a construir puentes de colaboración", celebró. A través de la

agencia de Acció, la Generalitat ha ayudado la compañía japonesa en su aterrizaje en la ciudad.

Con este movimiento, Barcelona suma la presencia de una nueva gran empresa tecnológica. En los últimos años, han llegado a la ciudad grupos de impacto global como es el caso de Intel, Apple (a través de la adquisición de la startup Vilynx), Amazon, Oracle o Microsoft, que también tiene un centro especializado en IA.

Según un informe de Acció y la fundación Mobile World Capital, ya son más de 140 las empresas extranjeras que eligen Barcelona para abrir su centro tecnológico en el sur de Europa. Atraídas por el talento profesional, la calidad y el coste de la vida, emplean más de 26.400 personas en el conjunto del área metropolitana. Ahora, Sony se convierte en una más de este grupo de empresas, que contribuyen a diario a impulsar la imagen internacional de Barcelona como lugar digital e innovador.

#### CECOT

#### Pau Relat (Mat Holding) y Joaquim Uriach (Uriach) se incorporan al comité ejecutivo

■ El presidente de Mat Holding y de Fira de Barcelona, Pau Relat; el consejero de Uriach, Joaquim Uriach; el director general de Talman Group, Ignasi Rafel, y el director general de Productos Montblanc, Joan Sanfeliu, se han incorporado al comité ejecutivo de la Cecot. Según la patronal, los cuatro serán

vocales y formarán parte del "equipo de gobernanza más próximo" al presidente de la entidad, Xavier Panés. Con las incorporaciones, la organización finaliza el proceso de renovación de su comité ejecutivo, que Panés presentará durante la asamblea general ordinaria prevista para el 26 de junio. / Redacción

#### COMERCIO

#### Ignasi Pietx (Artyplan) es el nuevo presidente de la asociación Comertia

 El director general de Artyplan, Ignasi Pietx, fue nombrado nuevo presidente de Comertia una vez finalizado el mandato del fundador de Dormity, David Sánchez. El relevo se hizo efectivo tras celebrarse la asamblea general de la Asociación Catalana de la Empresa Familiar de comercio. El nuevo presidente de Comertia reivindicó la asociación como referente del comercio en Catalunya, a la vez que expuso los ejes estratégicos de la entidad para su mandato, entre los cuales destacan el crecimiento orgánico por todo el territorio y la formación. / Redacción



Ignasi Pietx (Artyplan) y David Sanchez (Dormity)

#### SAMARA

#### Cierra una ronda de financiación de nueve millones de euros para su expansión

La startup española, compañía de energía solar destinada al autoconsumo de los hogares, ha captado nueve millones de euros en una ronda liderada por Green Generation Fund y Move Energy, acompañados por el fondo de impacto Ring Capital, Athletico Ventures y la participación de inversores existentes, Seaya y Pelion Green Future. Desde junio del 2022, la compañía ha levantado 15,5 millones de euros en tres rondas de financiación, y ya se ha expandido a tres cuartas partes del territorio nacional. La firma multiplicó por ocho sus ventas en el 2023. / Redacción

2+0 1.209.516

4,43

#### Lotto 6/49 El Gordo **Primitiva Bonoloto Euro Dreams Euromillones** Once Eurojackpot 11 de junio 10 de junio 11 de junio 11 de junio 11 de junio 9 de junio 10 de junio 11 de junio Combinación ganadora: 22584 4-7-27-31-33-40 11-18-31-33-37-43 6-17-44-45-50 19-20-28-33-37-44 2-5-12-19-28-43 4-12-16-29-31 7-15-34-45-48 Sueño: 3 Estrellas: 7-9 Complemen: 41 Reint: 4 Número clave (reint): 2 Complemen: 30 Reint: 2 Complementario: 2 Soles: 1-9 Serie: 034 Código 'El millón': DCG95058 Joker: 8327510 Número Plus: -Reintegro: 0 Joker: 913358 **EUROS** ACERTANTES 5+1 -**ACERTANTES** Cuponazo **ACERTANTES EUROS ACERTANTES EUROS ACERTANTES EUROS** ACERTANTES EUROS **EUROS** 5+01 170.089,73 **EUROS** ACERTANTES 6+R -1.060.623,76 5+2 -5+2 -6 1 6+1 -7 de junio 4+1 24 1.288,56 6+P-5+C2 74.618,91 5+1 -6 5+1 5 168.413,48 4+0 142 254,08 6.000.000€ 6 -5+C3 1.097,34 5 127 5 8 36.706,12 5 68 100,80 87.984,50 5+0 10 19.680,50 3+1 903 45,66 5+C-5 143 1.411,77 4 3,863 28,97 4 5.622 36,60 3.225,00 4+2 56 1.094.54 4+2 36 65401 17,85 3+0 7.506 5 4 7.158 41,02 75.527 4,00 3 81.259 4+1 560 4+1 945 119,49 4.71 259,10 2+1 13.737 7.50 Serie: 040 4 3 123.432 8,00 R. 466.809 0,50 2 459.212 2,50 3+2 1.110 143,80 3+2 2.360 50,58 2+0 128.642 3,00 3 R. 583.877 1,00 4 1.426 44,93 81,40 4+0 1.867 0+1 246.547 1,50 2+2 14.906 24,80 2+2 34.664 12,10 3+1 41280 11,33 3+1 22.433 18,40 Trio La Grossa Bote acumulado para el siguiente sorteo: 3 52.942 14,80 3+0 82.326 10,58 El Gordo, 16.000.000 euros. La Primitiva, 42.500.000 euros. 7 de junio 11 de junio 1+2 74.883 1+2 187.141 5,64 13,00 6/49+Plus, 1.420.000 euros. 6/49, 710.000 euros. NOCHE MEDIODIA 00427 2+1 616.187 2+1 301.619 9.70 5,39 Eurojackpot, 27.000.000 euros. Euromillones, 160.000.000 euros. 801 641 Serie: 16

LAVANGUARDIA

#### LA CONTRA



Víctor-M. Amela - Ima Sanchís - Lluís Amiguet

#### Juan Luis Arsuaga, paleoantropólogo

Tengo 69 años. Soy de Bilbao y vivo en Madrid. Soy paleontólogo y director científico del Museo de la Evolución Humana (Burgos). Estoy casado. Tengo tres hijos, Carlos, Lourdes y Rocío (de 35 a 45 años). ¿Política? Soy krausista. ¿Creencias? Soy ateo. Las mallas le sientan bien a la especie humana

## "Las becas Erasmus son lo mejor de Europa: merecen más dinero"

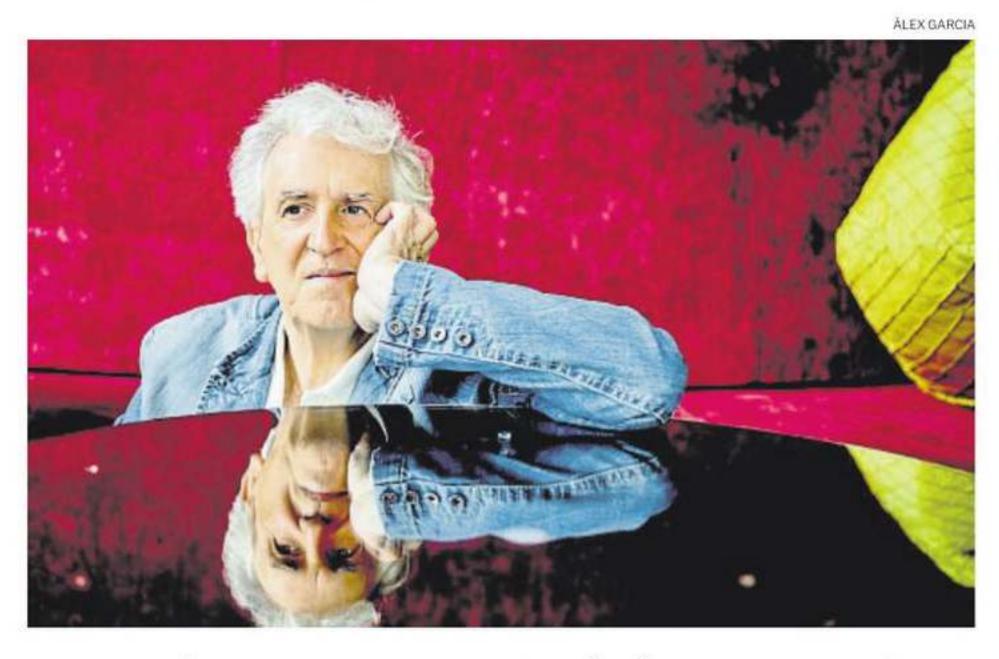

dónde va?

A la exposición del pintor mallorquín Miquel Barceló.

No es arte prehistórico. ¡Yo lo veo bastante prehistórico! Igual veo el arte de Picasso.

¿Ah, sí? ¿Ve un hilo desde Altamira? Picasso lo veía: "Desde los bisontes de Altamira el arte solo ha retrocedido"

tamira el arte solo ha retrocedido".

De aquellos bisontes pintados hace...

...unos 35.000 años. ¡Qué portento! ¿Qué le admira más?

Integraban bultos y grietas de la roca en su obra, para resaltar volumen y verismo. Y algo aún más asombroso...

¿Qué? Dibujaban de un solo trazo. No corregían. No retocaban. Con la imagen en la mente, la mano la plasmaba de una sola vez.

Me deja de piedra.

El arte empieza en la prehistoria por el llamado *land art*: aquellos hombres...

¿Y mujeres?

No sabemos... Grababan y pintaban las paredes rocosas de desfiladeros enteros, murales gigantes...

Humanizábamos la naturaleza.

Eso es la cultura exactamente. Animamos la naturaleza, dialogamos con ella, y en ella dejamos nuestra huella humana.

Háblame de algunas huellas...

Excavamos y hemos exhumado huesos teñidos de rojo. Porque antes de enterrar al muerto, espolvoreaban el cuerpo con almagre, que es un polvo rojo.

¿Por qué rojo?

Quizá por ser roja la sangre, fundamento de la vida para tantas culturas. A veces cubrían al muerto con flores.

¡Bonito! ¿Pero cómo lo sabe?

Por las esporas que encontramos en los restos óseos.

De vivos, ¿cómo eran aquellos tipos? Guapísimos, esbeltos, apuestos, ágiles, dinámicos, fibrosos: ellos y ellas.

Si entrase aquí un hombre de hace 35.000 años, ¿qué pasaría?

Se plantaría ahí, piernas algo separadas, erguido, brazos cruzados sobre el pecho, estudiándonos, adornado con brazaletes y collares de colores, piel tatuada, pintada...

¿Color de piel?

Eran de piel negra y ojos azules.

¿Venían de África?

#### 'Al otro lado de la niebla'

"El año que viene dejo de estar en garantía", me dice Arsuaga, porque me informa que cumplir 70 años supone llegar al promedio biológico de la longevidad histórica de la especie humana. Él sabe de esto como nadie, así que tomo nota... Pero, incluso fuera de garantía, yo veo al amigo Arsuaga conectadísimo con la vida, y ahora salta desde la casilla de científico hasta la casilla de novelista: Al otro lado de la niebla (Destino) es su novela, vibrante en la acción y documentadísima en el trasfondo. Vemos a un grupo de semejantes de hace 35.000 años, en lo que hoy es el norte de la península Ibérica, cerquita de unas cavernas hoy protegidas que conocemos como Altamira. Los protagonistas sienten las mismas pasiones que nosotros, buscan el amor y se elevan en el arte y el ensueño.

Sí. Al llegar a Europa se topan con los neandertales, piel blanca, pelos desteñidos y pelirrojos, y más robustos, anchos, lentos, sólidos, fuertes...

Pero los pobres se extinguieron.

Sobrevino una glaciación y nosotros nos adaptamos mejor que ellos.

Debido a...

Caminábamos más ágil y rápidamente localizando territorios y sabíamos identificarnos entre nosotros simbólicamente.

¿Con qué símbolos?

Banderas, escudos, telas, colores, pinturas, cintas, adornos, signos, tocados en la cabellera, plumajes...

¿Era por estética?

Por estética, distinción, jerarquía e identidad clánica, grupal, por reconocimiento. Hace 35.000 años nos resultó eficaz: más allá de la familia, nos ayudó a agruparnos. Eso hoy eso puede resultarnos nocivo.

Se refiere a...

Esas útiles identidades simbólicas han derivado en nacionalismos, pulsión que nos empuja a masacrarnos...

Y parecíamos inteligentes.

Siéndolo, incurrimos en desviaciones.

¿Qué nos humaniza más?

Los sueños. Uno de ellos, el de trascendencia: dioses, religiones... Es bonito. Y el humor: la risa, reírse de uno mismo es inequívoco síntoma de inteligencia.

¿El neandertal no reía?

Vivía más pegado al terreno, más práctico. Nosotros somos más juguetones, traviesos, artistas, ¡somos soñadores!

Si usted mandase, ¿qué ley aprobaría? ¡Erasmus! Lo mejor de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. ¡Más Erasmus! ¡Más dinero para becas Erasmus!

Qué entusiasmo!

Si yo mandase, metería toda la pasta en el programa Erasmus. ¡Hay que ampliarlo!

Las relaciones interpersonales, la diversión... ¿Todo eso es muy valioso, no? ¡El baile! En la prehistoria no parábamos quietos: el campo era nuestro gimnasio.

Ahora, en sustitución de eso, tenemos que machacarnos en gimnasios.

Pagando. ¿Sabe lo que mejor le sienta a la especia humana? ¡Las mallas!

¿Mallas ajustadas?

Sí, sí. Y también nos sienta bien el neopreno de los surferos. Un joven humano es lo más parecido a un dios.

Como especie humana, ¿hemos ido a más o a menos?

La agricultura y el sedentarismo neolítico nos trajeron consanguinidad y dieta monocorde: nos estropeamos. Aun así, la especie humana me parece bella.

VÍCTOR M. AMELA



#### Las mejores marcas a los mejores precios

10% DE DESCUENTO ADICIONAL\* EN LA ROCA VILLAGE



Accede a tu descuento en clubvanguardia.com

\*Sobre el precio del Village en una selección de boutiques y en la Tarjeta Regalo. Consulta las condiciones en clubvanguardia.com -10% descuento

LAVANGUARDIA



LAVANGUARDIA



## FORMACIÓN CONSTANTE PARA GANAR LOS RETOS DEL FUTURO

Los másters buscan formar en las últimas tendencias y avances tecnológicos, y fomentar la adaptabilidad y resiliencia de los estudiantes

ESPECIAL MÁSTERS (2) AULA



## El reto de formarse para alcanzar el éxito en la era digital

La formación continua ayuda a mantenerse al día con los avances tecnológicos, fomenta el desarrollo personal, aumenta la adaptabilidad al cambio e impulsa el crecimiento económico

GEMMA MARTÍ

l mundo laboral se halla en constante evolución. La irrupción de la tecnología no solo ha modificado los métodos de trabajo, sino que ha generado la necesidad imperiosa de adquirir nuevas habilidades y conocimientos a lo largo de toda la carrera profesional. La educación ya no se limita a los años de estudio formal en colegios y universidades; se necesita a lo largo de toda la trayectoria laboral.

Como apunta Valentín Bote, director de Randstad Research, "vamos hacia una sociedad en la que la formación es cada vez más importante, donde se crean empleos principalmente para trabajadores con niveles educativos medios y especialmente altos, y se extiende una filosofía de aprendizaje continuo". Aparecen nuevos perfiles de trabajadores que necesitan formación: especialistas, trabajadores de perfiles diversos para adaptarse a los cambios tecnológicos, culturales o medioambientales, y también aquellos que se ven afectados por la obsolescencia de ocupaciones.

En este entorno cambiante, la capacidad de adaptarse a nuevas tecnologías y métodos resulta crucial. La formación continua permite a los trabajadores mantenerse al día con las últimas tendencias y avances en sus campos, haciéndolos más adaptables y resilientes frente a las transformaciones del mercado. Esta adaptabilidad es especialmente importante en sectores que experimentan cambios rápidos y frecuentes.

El surgimiento de nuevas ocupaciones vinculadas a la tecnología, como desarrolladores de software, arquitectos informáticos, community managers, analistas de datos, clickworkers, riders, influencers y youtubers, ha generado una mayor demanda formativa. La inteligencia artificial, el aprendizaje automático, el análisis de grandes volúmenes de datos (big data) y la ciberseguridad han abierto nichos de mercado completamente nuevos. Estas áreas no solo requieren conocimientos técnicos profundos, sino también una formación continua para

mantenerse al día con los rápidos avances. "Por ejemplo, un especialista en ciberseguridad debe estar siempre al tanto de las últimas amenazas y soluciones, lo que implica una actualización constante de conocimientos y habilidades", apunta José Luis Serrano, consultor y experto en nuevas tecnologías.

#### PERSONAL Y PROFESIONAL

La formación continua contribuye significativamente al desarrollo personal y profesional. Al adquirir nuevas habilidades y conocimientos, los individuos mejoran su autoestima y confianza, lo que puede reflejarse en un mejor desempeño en el trabajo y en la vida personal. "La capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y retos también se incrementa, facilitando la movilidad laboral y la capacidad de asumir roles más diversos y desafiantes", destaca Serrano.

Mantenerse activo intelectualmente a través de la formación a lo largo de la vida puede tener beneficios positivos para la salud mental. Participar en programas de aprendizaje reduce el riesgo de enfermedades neurodegenerativas y mejora la función cognitiva. Además, el aprendizaje constante puede proporcionar un sentido de propósito y realización, lo que contribuye a una mejor salud emocional y psicológica.

#### BENEFICIOS SOCIALES

Cabe destacar que un aprendizaje continuado no solo beneficia a los trabajadores, sino también a las empresas y a



Las nuevas profesiones vinculadas a la tecnología han hecho aumentar las demandas formativas

GETTY

la sociedad. Un informe de la compañía de recursos humanos Grupo Adecco subraya cómo la formación continua en el lugar de trabajo amplía las habilidades de los empleados, aumenta la retención de conocimientos, genera nuevas ideas, eleva la moral y mejora el desempeño general de los trabajadores.

Otros beneficios de incentivar la formación entre los empleados incluyen la rotación de personal, el aumento de la productividad y la confianza en el equipo, la mejora del clima laboral y el fomento de la promoción interna.

Los trabajadores más capacitados y actualizados pueden contribuir a una mayor productividad y eficiencia en las empresas, "lo que puede llevar a un mayor crecimiento económico y tener un impacto positivo en la sociedad", añade José Luis Serrano. Las economías con una fuerza laboral bien formada y adaptable son más capaces de innovar y competir en el mercado global y fortalecer así su posición económica.

Otra de las ventajas de la formación continua es que promueve la inclusión y la diversidad en el lugar de trabajo. Al ofrecer oportunidades de desarrollo profesional a todos los empleados, las organizaciones pueden asegurarse que todos tienen la posibilidad de avanzar y contribuir plenamente, independiente-

## Razones para continuar estudiando

Los estudios de máster y postgrado han sido diseñados para especializarse en un ámbito de conocimiento concreto, ya sea de carácter académico o profesional. Las principales diferencias entre un máster y un postgrado son la duración de los cursos, la orientación, el acceso y la titulación.

Aprender nuevas habilidades y mejorar las que ya tienes para hacer mejor tu trabajo.

**Pal.** Es un elemento diferenciador en el currículum que permite destacar entre otros candidatos cuando también busquen trabajo.

Redefinir los objetivos profesionales, especialmente si se desea cambiar de trabajo o de carrera.

Ampliar la red de contactos profesionales. La relación con compañeros, compañeras, profesorado y profesionales del sector puede abrir nuevas oportunidades y aprender de los demás.

Disponer de un máster oficial es un requisito para acceder a estudios de doctorado.

Trabajar en una profesión regulada. Para ciertas profesiones, como abogado o psicólogo general sanitario, es necesario cursar un máster habilitante para poder ejercer legalmente.

mente de cual sea su origen o nivel educativo inicial.

Así pues, la formación continuada fomenta un entorno de trabajo más equitativo y diverso, mejorando con ella tanto la creatividad como la innovación dentro de la empresa.

### La irrupción de la lA supone desafíos y oportunidades

En España, uno de cada cuatro trabajadores utiliza la inteligencia artificial en su ámbito laboral, según el informe "Inteligencia artificial" elaborado por la plataforma de empleo InfoJobs. Aunque solo el 23% de la población ocupada emplea la IA, cerca de la mitad (46%) sabe qué es. Las herramientas de IA más utilizadas en el trabajo son la traducción automática, seguida de los *chatbots*, como ChatGPT, y los asistentes de voz.

El informe de InfoJobs destaca que el principal motivo por el cual no se utilizan herramientas de IA es que no se perciben como necesarias (44%). Otros factores incluyen la falta de formación (23%) y la falta de claridad sobre qué es la IA o cómo aplicarla en el puesto de trabajo (17%).

La falta de formación es un obstáculo significativo para muchos trabajadores. Solo el 21% de las personas que utilizan la IA en el trabajo ha recibido formación específica. Además, la formación ha sido escasa y, en muchos casos, realizada de manera autodidacta: un 27% de los empleados que utilizan la IA se ha formado por cuenta propia. Por otro lado, de quienes planean formarse en IA, la mayoría (55%) utilizará canales formativos ajenos a la empresa.

La expansión de la IA en España está estrechamente ligada a la necesidad de una mayor formación y adaptación por parte de los trabajadores.

"A medida que la tecnología avanza, es crucial que tanto empresas como empleados inviertan en formación continua para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la IA y asegurar una transición exitosa hacia un futuro laboral más automatizado y eficiente", apunta José Luis Serrano, consultor y experto en nuevas tecnologías.



#### Nuevos nichos de mercado

El avance de las ocupaciones tecnológicas ha hecho aflorar nuevas demandas para los que requieren unas habilidades específicas. Aquí se exploran algunas de los más destacados:

Inteligencia artificial y aprendizaje automático. La IA y el aprendizaje automático están transformando industrias enteras, desde la atención médica hasta la publicidad. La demanda de profesionales que comprendan cómo diseñar, implementar y mejorar sistemas de IA es enorme. Cursos de formación continua en estos campos son esenciales para que los trabajadores puedan mantenerse al día con las últimas técnicas y aplicaciones.

Análisis de datos y 'big data'. El análisis de grandes volúmenes de datos es crucial para la toma de decisiones informada en las empresas modernas. Los especialistas en *big data* deben tener habilidades en estadística, programación y herramientas de análisis avanzadas. La formación continua en este campo permite a los trabajadores desarrollar y perfeccionar estas competencias, lo que es vital para interpretar y utilizar datos de manera efectiva.

Ciberseguridad. Con el aumento de las amenazas cibernéticas, la ciberseguridad se ha convertido en un área crítica para todas las empresas. La formación en ciberseguridad abarca desde la comprensión de los fundamentos de la seguridad de la información hasta la implementación de estrategias avanzadas de defensa. Los cursos y certificaciones son esenciales para que los profesionales en este campo puedan anticipar y mitigar riesgos de manera efectiva.

Desarrollo de 'software' y tecnologías de la información. El desarrollo de software sigue siendo uno de los campos más dinámicos y en evolución constante. Los lenguajes de programación y las metodologías de desarrollo están en continuo cambio. Los desarrolladores de software necesitan formarse a lo largo de su trayectoria laboral para aprender nuevos lenguajes, frameworks y herramientas que les permitan crear aplicaciones más eficientes y seguras. ESPECIAL MÁSTERS ( AULA



## Másters que se adelantan a confidence de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra un futuro que ya está aquí

Los programas de máster evolucionan para dotar a los estudiantes de las habilidades Meyneenteles conocimientos necesarios para afrontar los desafíos actuales y futuros

JÚLIA MARTÍNEZ

xplorar las implicaciones éticas de la inteligencia artificial, aplicar el análisis de datos al ámbito de la salud o enfrentar desafíos ambientales mediante el estudio de energías renovables son algunas de las tendencias dominantes en los actuales másters. La oferta de estos programas es extraordinariamente amplia, y responde a las demandas del mercado laboral y a los retos globales.

#### INTELIGENCIA ARTIFICIAL ÉTICA

Los programas de máster están evolucionando para abordar las implicaciones éticas que conlleva la utilización de la inteligencia artificial en áreas como la privacidad, el sesgo algorítmico y la responsabilidad social. La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece el máster en Gobernanza Ética de la Inteligencia Artificial, disponible en modalidad virtual. En el curso 2025-2026, las universidades de Sevilla, Granada e Internacional de Andalucía impartirán el máster en Derecho y Ética de la Inteligencia Artificial, que constará de 90 créditos y tendrá un máximo de 30 plazas.

#### DYNEUN SALUD DIGITAL Y TELEMEDICINA

La formación de tercer ciclo prepara a los profesionales de la salud para utilizar tecnologías emergentes, como la telemedicina, el análisis de datos de salud y la inteligencia artificial, para mejorar la atención médica. La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ofrece el máster universitario en Salud Digital (eHealth), y la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) imparte en su campus de Sant Cugat el máster de formación permanente en Odontología Digital y Nuevas Tecnologías.

#### SOSTENIBILIDAD Y **ENERGÍAS RENOVABLES**

La Universitat de Barcelona ofrece el máster presencial en Energías Renovables y Sostenibilidad Energética, de un año de duración, que capacita a los estudiantes para abordar los desafíos ambientales globales mediante el estudio de energías renovables, diseño urbano sostenible y políticas medioambientales.

#### CIBERSEGURIDAD

Los estudios de máster en este campo forman a profesionales en la prevención de ataques cibernéticos, la gestión

de riesgos de seguridad informática y el cumplimiento de regulaciones de protección de datos como el GDPR. Destacan el máster de formación permanente en Cibersecurity Management de la Universitat Politècnica de Catalunya y el máster de Ciberseguridad de La Salle - Universitat Ramon Llull, reconocido como el mejor máster de España en Cybersecurity, Systems Security and Data Protection.

#### **ECONOMÍA DEL COMPORTAMIENTO** Y PSICOLOGÍA DEL CONSUMIDOR

El máster en Comportamiento del Consumidor y Marketing Insights, imparti-

#### Propuestas para todos los ámbitos: IA, salud, renovables, psicologia del consumidor, 'big data' o emprendimiento social

do por EAE Business School Barcelona, afronta el análisis del comportamiento del consumidor a través de nuevas tecnologías, neuromarketing, inteligencia artificial y análisis de datos para su uso estratégico en los negocios.

#### DISEÑO DE EXPERIENCIA DE **USUARIO (UX) PARA REALIDAD**

Esta formación superior prepara a los diseñadores para crear experiencias inmersivas en entornos de realidad virtual y aumentada, centrándose en la usabilidad y la interacción humana. El Master in Design for Interaction and Extended Experiences de IED, impartido en inglés, ofrece formación en diseño de interacción e inmersivo integrando los últimos avances tecnológicos desde una visión crítica y creativa.

#### INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

Este máster fomenta la innovación para abordar problemas sociales y ambientales y capacita a los emprendedores para crear empresas con impacto positivo en la sociedad. Entre otros, destacan el máster universitario en Emprendimiento e Innovación Social organizado por la Universitat Autònoma de Barcelona en su campus de Sabadell, y el máster en Emprendimiento Social e Innovación de la Universidad Complutense de Madrid.

#### **GESTIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS** DE 'BIG DATA' EN EL DEPORTE

Una formación que profundiza en el análisis de datos para mejorar el rendimiento deportivo, la gestión de equipos y la toma de decisiones estratégicas en la industria deportiva. El postgrado en Sports Analytics de la UPC School of Professional & Executive Development (UPC School), en colaboración con el Fútbol Club Barcelona, permite trabajar con datos de primer nivel, event data y tracking data, y en la resolución de problemas aplicados. Otra opción es el máster online en Formación Permanente en Big Data Deportivo de EducaOpen.

#### Y PROTECCIÓN DE DATOS VIRTUAL / AUMENTADA



DIPUTACIÓN DE BARCELONA PARA AULA

## El Instituto del Teatro ofrece estudios de tercer ciclo en artes escénicas



asándose en la realidad del sector de las artes en vivo, el Institut del Teatre ofrece estudios de tercer ciclo en diversas especialidades de las artes escénicas, diseñados para profundizar y complementar las herramientas creativas de profesionales y graduados.

El máster universitario en Estudios Teatrales (MUET), ofrecido en colaboración con la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), es ideal para quienes sienten pasión por las artes escénicas y desean profundizar en su estudio. Este programa es reconocido tanto en la Unión Europea como en Latinoamérica. Dirigido a licenciados o graduados, preferentemente en Humanidades o Arte Dramático, el MUET abre múltiples salidas profesionales en áreas como la investigación, la docencia, la crítica teatral y la gestión cultural, entre otras.

El programa tiene una duración de un año académico, cuenta con 60 ECTS y se estructura en dos semestres que incluyen módulos obligatorios y optativos, un trabajo de fin de máster y prácticas en producciones escénicas. Las inscripciones están abiertas y la matrícula se realizará en septiembre, con un total de 30 plazas disponibles.

#### POSTGRADO EN ESCENA Y TECNOLOGÍA DIGITAL

El próximo curso, el Instituto del Teatro impartirá la tercera edición del postgrado en Escena y Tecnología Digital, pionero en Europa y dedicado a explorar la interacción entre las artes en vivo y las nuevas herramientas digitales. El programa invita a considerar la tecnología como un agente sensible, capaz de percibir, interpretar el entorno y afectar nuestras emociones.

Su principal objetivo es integrar las herramientas digitales en los procesos artísticos de los profesionales, no solo como soporte, sino por su valor expresivo. Este El centro, impulsado por la Diputación de Barcelona, imparte un máster y tres postgrados que ofrecen la oportunidad de especializarse y ampliar las perspectivas laborales en el mundo de la escena

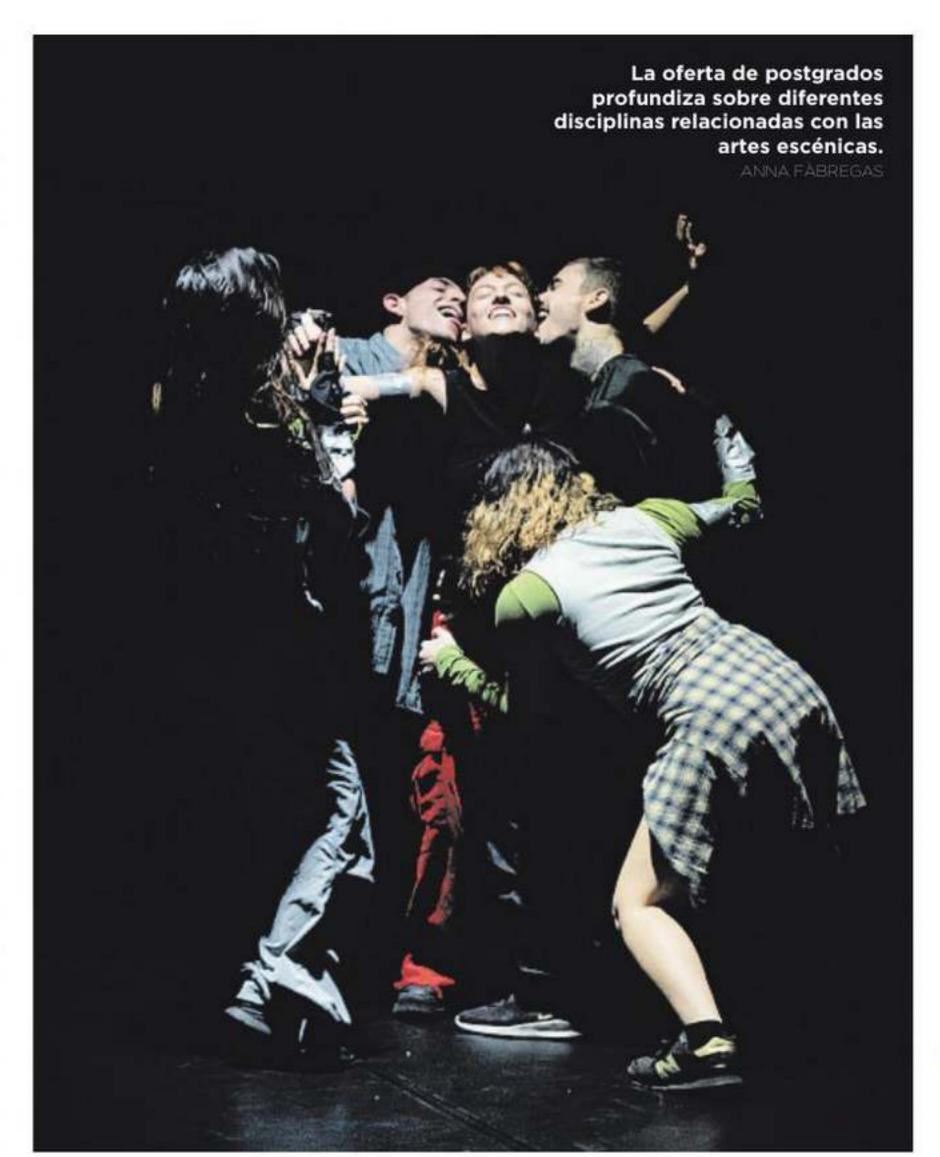

#### Innovación pedagógica y creativa

Creado por la Diputación de Barcelona en 1913, el Instituto del Teatro es un referente en docencia, creación, investigación, conservación y difusión del patrimonio de las artes escénicas, tanto en Catalunya como a nivel internacional. Ofrece un modelo de enseñanza pionero que promueve la innovación pedagógica y creativa. Cada año, más de 1.000 alumnos cursan estudios superiores, profesionales y de perfeccionamiento en Danza, Arte Dramático o Técnicas de las Artes del Espectáculo.

postgrado cuenta con la colaboración de L'Estruch, Fàbrica de Creació de les Arts en Viu, el Graner, Centre de Creació de Dansa i Arts Vives, y la ESMUC, Escola Superior de Música de Catalunya.

El curso comenzará el 27 de septiembre de 2024 y finalizará el 21 de junio de 2025, dividido en siete módulos que suman un total de 30 ECTS. Las inscripciones deberán realizarse en línea a través de la web del Instituto del Teatro hasta el 15 de junio de 2024.

#### POSTGRADO EN ARTES ESCÉNICAS Y ACCIÓN SOCIAL

En colaboración con la ESMUC y Xamfra, Centro de Música y Escena del Raval, el Instituto del Teatro ofrece la octava edición del postgrado en Artes Escénicas y Acción Social. Este programa está dirigido a graduados y profesionales de las ciencias sociales, la educación y las artes escénicas que estén interesados en el impacto comunitario de las artes.

El postgrado se centra en la integración de las artes escénicas en proyectos sociales, destacando su potencial transformador. El curso comenzará el 4 de octubre de 2024 y finalizará el 7 de junio de 2025. Las inscripciones ya están abiertas y las plazas son limitadas.

#### POSTGRADO EN ARTES EN VIVO Y CONTEXTOS

El postgrado en Artes en Vivo y Contextos ofrece una formación orientada a reflexionar y cuestionar las prácticas artísticas en relación con su entorno. Este programa busca crear una comunidad de pensamiento y acción, alejándose de los formatos escénicos convencionales.

Los docentes son artistas escénicos de proyección internacional y en activo, y el curso, que se llevará a cabo del 26 de octubre de 2024 al 8 de junio de 2025, está dirigido a una amplia gama de profesionales y personas interesadas en las artes.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES www.institutdelteatre.cat

# Ayudas que abren puertas al conocimiento

Las becas para estudiantes universitarios de grado, postgrado y máster ofrecidas por Gobierno, universidades y entidades privadas, ayudan a financiar los estudios y promueven el desarrollo académico

JÚLIA MARTÍNEZ

diversos tipos de becas para estudiantes universitarios de grado, postgrado y máster, tanto por parte del Gobierno, como de las universidades y distintas entidades privadas. Estas becas suponen una oportunidad para financiar los estudios y promover el desarrollo académico. Entre las más reconocidas se encuentran las ofrecidas por el Gobierno central, las del Ministerio de Educación y Formación Profesional, y las de entidades privadas como la Fundación "la Caixa" o el Banco Santander.

Es importante destacar que los requisitos y plazos de solicitud de estas becas pueden variar de un año a otro, por lo que se recomienda revisar y mantener actualizada la información. Además, muchas universidades y comunidades autónomas disponen de sus propios programas de becas, lo que amplía las oportunidades de financiación. Es aconsejable consultar directamente a la institución en la que se planea estudiar para obtener información detallada sobre las becas disponibles y los procesos de solicitud.

Existen diversas becas para realizar un máster tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, entre las cuales destacan las ofrecidas por la Caixa, las becas Fulbright, las Iberdrola y las otorgadas por el Ministerio de Universidades, entre otras opciones. Por lo general, es necesario tener un dominio fluido de otro idioma, principalmente el inglés, para poder llevar a cabo estudios de postgrado en universidades extranjeras, si bien esto puede variar según el destino seleccionado.



Se recomienda hacer un seguimiento de los plazos de las becas ARCHIVO CLARIANA

#### Becas de grado, postgrado y máster de entidades públicas, privadas y fundaciones

#### Ministerio de Educación y Formación Profesional

Otorga becas de carácter general dirigidas a estudiantes de grado, postgrado y máster que cumplan ciertos requisitos económicos y académicos. Además, dispone de la beca salario –o cuantía fija ligada a la renta– para estudiantes con bajos ingresos familiares. También ofrece la beca de residencia, destinada a aquellos que deben desplazarse a otra ciudad para estudiar, y la beca de colaboración, dirigida a estudiantes de máster que deseen colaborar en departamentos universitarios.

www.becaseducacion.gob.es

#### Becas Cooperación Española MAEC-AECID

Ofrecidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para estudios de postgrado y doctorado.

www.aecid.es/becaslectorados

#### Becas de Excelencia Académica

Ofrecidas por algunas comunidades autónomas y universidades para estudiantes con un expediente académico destacado. Varía según la comunidad autónoma y universidad, por lo que es recomendable consultar las páginas web de las respectivas universidades y consejerías de educación de cada comunidad autónoma.

#### Becas de las universidades

Muchas universidades ofrecen sus propias becas, basadas en méritos académicos o necesidades económicas.

#### **Becas Fulbright**

Para estudios de postgrado en Estados Unidos, aunque pueden ser solicitadas por estudiantes de cualquier nacionalidad residentes en España. Desde 1958, se han beneficiado 6.066 becarios españoles y 4.329 estadounidenses. fulbright.es

#### **Becas Erasmus+**

Para la movilidad internacional de estudiantes de educación obligatoria, educación superior y formación profesional, así como estudiantes adultos, educadores y jóvenes en programas de aprendizaje no formal en el ámbito de la educación, la formación, la juventud y el deporte. erasmus-plus.ec.europa.eu/es

#### Fundación Carolina

Ofrece becas principalmente a

estudiantes latinoamericanos, pero también hay algunas para estudiantes españoles. El curso 2024-2025, la Fundación oferta 669 becas. Entre las novedades de esta edición, la Fundación Carolina incorpora en su convocatoria el programa de movilidad de estancias de investigación CSIC, que oferta 20 becas, 10 becas para cursar investigaciones en centros de investigación del CSIC y 10 para centros de investigación y universidades de América Latina.

#### www.fundacioncarolina.es

#### Fundación "la Caixa"

La entidad convoca 50 becas para cursar estudios de grado o enseñanzas artísticas superiores en universidades públicas o centros públicos de enseñanza superior en España. Además, ofrece 100 becas para realizar estudios de postgrado en universidades o centros de investigación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), América del Norte, o Asia-Pacífico. Asimismo, convoca 60 becas de doctorado destinadas a jóvenes talentos investigadores de cualquier nacionalidad que deseen llevar a cabo estudios de doctorado en España o Portugal. fundacionlacaixa.org/es/becas

#### Becas Santander

Diversas modalidades de becas para estudiantes de grado, postgrado y máster, incluyendo programas de movilidad internacional y apoyo económico, y en colaboración con diversas universidades. Destaca la beca Santander Estudios Progreso: 961 becas de 1.000 euros dirigidas a estudiantes de FP, grado, máster o postgrado para ayudarles con los gastos de manutención, residencia, material, etc. Es compatible con la beca MEFP/MEC, ya que la finalidad de ambas becas es diferente.

app.santanderopenacademy.com

#### Fundación Ramón Areces

Para estudios de postgrado en el extranjero en áreas de ciencias sociales y jurídicas, biomedicina, y otras. La actual convocatoria está abierta hasta el 3 de julio.

www.fundacionareces.es

#### Fundación Iberdrola

Programa internacional de becas máster para estudios relacionados con la energía y el medio ambiente.

www.iberdrola.com

**Fundación ONCE.** Diferentes modalidades de becas dirigidas a estudiantes con discapacidad que deseen realizar estudios de grado y postgrado, entre otros.

becas.fundaciononce.es



LIVENSA PARA AULA

LIVENSA LIVING Y LIVENSA LIVING STUDIOS

### Residencias que son mucho más que alojamientos para estudiantes

MONOGRÁFICO ESPECIAL

En Barcelona Livensa cuenta con dos residencias de estudiantes: Barcelona Diagonal Alto y Barcelona Marina

odernos, cómodos, dinámicos y accesibles. Así son los establecimientos de Livensa, con concepto todo incluido, ya sean residencias de estudiantes o alojamientos flexibles. Sus espacios completamente equipados y con diferentes áreas destinadas a numerosas actividades, promueven tanto la vida social y el sentimiento de comunidad, como el estudio, el trabajo y la concentración.

Los huéspedes y residentes tienen total libertad para entrar y salir, sin horarios, todo ello en un ambiente seguro, con vídeo vigilancia y staff de recepción 24 horas.

Livensa Living integra a sus clientes, tanto en sus residencias como en sus alojamientos flexibles, en un ambiente multicultural, propiciando en todo momento la creación de lazos y amistades para toda la vida. Además de disfrutar de todas las actividades y experiencias que se proponen de manera totalmente gratuita, gracias al programa Traveller, aquellos huéspedes que acrediten ser estudiantes pueden, además, viajar a las ciudades donde están los 22 establecimientos de la compañía de España y Portugal, a unos precios increíbles.

Livensa Living Barcelona Diagonal Alto está ubicada sobre el centro comercial de Finestrelles, con excelentes conexiones con el transporte público y a 10 minutos de los campus de la Universitat de Barcelona (UB) y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Cuenta con 372 habitaciones, distribuidas en siete plantas y destacan sus amplísimas zonas comunes, tanto interiores como exteriores, su gimnasio con vistas al skyline de Barcelona y el mar, y su espectacular rooftop con piscina. Pero lo que sin duda no deja indiferente a nadie es su gran intervención de arte urbano



Terraza y piscina del Livensa Living Barcelona Marina LIVENSA



'Hall' de entrada del Livensa Living Barcelona Diagonal Alto LIVENSA

Las dos residencias de estudiantes Livensa Living en Barcelona cuentan con piscina, zonas exteriores, 'rooftops' y zonas comunes en su fachada, de la mano del dúo PichiAvo, que también pintaron murales en su interior y en el rooftop.

Livensa Living Barcelona Marina por su parte cuenta con 238 habitaciones, y tiene un espíritu puramente barcelonés, vanguardista y cosmopolita. Barcelo-

na Marina es ante todo segura, cómoda y tranquila; y, además, cuenta con un enorme patio interior y piscina al aire libre. Con la playa a escasos minutos a pie, se encuentra en pleno barrio del Poblenou, también conocido como 22@, muy cerca de las universidades Pompeu Fabra, Toulouse Business School y algunas otras facultades de la UB.

Los estudios de Livensa están completamente equipados y constan de baño privado, cocina con horno, nevera, vitrocerámica, extractor y microondas, zona de estudio, de relax, amplias y cómodas camas, armarios y zona de almacenaje, principalmente.

En lo que respecta a las zonas comunes, en todos los edificios hay biblioteca,

Los establecimientos de Livensa, bajo el concepto 'todo incluido', son modernos, cómodos, dinámicos y accesibles

pequeñas salas de estudio o coworking, cine, gimnasio, salones privatizables con cocina para organizar eventos privados, parking de bicis y, en algunos también de coches, y lavandería.

Para Livensa Living, la conexión entre huéspedes y conseguir que tengan experiencias memorables es una prioridad. Para ello, la herramienta clave es su programa Community Life que ofrece actividades saludables (para cuerpo y mente), lúdicas, formativas y comunitarias, sin ningún coste adicional. De esta forma, se fomentan las conexiones sociales entre residentes y/o huéspedes y también con el entorno.

#### MÁS INFORMACIÓN

Web: livensaliving.com Email: living@livensaliving.com Instagram: @livensaliving\_es Facebook: @LivensalivingES TiktTok: @livensaliving Youtube: https://www.youtube. com/@livensaliving



ESPECIAL MÁSTERS (2) AULA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

#### La UPC incorpora nuevos másters en ámbitos emergentes



Sostenibilidad y tecnología están presentes en los nuevos másters ARCHIVO CLARIANA

El próximo curso, la Universitat Politècnica de Catalunya impartirá ocho nuevos másters en los ámbitos de ingeniería, arquitectura, ciencias y tecnología. Unos programas que se suman a la oferta de estudios de postgrado de la universidad, que incluye 91 másters universitarios, 45 programas de doctorado y 240 másters de formación permanente. Entre las novedades para el curso 2024-2025, encontramos los másters universitarios en Ingeniería de Semiconductores y Diseño Microelec-

trónico; en Polímeros y Bioplásticos; en Desarrollo y Gestión de Activos Inmobiliarios; en Tecnologías Mecánicas y en Aprendizaje Automático y Ciberseguridad para Sistemas Conectados a Internet. Además, ofrecerá los másters universitarios Erasmus Mundus en Evaluación de Riesgos y Gestión de Infraestructuras Civiles, y en Ingeniería de Sistemas Sostenibles y el Erasmus Mundus master's degree in Communications, Engineering and Data Science (CoDaS).

#### UNIVERSITAT DE VIC



Los jóvenes acuden a la consulta AC

## Más estudiantes universitarios buscan atención psicológica

Más de 300 estudiantes han recibido orientación académica y atención psicológica en la Universitat de Vic durante este curso. En concreto, los estudiantes han acudido al Servicio de Apoyo al Estudiante para tratar temas relacionados con la ansiedad, la autoestima, la gestión del estrés y las relaciones afectivas. También se ha solicitado ayuda por motivos relacionados con diversidades del aprendizaje, diversidad funcional y diferentes patologías. El número de visitas se ha incrementado un 35% respecto al año anterior. Los temas más tratados en las consultas han sido la atención psicológica (139), la orientación psicopedagógica (121) y la atención a la diversidad funcional desde la terapia ocupacional (82).

#### UNIVERSITAT DE GIRONA

## Curso de creación de empresas sin ánimo de lucro

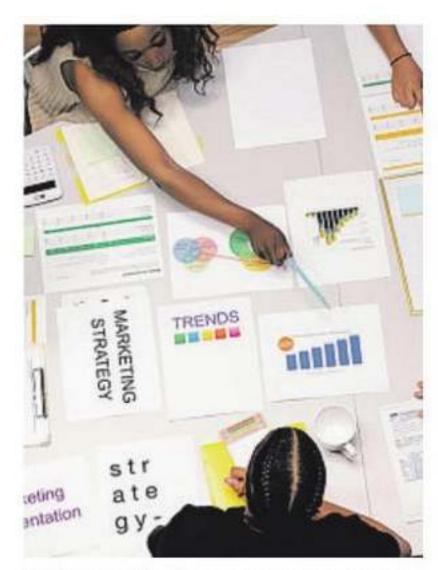

La formación da a conocer un nuevo modelo de empresa ARCHIVO CLARIANA

La Universitat de Girona ofrece la primera edición del curso de especialización "Creación de empresas sin ánimo de lucro", de 3 ECTS y 24 horas presenciales. El curso se dirige a emprendedores, directivos, empresarios e inversores que apuestan por un nuevo modelo de empresa con espíritu emprendedor, innovador y disruptivo.

#### UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

#### Reconocimiento a la UAB por su trayectoria en el Programa Erasmus Mundus

La Universitat Autònoma de Barcelona ha sido reconocida por la Comisión Europea por su trayectoria y los resultados obtenidos en el marco del Programa Erasmus Mundus, una acción competitiva europea para másters internacionales conjuntos de alto nivel. Desde su fundación, han participado en las diferentes ediciones del programa Erasmus Mundus casi 600 universidades, que han impulsado un total de 585 proyectos de másteres conjuntos. La UAB lo ha hecho de manera continuada desde el año 2004, cuando se aprobó la primera edición del programa, con un total de 16 másters, muchos de ellos renovados periódicamente y todavía vigentes. Actualmente, la Universitat Autònoma de Barcelona ofrece nueve másters Erasmus Mundus, dos de los cuales coordina: GLOBED - Education Policies for Global Development y MorphoPHEN - Human Disease Models Morphological Phenotyping. GLOBED es el primer máster Erasmus Mundus coordinado por una universidad española que ha sido

renovado por tercera vez.

#### UNIVERSITAT DE LLEIDA

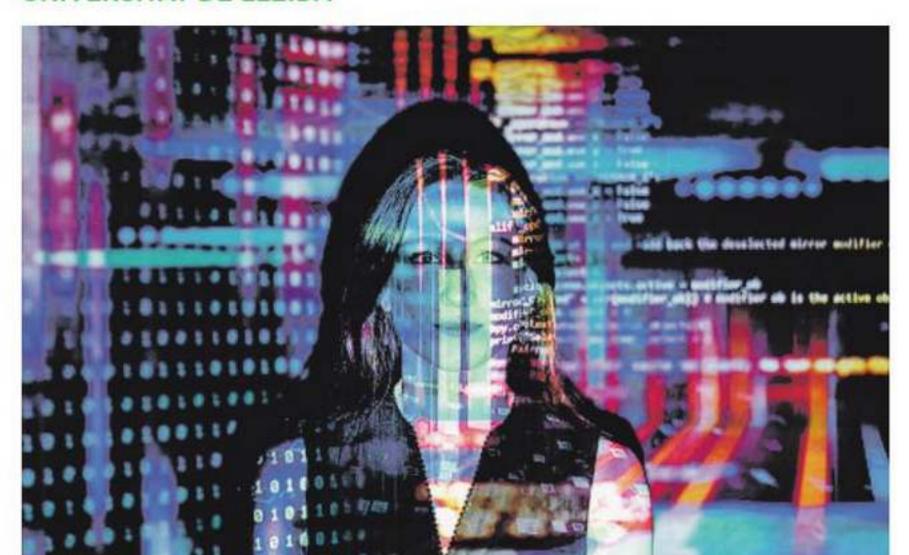

Cómo aprender con la IA será uno de los temas a tratar en la jornada ARCHIVO CLARIANA

## Jornada sobre inteligencia artificial y docencia universitaria

Este jueves día 14, a las 9.30 horas, la Universitat de Lleida organiza la VII Jornada de actividad docente universitaria y TIC - ADUTIC que lleva por título "Inteligencia artificial y docencia universitaria: una visión constructiva". La conferencia inaugural "La inteligencia artificial en la comunidad universitaria: por una cultura ética", irá a cargo de Begoña Román Maestre, profesora de la facultad de Filosofía de la Universitat de Barcelona. A continuación tendrá lugar la mesa redonda "IA y aprendizaje: Compartiendo

una visión constructiva entre profesorado y estudiantado", con la participación
de Eva Martín, profesora agregada en la
Facultad de Derecho, Economía y Turismo de la UdL, donde imparte docencia
en el ámbito del turismo y el marketing;
Daniel Sanchis, profesor catedrático
agregado de la Facultad de Medicina de
la UdL; Pere Miquel Marba, estudiante
de la Facultad de Educación, Psicología y
Trabajo Social de la UdL e Isaac Torres,
estudiante de la Escuela Politécnica Superior de la UdL.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

## Un proyecto mejorará la calidad de la investigación en África

La Escuela de Doctorado de la Universitat Rovira i Virgili y AQU Catalunya participan en el proyecto internacional "Capacitation pour l'évaluation et l'assurance qualité des formations doctorales et de la recherche QADoc), financiado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea, para contribuir a la mejora de la calidad de la investigación en tres países africanos: Senegal, Guinea y República Democrática del Congo.

De esta manera, las diferentes universidades podrán establecer estándares y criterios de evaluación de la calidad de la investigación y de las respectivas escuelas de doctorado, formar al personal y saber cómo aplicar los diferentes métodos de evaluación de la calidad en función de su contexto.

Asimismo, a raíz de este programa, las agencias de calidad y los ministerios de Senegal, Guinea y República Democrática del Congo podrán desarrollar políticas nacionales de investigación y profesionalización de las agencias.



EAE BUSINESS SCHOOL BARCELONA PARA AULA

## 'Lifelong Learning': cinco vías hacia la reinvención profesional



l reto de los profesionales es encontrar una experiencia de aprendizaje que se adapte a su vida, sin renunciar a una formación exigente y de calidad. Por eso, EAE Business School Barcelona propone las cinco claves para impulsar una cultura de lifelong learning para profesionales y prepararlos para afrontar los retos del actual panorama:

#### A LA ÚLTIMA EN 'SKILLS' DIGITALES

Estar especializado/a en un área o sector determinado no excluye la posibilidad de desarrollar habilidades directivas y adaptar el perfil profesional de cada uno/a a las skills más demandadas del mercado. Es por ello que los nuevos programas de EAE Business School Barcelona incluyen un módulo transversal orientado al liderazgo estratégico, la transformación y el cambio empresarial, con asignaturas como Organizaciones líquidas, gestión del cambio y Agile Manifesto.

Para preparar a los profesionales ante los retos actuales, EAE Business School Barcelona lanza el máster en Marketing Digital & Growth Hacking, el Executive MBA y el máster en Dirección Financiera

#### PART TIME FLEXIBLE: UN NUEVO FORMATO DE APRENDIZAJE

El nuevo formato Part Time Flexible es una solución práctica para profesionales en activo que buscan reinventarse, profundizar en sus habilidades o ampliar horizontes.

El formato combina clases presenciales con la posibilidad de conectarte de manera síncrona en algunas sesiones y periodos intensivos que permiten optimizar el tiempo de estudio.

#### TALENT FOR IMPACT CENTER

Para unir talento con oportunidades en el mercado laboral, EAE Business School Barcelona además cuenta con el Talent for Impact Center, un área específica dentro de la escuela de negocios encargada de que el talento de EAE se desarrolle y se conecte con las empresas. "Estamos constantemente en contacto con el mercado laboral para detectar tendencias y oportunidades, por lo que siempre estamos escuchando activamente a las empresas para entender qué perfiles necesitan", explica Anna Boixader, directora del Talent for Impacte Center. "Como escuela de negocios internacional, nos anticipamos a las necesidades del mercado laboral con programas prácticos y centrados en el alumno", añade.

#### 1 'NETWORKING' EXPONENCIAL

Nadie duda a día de hoy de la importancia de construir una red de contactos que ayude a establecer vínculos y generar oportunidades, tanto laborales como para el desarrollo profesional continuo. En EAE Business School Barcelona los programas se diseñan para que compartas módulos transversales con alumnos de otros másters, aumentando así la diversidad y multiplicando la posibilidad de crear comunidad.

#### 5 METODOLOGÍA LIFE-ED: MÓDULOS DE PERSONALIZACIÓN A MEDIDA

El reto de EAE Business School Barcelona es ofrecer al estudiante una experiencia formativa significativa que facilite su transformación individual y potencie su talento, y esto pasa necesariamente por un modelo donde pueda desarrollar un aprendizaje acompañado, pero autónomo, evolutivo en lo personal y profesional, e intrínsecamente conectado con su realidad aquí y ahora.

Por todo esto, y como parte de la estrategia de renovación continua e impulsando la empleabilidad sostenible, EAE Business School Barcelona lanza al mercado para la convocatoria 2024, el måster en Marketing Digital & Growth Hacking, con el cual el estudiante aprenders a aplicar la inteligencia artificial para potenciar sus campañas de contenido, captación y fidelización; el Executive MBA con la flexibilidad y el networking que necesita para impulsar su carrera o el máster en Dirección Financiera en el que podrá completar su experiencia formativa con una empresa partner de amplia trayectoria en el mundo del fintech.

EAE Business School Barcelona es una escuela de negocios internacional de educación superior que forma parte de Formación Planeta y Universidades, que está en constante renovación con el objetivo de acercar la formación a todos los profesionales, con programas actualizados y una metodología que desarrolla las actitudes y los hábitos necesarios para mantener el growth mindset que todo profesional debe tener.

MÁS INFORMACIÓN www.eaebarcelona.com



ESPECIAL MÁSTERS



IBEI PARA AULA

## Másters que ayudan a comprender los actuales desafíos globales



En su segunda década, el IBEI se ha consolidado como centro de referencia IBEI

esde su fundación en 2004, el Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) tiene como objetivo promover la investigación y la formación de postgrado en los ámbitos de las relaciones internacionales, la seguridad, el desarrollo internacional y las políticas públicas.

El IBEI es un instituto interuniversitario, fruto de la colaboración de las cinco universidades públicas del área metropolitana de Barcelona y del CI-DOB - Barcelona Centre for International Affairs. En su segunda década, se ha consolidado como un centro de referencia, obteniendo un elevado reconocimiento investigador y académico a nivel europeo e internacional.

Para el curso 2024-2025, el IBEI ofrece nuevas ediciones de sus másters oficiales -el máster en Relaciones Internacionales, el máster en Seguridad Internacional, el máster en Desarrollo Internacional y el máster en Políticas Públicas. El IBEI cuenta con la acreditación institucional otorgada por el Consejo de Universidades Españolas. Todos estos programas se imparten en inglés, y las titulaciones son otorgadas por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB) y la Universitat Pompeu Fabra (UPF). El máster en Relaciones Internacionales también ofrece una línea en modalidad bilingüe, combinando inglés y español.

#### ATENCIÓN PERSONALIZADA

A través de estos programas de postgrado, el IBEI prepara a estudiantes excepcionales para ocupar posiciones de liderazgo en instituciones políticas internacionales y nacionales, empreEl Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) ofrece para el próximo curso académico nuevas ediciones de sus másters oficiales en relaciones internacionales, políticas públicas, seguridad y desarrollo

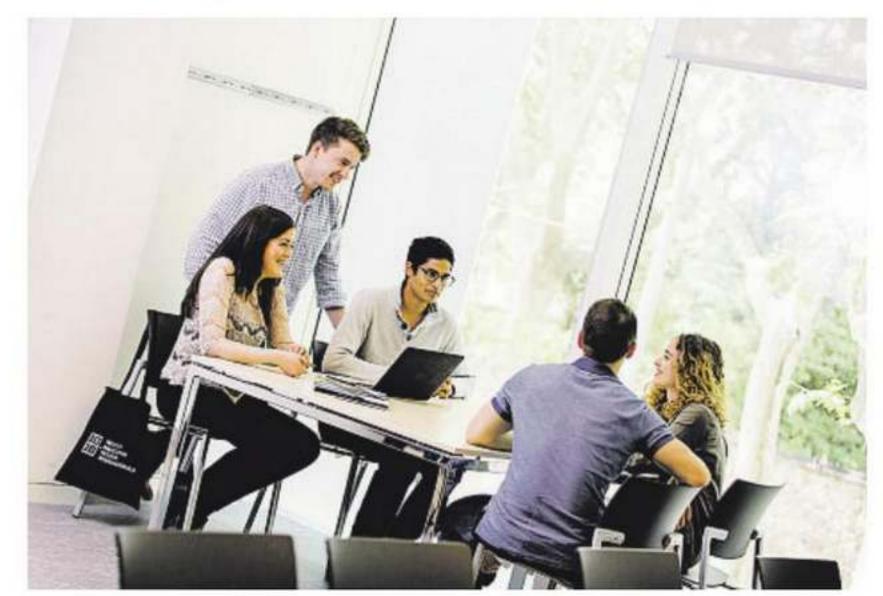

El IBEI prioriza la atención personalizada del alumnado IBEI

sas y organizaciones de la sociedad civil. La enseñanza interdisciplinaria y orientada a la práctica, la investigación de primera clase y una extensa red internacional distinguen al IBEI, posicionándose como una institución innovadora y comprometida con la búsqueda de una comprensión profunda de los desafíos actuales de un mundo cambiante.

El IBEI prioriza la atención personalizada del alumnado mediante la docencia en grupos reducidos, con un máximo de 25 estudiantes por asignatura y aula, así como la asignación de tutores y tutoras personales para cada estudiante. Este enfoque busca acompañar al alumnado durante todo el curso, apoyándolo en aspectos académicos y personales.

MÁS INFORMACIÓN

Las inscripciones
para el próximo
curso están abiertas
hasta el 1 de julio

#### **Todas las ofertas**

Los másters del IBEI atraen anualmente a unos 200 nuevos estudiantes. En sus aulas se mezclan hasta 50 nacionalidades distintas, con estudiantes procedentes mayoritariamente de Estados Unidos y países de la Unión Europea.

El equipo docente, formado en prestigiosas universidades de todo el mundo, también refleja esta internacionalidad y actualmente proviene de más de 20 países distintos. Esta diversidad permite ofrecer más de 80 asignaturas optativas sobre diferentes áreas geográficas y temas específicos.

#### Máster en Relaciones Internacionales

El máster en Relaciones Internacionales ofrece una formación integral en habilidades analíticas y conocimientos esenciales para evaluar temas contemporáneos de relevancia global. La mayoría de sus alumni trabajan en asuntos públicos y política, consultoría internacional y en el servicio exterior de organizaciones regionales e internacionales o empresas globales.

#### Máster en Seguridad Internacional El máster en Seguridad Internacional prepara a los y las analistas con los conocimientos y habilidades necesarios para abordar los desefíos actuales de seguri

cimientos y habilidades necesarios para abordar los desafíos actuales de seguridad a nivel global y local. Sus alumni han continuado sus carreras en organizaciones internacionales y regionales, gobiernos, institutos de investigación, ONGs y empresas de consultoría.

#### Máster en Desarrollo Internacional

El máster en Desarrollo Internacional está diseñado para formar a futuros y futuras profesionales en el área de desarrollo desde una perspectiva global e interdisciplinaria. La mayoría de los y las recién graduados y graduadas trabajan en instituciones internacionales (como las Naciones Unidas), administraciones públicas, ONGs, consultorías empresariales y de desarrollo, así como instituciones académicas.

#### Máster en Políticas Públicas

El máster en Políticas Públicas combina una formación rigurosa en economía y ciencias políticas, proporcionando al alumnado un conjunto completo de habilidades prácticas y analíticas. Este programa prepara al alumnado para trabajar en organizaciones internacionales, departamentos de asuntos políticos de grandes corporaciones, administración pública, ministerios, agencias regulatorias y servicios públicos nacionales.

Además, el IBEI también ofrece dos programas Erasmus Mundus financiados por la Unión Europea que gozan de gran reputación: el Erasmus Mundus Masters Program in Public Policy (Mundus MAPP) y el Erasmus Mundus Master in International Law of Global Security, Peace and Development (ILGSPD).



### CICLES FORMATIUS D'IMATGE I SO

CFGM Vídeo, discjòquei i so
CFGS Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles
CFGS Il·luminació, captació i tractament d'imatge
CFGS Producció d'audiovisuals i espectacles
CFGS So per a audiovisuals i espectacles
Formació Especialitzada Documental

Carrer Bailèn 36, 08010 Barcelona www.ites.es



ESPECIAL MÁSTERS

BLANQUERNA-UNIVERSIDAD RAMON LLULL PARA AULA



## Especialízate en Blanquerna e impulsa tu futuro profesional

lanquerna-Universidad Ramon Llull ofrece una amplia gama de estudios de másters y postgrados en Comunicación, Educación, Deporte, Relaciones Internacionales y Salud. Con más de 50 programas, Blanquerna se posiciona como una institución de referencia para aquellos que buscan una formación integral y de calidad. Actualmente, dispone de tres campus urbanos en Barcelona: la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte; la Facultad de Ciencias de la Salud; y la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales. Estos campus están equipados con instalaciones y tecnologías innovadoras que elevan el conocimiento práctico de los estudiantes, permitiéndoles superar con éxito los retos del mercado laboral.

Optar por un máster en Blanquerna es elegir un entorno de aprendizaje comprometido con la formación de profesionales competentes, respetuosos y atentos a las demandas de la sociedad. La universidad cuenta con un claustro de profesores altamente cualificados en docencia e investigación, y ofrece prácticas avanzadas en centros de reconocido prestigio. Además, la Universidad Ramon Llull se encuentra entre las mejores universidades en los rankings internacionales más reconocidos.

#### PSICOLOGÍA, EDUCACIÓN Y DEPORTE

Entre los másters destacados de la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte, se encuentra el Con más de 50 programas, Blanquerna se posiciona como una institución de referencia para aquellos que buscan una formación integral y de calidad

#### Másters para Periodistas y Comunicadores

La Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales de Blanquerna ofrece formación avanzada en el ámbito del periodismo y la comunicación corporativa.

El máster universitario en Periodismo Avanzado. Reporterismo Blanquerna - Grupo Godó está dirigido a periodistas y comunicadores, así como a otros graduados universitarios que deseen especializarse en el reporterismo y mejorar sus estrategias de comunicación en el entorno digital. Integra la producción de contenidos multiplataforma, el dominio de las nuevas narrativas y la capacidad de crear, gestionar y dirigir proyectos periodísticos innovadores. Ofrece formación en profundidad de reporteros polivalentes en todas las áreas temáticas y soportes, desarrollando competencias y estrategias de dirección, gestión y producción para afrontar los retos del periodismo en la era digital. El claustro incluye más de 50 profesionales en activo.

El máster en Comunicación Corporativa Integral está dirigido a quienes desean ingresar en uno de los sectores más dinámicos y apasionantes de la comunicación. La creciente necesidad de las empresas e instituciones de mantener una comunicación permanente con sus públicos ha aumentado la demanda de profesionales en comunicación corporativa. Este programa académico busca capacitar en el diseño de estrategias de comunicación corporativa con una visión 360 grados, desarrollando habilidades de liderazgo y comunicación efectiva. Incluye prácticas en empresas líderes del sector como Atrevia, Roman - Reputation Matters y Caudalíe, y ofrece formación de calidad en grupos reducidos.

Estudiantes de tercer ciclo de Blanquerna-Universidad Ramon Llull

BLANQUERNA

máster universitario en Liderazgo de la Innovación Pedagógica y Dirección de Centros Educativos. Este programa capacita a los profesionales docentes en roles de dirección escolar, gestión de equipos y liderazgo en la innovación educativa en la enseñanza obligatoria. La metodología combina conferencias, mesas redondas, resolución de casos, plataforma virtual y foros, y opcionalmente, prácticas en centros de referencia.

Otro programa destacado es el máster de formación permanente en Prevención, Detección e Intervención de la Violencia Sexual desde una Perspectiva Interdisciplinar. Este máster aborda la violencia sexual contra las mujeres desde una perspectiva global e interdisciplinaria, siendo el único en hacer de la pornografía y la prostitución objetos de estudio. Se imparte en colaboración con la Red Académica Internacional de Estudios de Prostitución y Pornografía

#### Blanquerna imparte un máster para abordar la violencia sexual contra las mujeres desde una perspectiva global

(RAIEPP) y la Asociación La Sur. Está dirigido a profesionales de los ámbitos educativo, asistencial y jurídico, proporcionando un marco teórico y práctico para actuar ante esta problemática desde una perspectiva interdisciplinar.

#### CIENCIAS DE LA SALUD

En la Facultad de Ciencias de la Salud, destaca el máster universitario en Actividad Física Terapéutica para Personas con Patología Crónica, Envejecimiento o Discapacidad. Este máster, acreditado por la AQU, capacita a los fisioterapeutas para evaluar, diseñar y prescribir programas de ejercicio terapéutico para personas con diversas patologías, envejecimiento y diversidad funcional. Las prácticas se realizan en centros de referencia como Dir, Claror Fundació, Fundació Escleròsis Múltiple, Vall d'Hebron o Clínic Barcelona. El trabajo de fin de máster está vinculado a proyectos en centros de referencia, proporcionando una sólida formación teórica y práctica.

El título de Experto/a Universitario/a en Enfermería en el Medio Penitenciario ofrece una formación única en España, con un programa altamente especializado basado en la práctica avanzada en ámbitos asistenciales y el conocimiento de la reglamentación y normativa penitenciaria. Este máster, impartido por profesorado con una larga trayectoria en el medio penitenciario y en experticia clínica, proporciona las herramientas y recursos necesarios para adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes frente a los problemas de salud prevalentes en el entorno penitenciario.

MÁS INFORMACIÓN www.blanquerna.edu



## Open Days de màsters i postgraus de Blanquerna-URL

Setmana del 17 al 21 de juny





és futur

Inscriu-t'hi a blanquerna.edu i consulta'ns els horaris ESPECIAL MÁSTERS

(a)

ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL PARA AULA

## Más de 30 años liderando la educación en marketing y negocios



#### Experiencia de movilidad internacional

Como prueba del compromiso de ESIC Business & Marketing School con la calidad, la innovación y la integración educativa, la escuela ofrece a sus estudiantes del campus de Barcelona una oportunidad invaluable para complementar su formación académica mediante una experiencia internacional en destacadas universidades y escuelas alrededor del mundo. Con más de 122 acuerdos internacionales en todos los continentes, ESIC se convierte en un referente en la formación global, brindando la posibilidad de ampliar la visión empresarial, desarrollar competencias interculturales y establecer contactos internacionales fundamentales para el futuro profesional.

a formación continua postuniversitaria se ha convertido en una herramienta imprescindible para aquellos profesionales que desean destacar en el competitivo mundo laboral actual. ESIC Business & Marketing School, con su campus en el corazón de Barcelona, se ha posicionado como una institución líder desde hace más de 30 años en la impartición de másters, postgrados y cursos especializados en marketing, business y tecnología.

El centro ofrece una experiencia educativa única y de calidad a través de una amplia gama de másters, MBAs, Execu-

#### ESIC utiliza la metodología Transformative Learning, basada en la aplicación práctica de los conocimientos

tive Programs y formación ultraespecializada en modalidad online. Entre los valores diferenciales de ESIC destaca su innovadora metodología docente, denominada Transformative Learning. Este enfoque revolucionario se basa en el aprendizaje experiencial y la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. A través de este método disruptivo, los estudiantes son desafiados constantemente a pensar de manera crítica y creativa, desarrollando habilidades que les permiten enfrentarse a los retos del mundo empresarial actual. Además, los programas se estructuran en módulos cortos y específicos, lo que les ayuda a adquirir conocimientos de forma progresiva y aplicarlos en situaciones reales.

ESIC Business & Marketing School cuenta con profesores especialistas que proporcionan un aprendizaje experiencial enfocado en la empleabilidad y el desarrollo profesional

El centro también ofrece herramientas digitales y plataformas de aprendizaje en línea para proporcionar una formación flexible y accesible.

Otro de los valores de ESIC es su claustro docente, compuesto por profesores especialistas en cada materia, expertos procedentes tanto del ámbito profesional como académico. Todos ellos aportan un enfoque práctico y una visión estratégica que se reflejan en las aulas.

#### ORIENTACIÓN A LA EMPLEABILIDAD

A través de la Unidad de Desarrollo Profesional (UDP), ESIC Business & Marketing School brinda a los estudiantes todas las herramientas necesarias para destacar en el mercado laboral.

La Unidad de Desarrollo Profesional guía a los estudiantes en la búsqueda de oportunidades laborales, incluyendo entrevistas, asesoramiento personalizado, prácticas relevantes en su campo de estudio y una bolsa de empleo, asegurando que la formación se traduzca en un impulso a nivel laboral.

Además, ESIC organiza anualmente eventos que sirven como puntos de encuentro para profesionales de áreas como marketing, management, ventas y tecnología, lo que facilita a los estudiantes participar en sesiones de networking y ampliar su red de contactos.

Un ejemplo es el MEET, un foro de empleabilidad y emprendimiento en el que participan empresas nacionales, internacionales y emprendedores, que contactan con antiguos alumnos y estudiantes actuales de la escuela para ofrecerles oportunidades laborales.

#### La escuela organiza sesiones de 'networking' para potenciar la empleabilidad de sus alumnos y exalumnos

#### RECONOCIMIENTOS

ESIC Business & Marketing School ha sido destacada por medios e instituciones de prestigio como uno de los mejores centros educativos a nivel mundial, un verdadero reconocimiento a sus más de 50 años de dedicación a la formación de alto nivel. Entre estos destacan la primera posición del ranking de *El Mundo* en el ámbito de Publicidad y Relaciones Públicas, y la quinta posición en la lista de *Forbes* de los mejores programas de escuelas de negocios en 2023.



Inauguración del curso académico 2023-2024 ESIC

MÁS INFORMACIÓN www.esic.edu



# TRANSFORMATION WITH PURPOSE

Unir especialització i visió internacional és el nostre propòsit



**Executive MBA** 

Mäster Universitari MBA



#### **MÀSTERS**

Màster en Direcció de Màrqueting i Gestió Comercial

Mäster en Märqueting Digital

Màster en **Direcció de Màrqueting i** Comunicació de Moda i Luxe

Master in Marketing Management

(docència en anglès)

#### **POSTGRAUS**

Especializats en màrqueting, business i tecnologia

esic.edu/barcelona



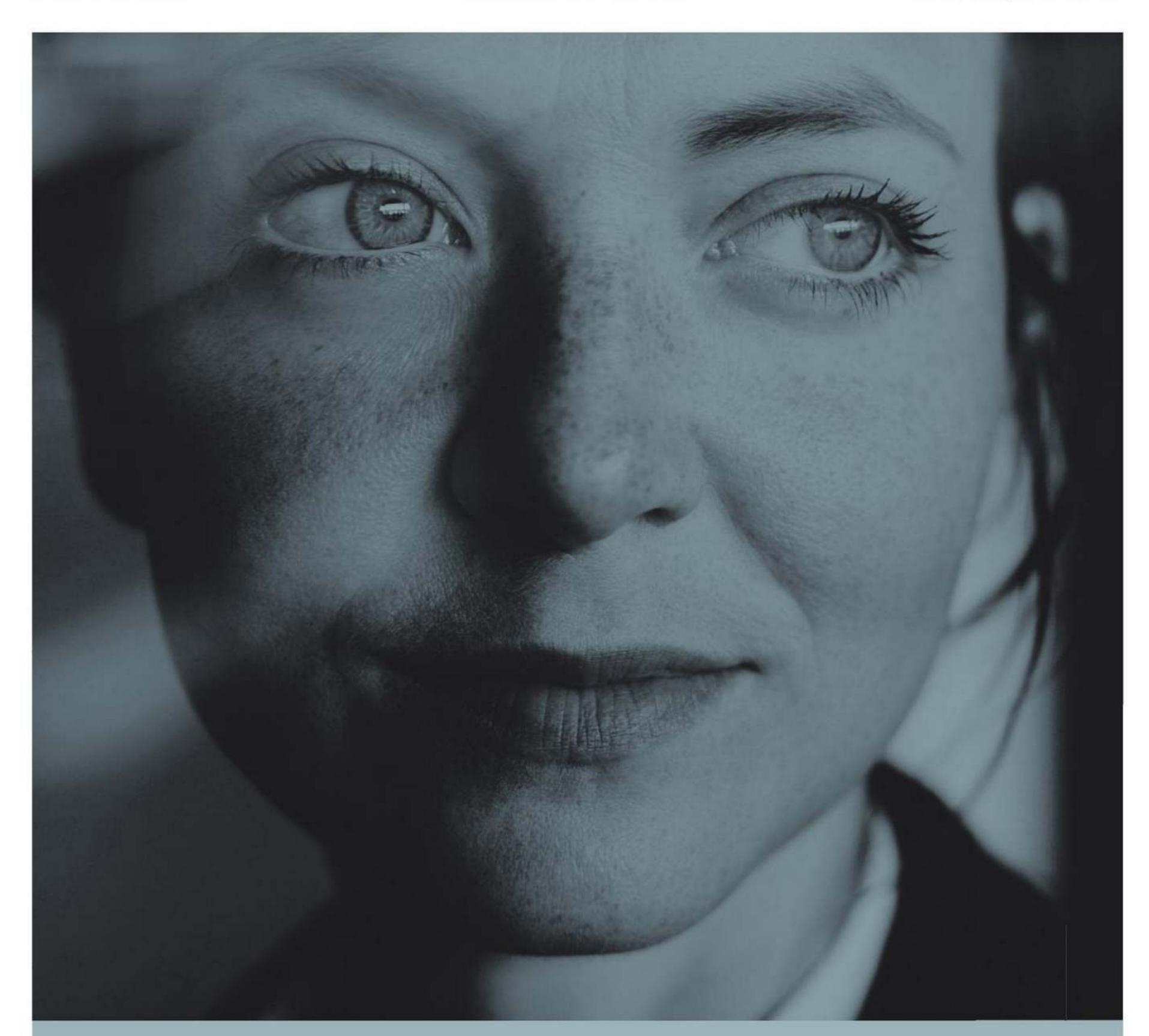

## D'ara endavant, Formació ICAB

Vols un plus per a la teva formació jurídica?
A l'ICAB tens a la teva disposició el Postgrau en
Pràctica Jurídica EPJ-ICAB amb 6 especialitats,
la possibilitat de realitzar pràctiques voluntàries
a Institucions Públiques i despatxos col·laboradors
i simulacions de judicis a l'Escola Judicial.

Et vols especialitzar? Apunta't als Màsters d'Especialització Jurídica, Postgraus i Títols d'Expert del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB)



Ed. 24-25



escola@icab.cat masters@icab.cat www.icab.cat/formacio